

McKEW PARR COLLECTION



MAGELLAN
and the AGE of DISCOVERY



PRESENTED TO
BRANDEIS UNIVERSITY • 1961



## DA ASIA

## MOCO DE COUTO

TERROR DE DESCRIPCIONES DE PARENTE DE LA CONTRACTOR DE LA

## DECADA SEXTA

PARTE SECONDA



1-13 B O A

REGIA OPPRENTA TYPOGRAPHOL

ANNO M. DEC.LEXXII

in Library, do State Mann Confeder, a Printingly Mant.



## DA ASIA

DE

### DIOGO DE COUTO

Dos feitos, que os Portuguezes fizeram na conquista, e descubrimento das terras, e mares do Oriente.

#### DECADA SEXTA

PARTE SEGUNDA.



#### LISBOA

NA REGIA OFFICINA TYPOGRAFICA.

ANNO M. DCC. LXXXI.

Com Licença da Real Meza Censoria, e Privilegio Real.

ANTONIO DE LA CONTRACTOR DEL CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR ATABELONGS ALER CATALOGUE AND AND A STATE OF THE

#### INDICE

DOS CAPITULOS, QUE SE CONTÉM NESTA PARTE II.

DA DECADA VI.

#### LIVRO VI.

AP. I. De como os naturaes da Cidade de Adém se confederáram com ElRey de Camphar, e lhe entregáram aquella Cidade: e do recado que mandáram a Ormuz, e a Goa a pedir soccorro.

Pag. 1.

CAP. II. De como D. Paio de Noronha despedio recado ao Governador D. João de Castro: e de como ElRey de Camphar foi soccorrer o filho, que tinha os Turcos cercados: e do que mais succedeo.

CAP. III. De como ElRey de Camphar commetteo os Turcos: e de como foi morto em hum assalto, e os Turcos foram cercar a Cidade de Adém: e do mais que lhe aconteceo.

CAP. IV. Do recado, que o Governador D. João de Castro teve de Adém: e como mandou seu filho D. Alvaro de Castro de soccorro: e das galés dos Turcos, que sahíram de Moçá em favor dos seus: e do que D. Paio sez. 22.

ii CAP.

CAP. V. De como D. Paio de Noronha se foi secretamente de Adém: e os Turcos entráram aquella Cidade, e matáram ao Principe, e seus irmãos: e do que aconteceo a D. João de Taíde na jornada: e de como os Turcos lhe corrêram.

CAP. VI. De como D. Alvaro de Castro chegou aos Ilheos de Canecanim, onde soube a perda da Cidade de Adém: e de como foi sobre a fortaleza de Caxém, e a tomou.

CAP. VII. Da Armada de Lourenço Pires de Tavora, que chegou ao Reyno com as novas da vitoria de Dio: e das náos que ElRey despedio em Outubro: e das honras, e mercês que mandou ao Governador D. João de Castro.

CAP. VIII. Que contém a côpia das cartas, que ElRey D. João, e o Infante D. Luiz seu irmão escrevêram ao Viso-Rey D. João de Castro. 55.

CAP. IX. De como o Viso-Rey D. João de Castro adoeceo: e de huma notavel falla que sez aos Officiaes de ElRey sobre sua pobreza: e de como faleceo: e em que tempo: e das partes, e qualidades de sua pessoa.

62.

#### LIVRO VII.

AP. I. De como por morte do Viso-Rey D. João de Castro succedeo Garcia de Sá: e das pazes que fez com o Idal $x\dot{a}$ . CAP. II. De como matáram em Dio Luiz Falcão, Capitão daquella fortaleza: e das Armadas, que ElRey despedio pera a India. CAP. III. De como nesta Armada do anno de 1548. de que era Capitão mór Manoel de Mendoça, trouxeram os Padres da Companhia huma cabeça das onze mil Virgens, que foi muito bem recebida em. Goa: e das novas que o Governador Garcia de Sá teve de Dio, e despachou Martim Correa da Silva pera aquella fortaleza: e dos Embaixadores que a Goa vieram dos Reys vizinhos. CAP. IV. De como o Governador Garcia de Sá partio pera o Norte: e das pazes que fez com ElRey de Cambaya, e mandou Francisco de Sá a Surrate. CAP. V. De como ElRey de Tanor na costa do Malavar se fez Christão, e veio a Goa: e do grande recebimento que se lhe fez. CAP. VI. Das cousas, que acontecêram a

Francisco de Sá em Surrate com humas náos de Mouros: e de como o Governador Garcia de Sá despachou as cousas de Maluco: e do casamento de duas silhas.

CAP. VII. Das cousas, que acontecêram em Ormuz no alevantamento de Bislalá: e de como D. Manoel de Lima o mandou matar.

CAP. VIII. Do que aconteceo a Diogo Soares de Mello em Pegú: e de como foi em companhia daquelle Rey contra o de Sião: e do poder, estado, e ordem com que este Rey caminha: e do que lhe aconteceo até chegar a Sião.

CAP. IX. Da descripção da Cidade de Sião: e de como o Bramá a commetteo, sem fazer cousa alguma: e de como foi contra a Cidade de Camambee. 123.

CAP. X. De como faleceo o Governador Garcia de Sá: e das partes, e qualidades de sua pessoa. 133.

#### LIVRO VIII.

AP.I. De como por morte do Governador Garcia de Sá succedeo na governança da India Jorge Cabral: e da Armada que este anno de 1549 partio do Reyno, de que era Capitão mór D. Alvaro de Noronha.

CAP. II. De como o Rey da Pimenta se passou á parte do Çamərim, persilhando-se com elle: e do recado que o Governador teve disso.

143.

CAP. III. De como o Governador Jorge Cabral partio pera Cochim: e das cousas que passáram naquella Cidade, em quanto nella esteve: e de como ElRey da Cota lhe mandou pedir soccorro contra o Madune.

CAP. IV. De outro recado que o Governador Jorge Cabral teve de Ceilão do Principe de Candea: e de como D. Jorge de Castro partio pera Ceilão: e do que o Governador fez em Cochim até se recolher: e o que aconteceo a Bastião de Sá no Malavar.

CA?. V. De como o Governador Jorge Cabral despachou D. Alvaro de Noronha pera entrar na fortaleza de Ormuz: e da Armada que mandou em sua companhia, de que foi por Capitão mór Luiz Figueira: e das novas que a Goa vieram de galés: e de como o Governador mandou Gonçalo Vaz de Tavora a espiallas: e da Armada que mandou a Maluco, de que foi por Capitão mór D. Rodrigo de Menezes.

\* iv CAP.

CAP. VI. Da dissimulação com que FlRey de Candea mandou pedir a D. Jorge de Castro Padres pera se fazer Christão: e de como lhe mandou dous, e com elles o Capitão Francez: e do que lhes succedeo na viagem.

CAP. VII. De como ElRey da Cota, e Dom Jorge de Castro partiram pera Ceitavaca: e dos sitios dos fortes que por este caminho acháram: e de como os ganháram, e desbaratáram o Madune, e lhe tomáram a Cidade de Ceitavaca. 169.

CAP. VIII. De como o Rey da Pimenta se tornou pera o seu Reyno: e de como o Capitão de Cochim o foi buscar a Bardela: e da grande batalha que lhe deo, em que elle, e ElRey de Bardela morrêram. 180.

CAP. IX. De como o Çamorim paffou ao Reyno da Pimenta pera tomar posse delle, por the pertencer pela perfilhação: e de como Fernão Rodrigues de Mariz partio pera Goa no mez de Junho com novas das galés: e da espantosa viagem que sez.

CAP. X. Das cousas, que acontecêram em Maluco até chegar Jordão de Freitas: e de como Bernaldim de Sousa entregou a fortaleza a Christovão de Sá: e de outras cousas que mais passáram. 195.

CAP. XI. Das cousas, que o Governador

for-

Jorge Cabral fez em Goa: e de como lhe vieram novas, que as galés se tornáram a desarmar, e despedio Manoel de Sousa de Sepulveda pera Cochim: e de como cercou os Principes Malavares na Ilha de Bardela: e do que mais succedeo. 201.

CAP. XII. Do que aconteceo a Luiz Figueira com humas galés de Rumes: e de como foi ao Cinde, e favoreceo aquelle Rey contra os Nautaques: e da desgraça que lhe aconteceo. 206.

CAP. XIII. De como o Governador Jorge Cabral partio pera Cochim, e de caminho destruio as Cidades de Capocate, Tiracole, Coulete, e Panane: e de como estando pera dar em Bardela, lhe deram novas que era chegado o Viso-Rey Dom Affonso de Noronha.

#### LIVRO IX.

CAP. I. De como ElRey D. foão o III.

mandou por Viso-Rey da India Dom
Affonso de Noronha no anno de 1550: e
do que lhe aconteceo na viagem até chegar a Cochim.

221.

CAP. II. De algumas cousas, em que o Viso-Rey D. Affonso de Noronha provêo em Cochim: e da Armada que mandou ao Estreito, sobre que bouve differenças antre D. Jeronymo de Castello-branco, e D. Fernando de Menezes, silho do Viso-Rey: e da grande vitoria que os nossos houveram em Cochim de sima de oito mil Nayres Amoucos: e de como Jorge Cabral se embarcou pera o Reyno: e das partes, e qualidades de sua pessoa. 230.

CAP. III. Do que aconteceo a Luiz Figueira no Estreito do mar Roxo: e de como encontrou o Turco Cafár com as suas galeotas: e de como de desconsiado investio a Capitania: e de como foi morto, e o seu navio tomado.

CAP. IV. De como os Turcos tomáram a fortaleza de Catifa: e de como o Viso-Rey D. Affonso de Noronha mandou Dom Antão de Noronha com huma grossa Armada pera a tornar a cobrar: e dos mais Capitães que despachou pera fóra: e de como D. Diogo de Noronha se perdeo no rio de Mazagão: e do que lhe aconteceo até vir a Goa.

CAP. V. Da liga que ElRey de Viantana convocou contra a fortaleza de Malaca: e da dissimulação com que mandou visitar o Capitão D. Pedro da Silva da Gama.

CAP. VI. De como os Reys da liga desembarcáram em Malaca, e ganháram as povoações de fóra, e queimáram as náos que estavam no porto: e do que sez o Capitão D. Pedro da Silva da Gama. 257.

CAP. VII. De como os inimigos começáram a bater a fortaleza: e de como chegou a ella D. Garcia de Menezes: e de huma sabida que sez aos inimigos, em que o matáram.

CAP. VIII. Do que aconteceo ao homem que levou o recado do cerco de Malaca: e de como Gil Fernandes de Carvalho, que estava em Quedá, se fez prestes pera a ir soccorrer: e como este recado chegou ao porto grande: e dos soccorros que se ajuntáram: e das cousas que succedêram em Malaca neste cerco.

CAP. IX. Do grande assalto que os Mouros deram á fortaleza, de que sabíram
desbaratados: e do que os inimigos determináram em damno da fortaleza: e
de outro grande conselho que deo o mesmo homem contra o intento dos inimigos;
pelo que se alevantáram os Malaios do
cerco, e sicáram os Jáos: e de como Gil
Fernandes de Carvalho chegou a Malaca, e deo batalha aos inimigos em que
os desbaratou.
279.

CAP. X. Do que aconteceo na jornada a D. Rodrigo de Menezes até chegar a Maluco: e das differenças que Bernaldim de Sousa teve com Christovão de Sá

10-

Sobre aquella Capitanía: e de como Bernaldim de Sousa foi cercar a fortaleza de Geilolo: e do que lhe aconteceo na desembarcação.

290.

CAP. XI. Do sitio, e fortificação da fortaleza de Geilolo, e de como os nossos a batêram: e das cousas que succedêram no cerco: e dos ardis de que ElRey de Tidore usou pera ver se deixavam os nossos o cerco.

CAP. XII. De como Bernaldim de Sousa tomou hum poço de agua, de que os cercados bebiam: e de como por falta della se entregáram a partido. 309.

CAP. XIII. De como o Capitão entrou na fortaleza de Geilolo, e das cruezas que se nella fizeram: e de como se derribou; e das mais cousas que succedêram. 317.

CAP. XIV. Do que aconteceo a D. Antão de Noronha na jornada de Catifa: e de como bateo aquella fortaleza, e os Turcos a despejáram, e do desastre que alli aconteceo aos nossos.

CAP. XV. De como D. Antão de Noronha foi ter a Baçorá, e entrou o rio Eufrates, e tomou huma fortaleza aos Turcos: e do ardil de que o Baxá usou pera a nossa Armada se recolher. 333.

CAP. XVI. Da guerra que o Madune tornou a fazer ao Rey da Cota: e de como matáram este Rey por desastre: e da Armada que este anno de sincoenta e hum partio do Reyno, de que era Capitão mór Diogo Lopes de Sousa: e de como o Vi-so-Rey D. Affonso de Noronha partio pera Ceilão.

CAP. XVII. De como o Viso-Rey D. Affonso de Noronha desembarcou em Columbo, e se vio com o Rey da Cota: e do concerto que ambos fizeram contra o Madune: e de como o desbaratáram, e tomáram a Cidade de Ceitavaca. 345.

CAP. XVIII. De como D. Antão de Noronha veio de Ormuz, e foi por Capitão
mór ao Malavar, e do que lhe aconteceo:
e das cousas em que o Viso-Rey proveo
em Ceilão: e de como foi a Cochim, e
deo no Chembe: e do que alli lhe succedeo.
351.

CAP. XIX. De como D. Fernando de Menezes filho do Viso-Rey foi invernar a Cochim: e de como Francisco Lopes de Sousa foi entrar na Capitanía de Maluco: e das cousas que o Viso-Rey D. Affonso de Noronha ordenou ácerca do cravo: e do que succedeo em Ceilão. 360.

CAP. XX. De como Bernaldim de Sousa foi contra ElRey de Tidore, e lhe fez der-ribar a fortaleza: e das desavenças que teve com D. Rodrigo de Menezes: e das

cousas, que mais succedêram até se embarcar pera a India. 366.

CAP. XXI. Do que aconteceo ás náos que partíram pera o Reyno: e da desaventurada perdição do galeão S. João na costa da Cafraria.

CAP. XXII. Do que fez Manoel de Sousa de Sepulveda depois de estar em terra: e do que lhe aconteceo no caminho: e da muita piedosa, e lastimosa morte de sua mulher, e silhos: e de como clle se metteo pelo mato, onde desappareceo. 386.

#### LIVRO X.

CAP. I. De como o Turco mandou buma Armada de vinte e sinco galés, de que era General Pirbec, pera Baçorá: e do que aconteceo a aigumas galés com os nossos navios naquelle Estreito.

CAP. II. De como Pirbec passou pera Mascate: e como o Feitor de Calayate partio com recado pera Goa: e de como os Turcos desembarcáram em Mascate: e do cerco que puzeram á fortaleza: e de como os de dentro se lhe entregáram a partido.

411.

CAP. III. De como a Armada dos Turcos chegou a Ormuz: e do cerco que puze-

ram á fortaleza: e do que aconteceo em todo o discurso delle.

415.

CAP. IV. De como os Turcos alevantáram o cerco: e dos recados que passáram antre Pirbec, e o Capitão: e de como os inimigos saqueáram a Ilha de Queixome.

423.

CAP. V. Do recado que chegou a Goa das galés: e de como D. Diogo de Noronha o Corcôs, e D. Antonio de Noronha partíram pera Ormuz em duas fustas: e de como o Viso-Rey D. Affonso de Noronha se preparou pera ir em pessoa ao soccorro: e da falla que fez na Camara de Goa, pedindo-lhes ajuda, e emprestimo.

CAP. VI. Da Armada que este anno de sincoenta e dous partio do Reyno, de que era Capitão mór Fernão Soares de Albergaria: e de como o Viso-Rey D. Assontia de Noronha se embarcou pera Ormuz: e das novas que no caminho teve das galés serem recolhidas: e de como despedio D. Antão de Noronha com huma grossa Armada pera aquella fortaleza: e de como mandou Francisco Barreto com poderes de Governador a Cochim a fazer a carga das nãos do Reyno.

CAP. VII. De como Diogo de Mello, Capitão de Ceilão, prendeo Tribuly Pandar pai de ElRey: e das cousas que neste tempo acontecêram em Malaca no principio da Capitanía de Dom Alvaro de Taíde. 441.

CAP. VIII. Das cousas, que acontecêram a Francisco Barreto em Cochim: e de como D. Pedro da Silva, e Bernaldim de Sousa chegáram a Goa: e do que o Viso-Rey D. Affonso de Noronha fez. 450.

CAP. IX. De huma Armada de Malavares, que foi à costa da Pescaria, e dos
damnos que por ella andou fazendo: e
de como Gil Fernandes de Carvalho armou alguns navios à sua custa, e a foi
buscar: e de como encontrou esta Armada, e pelejou com ella, e a desbaratou,
e tomou.

456.

CAP. X. Do que aconteceo a D. Antão de Noronha na jornada até Ormuz: e do que fez Pirbec tanto que chegou a Baçorá: e do que mais passou D. Antão de Noronha, até entregar a Armada a Dom Diogo de Noronha.

CAP. XI. De como Francisco Lopes de Sousa chegou a Maluco, e das cousas que
fez: e de como faleceo: e das differenças que houve sobre quem succederia naquella Capitanía: e das cousas que sobre
isso fez o Rey.

471.

CAP. XII. Das cousas que este anno acon-

tecêram em Ceilão: e de como Tribuly Pandar, que estava prezo, se fez Christão, e fugio da prizão: e dos damnos que fez, e de outras cousas. 478.

CAP. XIII. De como o Turco teve recado do Baxá de Baçorá, das cousas que Pirbec fez em Mascate, e Ormuz: e de como mandou Moradobec, que lhe tornasse quinze galés ao porto de Moçá: e de como Pirbec chegou á Corte, e o Turco lhe mandon cortar a cabeça: e de como Dom Diogo de Noronha se encontrou com Moradobec: e da muito notavel batalha que as galés tiveram com o galeão de Gonçalo Pereira Marramaque.

485.

CAP. XIV. Da Armada que este anno de sincoenta e tres partio do Reyno, de que era Capitão mór Fernão de Alvares Cabral: e das cousas em que ElRey mandou prover: e de como o Viso-Rey D. Affonso de Noronha partio pera Cochim. 494.

CAP. XV. De algumas cousas que acontecêram ao Viso-Rey D. Affonso de Noronha até chegar a Cochim: e dos conselhos que tomou sobre dar no Chembe: e de como se assentou darem nas Ilhas alagadas, e de como as destruíram. 501.

CAP. XVI. Das revoltas que houve no Reyno de Cambaya por morte de Soltão Mahamude: e de como D. Diogo de Al-

mei-

#### INDICE DOS CAPITULOS.

meida deo na Cidade de Dio, e a destruin. 508. CAP. XVII. Das pazes que o Viso-Rey D. Affonso de Noronha fez com o Rey de Chembe: e das náos que partiram pera o Reyno: e de como se perdeo a não São Bento na costa da Cafraria. 518. CAP. XVIII. Das cousas, em que o Viso-Rey D. Affonso de Noronha proveo: e de como mandou seu filho D. Fernando de Menezes com buma Armada ao Estreito: e da sentença que se deo contra D. Alvaro de Tuíde, Capitão de Malaca: e dos Capitães que foram entrar em suas fortalezas: e do que aconteceo na jornada a D. Francisco de Menezes até chegar a Ormuz. 520. CAP. XIX. De como D. Diogo de Noronha, Capitão de Dio, tomou a fortaleza aos Mouros: e da gente que Abiscan mandou de soccorro: e do recontro, que com ella teve Fernão de Castanhoso, em que foi morto com dezesete soldados: e de como D. Diogo de Noronha acudio, e lançou os Mouros fóra da Ilha. CAP. XX. De como o Turco mandou outro Capitão, chamado Alecheluby, por lhe levar as galés de Baçorá a Suez : e de como sabio de Baçorá, e se encontrou com a Armada de D. Fernando de Menezes, e lhe tomou seis galés. 5370

DE-



# DECADA SEXTA. LIVRO VI.

Da Historia da India.

#### CAPITULO I.

De como os naturaes da Cidade de Adém se confederáram com ElRey de Camphar, e lhe entregáram aquella Cidade: e do recado que mandáram a Ormuz, e a Goa a pedir soccorro.



O Cap. IV. do V. Liv. da quinta Decada fica dito, como o Baxá Soleimão Eunuco, depois de se levantar desbaratado de sobre Dio, sugindo á Armada Portugueza, fora ter

á Cidade de Adém, onde deixou por Baxá Mir Mostafá, torto de hum olho, com quinhentos Turcos de guarnição. Em seu lugar succedeo depois outro Baxá, chamado Marzão, homem tambem máo, e perverso, Couto. Tom. III. P.11.

como todos os Turcos o são. Este com todos os mais usando de suas naturezas, assim avexáram, maltratáram, e perseguiram aos naturaes, e moradores daquella Cidade, affrontando-os em suas mulheres, e filhas, que de não poderem já soffrer mais, tratáram de sacudir do pescoço tão pezado jugo, e izentarem-se de tão tyrannica servidão; e pera isso se carteáram em muito segredo com Alibem Soleimão, Rey de Camphar seu vizinho, promettendo-lhe entrada dentro na Cidade, e de o levantarem por seu Rey. Por tal modo tratáram este negocio, que lhe deo ElRey orelhas, e lançou mão dos cumprimentos. E ordenado antre elles o modo que se havia de ter, depois de tudo assentado, partio ElRey de Camphar com mil homens do seu Reyno, que dei-xou entregue a seu silho mais velho, levan-do comsigo dous que tinha mais; hum legitimo, moço de treze, ou quatorze annos; e outro bastardo de vinte e dous, homem mui formoso, e bem disposto, e de muito bom entendimento; e tal ordem teve na jornada, que chegou de noite a Adém, e foi demandar a porta por onde havia de entrar a Cidade, onde já os conjurados o esperavam, que o metteram dentro sem serem sen-tidos. E logo commetteram o Castello, que foi entrado a poucos golpes, e mortos os

que

que nelle estavam de guarnição, e cativos vinte e sinco Turcos, os mais delles bombardeiros, ficando senhor do Castello.

O Baxá Marzão tanto que sentio o reboliço, ajuntou os Turcos, que seriam perto de quinhentos, e se fez forte em seus Paços, porque não sabia o que aquillo era, e alli esteve até amanhecer. ElRey de Camphar, que estava no Castello, passada a noite, se poz em ordem pera ir dar batalha ao Baxá, porque já sabia que estava forte nos Paços, mandando-lhe diante hum recado, em que lhe fazia a saber, como fora chamado dos moradores daquella Cidade pera seu Rey, que se quizesse, que se vissem ambos em campo, e que se averiguasse aquelle negocio por armas em huma batalha campal, que estava prestes pera isso. E que se tambem lhe quizesse largar aquella Cidade, que era sua, que elle lhe dava licença pera se poder sahir della livremente com suas mulheres, filhos, armas, e tudo o mais que comfigo pudessem levar.

Dado este recado ao Baxá, como elle, e todos estavam medrosos, assentáram deixar a Cidade, como logo fizeram, levando cada hum o que pode, ficando ElRey de Camphar senhor de tudo, e havido de todos os naturaes por Rey. E logo mandou fortificar a Cidade, e proveo os passos, e

A ii ba-

#### 4 ASIA DE DIOGO DE COUTO

baluartes de gente de guarnição, porque bem entendeo que os Turcos não eram homens, que dissimulavam com affrontas. O Baxá Marzão com todos os seus se foram metter em huma fortaleza, que estava pera o certão, quali oito leguas, donde sahia todos os dias a dar vista á Cidade, occupando-lhe os campos todos, e tomando-lhe os passos do certão, pera que lhe não pudes-sem entrar mantimentos, no que lhe deo grande trabalho. Vendo ElRey que daquel-la maneira ficava arriscado a huma desaventura, e fome, chamou a conselho os moradores de Adém, e praticou com elles o modo que se podia ter pera os Turcos os não inquietarem, nem pôrem de cerco, porque hia já sentindo a falta de tudo.

E praticando sobre isto, foram os mais de parecer, que mandassem a Ormuz a pedir soccorro aos Portuguezes, e que se lhes promettesse a fortaleza, pera com seu savor, e protecção sicarem seguros dos Turcos. E que entre tanto mandasse recado a seu silho, que sicava em Camphar, que ajuntasse toda a gente que pudesse, e sosse cercar a fortaleza dos Turcos, e trabalhasse pela tomar, primeiro que sossem soccorridos de Baçorá. Pareceo-lhe a ElRey muito bem aquelle conselho, e com muita pressa escreveo a seu silho, que ajuntasse tres

mil

mil homens, e fosse cercar os Turcos, e se não levantasse de sobre aquella fortaleza sem lha tomar; e juntamente despedio huma terrada com cartas ao Capitão de Ormuz, em que lhe pedia o mandasse soccorrer, offerecendo-lhe os partidos que dissemos da fortaleza da Cidade, e Alfandega della.

O Principe de Camphar em lhe dando as cartas do pai, ajuntou logo tres mil homens muito bem negociados, e foi com elles marchando pera a fortaleza, em que os Turcos estavam, que tendo aviso de sua ida, se recolhêram dentro, e se fortificáram. O Principe lhe poz cerco; mas por ser mancebo, e pouco experimentado, deixou de tomar a fortaleza nos primeiros dias. Os que levavam o recado pera Ormuz, foram tomar Caxém pera fazerem agua; e fabendo aquelle Rey como hiam buscar os Portuguezes pera lhe entregarem a Cidade de Adém, como era grande inimigo dos Turcos, por serem aborrecidos de todos, e era muito amigo dos Portuguezes, despedio logo trezentos Fartaquins em soccorro de Adém, mandando offerecer a ElRey de Camphar tudo o que mais houvesse mister até os Portuguezes chegarem. Eites chegáram em poucos dias áquella Cidade, onde foram mui bem recebidos de ElRey, e póstos nos mais importantes, e principaes passos, e baluartes

pera sua defensão.

A terrada que hia pera Ormuz, entrou em breves dias do Cabo de Resolgate pera dentro no mez de Outubro passado, e alli encontrou D. Paio de Noronha, que andava por Capitão mór daquelle Estreito com doze navios de remo. E sabendo do Embaixador de ElRey de Camphar ao que hia a Ormuz, despedio huma das fustas da sua Armada em sua companhia, com cartas ao Capitão D. Manoel de Lima, em que lhe pedia por mercê, que se elle não havia de ir em pessoa áquelle negocio, lhe désse licença pera o fazer com aquella Armada que trazia. Chegado este recado a Ormuz, pareceo-lhe ao Capitão este negocio duvidoso, e houve que não poderia ElRey de Camphar sustentar-se contra os Turcos, porque estava certo acudir-lhe soccorro de Baçorá; e que se se mettesse cabedal naquella jornada, estava arriscado a ser de nenhum effeito: pelo que logo despedio o Embaixador de ElRey, e a susta de D. Paio, a quem escreveo, que sosse em companhia do Embaixador de Adém, em dous navios quaes elle escolhesse, e os mais deixasse em guarda daquelle Estreito; e que se achasse ainda ElRey de Camphar naquella Cidade, que se mettesse dentro com sincoenta homens,

porque esses bastavam pera se defender dos Turcos, em quanto lhe não hia mais soccorro; e que lhe despedisse logo recado pera lhe mandar gente, e navios; e quando não, que se tornasse pera aquelle Estreito.

Dado este recado a D. Paio de Noronha, logo se partio pera Adém na galeota em que andava, que se chamava Santa Isabel, em que levava quarenta soldados esco-Ihidos; e outro navio, de que era Capitão Pero Fernandes de Carvalho com trinta. Os Cavalleiros conhecidos que D. Paio escolheo pera esta jornada foram, João de Alboquerque, Antonio da Rocha, Francisco Vieira, Diogo Correa, Antonio de Figueiredo, Antonio Cornejo, que ainda hoje vive em Chaul, de quem soubemos a mor partes destas cousas, Pero Cornejo seu irmão, Christovão das Neves, Martim Gralho, Francisco Rodrigues, e outros. E dando á véla pera Adém em companhia do Embaixador, foram correndo a costa de Arabia, tomando todas as angras, enceadas, e bahias, por onde encontráram algumas gelvas, e terradas de Mouros da outra costa de Barborá, Zeilá, Mete, que tomáram, humas vasias, outras com seus recheios, fugindo-lhes pera a terra todos, somente tres que se cativáram. E chegando á fortaleza de Dofar, entrando a bahia, lhe atiráram muitas bombardadas; e achando surta huma náo carregada de cifas, lhe puzeram o fogo, que ardeo bravissimamente; e huma terrada que se foi abicar a terra, a foram tirar a poder de espingardadas, e affastando-a pera fóra, armáram nella huma forca, em que enforcáram os tres Mouros; que tomáram nas terradas atrás, e outros alguns que acháram na náo; e depois puzeram fogo á terrada á vista da fortaleza.

Partidos dalli chegáram a Xaél, cujo Rey foi sempre amigo dos Portuguezes, e estava fóra em campo contra o Rey de Caxém, que tendo sabido que tinham de Adém mandado chamar os Portuguezes pera lhe entregarem aquella Cidade, receando-se delles, deixou recado na fortaleza, que se por alli passasse Armada Portugueza, a provessem de tudo o necessario, fazendo da necessidade virtude; porque já que vinham ser seus vizinhos, queria começar a grangear sua amizade. Os Regedores da fortaleza tanto que víram as fustas em seu porto, mandáram visitar D. Paio com hum presente de cousas da terra, e agua em abundancia, offerecendo-lhe o de que mais tivesse necessidade. Dom Paio pela que tinha acceitou tudo, detendose alli aquelle dia, e ao outro tornou a continuar seu caminho, e foram tomar o porto de Berrumá antes de Adém, donde partíram á meia noite, e foram tomar de madrugada a bahia daquella Cidade, onde sur-gíram. Foram logo dadas a ElRey novas, que eram chegadas fustas dos Portuguezes, com o que toda a Cidade se alvoroçou, e despedio pessoas principaes de sua casa, pera que fossem desembarcar o Capitão, a quem mandou os parabens de sua vinda, e muito refresco de carneiros, gallinhas, e de

outras cousas que havia na terra.

D. Paio se negociou logo, e desembarcou com só quatro homens que escolheo, e na praia achou alguns cavallos, mui bem concertados, e acubertados pera sua pessoa. E cavalgando em hum, os mais levou diante de si, e os soldados derredor delle, e entrou em casa de ElRey, que o recebeo com muita honra, deitando-lhe aos hombros huma formosa Xamata, que são huns pannos de seda, e algodão lavrados de ouro, que aquelles Reys costumam a trazer por capas, e he a mór honra que podem fazer a huma pessoa grande, quando a querem muito festejar, e honrar. Alli logo praticaram sobre as cousas daquella Cidade, dizendo-lhe, que era de ElRey de Portugal, e que como fua lha entregava, pera tratar de sua fortificação, e defensão. E por serem horas de jantar, o mandou agazalhar em humas casas, que pera isso tinha despejadas, e se lhe deo

#### 10 ASIA DE DIOGO DE COUTO

todo o necessario. Aqui esteve D. Paio até noite, que se recolheo ao seu navio, e ao outro dia desembarcou com toda a gente das fustas posta em armas, que ainda que tão pouca, lustrava muito, e foi ver ElRey que o levou pela mão, e lhe foi a mostrar o muro, e fortificação da Cidade da banda do certão, entrando nos baluartes, em que estavam os dous filhos, que recebêram Dom Paio com muita honra. Alli deixou em companhia do legitimo Pero Fernandes de Carvalho com dez soldados, e com o bastardo Antonio de Figueiredo com outros tantos, e os outros repartio por estancias mais perigosas: com isto ficáram os naturaes mais descançados, por descarregarem sobre os nossos todo o trabalho da fortificação, e vigia.

#### CAPITULO II.

De como D. Paio de Noronha despedio recado ao Governador D. João de Castro: e de como ElRey de Camphar soi soccorrer o silho, que tinha os Turcos cerçados: e do que mais succedeo.

Ntre as cousas que D. Paio de Noronha tratou com ElRey, das primeiras foi, que devia mandar Embaixador ao Governador a dar-lhe conta do que era passado, e pedir-lhe soccorro, porque elle determinava de mandar hum navio com recado, de como ficava naquella Cidade. A El-Rey pareceo bem aquelle conselho, e mandou logo embarcar hum seu cunhado, irmão de sua mulher, no navio S. Francisco, em que tinha ido Pero Fernandes de Carvalho, de que D. Paio de Noronha deo a Capitanía a Diogo Correa, e por elle escrevêram ambos ao Governador todas as cousas succedidas até então, pedindo-lhe, que lhe mandasse gente, e munições pera segurança daquella Cidade, que ficava a devoção, e serviço de ElRey de Portugal, dando ElRey a seu cunhado todos os seus poderes pera tudo o que assentasse com o Governador.

Este navio se fez á véla tres dias depois de D. Paio chegar áquella Cidade, e de sua jornada adiante daremos razão, porque he necessario continuarmos com o Principe de Camphar, que estava sobre a fortaleza dos Turcos.

Este Principe se houve tão floxo neste negocio, pela pouca experiencia que tinha das cousas da guerra, que deo atrevimento aos Turcos pera lhe sahirem algumas vezes, e dar-lhes alguns assaltos com perda, e affronta sua, do que o pai foi logo avisado; e receando que a pouca disciplina militar do filho désse occasião aos Turcos pera o des-

#### 12 ASIA DE DIOGO DE COUTO

baratarem de todo, determinou de lhe soccorrer. E porque tinha a Cidade de Adém segura em poder dos Portuguezes, quiz elle em pessoa acudir áquelle negocio primei-ro, que viesse a maior mal. Disto deo conta a D. Paio, pedindo lhe, que em quanto elle hia soccorrer seu filho, quizesse tomar aquella Cidade em fua guarda com os dous filhos que nella deixava, e com os trezen-tos Fartaquins que lhe vieram de soccorro, porque se elle não fosse averiguar aquelle negocio, nunca teria fim, que como elle lá chegasse enviaria seu filho; que lhe pedia muito, que tanto que tivesse novas de sua chegada, o fosse esperar á porta da Cidade, e o levasse pela mão até o metter em sua estancia, e lhe désse alguns Portuguezes pera sua guarda. Isto lhe pedio parece, por segurar o silho que havia de ser o herdeiro, porque devia de se recear dos outros filhos. Pedindo mais a D. Paio, que se elle morresse naquella demanda, o fizesse logo alevantar por Rey. D. Paio disse, que o serviria em tudo como lhe mandava.

ElRey se despedio delle, levando dous mil homens comsigo, e no caminho encontrou o silho que se hia recolhendo, por não poder aturar os assaltos dos Turcos, em que lhe matáram muita gente. E sabendo o que era passado, sicou enfadadissimo, e apai-

xonando-se contra o silho, não lhe querendo escutar razões, tomando-lhe a gente que trazia, lhe mandou, que se fosse pera Adém, e que não entrasse na Cidade sem o Capitão dos Portuguezes o ir buscar, e o levar pela mão até o pôr na sua estancia; e que não sizesse senão o que lhe elle mandasse.

pela mão até o pôr na sua estancia; e que não sizesse senão o que lhe elle mandasse.

Despedido o Principe, foi ElRey marchando pera a fortaleza dos Turcos, e o Principe pera Adém. Aquella noite que se ElRey partio, se recolheo D. Paio de Noronha nos Paços com alguns Portuguezes, e toda a noite ouvíram por toda a Cidade grande revolta, e muitos gritos, e alaridos, e andar a gente pelas ruas de huma parte pera a outra, o que embaraçou muito os nossos, por não saberem o que aquillo era, e toda a noite estiveram com as armas nas mãos na mór confusão, e temor que podia ser. Tanto que amanheceo, não fazendo D. Paio discurso, nem consideração alguma, e sem mandar saber o que aquillo era, se sahio dos Paços, e se soi embarcar na sua galeota, e della mandou recado a Pero Fernandes de Carvalho, e aos mais que estavam nas estancias, que se recolhessem, como fizeram. Isto sentiram os filhos de El-Rey muito, porque estavam com elles seguros, e descançados.

Ao outro dia chegou á porta da Cida-

de o filho mais velho de ElRey, e não quiz entrar dentro, senão pela ordem que seu pai lhe tinha dado; pelo que mandou recado a D. Paio de Noronha, de como era chegado, pedindo-lhe o fosse recolher na Cidade, porque não podia entrar nella sem elle, por assim lho ter seu pai mandado. D. Paio se lhe mandou escusar com se fingir mal disposto, mandando-lhe dizer; que mui bem podia entrar na Cidade, pois era sua. Sobre isto tornou o Principe a lhe mandar dizer, que todavia elle não havia de traspassar os mandados de seu pai, nem havia de entrar sem elle ; e sobre isto corrêram recados de parte a parte por quatro vezes, sem D. Paio querer desembarcar. Vendo o Principe aquillo, entrou na Cidade, e se foi metter na estancia do pai com seus criados, e apaniguados. Tanto que anoiteceo, mandoù D. Paio a Antonio de Figueiredo, e a Pero Fernandes de Carvalho com os foldados de sua companhia, que se fossem pera a estancia do Principe, e que tanto que fosse manha, logo se recolhessem ao navio, onde elle se deixou ficar. Isto foi continuando muitos dias, sem D. Paio desembarcar nelles, com ter cada dia muitos recados do Principe, e com alguns Cavalleiros honrados de sua companhia lhe fazerem algumas lembranças de sua honra, determi-

### DEC. VI. LIV. VI. CAP. III. 15

nando esperar alli no mar recado do Governador, porque houve por sem dúvida que lhe fariam traição.

#### CAPITULO III.

De como ElRey de Camphar commetteo os Turcos: e de como foi morto em hum as-Salto, e os Turcos foram cercar a Cidade de Adém: e do mais que lhe aconteceo.

E LRey de Camphar tanto que se apar-tou do filho, como dissemos no Capitulo atrás, foi marchando pera a fortaleza dos Turcos, que logo foram avisados de sua ida, e estavam recolhidos nella. E chegando ElRey a ella, lhe poz cerco á roda, e a commetteo com muita determinação por alguns dias, havendo sempre mortes, e damnos de ambas as partes. ElRey como era muito animoso, e bom cavalleiro, determinou de averiguar aquelle negocio depressa, e mandou pera este esseito fazer muitas escadas, pera metter todo o cabedal naquel-le derradeiro assalto. E tendo tudo prestes, commetteo a fortaleza com grande furia, e animo, rodeando-a de escadas, e commettendo os Camphares a subida mui animosamente; mas todavia como o haviam com Turcos, homens tão experimentados na guerra, e tão cursados nos trabalhos, custoulhes

lhes muitas mortes, e feridas, mas não sem damno seu. ElRey de Camphar andava animando os seus, fazendo-os subir, e acudindo as partes mais necessarias; e em fim tanto trabalhou, que cavalgáram os seus o mu-ro, travando-se em sima huma aspera bata-lha. Mas quiz a ventura dos Turcos, que se désse huma espingardada em ElRey de Camphar, de que cahio logo morto. Os seus tanto que o víram assim, perdendo o animo, tornáram a alargar os lugares que tinham ganhado, e se recolhêram a seu arraial com bem de damno. E sem tratar mais de Adém, foram logo caminhando pera Camphar, sem lhes lembrar que deixavam o seu Principe naquella Cidade; porque estavam certo irem os Turcos com esta vitoria a cercallo, ficando tão descoraçoados, que nem mandáram avisar o Principe, nem tratáram de mais, que de segurarem suas vidas.
As novas da morte de ElRey, ou hu-

As novas da morte de ElRey, ou huma fama surda della, chegou a Adém, sem se saber como, nem por onde, e assim chegáram ás orelhas do Principe, que as encubrio o melhor que pode, porque receou que os Portuguezes o desamparasse, e que todos os da Cidade se levantassem contra elle. Não deixou de chegar a D. Paio de Noronha hum rumor deste negocio, com que se embaraçou, e mandou perguntar ao Prin-

cipe, que novas tinha de ElRey seu pai, elle lhe mandou dizer, que muito boas; e todavia indo-se ellas declarando mais, lhe tornou a mandar dizer, que se era verdade que ElRey era morto, lho não negasse, porque soubesse certo, que se tal fizesse, que se iria. Vendo-se o Principe apertado, lhe mandou dizer em segredo a verdade de tudo, e que por lhe parecer assim necessario, e por os seus se não alterarem, o tinha encuberto, e que isso havia elle tambem de fazer, por não darem animo aos naturaes pera tratarem alguma alteração, porque o tempo não estava pera nojos, nem pera desconfianças.

Isto fez algum abalo em D. Paio de Noronha; mas já lhe era necessario esperar recado do Governador, como lhe tinha escrito. Os Turcos tanto que víram o arraial dos inimigos levantado, mandando-os espiar, sabendo de certo que se hiam pera Camphar, soi o seu alvoroço grande, porque bem entendêram que em Adém havia de haver alguma mudança com as novas da morte de ElRey, e alguns desconcertos antre os silhos; e não querendo perder tão boa occasão, soram logo pôr cerco á Cidade, amanhecendo hum dia sobre ella. D. Paio de Noronha soi avisado disto, e mandou dizer ao Principe, que a primeira cousa que Couto. Tom. III. P. II.

havia de fazer, era mandar arrecadar em boa prizão aos vinte e sinco Turcos, que serviam de bombardeiros, ainda que pera mais segurança, era melhor mandar-lhes cortar as cabeças pelos não vigiarem. O Principe os mandou logo metter em huma forte masmorra, e a chave della mandou entregar a Pero Fernandes de Carvalho.

Os Turcos começáram a dar muitos, e mui continuos assaltos á Cidade, ainda que não tinham altilheria, mas tinham muitos, e mui grossos mosquetões, que assestavam sobre pontaletes, amparados com huma rocha que estava perto, donde os desparavam nos muros, e baluartes, com que derriba-vam muitos; e da banda da praia de baixa mar faziam o mesmo. A todos estes rebates acudiam Pero Fernandes de Carvalho, e Antonio de Figueiredo com seus soldados, que sustentavam o pezo todo, rebatendo os inimigos, e animando aos naturaes. O Principe, e seus irmãos mostráram sempre muito grande animo, pelejando, e animando os seus nas estancias em que estavam. D. Paio de Noronha a alguns assaltos que houve a-pressados, sahio a terra, e acudio a elles, mas passados tornou-se a embarcar. Os Turcos, que eram homens que se não descuida-vam de cousa alguma, tiveram algumas intelligencias com alguns dos naturaes, que guar-

### DEC. VI. LIV. VI. CAP. III. 19

guardavam algumas estancias, peitando-os grandemente pera lhe darem entrada; e de tal maneira tratáram estas cousas, que as leváram ao cabo, concertando de em hum dia limitado lhes darem de noite entrada, como fizeram. E pera divertirem os nossos, commetteram o baluarte do Principe, em que estava Pero Fernandes de Carvalho, com grandes gritas, e estrondos. E estando a cousa embaraçada na briga, deram os naturaes entrada a Marzam, que com duzen-tos e sincoenta Turcos soi mettido dentro na Cidade por huma porta, sem os sentir alguem, e deixou-se ficar da banda de dentro, ou porque senão atreveo a entrar, ou por esperar pela manhã, porque era já no quarto d'alva.

Na estancia do Principe se pelejava com muito valor, laborando a espingardaria dos nossos, com que derribáram alguns Turcos. A manha vinha já esclarecendo, e os Capitaes Turcos, que estavam no assalto, não sabiam o que era acontecido a Marzam, porque não sentiam revolta na Cidade, o que os embaraçou muito. Os que estavam dentro foram sentidos, e correo logo huma voz pelas estancias, que eram Turcos entrados na Cidade, a que acudíram alguns Fartaquins pera aquella parte, por onde diziam que estavam. Na estancia do Principe B ii

foi sentida a confusão, sem se saber cousa alguma; e sahindo-se Pantaleão da Maia pera ir ver o que era, foi ajuntando alguns Fartaquins, e chegando áquella parte, que vio os Turcos dentro, que começavam a arrebentar (porque já esclarecia a manhã) não desmaiou, nem mostrou fraqueza, antes com muito animo remetteo com elles, bradando por Sant-Iago; e com isto os embaraçou de feição, que os deteve, sendo mui bem ajudado de sincoenta, ou sessenta Fartaquins, que pelejáram valorosamente. Pantaleão da Maia apertou tanto com elles, que os fez outra vez acuar, e tornar ao lu-gar em que dantes estavam, pondo-se ás espingardadas com elles, não desparando ti-ro que não matasse algum. As novas disto corrêram logo por toda a Cidade, a que acudio Pero Fernandes de Carvalho com alguns Portuguezes, pedindo ao Principe, que se não bulisse de sua estancia; e ajuntando toda a gente que pelo caminho achou, foi correndo aquella parte, onde achou Panta-leão da Maia ás espingardadas com os Turcos, e dando nelles com grande furia, os fo-ram levando, matando daquelle primeiro ímpeto oitenta, e os mais se deitáram pelos muros abaixo sobre as rochas, que daquella parte havia, em que se alguns espe-daçáram, sicando-lhes alli suas armas, que

os Fartaquins recolhêram, que ainda que todos pelejáram neste trance muito valorosamente, todavia a honra, e gloria desta vitoria se deve a Pantaleão da Maia, porque
elle soi a unica occasião della. Os Turcos,
que estavam no assalto, tendo as novas do
que tinha acontecido ao Baxá Marzam, se
recolhêram muito tristes pera suas tendas; e
tanto que soi noite, levantáram o campo, e
se foram metter na fortaleza, onde primeiro estavam com mais de cento menos.

Tanto que ao outro dia amanheceo, que os nossos tiveram rebate de serem os inimigos recolhidos, disse Pero Fernandes de Carvalho ao Principe, que sahisse ao campo, e seguisse os inimigos, que hiam desbaratados, que estava certa a vitoria. O Principe o fez assim, levando todos os Portuguezes, e foi mais de huma legua sem os poder encontrar. E voltando, chegou ao arraial dos Turcos, onde acháram muitos mortos, e alguns feridos tão mal, que os não pudéram levar. O Principe mandou pôr a tudo o fo-go, em que se tudo consumio. D. Paio de Noronha, que estava embarcado, mandou visitar o Principe, e dar-lhe os parabens da vitoria, e dizer-lhe, que os Turcos que es-tavam prezos lhes mandasse logo cortar as cabeças, porque não ficalse daquella gente, que era perversa, algum vivo. O Principe

o fez logo assim, mandando-os matar, e lançar no fogo, que andava no exercito, e se recolheo á Cidade, onde mandou castigar alguns culpados na entrada dos Turcos.

Ao outro dia fahio D. Paio a terra, e foi visitar o Principe, e lhe disse, que devia mandar recado a Camphar a fazer gente, pera ir commetter a fortaleza dos Turcos, e acaballos de destruir de todo, e langallos fóra daquellas terras, porque com o medo que levavam, não haviam de esperar. Ao Principe pareceo bem aquelle conselho, e mandou hum criado seu em huma embarcação pequena, e ligeira, e com elle hum foldado, chamado Francisco Vieira, pera fazer dar pressa áquelle negocio, sicando o Principe provendo na guarda, e desensão da Cidade, que tudo carregava sobre os nosfos.

#### CAPITULO IV.

Do recado, que o Governador D. João de Castro teve de Adém: e de como mandou seu silho D. Alvaro de Castro de soccorro: e das galés dos Turcos, que sahíram de Moçá em favor dos seus: e do que D. Paio sez.

Partido Diogo Correa de Adém, com o cunhado de ElRey de Camphar, que levavam recado ao Governador, como fica dito no fegundo Capitulo deste sexto livro, como hiam com monção, foram na entrada de Janeiro tomar a costa da India; e sabendo estar o Governador em Baçaim, foram demandar aquella Cidade, onde desembarcáram, mandando o Governador receber o cunhado de ElRey mui bem, e lhe sez muitas honras, e gazalhados. E vendo as cartas, e sabendo o que era succedido, e como a Cidade de Adém estava por El-Rey de Portugal, sicou muito alvoroçado, e o houve por grande ventura sua, tendo muitos cumprimentos de ElRey, mandando-o agazalhar, e dar-lhe todo o necessario.

O Governador mandou logo chamar seu filho D. Alvaro de Castro, e she disse, que se fizesse prestes pera acudir áquelle negocio com muita brevidade. As novas corrêram logo pela Cidade, que causavam em todos grande alvoroço, acudindo todos os Fidalgos, e Capitaes a se offerecerem ao Governador pera aquella jornada, o que elle estimou muito, fazendo logo rol dos que haviam de ir nella, indo-se pôr na praia a dar ordem á Armada, que havia de mandar. E antre todos os navios de remo escolheo trinta, os melhores negociados, que logo mandou cifrar, concertar, e aperceber de todo o necessario, nomeando os Fidalgos que haviam de ir nelles, que eram os seguintes:

D.

D. Antonio de Noronha, filho do Viso-Rey D. Garcia de Noronha, Antonio Moniz Barreto, que diziam que hia nomeado por Capitão de Adém, D. Pedro Deça, D. Fernando Coutinho, Pero de Taíde Inferno, D. João de Taíde, Alvaro Paes de Sotto-Maior, Fernão Peres de Andrade, Pero Lopes de Sousa, Ruy Dias Pereira, Pero Botelho o Porca, irmão de Diogo Botelho do Infante D. Luiz, Luiz Homem, Alvaro Serrão, Belchior Botelho, Veador da Fazenda, que hia pera os negocios daquella Cidade, Gomes da Silva, Antonio da Veiga, Luiz Alvares de Sousa, João Rodrigues Correa, Diogo Correa, o mesmo que veio de Adém, Diogo Banha, hum catur de Pero Preto, Alvaro da Gama, Feitor da Armada, e outros.

E porque o Governador estava falto de dinheiro, mandou carregar huma caravella de drogas pera as despezas da Armada, (porque valiam na costa de Arabia muito,) de que sez Capitão André de Aguiar. E mandou carregar outra caravella de mantimentos, de que sez Capitão Assonso Jorge.

Andando o Governador dando pressa á Armada, chegou áquelle porto hum navio da outra costa de Arabia, em que vinha hum Embaixador de ElRey de Caxém, que o Governador mandou desembarcar, e le-

# DEC. VI. LIV. VI. CAP. IV. 25

var diante de si. Elle se humilhou a seus pés, dando-lhe cartas que lhe o seu Rey mandou, em que lhe dizia: » Que confiado em ser » grande servidor de ElRey de Portugal; e » muito antigo amigo do Estado da India, » lhe mandava pedir ajuda, e soccorro pe-» ra tornar a cobrar parte do seu Reyno, » que ElRey do Fartaque seu vizinho lhe ti-» nha tomado; que lhe pedia puzesse os olhos » em sua necessidade, e lhe quizesse valer » nella, porque não acabasse de perder o » Reyno, em que todos os Portuguezes, que » por alli passavam, achavam gazalhado, e » recolhimento. » O Governador disse ao Embaixador, que tudo o em que pudesse ajudar, e favorecer a ElRey seu Senhor, o faria. E que fora ditoso em succeder o negocio de Adém, e cm mandar lá aquella Armada, porque teria o soccorro mais depressa; mandando-lhe que se agazalhasse, e negociasse, porque a Armada havia de partir logo.

O Governador vendo que era muito necessario acudir-se a Adém com muita pressa, e que seu silho D. Alvaro de Castro era forçado deter-se alguns dias por causa dos provimentos da Armada, despedio com muita pressa D. João de Taíde com quatro navios, de que eram Capitães, a fóra elle, Gomes da Silva, Antonio da Veiga, e outro, a que não achámos o nome; dando-lhe por regimento, que se mettesse na fortaleza de Adém até chegar seu silho. Estes navios deram á véla, e por lhes dar o Noroeste grosfo, desapparelhou hum, de cujo Capitão não achámos o nome, e foi-lhe forçado tornar-se pera Baçaim: os mais foram seguindo sua jornada, em que os deixaremos até tornar a elles.

O Governador ficou dando pressa á mais Armada, que despedio alguns dez dias depois de se partir D. João de Taíde, dando grandes regimentos a seu silho, e encommendando-lhe muito, que restituisse ElRey de Caxém a seu Estado; e mandou embarcar o cunhado de ElRey de Adém com D. Antonio de Noronha, muito satisfeito, e contente, mandando áquelle Rey muitas pessa ricas, e curiosas; e o Embaixador de Caxém se soi no seu navio, muito encommendado a D. Alvaro de Castro. Dada esta Armada á véla, foi seguindo sua viagem, em que a deixaremos, porque he necessario continuarmos com as cousas de Adém.

D. Paio de Noronha (como assima dissemos) esteve sempre embarcado, esperando por recado de Ormuz, aonde tinha mandado huma champana com cartas ao Capitão, em que lhe dava conta de todas as cousas succedidas até então, e lhe pedia lhe

mandasse gente, munições, e mantimentos. E estando alli, sahio da boca do Estreito huma naveta, que se foi chegando pera a ba-hia. D. Paio a foi demandar, e della soube ser do Guazil de Ormuz, e não lhe souberam dar razão, nem novas de Moçá, nem de Suéz, porque vinha dos portos do Abe-xim, e fazendo-a furgir em huma enceada, antes de chegar a Adém, se tornou ao porto, e mandou recado ao Principe da embarcação, porque já se tinha visto da fortale-za. Este mesmo dia sobre a tarde teve Dom Paio recado, que apparecia outra embarcação, e mandou Pantaleão da Maia, que a tosse reconhecer de sima de huma guarita alta, donde se affirmou ser galé, e assim o disse ao Principe, que logo mandou metter na naveta do Guazil quarenta espingardeiros. Pouco depois deram duas almadías recado a D. Paio, que appareciam duas galés de Turcos, com o que ficou sobresaltado, mandando pedir ao Principe, que o
provesse de gente, como fez, com sincoenta Fartaquins, que mandou embarcar em hum tarranquim, que alli estava, de que sez Capitão Christovão das Neves; e fazendo-se prestes na sua galeota com todos os Portuguezes que mandou recolher, soi buscar a terrada do Guazil pera a recolher ao porto, e chegando a ella a achou mui crespa;

e póstos os Mouros, que eram perto de cento, em armas pera se defenderem das galés, que já viam, e vendo os nossos, deram grandes apupadas de alvoroço. As galés, que eram pequenas, huma vinha a terra a remo, e a outra ao mar á véla. Esta vendo os nossos navios, com muita pressa ferrando do remo se foi chegando pera a outra, que já a hia demandar. D. Paio deo toa á naveta do Guazil, e foi-se sahindo da enceada, e as galeotas o hiam seguindo; o que visto por elle, poz em parecer de todos os Portuguezes se pelejaria com as galeotas, dizendo-lhes, que eram pequenas, e que naquellas tres embarcações que tinham havia muita gente. Os companheiros lhe disseram, que se recolhesse a Adém, que lhe estava entregue, e que defendessem até morrerem todos sobre ella. Com isso se foi D. Paio recolhendo pera a bahia, vindo já as galeotas a tiro de camello.

Recolhido D. Paio, mandou com muita pressa deitar ao mar huma galeota de tres, que estavam varadas de longo da couraça, e a provêo de artilheria, que lhe mandou o Principe, com muitas munições, e a entregou a Christovão das Neves, com os Fartaquins, que lhe o Principe tinha mandado; e ajuntando os Portuguezes todos, lhes diste, que elle sem embargo de tudo determi-

### DEC. VI. LIV. VI. CAP. IV. 29

nava de pelejar com as galés, (que foram furgir na enceada, onde estava a naveta,) porque pera isso tinha aquellas duas galeotas cheias de muito boa gente, e a naveta do Guazil, que se ossereceo pera o acompanhar. A todos pareceo bem, e toda aquella noite se preparáram de pelouros, e polvora, e tanto que amanheceo, tomáram o remo em punho, e foram demandar a enceada até onde as galés se tinham recolhido; e antes de chegarem, as víram sahir de dentro com huma galé Real mais, que aquella noite se foi ajuntar a ellas. Vendo D. Paio quão desigual partido sicava tendo, se tornou a recolher pera a bahia.

As galés surgiram sóra da enceada, onde estiveram sinco, ou seis dias, em que se
ajuntáram a ellas mais oito galés mui sormosas, e outras quatro galeotas, que tomáram o remo, e passáram de largo por defronte da Cidade, e foram surgir em outra
enceada adiante de Adém, onde havia obrigada dos Levantes, que ventavam rijo, desemmasteando-se, e armando suas tendas, como quem queria estar devagar. Dalli mandou
o Baxá, que nellas vinha, recado aos Turcos que estavam na fortaleza, e huma companhia mais de duzentos homens, pera que
fossem pôr cerco a Adém, como logo sizeram, tanto que se lhe deo. E partindo del-

la, vieram assentar seu arraial á vista dos muros, commettendo-os por assaltos algumas vezes, achando sempre grande resistencia nos nossos; porque sempre D. Paio mandou assistir Pero Fernandes de Carvalho na estancia do Principe, por não desamparar tudo de todo. O Baxá das galés mandou desembarcar algumas peças de artilheria, pera batarem a Cidade da banda do certão, e antre ellas soi huma, que lançava pelouro de tres palmos e meio de roda, que se asset tou em hum morro, que sicava sendo padrasto da fortaleza, donde a começou a bater rijamente, lançando-lhe dentro muitos pelouros, de que recebêram assa de damno.

### CAPITULO V.

De como D. Paio de Noronha se foi secretamente de Adém: e os Turcos entráram aquella Cidade, e matáram ao Principe, e seus irmãos: e do que aconteceo a D. João de Taíde na jornada: e de como os Turcos she corrêram.

V Endo o Principe as rijas batarias que lhe davam, e o damno que faziam cada dia de mortos, e feridos, e o medo que todos os naturaes mostravam, se houve por perdido; e mandou pedir a D. Paio, que o quizesse ver, porque tinha muitas cousas

que

que tratar com elle. D. Paio o fez, indo á estancia em que elle estava. O Principe lhe deo conta de tudo o que passava, pedindo-lhe, que passasse com todos os Portuguezes pera aquellas estancias, e que o ajudasse a defender aquella Cidade, que era de ElRey de Portugal. D. Paio lhe disse que si, e deixou-se ficar aquelle dia com elle, em que os Mouros foram continuando com fua bataria, mettendo aquella peça grossa muitos pelouros dentro na Cidade. D. Paio como a não tinha visto, e vio o estrago que fazia todas as vezes que tirava, houve aquelle negocio por muito arriscado; e dissimulando, tanto que foi sobre a tarde, que a bataria cessou, foi-se elle recolhendo pera a sua em-barcação, e escreveo hum escrito a hum sol-dado, por nome Diogo Vaz, de sua obrigação, em que lhe dizia: » Que tanto que » aquelle visse, désse recado em segredo a » todos os Portuguezes, pera que depois que » anoitecesse se recolhessem aos navios de » dous em dous, sem fazerem alvoroço; » o que todos fizeram. Sómente hum Manoel Pereira, que disse que aquella Cidade era de ElRey de Portugal, que a não havia de largar, nem havia por onde, deixando-se sicar no baluarte do filho mais moço de El-Rey, onde estavam recolhidos todos os soldados. D. Paio se sahio da bahia de noite fem

sem o ninguem saber, e dando á véla, se fez na costa do Abexim por se desviar das ga-lés. Ao outro dia soi o Principe avisado de sua ida, o que sentio em estremo; mas en-cubrio-o aos seus o melhor que pode, assim por não haver alteração nos naturaes, como por os Turcos o não saberem, (porque só a sama de estarem os Portuguezes naquella Cidade lha fazia inexpugnavel, e accommettiam com desconsianças.) Não deixáram elles de continuar nas suas batarias, em que Manoel Pereira sez cousas de homem de grande animo, esforço, e honra, correndo as estancias, animando a todos, com lhes segurar, que não tardaria muito o soccorro de Goa; com o que o Principe, e os irmãos já não receavam os inimigos, fazendo tudo o que lhes parecia necessario pera defensão daquella Cidade, repairando-a, e reedificando-a o melhor que podiam, pe-lejando em todos os assaltos mui esforçadamente, não os largando nunca o Manoel Pereira, que era todo o seu conselho, porque nada faziam sem elle.

E certo, que nos faz perder o gosto desta escritura, não sabermos dar a conhecer este Manoel Pereira por patria, e parentes, porque era muito justo sicasse bem conhecido no Mundo; mas coube-lhe a sorte, e ventura de outros muitos, a quem o descuido

Por-

Portuguez, (de que nos não podemos deixar de queixar muitas vezes,) tem sepulta-

do em perpétuo esquecimento.

E não ficará tambem de todo nelle hum Francisco Vieira, de quem no Capitulo atrás démos razão, que o Principe tinha mandado de Adém a Camphar buscar gente. Este estando-a fazendo naquella Cidade, dandolhe as novas de como D. Paio se fora de Adém, largando tudo por mão, se embarcou na almadía em que tinha ido, e de noite entrou na bahia por antre as galés, e desembarcou em terra, e foi muito bem recebido na Cidade, dando conta ao Principe, de como deixava alguma gente ordenada pera vir apôs elle, e que não lhe soffrêra o coração esperar por ella; que vinha alli offerecido ao serviço de ElRey de Portugal, e seu. O Principe o estimou muito, e assim elle, e Manoel Pereira fizeram, em quanto durou o cerco, cousas muito notaveis, e dignas de maior galardão, do que ambos tiveram.

Havendo vinte e hum dias que D. Paio fe tinha ido de Adém sem os Turcos o saberem, quiz a desaventura que sugisse hum dos naturaes da Cidade, e se fosse ao arraial dos Turcos, e sendo levado ao Baxá, lhe disse como os Portuguezes eram idos, e que a Cidade estava com pouca gente, of-Couto. Tom. III. P. II. C se-

ferecendo-se-lhe pera os metter dentro nella por hum passo mui escuso. Parece que neste negocio não entrou este só, mas havia de ir concertado com algum dos Capitaes de alguma estancia; porque esta metma noite no quarto da modorra foram mettidos na Cidade, e como áquellas horas estavam todos descuidados, arrebentando pelos baluartes, foram matando, e espedaçando a quantos achavam. Sentindo o Principe a grita, e alvoroço, sem saber o que era, tomou as armas, e com os que o seguiram acudio ao baluarte do irmão bastardo, onde a revolta era grande, porque aquelle Infante pelejava com muito valor, e esforço. E acudindo o Principe alli, deo com os Turcos, que vinham recrescendo; e depois de elle, e seu irmão terem bem mostrado seu essorço, e coração, foram este Principe, e seu irmão mortos com todos os seus, não sem damno, e estrago dos Turcos, de que elles por suas mãos derribáram muitos. O irmão mais moço do Principe, com quem estava Manoel Pereira, e Francisco Vieira no seu baluarte, tambem foi entrado de hum número de Turcos, com quem todos tiveram huma muito aspera batalha, fazendo assim o Principe, como os Portuguezes, cousas muito notaveis, sustentando aquelle baluarte até se perderem todos. E vindo-lhes novas que o Prin-

### DEC. VI. LIV. VI. CAP. V. 35

Principe era morto, e a Cidade toda entregue nas mãos dos Turcos, tomáram Manoel Pereira, e Francisco Vieira o moço Infante, e se foram sahindo do baluarte, o que então pudéram fazer, assim pelo grande escuro que fazia, como pela confusa revolta que havia em todas as partes, andando já tudo misturado sem se conhecerem huns aos outros, e se sahíram sora da Cidade com alguns da casa do Principe, e soram caminhando apressadamente pera Camphar. Os Turcos andáram pela Cidade sazendo tamanhas cruezas, que soi espanto, não dando vida a cousa alguma que a tivesse, tornando a ficar senhores della como dantes.

do os navios leváram ancora com muita prefsa, e sahíram apôs elles tão apressados, que antes de terem andado huma legua os alcançáram. Gomes da Silva, e Antonio da Veiga, que lhe ficaram mais perto, vendo-se debaixo dos esporões das galés, como hiam cozidos com a terra, houveram por melhor partido vararem nella, e salvar suas pessoas, como fizeram. D. João de Taíde, que levava melhor navio, foi mettendo de ló tudo o que pode, escapando algumas vezes debaixo dos esporões de tres galés que o se-guiam, ajudando-se da véla, e do remo, animando os marinheiros, e dando-lhes muito dinheiro; e quiz sua boa fortuna que sobreveio a noite, e tanto que o ar escureceo, fazendo-se em outro bordo, foi correndo pera a costa do Abexim, e em poucos dias foi tomar o Ilheo de Mete na costa de Barborá, e Zeilá. Alli varou o navio, e o espalmou, e o alimpou, dando huma larga folga aos marinheiros do trabalho pasfado.

A gente dos dous navios que varáram em terra, foram de longo do mar pera Camphar, onde acháram Manoel Pereira, e Francisco Vieira, que tinham chegado com o Infante, que já estava jurado por Rey, que os mandou agazalhar mui bem, e dar-lhes todo o necessario.

E

E tornando a D. Paio, tanto que se sahio de Adém, foi demandando a costa do Abexim, e della tornou a voltar pera ir efperar a Caxém recado da India. E correndo a costa da Arabia, tomou por ella falla, e soube ficar já a Cidade de Adém em poder dos Turcos, e o Principe, e todos mortos; e indo demandar Caxém, antes de lá chegar encontrou com dous navios, que D. Manoel de Lima, Capitão de Ormuz, lhe mandava de soccorro, de que eram Capitães Aleixos de Carvalho, e Braz Cortez, que levavam gente, mantimentos, e munições, e vendo-se com elles lhes deo conta do que passava, e de como tinha por novas, que a Cidade de Adém era perdida, o que elles muito sentiram, ainda que o não pudéram crer, dizendo-lhes Aleixos de Carvalho, que elle havia de passar a Adém, e sa-ber a certeza do que lá hia, pois elle não tinha outra, que a que lhe deo a gente da terra. D. Paio o quiz tirar disso, mas não pode, pelo que lhe foi forçado tornar a voltar com elles. E chegando a Xaél, querendo entrar no porto a saber novas, lhes atiráram da fortaleza (que tinham os Fartaquins tomada a ElRey de Caxém nosso amigo) tantas bombardadas, que os houve-ram de metter no fundo. E sahindo-se pera fóra, tomando conselho, assentáram ir

esperar recado da India aos Ilheos de Canecanim, (porque por huma terrada que acháram de Caxém souberam como os Turcos estavam em Adém, ) e assim os foram de-

mandar, e alli se deixáram ficar.

D. João de Taíde tanto que espalmou, e alimpou o seu navio, determinou de ir esperar na costa de Caxém a D. Alvaro de Castro, que não podia tardar muito, e dando á véla com os Ponentes, se soi affastando de Adém, e depois soi demandar a terra; e chegando aos Ilheos de Canecanim, achou D. Paio de Noronha com os outros navios, e delle souberam o que lhe tinha succedido com as galés, e assentáram de esperar alli a Armada, como fizeram, tendo grande vigia no mar.

#### CAPITULO VI.

De como D. Alvaro de Castro chegou aos Ilheos de Canecanim, onde soube a perda da Cidade de Adém: e de como foi sobre a fortaleza de Caxém, e a tomou.

Partido D. Alvaro de Castro de Baçaim, logo o Governador D. João de Castro o sez tambem pera Goa, pera acudir ás coufas do Sul, e pera de mais perto continuar na guerra do Idalxá, dando despacho a todas as cousas daquellas fortalezas do Nor-

### DEC. VI. LIV. VI. CAP. VI. 39

te, deixando na enceada de Cambaya com huma boa Armada D. Jorge Baroche, e esculando-se de tudo o mais, deo á véla pera Goa já em Abril. Chegado áquella Cidade, começou logo a entender no despacho das cousas do Sul, aviando pera ir entrar em Malaca D. Pedro da Silva da Gama, filho do Conde Almirante D. Vasco da Gama, por acabar Simão de Mello, que lá estava, seu tempo. E pela mesma maneira despachou Duarte de Miranda Capitão da carreira de Maluco, que foi embarcado no galeão Bufara, carregado de gente, provimentos, rou-pas, mantimentos, e munições, e de caixões cheios de esquipações seitas, convem a saber, calções, chapeos, çapatos, pera lá se repartirem pelos soldados; porque neste tempo tinham os Governadores tanta conta com elles, que até os vestidos feitos lhes mandavam, o que tudo se lhes dava; e como chegava o galeão da carreira, mandava o Capitao chamar a todos, e repartia por elles tudo, e com isso lhes pagava seus quarteis, e mantimentos. O que tudo se mudou, porque todas as cousas boas acabam depressa, e as más nunca.

Despedidos estes Capitaes, sicou o Governador desaffogado pera proseguir na guerra do Idalxá, mandando dobrar as sustas, e manchuas, que andayam nos rios, que si-

zeram grandes destruições em suas aldêas. E porque he razão que continuemos com Dom Alvaro de Castro, deixaremos por ora tu-

do o mais até seu tempo.

Partido de Baçaim, como temos dito no Cap. IV. deste VI. Liv. com toda sua Armada junta, como levava os levantes em poppa, foi em poucos dias haver vista da costa de Arabia, e sem tomar porto algum, foi de longo della demandar a Cidade de Adém. Chegando aos Ilheos de Canecanim, lhe sahiram os nossos navios, de quem soube tudo o que era succedido, assim da perda de Adém, como das galés que corrêram a D. João de Taíde. Isto sentio D. Alvaro de Castro em estremo, porque bem entendeo que fora tudo pelo grande descuido, e pouco discurso de D. Paio de Noronha. O Embaixador, e cunhado do Rey velho morto de Adém, que hia embarcado com D. Antonio de Noronha, se foi ao navio do Capitão mór muito triste, e desconsolado pelas ruins novas que tinha ouvido. Dom Alvaro de Castro trabalhou pelo consolar, mas não pode elle: pedio que mandasse al-gum navio a Camphar a saber a certeza daquellas novas dos Portuguezes, que lá diziam que estavam, porque elle as não podia crer. O Capitão mór lhe pareceo bem, e despedio logo D. João de Taíde pera ir

lá

### DEC. VI. LIV. VI. CAP. VI. 41

lá a saber o que era passado, e a recolher a gente das fustas de sua companhia, que

já sabiam que lá estava. D. João de Taíde chegou a Camphar, e os Portuguezes o foram receber á praia com grande alvoroço, e delles soube toda a verdade, e em sua companhia foi visitar ElRey, que lhe fez muitas honras, e lhe contou por extenso tudo o que era passado, e de como depois de D. Paio se sahir de Adém, se sustentara vinte e hum dias, pelo esforço, e animo de Manoel Pereira, e Francisco Vieira, e de como elles o livráram, e por elles estava naquelle seu Estado. Dom João de Taíde sentio muito as novas, e pedindo licença a ElRey pera levar todos os Portuguezes, lha deo, e hum tarranquim pera irem, porque não cabiam todos na fusta, e com elles voltou pera o Capitão mór. D. Alvaro de Castro recebeo aquelles perdidos com muitos gazalhados, e de Manoel Pereira, e Francisco Vieira soube muito particularmente todas as novas, de que ficou muito anojado, por se perder huma cousa tamanha por culpa de hum Fidalgo tão honrado.

O Embaixador cunhado de ElRey de Camphar, certificado da morte de seu cunhado, e de seus filhos, ficou em tão grande estremo desconsolado, que pedio ao Ca-

pitão mór, que lhe désse licença pera se ir pera Camphar, já que sora tão mosino, que foi seu trabalho debalde. D. Alvaro teve com elle muitas palavras de cumprimentos, e lhe deo algumas pessas, assim pera elle, como pera ElRey seu sobrinho, dizendo-lhe, que se consolasse, porque ElRey seu cunhado, e seus sobrinhos morrêram como muito bons cavalleiros em defensão do feu Reyno; que quem morria tão honradamente, mais se lhe devia ter inveja, que mágoa. A isto respondeo o Mouro, (que era muito avisado,) que antes essa era a dor que levava, de ver morrer em serviço de ElRey de Portugal hum cunhado, e dous sobrinhos, e muitos parentes, e hum Capitão Portuguez não querer fazer outro tanto por serviço, e honra de seu Rey; com isto se despedio delle. D. Alvaro sentio muito aquellas palavras, pelo que tocava ao crédito, e honra dos Portuguezes, e muito mais as devia pera bem de sentir D. Paio de Noronha, diante de quem as elle disse.

Despedido o Embaixador pera Camphar, poz o Capitão mór em conselho o que saria, e por todos os Capitães se assentou, que no negocio de Adém não havia que sazer, e que já que sicava de vago, deviam de ir savorecer ElRey de Caxém, e restitutir-lhe a fortaleza de Xaél, assim pelo man-

dar

### DEC. VI. LIV. VI. CAP. VI. 43

dar o Governador, como pera castigarem os Fartaquins que nella estavam, por esbombardearem os nossos navios, quando no seu porto entráram, como dissemos no Capitulo atrás. Assentado isto, deo D. Alvaro de Castro á véla pera Xael, onde chegou na entrada de Abril, e entrou dentro com todos os navios, sem da fortaleza lhe atirarem bombardada alguma, e logo desembarcou em terra com toda a gente, e mandou ordenar algumas escadas dos destures dos na-

vios pera commetterem a subida.

A fortaleza de Xaél era hum Castello pequeno de adobes com quatro cubellos, e tudo tão estreito, que bastava pera o guardar, e defender trinta e sinco Fartaquins, porque não tinha mais dentro em si. O Capitão delles vendo desembarcar os nossos, lançou fóra huma mulher velha, que sabia fallar Portuguez, por quem mandou perguntar ao Capitao, que era o que queria, que elle era fervidor de ElRey de Portugal; e se que-ria aquelle Castello, que logo lho entregaria, e que se iriam com suas pessoas, e armas. D. Alvaro de Castro ouvio a velha, perante os Capitaes, e houve alguns de parecer, que lhe haviam de acceitar a fortaleza assim como a offereciam, pois della não queriam mais, que entregalla a ElRey de Caxém; mas os mais disseram, que se en-

tregassem todos os que nella estavam á mercê do Capitão mor. Ao que a velha disse, que os Fartaquins não eram homens que se entregassem assim. E tornando-se pera a fortaleza, disse de fóra o que se tinha assenta-do. A isto respondêram os de dentro: Que chamais entregar á mercê? E deitando fóra algumas bandeiras, começáram a atirar algumas bombardadas, de que matáram alguns, e feríram muitos. D. Alvaro abalou com todo o poder, e rodeou a fortaleza, arrimando logo algumas escadas, por onde os nossos começáram a subir, franqueando-lhes os outros o muro com a arcabuzaria, que era tanta, que não ousáram os Fartaquins a apparecer. Fernão Peres foi o primeiro que começou a subir por huma escada, levando o seu guião diante, e a poder de golpes o poz em sima do muro. Por outra parte tambem subio Pero Botelho quasi ao mesmo tempo, e diante delle o seu guião, que levava hum Reynol, de hum pelote preto comprido, mui valente homem, que subio ao muro, e com huma mão sustentou o guião, e com a outra pelejou valorosamente, e tudo se notava debaixo mui bem. Como estes dous Capitaes foram em sima, e ganháram aquella parte, ficou logo franca pera subirem todos.

Antonio Moniz Barreto, D. Antonio de Noronha, D. João de Taíde, e outros Capitaes foram demandar a porta, levando os seus soldados destures pera vaivens; e indo Antonio Moniz Barreto diante, deo em huma trapeira, que estava cuberta, onde se escalavrou todo de mãos, e rosto, e todavia levantando-se foi seguindo os mais que chegáram á porta, e a começáram a arrombar. Os nossos, que já estavam em sima do muro, foram accurralando os Fartaquins em dous cubelios, onde se fizeram fortes, e se defendêram valorosamente. Alguns dos nossos descêram abaixo pera abrirem as portas aos que estavam de fóra, e as acháram por dentro entulhadas com fardos de tamaras, de que estavam tão macissas, que não davam de si nada aos vaivens; e desentulhando-as, as abriram, e entráram todos, e subidos aos muros, acháram os Fartaquins, que se defendiam nos cubellos, que estavam cercados dos nossos, pelejando como leões bravos, e algumas vezes sahiam fóra a dar nos nossos, ferindo-os bravamente, sem receio de morte, nem de feridas, que todos traziam. De huma vez sahio hum valente Fartaquim de hum destes cubellos, por se ver apertado dos de fóra, e remetteo com Gomes Ferreira, homem Fidalgo, mui bom cavalleiro, que era o que mais o perseguia, eserrando com elle, o levou nos braços; e como era mui forçoso, e membrudo, deo com elle no chão,

e o levou debaixo; mas Belchior Rabello, que estava perto delle, se lançou logo sobre o Mouro, e ás adagadas o matou, sicando ferido em huma mão. Em sim, a referta soi grande, e os Fartaquins com serem tão poucos, pelejáram esforçadamente; mas como o número era tão desigual, foram entrados nos cubellos, e mortos todos á espada, custando esta cavalgada sinco dos nossos, que sicáram mortos, e mais de quarenta feridos

de espingardadas.

Despejada a fortaleza, a entregou Dom Alvaro ao Embaixador de ElRey de Caxém, mandando curar os feridos, em que havia alguns perigosos, que o mesmo dia embarcou na susta de D. Paio, e o mandou pera Goa, pera ir dar conta ao Governador do que era succedido. D. Alvaro se vio com ElRey de Caxém; e porque era o tempo gastado, não se deteve com elle muito, e se sez á véla já em oito de Abril. D. Paio chegou a Goa com os doentes, e deo as cartas de D. Alvaro de Castro ao Governador; e sabendo por ellas o que passava, ficou mui magoado, e despedio Dom Paio sem o querer ouvir, mandando desembarcar os doentes para o Hospital, onde logo os foi visitar, levando dinheiro na algibeira, que repartio por todos, encom-mendando muito sua cura.

Cer-

# DEC. VI. LIV. VI. CAP. VI. 47

Certo, que antre as virtudes que este Fidalgo tinha, que eram muitas, a que mais resplandecia nelle era a da caridade pera com os soldados da India, porque os não tratava senão como se foram todos seus filhos. As novas de Adém corrêram logo por Goa, ficando D. Paio tão desacreditado com todos, que era vergonha; e assim teve ElRey com elle tão pouca conta, que nunca o defpachou, senão depois de velho, e casado, e em quanto viveo sicou com este labéo; porque ainda que estas cousas de si não são pera esquecer, na India andam sempre mais vivas na memoria dos homens, que em toda a outra parte, tanto, que sendo este Fidalgo já velho, passou pela sua rua hum Cidadão rico, e honrado, e achou á sua porta chorando huma moça, e perguntando-lhe de que se queixava, lhe respondeo a moça, que em casa de D. Paio lhe tomáram os seus moços huma gallinha, e que lha não queriam dar. Ao que o Cidadão lhe disse: Ca-la-te, filha, não te mates, se fora Adém, largáram-ta; mas gallinha, não ta hão de dar.

D. Alvaro chegou alguns dias depois de D. Paio, e o Governador lhe fez hum grande recebimento. E porque sabiam todos quanto solgava o Governador de lhe engrandecerem o negocio de Xaél, não se fallava em

Goa

Goa em outra cousa, sendo ella em si tão pequena como temos dito. E porque sobre isso aconteceo huma galanteria, que disse hum Cortezão, não deixaremos de a contar.

Tinha o Bispo D. João de Alboquerque hum Clerigo avisado, e de ditos, com que elle folgava de praticar, e a quem fazia muitas perguntas por esta maneira. Qual he a cousa, que de amarga se saz doce, e a que de grande se saz pequena, e a que de pequena se saz grande? Ao que o Padre she respondeo mui apressado: Que a cousa que de amarga se saz doce, soram as bombardadas de maçapaes, com que recebêram o Governador D. João de Castro, quando veio de Dio. E a cousa que de grande se faz pequena, foi a tomada de Baroche, porque a tomou D. Jorge de Menezes. E a que de pequena se faz grande, foi Xaél, porque a tomou o filho do Governador. O Bispo festejou muito a resposta, e a galanteria do aludir; mas todavia ambas estas cousas foram muito boas, emuito dignas de louvar.

#### CAPITULO VII.

Da Armada de Lourenço Pires de Tavora, que chegou ao Reyno com as novas da vitoria de Dio: e das náos que ElRey despedio em Outubro: e das honras, e mercês que mandou ao Governador D. João de Castro.

L da Armada que partio da India, teve tão prospera viagem, que chegou ao Reyno com todas as suas náos juntas, e surgio na barra de Lisboa, onde ElRey estava, que já tinha sabido as novas da vitoria de Dio, por cartas que da Ilha Terceira lhe mandáram, por huma caravela que foi diante alguns dias. Tanto que ElRey soube das náos, mandou desembarcar o Capitão mór, a quem acudiram todos os Grandes, e Fidalgos da Corte, que o acompanháram até o Paço, onde elle entrou, levando sempre pela mão Rax Nordim, filho do Guazil de Ormuz. ElRey os recebeo mui bem; e sabendo do Capitão mór as cousas do cerco, e da vitoria mais particularmente, ordenou de festejar ao outro dia as boas novas, como fez, vestindo-se elle, e os Infantes, e toda a Corte de festa, e houve hum solemne Officio, e Missa em Pontifical, e hum Couto.Tom.III.P.II.

douto, e grande Sermão em louvor daquella espantosa vitoria, em que se tratou da prudencia, presteza, e esforço do Governador D. João de Castro, em que todos os que se acháram naquelle negocio tiveram mui grande quinhão, principalmente os mortos, assirmando que eram dignos de serem nomeados por Martyres, pois morrêram pela Fé de Christo. ElRey escreveo logo ao Summo Pontifice, e a todos os Reys Chri-stãos, a mercê que lhe Deos fizera na gran-de vitoria, que o seu Governador da India alcançára dos Capitães do Rey de Cambaya, do que todos lhe mandáram os parabens. Não se fallava em toda a Europa n'outra cousa, senão naquelle temeroso cerco de Dio, e na grande vitoria, que os Portugue-zes alcançáram do mais poderoso Rey de todo o Oriente, cuja memoria durou por muitos tempos.

ElRey D. João, depois que assim por informação de Lourenço Pires de Tavora, como pelas cartas do Governador, soube o estado em que a India ficava, e que as coufas de Cambaya ficavam ainda prenhes, quiz acudir a ellas com muita pressa, mandando negociar seis náos pera lhe mandar de soccorro, fazendo chamamento de gente por todo o Reyno, que acudio toda a que se

houve mister.

# DEC. VI. LIV. VI. CAP. VII. 51

E porque se não pode dar expediente a todas as leis náos juntas, despedio ElRey tres, que sez á véla o primeiro de Novembro, dia de Todos os Santos, de que deo a Capitanía mór a Martim Correa da Silva, a quem fez mercê da fortaleza de Dio. Os outros dous Capitães eram Antonio Pereira, e Christovão de Sá. E querendo El-Rey gratificar ao Governador D. João de Caltro os grandes serviços que lhe tinha feito, e o grande zelo com que arriscou seus filhos na força do Inverno, e a morte de feu filho D. Fernando de Castro, lhe mandou mais tres annos da governança da India, com titulo de Viso-Rey, e lhe fez mercê de dez mil cruzados pera ajuda de pagar suas dividas, que tomaria nos direitos da Alfandega. E a seu filho D. Alvaro de Castro mandou o cargo de Capitão mór do mar da India, com o ordenado que teve Martim Affonso de Sousa, e lhe sez mercê mais de dous mil cruzados pera ajuda de custo; e a todos os Fidalgos que se acháram no cerco, e na batalha escreveo cartas mui honrosas, e lhes mandou honras, e mercês, tendo tanta conta com todos, que nenhum ficou queixoso.

Partidas estas náos, mandou ElRey dar muita pressa ás outras tres, de que deo a Capitanía mor a Francisco Barreto, fazendo-

D ii lh

lhe mercê da fortaleza de Baçaim, a quem despachou, e sez á véla entrada de Dezembro. Os Capitães de sua companhia eram D. Heitor Aranha, Fidalgo casado em Evora com huma D. Maria Caroche, e Pero de Mesquita, que ElRey despachou com a Capitanía do galeão da carreira de Maluco. Todas estas náos foram seguindo sua derrota; e porque estas da conserva de Francisco Barreto partíram mais tarde, quando tomáram Moçambique soi a tempo, que affirmáram os Pilotos, que o não poderiam já passar á India, pelo que sicáram alli invernando.

Martim Correa da Silva foi seguindo sua viagem até se apartarem as náos de sua conferva com alguns temporaes que lhes deram, e em Moçambique se tornáram ajuntar, donde partíram meado Março, e acháram na linha muitas calmarias, pelo que se detiveram muito. A náo de Antonio Pereira, depois de passar a linha, se foi encostando a Sacotorá, onde as correntes o leváram, e por aquella paragem gastou todo o mez de Abril. E vendo que era tarde pera ir demandar a barra de Goa, se fez na volta de Ormuz pera ir lá invernar, onde chegou por sim de Maio, e D. Manoel de Lima sestejou muito sua chegada. Antonio Pereira lhe deo as cartas de ElRey, que hiam cheias

de

# DEC. VI. LIV. VI. CAP. VII. 53

de grandes agradecimentos de seus serviços. Esta não invernou naquelle porto, e não sabemos se tornou pera o Reyno, ou se sicou na India.

Martim Correa da Silva, e Christovão de Sá, passadas as calmarias, foram seguindo sua derrota, e indo demandar a costa da India, lhes deram algumas trovoadas, com que Martim Correa da Silva foi desgarrando, e sem poder ferrar a barra de Goa, foi tomar Angediva, onde se recolheo pera invernar, despedindo dalli recado ao Governador, pera que o mandasse prover de amarras, e de todo o mais necessario, e pera que mandasse buscar os doentes, que trazia muitos. Christovão de Sá, soube-se o seu Piloto marear melhor; porque tanto que tomou fundo na costa da India, foi mettendo de ló pera se pôr a balravento de Goa, como fez, e foi haver vista da terra por Carapatão, e dalli foi demandar a barra de Goa, onde surgio quasi no mesmo tempo, que Martim Correa da Silva tomou Angediva. O Governador tanto que lhe deram novas da não do Reyno na barra, mandou com muita pressa muitos navios pera a descarregarem, e metterem dentro, e desembarcar Christovão de Sá, que recebeo com muitos gazalhados, e lhe deo a via de El-Rey, que o Governador abrio, e achou as

Provisões, e Alvarás das honras, e mercês que lhe fazia a elle, e a seu silho, o que estimou muito, por ver que tinha ElRey conta com seus serviços. E ainda houve por mór mercê a carta, que lhe escreveo de satisfações delles; e não estimou menos a carta que o Infante D. Luiz lhe escrevia, porque era Principe que elle muito amava pelas obrigações que lhe tinha, porque elle foi o que o poz naquelle Estado, e o que solicitou com ElRey todas suas cousas.

E porque ambas são substanciaes, nos pareceo bem irem aqui insertas, pera a todo tempo se saber como os Reys de Portugal tratavam os vassallos que o serviam; e para que os Viso-Reys, e Governadores da India vejam quanto os Reys estimam escreverem-lhes os merecimentos dos homens na verdade, sem odio, nem affeição, e não formarem em alguns desmerecimentos, que pela ventura não tiveram, só por paixão, e pera os homiziarem com o Rey, como alguns fizeram. E tambem foi necessario irem aqui as cópias destas cartas por honra deste bom Governador, pera que todos saibam quão bem tomou ElRey a batalha que deo aos Capitaes de ElRey de Cambaya, porque não faltaram calumniadores, que attribuíram aquelle commettimento mais a doudice, que a prudencia, e esforço.

#### CAPITULO VIII.

Que contém a cópia das cartas, que E!Rey D. João, e o Infante D. Luiz seu irmão escrevêram ao Viso-Rey Dom João de Castro.

## CARTA DE ELREY.

» V Iso-Rey amigo, eu ElRey vos en-vio muito saudar. A vitoria que nos-» so Senhor vos deo contra os Capitães de » ElRey de Cambaya, foi de grande con-» tentamento para mim, como he razão que » eu tivesse por tal, e tamanho vencimen-» to, e por quão grandes mercês, e ajudas » nisso recebestes de nosso Senhor; pelo que » elle seja louvado. Muito se deve à vossa » prudencia, e grande animo, que naquelle » dia mostrastes, e assim no que fizestes no » grande, e apressado soccorro que mandas-» tes á fortaleza de Dio em tão desvairado » tempo, offerecendo o amor de vossos si-» lhos, em que se vio bem, quanto mais » pode comvosco o que importava a meu » serviço, que o esseito natural de pai, o » que eu assim estimo como he razão; ven-» do que não tão fómente desbaratastes tão » grande poder de inimigos, mas ainda dés-» tes segurança a toda a India no grande )) re-

» receio que aos inimigos della fica com esta tão grande vitoria; e todos estes servi» ços que me fizestes, he razão que eu te» nha na conta que elles merecem.

» Do falecimento de vosso filho D. Fer» nando de Castro recebi muito grande des-

» prazer, e assim por elle ser vosso filho, » como porque hia bem mostrando naquella » idade qual houvera de ser em toda a ou-» tra; e pois acabou tão honradamente, e » em tão grande serviço de nosso Senhor, e n meu, deveis de sentir menos sua perda, e n dar graças a nosso Senhor, por como foi » servido que acabasse, o que sei que vós » fizestes, mostrando ainda no esquecimento » de sua morte a lembrança do que com-» pria a meu serviço. Destas cousas todas eu » serei sempre lembrado, e não sómente vo-» las conhecerei no grande contentamento » dellas, mas ainda com muitas mercês, a » que agora quiz dar principio nessas que » vos faço a vós, e a vosso filho D. Alvaro » de Castro, guardando o remate dellas pe-» ra o cabo de vossos serviços, que eu con-» fio, e tenho por muito certo, que seram » taes, quaes foram os que até agora me » tendes feitos. E com esta consiança, e com » a experiencia que disso tenho, desejando » muito neste tempo de vos fazer em tudo » mercê, considerando quanto isto compria

## DEC. VI. LIV. VI. CAP. VIII. 57

» a meu serviço, e vendo por vossas obras » quanta mais conta tinheis com elle, que » com todas vossas cousas, houve por bem » de vos não dar a licença pera vos virdes, » como me pedís: pelo que vos encommen-» do muito, e mando, que o hajais assim » por bem, e que nesse cargo me queirais » ainda servir outros tres annos, e no fim » delles vos mandarei licença pera vos vir-» des embora; e eu espero em Deos nosso » Senhor, que vos dê muito boa disposição » pera o fazerdes. E porém se por sima do » que tanto cumpre a meu serviço, como » he ficardes ainda servindo-me nessas par-» tes, vos a vós parecer que tendes toda-» via necessidade de vos virdes, folgarei de » mo escreverdes, e entre tanto esperareis » por minha resposta. Pero de Alcaçova Se-» cretario a fez em Lisboa a 20. de Outu-» bro de 1547.

#### CARTA DO INFANTE D. LUIZ.

» I I Onrado Viso-Rey. Recebi vossa carta, que veio nesta Armada de Lounous prenço Pires de Tavora, em que dizeis, que no recebestes a minha, que por Luiz Figueino ra vos mandei; e agradeço-vos muito dino zerdes-me, que vos pareceram bem as lemno branças que vos fazia, e muito mais o porno del-

n de-las em obra: e abastava pera o eu crer » que sería assim, ainda que vos eu não co-» nhecêra, ouvir o que lá fazeis, e ver quão » á boca cheia me escreveis vossos trabalhos, » pobreza, e abstinencia, cousas com que se » vence o diabo, o Mundo, e a carne, que » nessas partes da India tem tanto poder, o » que he maior vitoria, que a de ÉlRey de » Cambaya, nem ainda de todo o poder do » Turco. Pelo que em quanto viverdes, não » deveis de temer cousa alguma, mas antes » esperai em nosso Senhor, que vos ajudará, » como agora fez na defensão, e batalha de » Dio. Em cuja vitoria vós tendes muito que » lhe louvar, pois vos fez instrumento de tan-» to serviço seu, e de ElRey meu Senhor, » e de tanta honra vossa, e de todos os Por-» tuguezes, assim dos que se acháram com-» vosco, como dos que estiveram ausentes. » E certo, que vos tendes feito nesta jorna-» da, des do primeiro dia que tivestes no-» vas do cerco de Dio, até o dia de vossa, » e nossa vitoria, tudo o que entendo que » hum valoroso, e astuto Capitão podia fa-» zer, assim na presteza dos soccorros, co-» mo em pordes vossos filhos por balisas da n fortuna, e perigos do inverno, e mares » da India, pera que os outros os tivessem » em menos; no que se mostra bem claro, » quanto mais parte tem em vós o serviço » de

# DEC. VI. LIV. VI. CAP. VIII. 59

» de ElRey meu Senhor, e obrigação de » vosso cargo, que os esseitos naturaes de » pai, que são os que mais forção a natu- » reza; e no sossimento que mostrastes na » morte de D. Fernando de Castro vosso similar por mim, e por vos, e » to, que eu o senti por mim, e por vos, e » o houve por mui grande perda, por quão » certos sinaes se nelle viam de seu grande » esforço, e creio que nisto lho quiz Deos » pagar com o tirar de vida tão trabalho- » sa, por meio tão honrado, e de tanta glo- » ria sua, que deve de ser grande causa de » vossa consolação.

» D. Alvaro de Castro vosso silho não » empregou mal sua jornada, pois com tan» tos trabalhos, e perigos soccorreo a for» taleza de Dio, a tempo que sua chegada
» soi por então o remedio della; e de co» mo se nisso houve, e no dar nas estancias
» dos inimigos, e em tudo o mais, lhe lan» ço muitas bençãos por vossa parte, e mi-

» nha.

» E tornando a vossa determinação de » aventurardes vossa pessoa, e o Estado da » India, por soccorrerdes Dio, soi mui » boa, pois de o não fazerdes estava tanto » mais aventurado: e o chegardes a Dio, » e ordenardes vossa desembarcação, e man-» dardes que os navios commettessem a ter-» ra,

» ra, ao tempo que havieis de dar a bata-» lha, e o modo do commetter que nisso » tivestes, tudo me pareceo digno de agora, » e sempre darmos muitas graças a Deos » noslo Senhor, e de Sua Alteza vos fazer » muitas mercês, a que agora dá principio, » como vereis ácerca de vós, e de vosso si-» lho, e assim o deve fazer, e fará aos Fi-» dalgos, e Cavalleiros, que nessa jornada » comvosco o serviram, em especial a Dom » João Mascarenhas, que se houve no pezo » desse cerco como honrado Capitão, e es-» forçado cavalleiro. Folguei muito de ver » o modo que tivestes no escrever a S. A. » sobre os serviços que os Fidalgos, e Ca-» valleiros, que nessas partes andam, lhe si-» zeram no negocio de Dio, no que se vio » que tinheis com seus trabalhos conta: is-» to fazei sempre por amor de mim, e fol-» gai de louvar os homens, porque já que » está certo não faltar quem diga delles os » males, (que haveis de castigar, os que nel-» les sentirdes,) razão he tambem que os » bons os alevanteis, pera que os que lá não » puderdes galardoar, Sua Alteza por vossa n informação o faça.

» Eu fallei sobre vossa vinda, como me » escrevestes, que me elle não concedeo, » e me deo pera isso duas razões, que a meu » parecer, ainda que vos tenhais muitas pe-

#### DEC. VI. LIV. VI. CAP. VIII. 61

» ra vos desejardes de vir, Sua Alteza tem » muitas mais pera vos mandar rogar, que » o sirvais nesse governo outros tres annos, » o que haveis de folgar de fazer por ser-» virdes a nosso Senhor, pela grande mer-» cê que vos tem feito, e a Sua Alteza pela » confiança que de vós tem, e contentamen-» to de vosso serviço. E consai em Deos, » que vos dará forças pera poderdes com os » grandes trabalhos, e desordens da India. » E eu espero nelle, que fazendo-o vós as-» sim, venhais encher estes picos da serra de » Cintra, de Ermidas de vossas vitorias, e » que as visiteis, e logreis com muito des-» canço vosso. Nas cousas particulares vos » não fallo, porque ElRey meu Senhor vos » escreve o que ha por seu serviço, em re-» sposta da carta geral, que lhe escrevestes, » que vinha em muito bom estilo, e em mui-» to boa ordem. Escrita em Lisboa a 22. de » Outubro de 1547.

#### CAPITULO IX.

De como o Viso-Rey D. João de Castro adoeceo: c de huma notavel falla que sez
aos Officiaes de ElRey sobre sua pobreza: e de como faleceo: e em que tempo:
e das partes, e qualidades de sua pessoa.

Viso-Rey D. João de Castro (de cujo titulo lego começou a usar) despedio com muita pressa as cartas de ElRey pera Dio aos Fidalgos que lá ficavam invernando, e pera os Capitaes de Chaul, e Baçaim, porque a todos ElRey escreveo; e o mesmo fez pera Cananor, e Cochim. E logo teve o Vilo Rey recado de Martim Correa da Silva. E sabendo estar em Angediva, despedio apressadamente alguns navios de remo, com todas as cousas que Martim Correa lhe pedia, e muitas esquipações novas, e conservas pera os doentes, que mandava trazer, e muito dinheiro, e provimentos pera toda a mais gente, que havia de ficar invernando na não, pera se lhe pagarem seus quarteis, e darem seus mantimentos. Estes navios voltáram logo, e por elles mandou Martim Correa da Silva as vias de ElRey, e os doentes todos, que foram levados ao Hospital, onde foram mui bem curados. O Viso-Rey se pagou de dez mil cruzados,

de que lhe ElRey fez mercê, que logo pagou a pessoas que lhos tinham emprestado pera as despezas das jornadas que sez.

Andava o Viso-Rey neste tempo achacoso, triste, e melancolizado, e com huns fastios de tudo; porque na verdade depois da morte de seu filho D. Fernando nunca mais o viram sem achaques; e sobre isso era homem, que tratava mal sua pessoa nos regalos della, porque o seu comer foi sempre muito moderado, e o seu dormir pouco, e os trabalhos que tinha levados na guerra, foram muitos, e muito grandes, e em fim todas estas cousas o traziam mui fraco, e debilitado. E sobre tudo lhe deram humas febres, de que logo cahio em cama, com ruim opinião dellas, e elle se sentio de feição, que bem vio que não estava pera entender em cousa alguma. Pelo que entregou o governo ao Bispo D. João de Alboquer-que, e ordenou-lhe por Coadjutores o Ca-pitão da Cidade D. Diogo de Almeida Freire, e o Doutor Francisco Toscano, Chanceller do Estado, e Bastião Lopes Lobato, Ouvidor Geral, e Ruy Gonçalves de Caminha, Veador da Fazenda, sobre quem descarregou todas as cousas do Estado, porque se recolheo com seu Confessor pera tratar só de sua alma.

E porque estava tão pobre, que não havia

via em sua casa dinheiro com que se corresse com as despezas de sua enfermidade, e com o ordinario de seus criados, e elle não se queria individar, nem pedir já aos homens emprestimo, fez hum dia chamamento de todos os Deputados, e de outros Prelados, e pessoas doutas, e religiosas, como foram o Padre Mestre Pedro, Vigario Geral da India, Fr. Antonio do Casal, Custodio de S. Francisco, o Padre M. Francisco, da Companhia de Jesus, e os Officiaes da Fazenda de ElRey. E tendo todos presentes, assim deitado em sua cama, já fraco, e debilitado, lhes sez esta breve falla:

# Falla do Viso-Rey.

Andei-vos, Senhores, chamar pera vos dizer o estado, e necessidan des a que sou chegado, que não houve
hoje nesta casa dinheiro com que se comn prasse huma gallinha pera minha pessoa;
n porque siquei tão despezo, e individado
n pelos grandes gastos, que siz estes dous ann nos nas guerras passadas, que até dos meus
n ordenados estou pago adiantado até quinn ze de Setembro que vem: e confesso-vos,
n que não ouso a pedir dinheiro emprestan do a pessoa alguma pera mim, como nunn ca siz, porque o houve por mui grande
n in-

# DEC. VI. LIV. VI. CAP. IX. 65

» inconveniente pera o homem que está nes-» te cargo, porque lhe convem que esteja li-» vre, e isento com os homens, pera fazer » justiça direita a todos. E pois não tenho » outro remedio, peço aos Veadores da Fa-» zenda, e Officiaes de ElRey, que aqui » estam, que estes quatro mezes, que ha da-» qui até virem as náos do Reyno, me quei-» ram ordenar huma despeza honesta da Fa-» zenda de ElRey pera os gastos de minha » casa, conforme a minha qualidade, e á » pessoa que represento. E se virdes que te» nho alguns gastos desnecessarios, e sobe-» jos, vos peço que os corteis; e pera isso » não quero que pessoa de minha casa cor-» ra com as despezas della, pera que o dinhei-» ro de S. A. seja despendido com muito » resguardo. Tambem vos peço que orde-» neis hum official pera se lhe dar aquillo » que alvidrardes que se póde despender » comigo, pera correr tudo por sua mão. » E assim vos peço, que algumas dividas » que ainda ficáram, que não pude pagar, » (que todas tenho feitas em serviço de El-» Rey nas guerras passadas por mar, e por » terra, em dar de comer a muita gente, e » sustentar muitos soldados,) que as queirais » mandar pagar do dinheiro de ElRey. E » assim isto, como tudo o mais, mandareis » assentar em hum livro separado, que esta-Couto, Tom. III. P. 11.

» rá em poder do Thesoureiro de ElRey, » pera a todo o tempo que eu o puder pa-» gar, o saça. E se eu morrer, elle haverá » por bem de me sazer mercê de tudo.

E tomando hum Missal, poz sobre elle a mão direita, dizendo: » Por este jura-» mento dos Santos Evangelhos, que até es-» ta hora em que estou, não sou em encar-» go á Fazenda de ElRey de hum cruzado, nem a alguma outra pessoa de cousa que n tomasse Christão, Judeo, Mouro, ou Genn tio, nem nunca, em quanto governei a Inn dia, tive genero algum de trato de mer-» cadoria, nem por outra alguma via tenho, » ou tive proveito algum; antes até agora » vivi, e gastei de meus ordenados, sem me » ajudar de outra alguma cousa. Nem em meu poder, nem fóra delle tenho senão » aquillo, que trouxe de Portugal pera o » serviço, e authoridade deste cargo. E ain-» da dessa pouca prata de meu serviço he » quasi ametade diminuida, parte por ma surn tarem, parte por se gastar, e quebrar. E » de tal maneira, e tão registado sui sempre » em minhas despezas, que fóra do ordinan rio, não tive alguma hora posse pera com-» prar outra colcha, além desta que tenho » na cama; nem em minha casa se achará » peça, que eu fizesse neste Estado, tirando » huma elpada de ouro, com algumas pe-» dras

## DEC. VI. LIV. VI. CAP. IX. 67

» dras de pouca substancia, e hum capace-» te guarnecido de prata, que fiz pera meu » filho D. Alvaro, porque determinava de o » mandar este anno, que embora vem, a Por-» tugal, a servir ElRey nosso Senhor na » Corte, e na guerra. E de tudo isto que » aqui disse, e jurei vos peço que mandeis » fazer hum Termo, em que todos os que » aqui estais se assinem, pera que a todo o » tempo que se achar o contrario disto, que » aqui jurei, ElRey nosso Senhor me cas-» tigue como a perjuro á fé, e destruidor de

» fua honra, e fazenda.»

Este auto se fez logo, e hoje está o proprio, em que todas as pessoas nomeadas se assináram em hum livro dos registos da Fazenda dos Contos de Goa, donde o nós ti-rámos, e trasladámos. E certo, que assim devia de andar escrito nos animos de todos os Governadores, e Viso-Reys da India. E fe isto succedêra em tempo daquelles antigos Gregos, que com muita razão pudéram trasladar este Termo em laminas de ouro, e pregarem-nas sobre as portas do Oraculo de Delphos, junto daquella notavel, e memoravel sentença, que nellas tinham de Nosce te ipsum. Porque não ha mor conhecimento de si mesmo, nem mor desprezo de tudo, que o que teve este Viso-Rey; porque nem aquelle grande desprezo de ouro, E ii e

e riquezas daquelle famoso Capitão Fabricio Romano, nem o de essoutro Themistocles Grego, chegáram a este. E com muita razão pudéra a vida deste Viso-Rey ser regra, e nivel de todos os outros, e os Reys de Portugal darem o traslado deste auto por regimento a todos os que pera a India despachassem, porque nelle lhes mostra bem a pureza, que hão de ter em sua Fazenda, o como hão de ser registados, e desapegados de tudo pera poderem fazer justiça. O como hão de deixar servir aos Officiaes seus cargos, pois lhos ElRey dá por seus serviços, como a elles a governança da India; e não taparem as bocas tanto a todos, como depois alguns fizeram, que os não deixavam comer, sendo a tenção de ElRey que se fartem em seus cargos, (como El-Rey D. João o II. disse áquelle Almoxarife, que dizia, que morria de some, que pois tinha carne, pescado, azeite, vinho, e biscouto, que se fartasse.) Mas soi o Mundo tanto de mal em peior, e assim se trocáram estas bolas depois, que este Viso-Rey pedia aos Officiaes de ElRey que lhe dés-sem de comer; ehoje não basta pedirem elles aos Viso-Reys que os fartem, porque comem todos tanto por suas mãos por regra, que não levam bocado á boca, que Îhes não seja contado. E deixando esta maDEC. VI. LIV. VI. CAP. IX. 69

teria que escandaliza, tornemos á nossa historia.

Os Veadores da Fazenda com os Deputados do governo, ordenáram ao Viso-Rey pera despezas de sua casa tudo abastadamente; mas o que lhe limitáram, e o livro em que se lançou esta despeza, nós o não achámos, buscando-o bem. A doença do Viso-Rey soi tanto por diante, que aos quatorze dias della deo a alma a Deos nosso Senhor, depois de feitos todos os actos de muito bom Christão, com grande dor, e mágoa de toda a India, que todos o sentíram em extremo, porque o amavam como pai.

Faleceo a seis de Junho de 1548. em idade de quarenta e oito annos, tendo governado dous e oito mezes, em que entráram quatorze dias, que só logrou o titulo de Viso-Rey. Buscou-se seu testamento pera verem o que mandava ácerca do seu enterramento, e achou-se em huma boceta do Reyno, cuja chave elle comsigo trazia, e dentro nella lhe acháram humas diciplinas, que mostravam que usava muito dellas, e a guedelha da barba, que mandou de Dio em penhor á Cidade de Goa do emprestimo, que lhe pedio pera repairar a fortaleza dos grandes damnos, que no cerco lhe fizeram, e tres tangas Larins. Aberto o testamento, achou-se nelle, que sua mulher, e seu silho Dom

D. Alvaro de Castro eram seus testamenteiros; e mandava que o enterrassem em São Francisco, e que seus ossos fossem depois levados á sua Capella de Cintra. E encommendava a seu silho D. Alvaro de Castro, que logo se fosse pera o Reyno. As mais particularidades do testamento não apontamos, por nos não serem necessarias pera a historia.

Foi D. João de Castro silho do Governador de Lisboa D. Alvaro de Castro, (como no principio da historia dissemos,) foi casado com Dona Leonor Coutinho, filha de Lionel Coutinho, que mataram em Calecut com o Marichal, e de D. Mecia de Azevedo. No estado da mocidade foi bem instruido nas artes liberaes, depois de tão bom Latino, que podia julgar de antre estilo, e estilo, (como se vio naquelle curioso Tratado que sez na jornada do Estreito do Mar Roxo, quando foi com D. Estevão da Gama,) em que muito curiosamente dá razão do porque se chama Roxo, e daquellas manchas vermelhas, que se acham por todo aquelle Estreito, com bem differentes fundamentos do que fizeram outros, que escrevêram sobre isto, cujo Tratado di-rigio ao Infante D. Luiz. Foi muito inclinado, e affeiçoado á Mathematica, de que teve por Mestre o grande, e insigne Dou-

# DEC. VI. LIV. VI. CAP. IX. 71

tor Pero Nunes, em companhia do Infante D. Luiz, que tambem a aprendeo. Naquel-la Armada, que ElRey mandou de soccor-ro, de que soi por Capitão mór Antonio de Saldanha, foi elle por Capitão de huma caravela. E conta-se delle, que acabada a jornada, mandando o Imperador fazer mercê de dous mil cruzados a cada Capitão daquella Armada Portugueza, só D. João de Castro os não quiz acceitar, dizendo, que elle fora por mandado de ElRey de Portugal, e que elle lhe faria mercé. Depois o mandou ElRey a Ceita com huma Armada a talhar a Almina. E assim se servio delle nas Armadas das Ilhas, e depois foi á India com D. Garcia de Noronha, ao primeiro cerco de Dio, (como fica dito no Cap. VIII. do III. Liv. da V. Decada,) e em tudo deo de si grande satisfação. Morreolhe seu pai, herdou aquella quinta de Cintra, aonde se recolheo a filosofar ja depois de ser de quarenta annos, cortando todas as arvores de fruito que tinha, em cujo lugar fez plantar outras agrestes, e peregrinas, e fez alli debaixo de huma lapa huma Ermida muito devota. Aqui o hia o Infante D. Luiz ver, e communicar, e dalli se lhe affeiçoou de feição, que o inculcou a El-Rey pera o mandar por Governador á India, onde o servio com muito zelo, amor, in-

inteireza, e pouca cubiça, como pelo decurso da historia se tem visto, fazendo tantas, e tão continuas guerras aos inimigos, por mar, e por terra, andando de continuo embarcado com as armas ás costas, que se affirma, que de puro trabalho morreo. E tambem se póde affirmar de sua muita caridade, continencia, pouca cubiça, grande temor de Deos, e em todos os mais exteriores de Christão, que sua alma estará na gloria recebendo o premio, e galardão de todos os seus trabalhos.





# DECADA SEXTA. LIVRO VII.

Da Historia da India.

#### CAPITULO I.

De como por morte do Viso-Rey D. João de Castro succedeo Garcia de Sá: e das pazes que sez com o Idalxá.

D. João de Castro por enterrar, posto no meio da Capella, mandou o Veador da Fazenda Ruy Gonçalves de Caminha trazer o cosre, em que estavam as successões da governança da India, que eram sinco; e abrindo-o perante todos os Officiaes, Fidalgos, e Capitães, tirou a primeira, e a deo a D. Diogo de Almeida, Capitão da Cidade, que a examinou com o Ouvidor Geral, e achou que estava sã, e inteira, sem nella se bolir. E tornando-a ao Veador da Fa-

Fazenda, elle a deo ao Secretario, que leo em alta voz o titulo de fóra, que dizia assim: Primeira successão da governança da India, que se abrirá, falecendo o Viso-Rey D. João de Castro, o que Deos não permitta; e ao pé estava ElRey assinado. É abrindo-a, a foi lendo alto, pera que todos a ouvissem, e achou nella D. João Mascarenhas, que era ido pera o Reyno. E tornando-a ao cofre, tiráram a segunda, com quem se fez a mesma diligencia; e lendo-a, acháram Dom Jorge Tello, que tambem era ido pera o Reyno. E tirada a terceira, com quem tambem se fez a mesma diligencia, que com a primeira, e segunda, acharam succeder Garcia de Sá, que estava presente, a quem logo alli lhe fizeram entrega da governança da India, na fórma acostumada naquelles Estados, dando a menagem do Estado da India nas mãos de D. Diogo de Almeida, Capitão da Cidade.

Aqui aconteceo huma galanteria, que se notou a Jorge Cabral, que estava presente, que vendo abertas tres successões, disse : » Dera alguma cousa agora por saber qual » he o rapaz da quinta successão, que a quar- » ta bem sei que sou eu; » e assim o soi por falecimento deste Governador, como adian-

te em seu lugar se dirá.

Feito o auto da entrega da India, que

## DEC. VI. LIV. VII. CAP. I. 75

foi aos seis dias do mez de Junho do anno de 1548, depois de se enterrar o corpo do Viso-Rey, o mais solemnemente que pudéram, se recolheo o Governador pera sua casa, e começou a entrar nos negocios de seu cargo, visitando a Ribeira das Armadas, e os Armazens, mandando prover todos muito bem, e negociar os navios com muita pressa, porque determinava de se embarcar no verão.

As novas da morte do Viso-Rev Dom João de Castro corrêram logo por esse certão, com que o Idalxá despedio hum Embaixador, chamado Motabarcão, Regedor do seu Reyno, com grande apparato pera ir visitar o novo Governador, e a lhe fazer novos requerimentos sobre as cousas de Mealecan, dando-lhe todos os seus poderes pera tratar, e assentar pazes, porque lhe não vinha bem ter guerra com os Portuguezes, porque lhe era necessario desoccupar-se de tudo, pera resistir ao Rey do Canará, que lhe fazia dura guerra, e por haver á mão certas Cidades, que lhe elle tinha tomadas. Este Embaixador chegou a Goa em Agosto, e o Governador o mandou buscar, e o recebeo com grande apparato, e depois de passada a visita o ouvio. Elle lhe disse: » Que o Idalxá seu Senhor dera as terras fir-» mes de Salsete, e Bardés ao Governador n Mar-

» Martim Affonso de Sousa, com condição, » que Mandaria Mealecan pera o Reyno, » ou pera Maluco, como consta daquelles » contratos que apresentava. Que lhe pedia » lhos cumprisse, e lhe entregasse Mealecan, » ou lhe largasse as suas terras, e tanadarias. » O Governador lhe respondeo: » Que o Go-» vernador, que com elle fizera aquelles con-» tratos, estava no Reyno, e que elle sem » recado d'ElRey de Portugal não podia » fazer cousa alguma naquelle negocio. Que » se tratava só de se segurar de Mealecan, » que elle o teria tão fechado, e guardado, » que na sua imaginação estivesse tão longe » de passar ao Balagate, como se estivera no » Reyno de Portugal. E que se o pedia pe-» ra o ter em custodia em outra parte, que n em nenhuma elle podia estar mais seguro, » que na Ilha de Goa, rodeada de hum mui-» to largo rio, e com tantas guardas, e vi-» gias, que não podia dar huma volta na » sua cama, que não sosse sentido; com o » que se havia de haver por satisfeito. » O Embaixador despedio logo correio ao Idalxá delta resposta, que lhe escreveo, que confirmasse novas pazes, mandando-lhe Capitulos dellas. E tornando o Embaixador a apertar com o Governador, e mostrando-lhe os apontamentos do Idalxá, depois de vistos em conselho, e praticados por todos os Ca-

#### DEC. VI. LIV. VII. CAP. I. 77

pitaes, e Fidalgos, concluiram-se as pazes

com os Capitulos feguintes.

» Que de novo se confirmavam as pazes, » e amizades como d'antes estavam seitas com » os Governadores passados, com condição, » que logo entregaria o Idalxá o Embaixa-» dor, que lá tinha reteudo do tempo de » Martim Assonso de Sousa com todos os » Portuguezes, e todas suas fazendas.

» Que nunca mais daria soldo a nenhum » Portuguez, que sosse fugido pera seus Rey-

» nos.

» Que as terras firmes de Salsete, e Bar-» dés nunca mais fallaria nellas, e ficariam » a ElRey de Portugal pera todo sempre, » sem os Reys de Visapor terem mais nellas

» direito algum.

» Que se em algum tempo viessem galés » de Rumes á India, sería elle Idalxá obri-» gado a ajudar, e soccorrer o Governador, » que no tal tempo governasse a India, com » mantimentos, marinheiros por seu dinhei-» ro, e que nada disto dariam em algum dos » seus portos aos Rumes, nem os agazalha-» riam nelles.

Estes quatro Capitulos assima são os que o Idalxá concedeo ao Governador; e os que concedêram ao Idalxá, são os seguintes:

» Que os Governadores da India seriam » obrigados a terem hum Feitor na Cidade

» de Dabul, que daria cartazes a todas suas » nãos, e navios, que daquelle porto sahis-

» sem, e nelle carregassem.

» Que os mercadores, que dos portos de » Persia, e Arabia fossem a Goa com caval-» los, os poderiam passar ao Balagate, e que » os donos delles pudessem levar suas armas » sem lhes entenderem com ellas.

» Que o Idalxá poderia mandar levar to-» dos os annos da Cidade de Goa quinze ca-» vallos forros de direitos pera fua pessoa.

» Que poderia o Idalxá mandar levar de » Goa todos os annos tres mil pardáos, em-» pregados nas fazendas que quizesse, sem » pagar direitos, nem lagimas da sahida.

» Que o Governador da India teria Mea-» lecan em muito boa guarda, e vigia, e o » não mandaria pera fóra de Goa, sem pri-

» meiro o fazer a faber ao Idalxá.»

Destas pazes foram linguas Coge Porcoli por parte do Idalxá, e João de Castro pela do Governador, e logo se juráram na Cidade de Goa com grandes solemnidades; e o Governador despedio hum Embaixador pera ir á Corte de ElRey a vellas jurar, e tomar entrega do Embaixador, e Portuguezes. Este Embaixador soi muito bem recebido de ElRey, que jurou perante elle as pazes, e as mandou apregoar por seus Reynos, e lhe sez entrega do Embaixador, e Por-

Portuguezes. O Governador entendeo o que faltava do Inverno em algumas coufas do governo da Republica. E porque faltava moe-da na Cidade, mandou bater huma de ouro da lei dos pagodes, redondas, que vinham da terra firme, que era de quarenta e tres pontas, que responde a vinte quilates e hum quarto, e cada marco de ouro fica respondendo a sessenta e sete moedas, e duas tangas, oito grãos, e dezeseis avos de grão. Esta moeda mandou chapar, e cunhar de huma parte com a figura do Bemaventurado Apostolo S. Thomé, Padroeiro da India, e da outra com as quinas das Armas Reaes de Portugal, e sicaram-se chamando S. Thomés, moeda que ainda dura na India, e corre por toda ella. E toda a pessoa que mettesse ouro na moeda, mandou, que de cada marco de ouro lavrado pagasse dous S. Thomés, hum pera ElRey, e outro pera os Officiaes.

## CAPITULO II.

De como matáram em Dio Luiz Falcão, Capitão daquella fortaleza: e das Armadas, que ElRey despedio pera a India.

E Stando huma noite Luiz Falcão no quarto da prima em sua casa, assentado em huma cadeira, com o rosto pera huma por-

ta, que sahia pera hum baluarte, onde os soldados vigiavam toda a noite, e tinha antre as pernas hum menino, seu silho natural, (que depois se chamou Aires Falcão, e soi Capitao de Baçaim, e de Dio, e tem hoje silhos, e netos,) e como elle estava com candeas accezas, e os que passavam pera o baluarte hiam de longo da porta, que estava hum pouco aberta, apontáram da banda de fora com huma espingarda nelle, e tomando-o pela cabeça, deram com elle morto no chão; e acudindo os seus aos gritos do menino, acháram já o Capitão morto, e correndo a voz pela fortaleza, acudiram todos a sua casa, sem saberem donde lhe aquillo podia vir, e alli de commum consentimento elegêram por Capitão hum Fidalgo pobre, acanhado, mas bom homem, e bom Christão, chamado D. Artur de Castro. Ao outro dia depois de Luiz Falcão ser enterrado, se tiráram grandes inquirições, sem acharem rasto de cousa alguma.

E como isto era já entrada de Setembro, despedio D. Artur hum navio pera Goa, com cartas ao Governador do que era succedido. Este navio soi tomar Baçaim; e sabendo D. Jeronymo de Menezes, Capitão daquella fortaleza, o successo, receando que houvesse na terra alguma alteração, se embarcou logo, leyando dous navios com sincoen-

ta homens, e atravessou o Golfo, (porque os Fidalgos daquelle tempo traziam mais o pensamento no serviço de Deos, e do Rey, que em outro algum interesse, e assim Deos os ajudava, e honrava, e logravam o seu pouco, que então tiravam das fortalezas, o que hoje não vemos fazer ao seu muito dos d'agora.) Chegado D. Jeronymo a Dio, o foi D. Artur com todos os da fortaleza buscar ao caes, e o levou pera sua casa, e logo perante todos lhe pedio que quizesse tomar entrega daquella fortaleza, e lhe offerecia as chaves, porque elle não queria aquella carga. D. Jeronymo de Menezes teve com elle grandes cumprimentos, não querendo tomar as chaves, dizendo-lhe, que elle vinha alli a ser seu soldado, e que tudo estava bem nelle; e assim sicou sendo seu hospede até chegar Martim Correa da Silva, como logo diremos, porque he neces-fario que continuemos com as náos do Reyno.

Depois que ElRey despedio aquellas duas Armadas, de que eram Capitaes móres Martim Correa da Silva, e Francisco Barreto, pelas novas que teve da vitoria de Dio, sabendo que ainda sicava o Estado de guerra com Cambaya perigoso, determinou mandar mais Armadas, e gente; porque pera cousa tão importante, como era soccorrer a India, em que esperava que a Lei do Evan-Couto. Tom. III. P. 11.

gelho tanto se dilatasse, não receava despezas, nem o impediam trabalhos (que não faltavam no Reyno,) e assim mandou com muita pressa negociar onze nãos, que repartio em tres Capitanías. Das sinco sez Capitão mór Manoel de Mendoça, que despachou com as fortalezas de Çosala, e Moçambique, que despedio entrada de Março. Os Capitães de sua companhia eram, Jorge de Mendoça, que levava a Capitanía de Goa, Alvaro de Mendoça, Manoel Rodri-

gues Coutinho, e Bastião de Taíde.

As outras seis nãos partiram até vinte do mesmo mez. Das tres dellas era Capitão mór D. João Henriques, que levava a Capitanía de Malaca, e os Capitães das outras duas náos eram Aires Moniz, e Antonio de Azam-buja. O outro Capitão mór era João de Mendoça o Chú, que tambem trazia a Capitanía de Malaca; e os Capitaes de sua conferva eram, Fernão de Alvarez da Cunha, e Diogo Rebello. Estas Armadas tiveram tão boa viagem, que Fernão de Alvarez da Cunha foi ferrar a costa da India em Julho, e por achar o tempo verde se recolheo a Angediva, onde estava Martim Correa da Silva, e dalli despedio recado ao Governador, das Armadas que eram partidas do Reyno, e das novas da saude de ElRey, que foram muito festejadas. E entrada de Setembro se

fi-

fizeram á véla pera Goa, e juntamente com ellas surgíram as Armadas todas, e a de Francisco Barreto, que estava de invernada em Moçambique; que foi huma formosa cousa pera ver, porque enchiam aquellas náos todo

aquelle porto.

Nestas Armadas mandou ElRey os primeiros Frades da Ordem dos Prégadores, pera na India exercitarem seu officio, e veio por Vigario Geral de todos o Padre Fr. Diogo Bermudes, Castelhano, Varão douto, e de vida religiosa, e exemplar, e trouxe doze Frades, que foram bem recebidos em Goa, e fundáram o célebre Convento, que hoje tem naquella Cidade.

#### CAPITULO III.

De como nesta Armada do anno de 1548. de que era Capitão mór Manoel de Mendoça, trouxeram os Padres da Companhia huma cabeça das onze mil Virgens, que foi muito bem recebida em Goa: e das novas que o Governador Garcia de Sá teve de Dio, e despachou Martim Correa da Silvia pera aquella fortaleza: e dos Embaixadores que a Goa vieram dos Reys vizinhos.

Uitas cousas vieram nestas Armadas, que alegráram a India; mas sobre todas foi huma cabeça das onze mil Virgens, F ii que

## 84 ASIA DE DIOGO DE Couro

que alguns Padres da Companhia trouxeram, Reliquia muito pera estimar, e que a Cidade de Goa o fez muito, e assim foi recebida com procissão muito solemne, em que se achou o Bispo revestido, e o Cabido com todas as Freguezias, e Ordens, e foi levada da Sé de Goa até o Collegio de Santa Fé, que se agora chama de S. Paulo, que he hum dos Collegios sumptuosissimos, que os Padres da Companhia tem pelo Mundo dos principaes. Com estas Armadas ficou a India prospera de náos, que ficáram nella, (porque só quatro tornáram com a carga,) de gente, de dinheiro, e mais cousas. Manoel de Mendoça, Capitão mór das sinco náos, em chegando a Goa faleceo de humas camaras de que vinha doente.

No mesmo tempo chegou o catur de Dio com as cartas de D. Artur de Castro, e de D. Jeronymo de Menezes, em que lhe davam conta da morte de Luiz Falcão, que o Governador Garcia de Sá sentio muito; pelo que logo despachou Martim Correa da Silva, pera ir entrar naquella fortaleza, e mandou em sua companhia o Doutor Manoel de Mergulhão a tirar devassa da morte de Luiz Falcão; e escreveo cartas de grandes agradecimentos a D. Jeronymo de Menezes, pela presteza com que acudio a Dio. E assim despachou Jorge Cabral pera ir en-

# DEC. VI. LIV. VII. CAP. III. 85

trar na Capitanía de Baçaim, por ter Dom Jeronymo de Menezes acabado seu tempo. Martim Correa da Silva partio em navios muito ligeiros, e em oito dias foi áquella fortaleza, e tomou posse della, e D. Artur de Castro se embarcou com D. Jeronymo de Menezes pera Baçaim, que entregou a fortaleza a Jorge Cabral, e dahi se passou a Goa.

O Doutor Manoel de Mergulhão fez muito grandes diligencias sobre a morte de Luiz Falcão, até dar tratos a hum soldado por alguns indicios que houve; mas não confessou cousa alguma, nem nunca se pode descubrir a verdade, e assim sicou este negocio em segredo muitos tempos, até que sendo Francisco Barreto Governador da India, falecendo em Bengala hum mulato, que se chamava soão Leite, que á hora de sua morte disse, que se não demandasse a morte de Luiz Falcão a pessoa alguma, porque elle o matára.

O Governador tratou de ir ao Norte, porque as cousas de Cambaya estavam em aberto, e quiz prover a costa do Malavar, pera onde despedio por Capitao mór Francisco de Siqueira com quinze navios. Era este homem de casta de Nayres, muito grande Cavalleiro, e tinha feito tantos serviços ao Estado, que o sez ElRey Fidalgo, e

lhe mandou o habito de Christo com boa tença. Este verão fez pela costa de Cananor, que estava alevantada, muita guerra, queimando-lhes muitas povoações, e destruindo-lhes, e cortando-lhes muitas palmeiras, e fazendas.

Partidos estes navios, sicou o Governador despachando os Embaixadores do Çamorim, que foram confirmar as pazes, e outros do Rey do Canará, e do Zamaluco, do Cotamaluco, e outros que foram a visitar o Governador por sua successão, e a confirmar as pazes. Todos estes foram bem recebidos, e despachados. E nas pazes que confirmou com o Rey do Canará, fez mudança nos Capitulos contra o Idalxá, por já ter com elle feito pazes, sicando de sóra, que nem savorecia hum, nem outro.

Passado isto, despachou as náos que haviam de ir tomar a carga pera o Reyno, e escreveo a ElRey o estado em que a India sicava. Nestas náos se embarcou D. Alvaro de Castro, silho do Viso-Rey D. João de Castro, por Capitão da náo Rosairo, e se embarcáram outros muitos Fidalgos a requerer seus serviços. Nesta Armada mandou Coge Cemaçadim mil quintaes de gengivre, e duzentos de pimenta, de serviço á Rainha D. Catharina, pera huns chapins, porque tinha della todos os annos cartas mui-

DEC. VI. LIV. VII. CAP. III. 87

to honrosas, e peças, e brincos curiosos da Europa, e assim mandou hum Alisante pera servir na Ribeira das náos.

Despedidas todas as cousas do Reyno, ficou o Governador fazendo prestes toda a Armada pera se embarcar, e acudir ás cousas de Cambaya, porque estavam prenhes, e podiam parir novos trabalhos. È andando-se negociando com muita pressa, lhe chegáram cartas de Ormuz do Capitão D. Manoel de Lima, em que lhe fazia a saber, como ficava alevantado nas terras do Magoftão hum Capitão Abexim Abixlalá, e que tinha tomado a fortaleza de Manojão, donde fazia grande guerra a todo o Reyno, e lhe impedia as Cafilas que vinham pera Or-muz, com que a Alfandega padecia grandes faltas. Estas novas sentio o Governador muito, por ferem aquellas rendas as principaes da India; e despedio com muita brevidade Pantaleão de Sá com quatro navios de remo, em que levava perto de cento e sincoenta soldados, que se fez á véla na entrada de Novembro, e de sua jornada adiante daremos razão.

#### CAPITULO IV.

De como o Governador Garcia de Sá partio pera o Norte: e das pazes que fez com ElRey de Cambaya, e mandou Francisco de Sá a Surrate.

D Espachados todos os Embaixadores, e náos pera Cochim, logo o Governador se começou a embarcar, entregando o governo ao Bispo, e a D. Francisco de Lima, Capitão daquella Cidade, e com elles outros Deputados. E na entrada de Janeiro deste anno de quarenta e nove, em que com o favor Divino entramos, se fez á véla: levava seis galés, quatro galeões, dez caravelas, e sessenta navios de remo. Os Capitães dos navios grandes eram, Francisco Barreto, Christovão de Sá, Francisco de Sá de Menezes, D. João Henriques, João de Mendoça, Alvaro de Mendoça, Manoel Rodrigues Coutinho, Manoel de Sousa de Sepulveda, D. Antonio de Noronha, filho do Vifo-Rey D. Garcia de Noronha, D. João de Taíde, Pero de Taíde Inferno, D. Paio de Noronha, D. João Lobo, Lopo Vaz de Siqueira, D. Duarte Deça, D. Jorge Deça, Jordão de Freitas, e outros muitos Fidalgos, e Cavalleiros, que hiam nos navios pequenos. E com bom tempo foi o Governa-

### DEC. VI. LIV. VII. CAP. IV. 89

dor tomar Chaul, onde se deteve poucos dias, e passou logo a Baçaim, pera mandar

continuar na guerra de Cambaya.

Dalli despedio Francisco de Sá de Me-nezes com huma galé, e doze navios pera se ir pôr sobre Surrate, por ser avisado, que se esperava por huma não do Achém muito rica. Francisco de Sá se foi lançar sobre aquella barra, defendendo a navegação aos navios de Cambaya, em que fez algumas prezas. Da chegada do Governador a Baçaim foi logo avisado ElRey Soltão Mahamude; e como estava já enfadado da guerra, e por causa della seus vassallos pobres, e perdidos, e todo o mantimento de seu Reyno assolado, e destruido, e os pobres, e mesquinhos clamavam por paz, determi-nou de a mandar pedir. Pera isto despedio logo hum Embaixador, pessoa principal de fua casa, pera ir visitar o Governador, e dar-lhe os parabens de sua successão, e á volta disso apalpallo com pazes, dando-lhe poderes pera tudo o que com elle assentasse. Este Embaixador partio da Cidade de Cambayete em tres navios muito ligeiros, com muitos criados, e casa, e em poucos dias foi ter a Baçaim, e surgio na aguada, donde mandou recado de sua vinda. O Governador mandou preparar seu recebimento, e embandeirar toda a Armada, e deo reca-

do a todos os Fidalgos, e Capitães pera se irem pera elle vestidos muito custosamente. E tendo tudo prestes, mandou buscar o Embaixador, que soi passado a huma galé, ricamente toldada, e alcatisada, e acompanhada de outras soi entrando pelo rio por antre a Armada, que lhe deo huma formosa salva, e chegado a terra soi desembarcado, e acompanhado da guarda do Governador, e de todos os casados até á sortaleza, onde estava esperando em sala ricamente aparamentada, e o recebeo com grandes gazalhados. E depois de lhe perguntar pela saude de ElRey, e por outras cousas, brevemente o despedio, e o mandou agazalhar na Cidade em casas, que pera isso tinha mandado preparar.

## DEC. VI. LIV. VII. CAP. IV. 91

fórma, deitando de tudo a culpa a Coge Çofar, que fora o author de todas as guerras. E vindo o Embaixador a puxar por pazes, o remetteo ao Secretario, e outros Officiaes. E fazendo feus apontamentos, elle por parte do Soltão Mahamude, e o Secretario pela de ElRey de Portugal, que vistos em confelho, fe vieram a concluir as pazes com as mesmas condições, que estavam d'antes asfentadas, tirando o negocio da parede, que não foi licito conceder-se-lhe; e nas cousas da Alfandega, que sicasse ametade do rendimento della pera ElRey de Portugal, assim como já estava concedido ao Governador D. Estevão da Gama.

Estas pazes mandou o Governador logo apregoar por Baçaim, e Dio, jurando-as muito solemnemente; e despedio o Embaixador com hum rico presente pera ElRey; e mandou outro Embaixador pera ir á Cidade de Amadabá a ver jurar as pazes por Soltão Mahamude, que elle sez com grandes sestas, e alegrias de todos, e as mandou apregoar por todo o seu Reyno, e na Cidade de Dio. Passado isto, mandáram logo, assim ElRey, como o Governador, Officiaes pera correrem com os rendimentos da Alfandega, pelo modo, e ordem que estava assentado pelos contratos seitos com o Viso-Rey D. Garcia de Noronha, que se veram

na quinta Decada no Cap. VII. do V. Liv. Com isto cessáram as guerras de Cambaya; e a Cidade de Dio se tornou a engrandecer como no estado primeiro. O Governador vendo tudo quieto, e que não havia que fazer no Norte, voltou logo pera Goa, onde chegou em Janeiro, e começou a entender nos provimentos de Maluco, e em outras muitas cousas; e ordenou em Goa a cafa da polvora no lugar em que hoje está, e mandou armar alguns galeões, caravelas, galés, e sustas, a que deo tanta pressa, que antes que falecesse (como logo diremos) tinha acabado huma somma disto.

#### CAPITULO V.

De como ElRey de Tanor na costa do Malavar se fez Christão, e veio a Goa: e do grande recebimento que se lhe fez.

Conquistadores espirituaes de exercitar seu officio por todas as partes, e assim cada dia mettiam na manada de Christo grande somma de Infieis, em que entravam muitos Reys, e Senhores; e destes, os que merecêram muito, foram o Padre M. Diogo, Clerigo, e Letrado, que he aquelle a que Mapheo chama Diogo de Borba, por ser natural daquella mesma Villa, e Miguel Vaz,

Vi-

Vigario Geral, ambos grandes Religiosos; e de muita virtude, que por serem estes, indo depois o Miguel Vaz pera o Reyno, o tornou ElRey D. João logo a mandar com o mesmo cargo de Vigario Geral, e com Breves do Papa, pera como Inquisidor Apostolico devassar em segredo de certos Christãos novos muito ricos, que viviam em Goa escandalosamente, fazendo as ceremonias Judaicas, de que a India se começava a inçar.

E chegando este Religioso a Goa, prendeo alguns, e os mandou pera o Reyno, o que lhe custou a vida, porque os mais tiveram maneira com que o matáram com peçonha. O Mestre Diogo, seu grande amigo, sentio tanto sua morte, que logo se metteo Frade em S. Francisco, onde em poucos dias faleceo, e affirmava-se que de nojo. Estes homens ambos fizeram muita Christandade, e o Mestre Diogo em tempo do Governador D. Estevão da Gama passou á costa da Pescaria chamado dos Paravás, pera se fazerem Christãos.

São estes Paravás naturaes de toda aquella costa, e viviam de pescar aljosres, que por ella ha muitos; e depois que os Mouros sizeram alli sua vivenda, e tiveram posse, e poder, começáram aos avexar, e privar daquella pescaria, querendo-lhes tomar aquelle proveito pera si. E querendo elles re-

mir sua vexação, por conselho de hum João da Cruz, de sua nação, que já tinha andado no Reyno de Portugal, mandáram Embaixadores a Cochim a pedir foccorro, e que se queriam fazer Christãos. Era então neste tempo Capitão daquella Cidade hum Fidalgo bom homem, chamado Gonçalo Pereira, que zeloso do serviço, e honra de Deos, mandou em seu favor huma Armada, que opprimio os Mouros, e libertou os Paravás, que se começáram a baptizar, (porque na Armada mandou o Capitão Re-ligiosos pera isso.) A isto acudio o Padre Mestre Diogo, e sez muitos Christãos. E como então não havia na India mais que os Frades de S. Francisco, que não podiam acudir a tanto, porque eram poucos, e andavam repartidos pelas Armadas, e estavam na Cidade de S. Thomé, (cuja Casa já estava á sua conta,) sicáram aquelles tenros Christãos sem poderem ser visitados de Religiosos, senão pelas Quaresmas, a que lhes acudiam alguns de Cochim; até que chegá-ram os Padres da Companhia, que toman-do o Padre M. Francisco Xavier informação daquella costa, e daquelles Christãos, se foi lá com alguns companheiros, que já tinha recebidos, e tornou a aquentar aquella Christandade, e augmentalla com hum grande número de Infieis, que converteo;

e

## DEC. VI. LIV. VII. CAP. V. 95

e fundou por aquella Comarca perto de quarenta Templos, em que se lhes administrassem os Officios Divinos; e alli deixou alguns Religiosos de vida approvada pera os doutrinarem, e ensinarem as cousas de nossa Fé.

Daqui se passou o Padre M. Francisco á Ilha de Malaca, onde fez Christãos dous Reys, e huma grande quantidade do povo, o que aconteceo estes annos atrás passados. E neste presente em que andamos, estava por Vigario na fortaleza de Chale hum Cle-rigo, chamado João Soares, homem de boa vida, que tomou grande amizade com o Rey de Tanor, que costumava a ir muitas vezes á fortaleza; e assim se lhe asseiçoou, que se atreveo ao convidar ás vodas do Senhor, sobre o que lhe disse tantas cousas, que o rendeo, e o catequizou. E indo ter áquella fortaleza o Padre Fr. Vicente, companheiro do Bispo, que andava visitando em seu nome, e achando aquelle Rey disposto pera receber o santo Baptismo, lho deo em segredo, sem o saber mais que o Vigario, e o Capitão, que era Luiz Xira Lobo, que foi seu Padrinho, e lhe puzeram nome Dom João. Este segredo quiz elle que se tivesse, porque receava alteração nos seus, e todavia continuava com os Padres, e ouvia suas Missas, e prégações, sem mudar o trajo de Gen-

Gentio, nem tirar alinha, que he a sua insignia pera maior dissimulação, mas trazia hum Crucifixo muito escondido, a que se encommendava. E como Deos o tinha tocado, e elle andava satisfeito, não pode deixar de se descubrir à mulher; e tanto lhe prégou, e tantas cousas lhe disse da bondade de nossa Lei, que a converteo, e a trouxe a Chale, e em segredo a baptizou o Padre Vigario com dous, ou tres filhos meninos que tinha. E como elle de verdade estava abrazado em seu coração com a Lei de Christo, e todas as cousas della lhe pareciam cada vez melhor; e ouvindo fallar nos Officios Divinos, que em Goa se celebravam, no grande apparato, e ceremonia del-les, desejou summamente de ir a Goa, assim pera os ver, como pera ir dar obediencia ao Bispo, como a Prelado maior da India. Isto communicou com o Vigario, que lho louvou, e o escreveo ao Governador Garcia de Sá, e ao Bispo, a quem ElRey tambem significou por cartas sua vontade.

Estas cartas chegáram ao Governador em sim de Março; e praticando com o Bispo sobre este negocio, offereceram-se-lhe algumas difficuldades, pera o que soi necessario sazer ajuntamento de Theologos. E sendo todos presentes, lhes leo o Governador a carta daquelle Rey Christão, e a do Vigario,

97 que

pera que soubessem dos grandes desejos que tinha de vir a Goa a dar obediencia a seu Prelado, como filho Catholico da Igreja, que elle folgaria de o satisfazer em tudo como homem convertido de novo á nossa Santa Fé, pera que os outros se movessem a recebella, vendo quanto nós honravamos, e estimavamos os que se convertiam a ella. Os Theologos praticáram sobre aquelle negocio, e disseram alguns: » Que não era lici-» to receber-se hum homem, que sendo Chri-» stão, trazia ainda descuberta a insignia de » Gentio; porque a Fé não se havia de con-» fessar sómente com o coração, mas com » a boca; » e sobre isto deram muitas razões, e allegáram a Divina Escritura. O Bispo votando naquelle negocio, disse: » Que quan-» to á linha, que aquelle Rey trazia por fóna, não era inconveniente algum pera dei-» xar de ser havido por Catholico, porque » da Escritura Sagrada tinhamos, que José » ab Arimathea, Nicodemus, Gamaliel, e » outros homens havidos por justos, e san-» tos, que foram Discipulos do Senhor en-» cubertamente por medo dos Judeos, não " mudáram seus vestidos; e que os Aposto-» los de Christo Senhor nosso, primeiro que , fossem cheios do Espirito Santo, estiveram alguns dias escondidos em huma ca-, sa; e que S. Sebastião, sendo Christão, an-Couto. Tom. III. P. II.

» dava com trajos de Gentio, e foldado Ro» mano, e que quando lhe foi necessario con» fessar a Fé de Christo, o fez, e morreo
» por ella: que aquelle Rey estava ainda ten» ro na Fé, e era licito concederem-lhe al» gum tempo pera ir mollisscando seus vas» fallos pera os trazer á Lei de Christo, o
» que se havia de fazer com tempo, porque
» (segundo o Sabio) todas as cousas o ti» nham. » Com estas razões concedêram todos, que se lhe désse licença pera vir a Goa,
com o que despedio o Governador logo Dom
João Lobo com oito navios pera ir buscar
aquelle Rey, e huma galeota muito bem petrechada pera sua pessoa, e hum João Lopes, Cidadão de Goa nella, com todo o
serviço de cama, e meza pera sua pessoa.

Estes navios chegáram em poucos dias á barra de Tanór, tendo já este Rey recado da vinda dos navios, por cartas que Luiz Xira Lobo lhe mandou diante. ElRey se começou a negociar pera se embarcar escondidamente, o que não pode ser com tanto segredo, que os seus familiares o não viessem a saber; e acudindo os Regedores, lhe sizeram força, e o fecháram na fortaleza. Mas como elle bastava com aquelle servor, e desejo, lá teve maneira com que de noite se lançou do muro abaixo por huma corda, e escalavrado na cabeça, e mãos, foi ter á

# DEC. VI. LIV. VII. CAP. V. 99

praia, e a nado foi tomar hum dos navios da Armada, e dando-se a conhecer, foi levado ao Capitão mór, que com grandes honas o embarcou na galeota, e o entregou a João Lopes, que o agazalhou, e servio muito bem, dando-she trajos á Portugueza, que pera isso levava seitos; e por todo o caminho até Goa o foi servindo muito abastadamente.

D. João Lobo despedio diante recado ao Governador, que lhe mandou preparar hum muito honroso recebimento, pedindo á Cidade, que lhe fizesse todas as honras, que faria a hum Rey de Portugal, se alli viesse. Chegado ElRey á barra de Goa, achou nella D. Francisco de Lima, Capitão da Cidade, que o esperava com muitos navios embandeirados, e huma formosa galé rica-mente paramentada pera sua pessoa. Depois de o receber, e salvar, o passou á galé, e foram entrando pelo rio dentro até ás casas de Santos, que estavam prestes pera elle. O rio estava coalhado de embarcações grandes, e pequenas, embandeiradas, e enramadas, com muitos, e diversos instrumentos, danças, folías, e invenções, de feição, que foi a mais formosa cousa, que ElRey nunca vio; e sobre tudo o que mais estimou, foi ver aquella formosura, e grandeza da Cidade de Goa, e os divinos Templos, que de huma, G ii e

e de outra parte do rio lhe hiam mostrando, a quem elle hia fazendo seu acatamento. Chegado ás casas de Santos (que eram de Antonio Pessoa) foi desembarcado, e agazalhado aquelle dia, e noite com todo o serviço Real', que o Governador tinha repartido por casados, com camas muito ricas, e curiosas. Ao outro dia se tornou a embarcar na galé, e rodeado de mais de cem navios de remo, cheios de muitos instrumentos de alegria, foi até o caes, que hoje he dos Viso-Reys, onde se lhe deo huma soberba salva de artilheria com grande terror, e espanto. Alli desembarcou à Portugueza, com capatos, calças, capa, e espada de ouro, colar, gorra com plumas; e no caes achou o Governador acompanhado de todos os Fidalgos, e Capitaes, que o recebeo com muitas honras. E pondo-o á sua mão direita, foram andando pera a Cidade por baixo de muitos, e formosos arcos de rama, e de peças de seda de todas as cores, e com muitas outras louçainhas.

E chegando á porta, que sahe ao caes, achou o Capitão da Cidade com os Vereadores, e Officiaes da Camara muito bem vestidos; e o Capitão D. Francisco de Lima, primeiro que ElRey entrasse pera dentro, chegou a elle com o Procurador da Cidade, que levava nas mãos hum muito rico

#### DEC. VI. LIV. VII. CAP. V. 101

prato de bastiães dourado, e nelle as chaves da Cidade, que lhe o Capitão apresen-

tou; dizendo-lhe:

» Estas, Senhor, são as chaves desta Ci» dade, que hoje em nome de ElRey de Por» tugal apresento a V. A., e nella póde de
» hoje por diante mandar tudo, como se so» ra de V. A. porque disto he elle muito ser» vido. » ElRey com muita graça, e com
mostras de grande contentamento daquella
honra, que elle estimou sobre todas, tomou
as chaves, e disse: » Que era irmão, e ser» vidor de ElRey de Portugal, e que como
» tal merecia todas aquellas honras, e ga» zalhados que lhe faziam, » e pondo-as sobre sua cabeça, as tornou ao Capitão.

Acabado isto, estendêram os Vereadores hum muito rico pallio, e o tomáram debaixo, indo o Governador sempre á sua mão esquerda, praticando com elle muito rizonho, e alegre. E entrando na Cidade, acháram o Bispo revestido em Pontiscal, com hum Crucifixo nas mãos, e todo o Cabido, Clerigos, e Religiosos em procissão. Chegado ElRey ao Bispo, prostrou-se de giolhos diante delle com muita veneração, e fez sua adoração ao Crucifixo, e o beijou com muita humildade. E assim em procissão são so levado pela rua direita, que estava muito ricamente paramentada, com lindas,

e curiosas invenções, e muitas Damas pelas janellas, ricamente ornadas, e ataviadas, que de sima lançavam muitas, e preciosas aguas de cheiro, e muitas rosas, e boninas; e a Cidade, e aquella rua toda se desfazia em danças, bailes, tangeres, e folías. E era tão grande o concurso da gente, que não podiam todos os Meirinhos, e Justiças fazer caminho. As bombardadas assim no mar, como na terra eram tantas, que parecia que se desfazia o Mundo. Chegados á Sé, que estava formosamente armada, e com muitas charamelas, e trombetas, poz o Bispo o Crucifixo no Altar maior, e ElRey fez sua oração muito devotamente, e a Capella, que era excellente, cantou o Hymno Te Deum laudamus, &c. e no cabo delle lançou o Bispo a benção assim vestido como estava em Pontifical.

Acabado este devoto acto, (que moveo muito aquelle Rey,) foi dalli levado ás suas proprias casas a cavallo, acompanhado do Capitão, e de todos os Cidadãos, indo diante delle a guarda do Governador com os seus Osficiaes. Ao outro dia foi ElRey visitar o Governador, e lhe pedio mandasse chamar o Bispo, e Prelados, e os Fidalgos velhos, que tinha que lhe dizer; e vindo todos, lhes fez alli esta breve falla.

» Depois que Deos nosso Senhor foi ser-

# DEC. VI. LIV. VII. CAP. V. 103

» vido, e ordenou por sua Divina miseri-» cordia, que eu sahisse das trévas em que » estava, e entrasse na luz da verdade, e que » tivesse conhecimento de sua Divina Lei; » nenhuma outra cousa mais desejei, que tra-» zer á mesma verdade, não só meus sub-» ditos, e vassallos, mas ainda todos os » Reys, e Principes Malavares, meus vizi-» nhos, e accender em todos o lume da Fé; » mas he necessario proceder neste negocio » (que he de mudar Lei) com muita ordem, » e brandura, por quão difficultoso he que-» rella arrancar logo da primeira pancada » das gentes, que estam tão arreigadas em » seus antigos ritos, e superstições. E eu co-» mo quem os conhece, e fui de sua mes-» ma lei, e natureza, entendo que he neces-» fario muito tempo, e muitas mollificações, » e mimos, com que determino correr com » todos. E quanto ao que toca a mim, eu » me atrevo (mediante a graça Divina) pro-» metter diante deste tão catholico ajunta-» mento, que tenha sempre muito inteira-» mente abraçada a Fé de Christo, e ao mes-» mo Deos dou por testemunha de minha » consciencia, e cada dia lhe peço com gran-» de veneração, e humildade me dê for-» ças pera poder resistir nas batalhas espiri-» tuaes contra os inimigos da alma, porque » sem elle o não poderei fazer; e como Can tho-

» tholico filho da Igreja, dou d'agora por » diante a obediencia ao Bispo meu Prela-» do, que está em lugar do Summo Ponti-» fice; e conheço a Igreja Romana por ca-» beça de toda a Christandade. E assim lhe » peço como Prelado, e Cura de minha al-» ma, que me dê o Sacramento da Confir-» mação, porque me não sique acto algum

» de Christão por fazer.»

Acabada esta falla, lhe respondeo o Bispo: » Que louvava, e engrandecia muito » ao Senhor Deos por tamanha mercê co-» mo aquella; e que aquelle santo zelo Ca-» tholico, que mostrava de seu serviço, el-» le teria cuidado de lho pagar com o sus-» tentar em sua Fé. E que quanto a seus » vassallos, era necessario pera se moverem » a receberem a Santa Lei de Christo, sabe-» rem elles que a tinha elle recebido, por-» que os costumes dos Reys era muito na-» tural seguirem-nos es vassallos; e que os » homens mais se moviam por exemplos, » que por preceitos. Que pera merecer mais » com Deos, e obra tamanha ir diante, cum-» pria descubrir-se a seus vassallos; e que não » receasse alteração alguma, e que confiasse » mais na ajuda, e favor Divino, que na » prudencia, e saber humano. E que quan-» to ao Sacramento da Confirmação, estava » prestes pera isso; » e logo na Capella do

# DEC. VI. LIV. VII. CAP. V. 105

Governador lhe deo a fanta Crisma, e o Governador foi seu Padrinho.

Esteve ElRey dez dias em Goa, em que correo, e visitou todos os Templos santos, e esteve aos Officios Divinos, e a hum de Pontifical, que o Bispo celebrou com mui grande apparato. Em todas as Igrejas se lhe armava setial, e lhe davam o Evangelho, e a paz, e o incensavam, como costumam fazer aos Reys Christãos. Em todos estes dias, assim de dia, como de noite, houve muitas sestas, danças, momos, autos, touros, canas, com tantas riquezas, e apparatos, que estava aquelle Rey pasmado de vero Estado, e costume dos Portuguezes. Deram-lhe os Fidalgos muitos banquetes, e pecças.

Passados os dez dias, despedido do Governador, Bispo, e Cidade, se tornou pera seu Reyno nos mesmos navios. Estas novas escreveo o Governador, e o Bispo a El-Rey nas náos seguintes, que elle sestejou muito, e as mandou a Roma a D. Assonso de Alencastro, que lá estava por Embaixador, pera que o sizesse a faber ao Santo Padre, que então era Julio III., que mandou sazer em Roma grandes procissões, e disse Missa em Pontifical, e houve hum douto Sermão, em que se disseram muitos, e grandes louvores de ElRey D. João de Por-

tugal, por em seu tempo entrarem na manada dos Catholicos os mais barbaros Principes do Oriente.

### CAPITULO VI.

Das cousas, que acontecêram a Francisco de Sá em Surrate com humas náos de Mouros: e de como o Governador Garcia de Sá despachou as cousas de Maluco: e do casamento de duas filhas.

F Rancisco de Sá de Menezes, que estava sobre Surrate esperando as náos do Achém, se deixou estar sobre aquelle porto até meado Março; e huma tarde houve vista de duas formosas náos, e de huma galeota, que com o Noroeste em poppa vinham demandar a terra. Eram estas náos do porto de Tanaçarim na costa de Pegú, e vinham carregadas de muitas, e ricas fazendas. Francisco de Sá tanto que as vio, preparou-se, e posto em armas as foi demandar, e sendo a tiro de camello, lhes atirou a amainarem; mas como ellas vinham confiadas na muita artilharia, e na muita, e esforçada gente que traziam, não fizeram caso de cousa alguma, e deixaram-se vir seu caminho com o vento, que era muito fresco. Francisco de Sá as rodeou, e foi esbombardeando, por ver se as podia desap-

### DEC. VI. LIV. VII. CAP. VI. 107

parelhar, o que não fez, ainda que todavia lhes foi desfazendo as obras de sima, com cujas rachas lhes matáram muita gente; mas ellas como vinham aviadas, e com vento prospero, foram tambem laborando com a sua artilheria com que desapparelháram algumas fustas, e matáram aiguns soldados. Os nossos não ousáram a investir as náos, assim por serem os mares grandes, como por ellas serem muito alterosas, e não quizeram arriscar os navios, e assim foram com ellas até á barra de Surrate, onde lhes anoiteceo. Francisco de Sá vendo que tinha os navios destroçados, e que as nãos estavam surtas no primeiro poço, onde lhes não podiam já fazer damno, que o não recebelse elle maior, voltou pera Baçaim, onde reformou os navios, e dalli se fez á véla pera Goa.

O Governador depois de chegar áquella Cidade, começou logo a entender nos negocios de Maluco, e nos de Jordão de Freitas, que se andava livrando das culpas, que lhe Bernaldim de Sousa tinha mandado, o que cessou pela morte do Viso-Rey Dom João de Castro. E mandando o Governador que se corresse com elle, fizeram o feito sindo, e o despachou com os Letrados, e pronunciou, que sos Jordão de Freitas acabar o tempo de sua Capitanía, e que se lhe tor-

nal-

nasse toda a fazenda que lhe estava socrestada. Com esta sentença se começou a fazer pres-tes pera se embarcar no galeão da carreira, de que era Capitão D. Jorge Deça. O Governador porque sabia que Jordão de Freitas viera de Maluco muito quebrado com Bernaldim de Sousa, a quem por suas partes, e qualidades quiz mostrar respeito, e evitar escandalos, despachou Christovão de Sá, seu sobrinho, por Capitão de huma ca-ravela pera ir a Maluco, e lhe deo huma Provisão em segredo, pera Bernaldim de Sousa lhe entregar a elle a fortaleza, em que sicaria por Capitão até Bernaldim de Sousa se embarcar pera a India, e que depois entregasse a fortaleza a Jordão de Freitas; porque não quiz que Bernaldim de Sousa, o tempo que estivesse em Maluco, sicasse debaixo da jurdição de Jordão de Freitas, por atalhar desgostos, e desordens.

Partidos estes navios, despachou o Governador alguns Capitaes pera irem invernar a Dio, e a Ormuz, e proveo nas cousas daquellas fortalezas, e de outras, como lhe

melhor pareceo.

E porque se via velho, e com duas silhas mulheres, e sem mai, ordenou de as casar, como sez. A mais velha, chamada D. Leonor de Alboquerque, com Manoel de Sousa de Sepulveda, com quem se dizia, que estava já casada a surto do pai. E a outra D. Joanna de Alboquerque com Dom Antonio de Noronha, silho do Viso-Rey D. Garcia de Noronha, que tinha a Capitanía de Malaca, e era o maior, e mais formoso homem, que na India havia, a quem deo o bom velho em casamento tudo o que tinha, e ambos foram juntos á porta da Igreja a pé, porque pousava o Governador nas casas do Sabayo, que estavam perto da Sé. O Bispo os recebeo, e a Cidade lhes fez muitas sestas. D. Antonio de Noronha hia muito galante, e custosamente vestido. Manoel de Sousa não levava mais que os trajos ordinarios, que costumava a trazer.

De Manoel de Sousa não sicou no Mundo geração alguma de sua mulher, porque se perdeo indo pera o Reyno com sua mulher, e silhos, como em seu lugar diremos. Teve dous silhos antes de casar, hum macho, e huma femea, em huma mulher casada com hum homem muito nobre, e Fidalgo nos livros de ElRey, que sua mãi depois da morte do marido declarou por seus a silha foi levada pera o Reyno, onde a metteram Freira; o silho era hum soldado tão pontual, e cavalleiro, que não ousou pessoa alguma a lho descubrir, e assim faleceo cá.

D. Antonio de Noronha viveo tambem pouco elle, e sua mulher, e sicou-lhe hum

filho, chamado D. Garcia de Noronha, como o avô, que foi levado a Portugal menino, onde fecriou; e depois de ter idade pera servir ElRey, tornou á India com hum Alvará de lembrança pera lhe darem Ormuz. Casou-se na India com D. Filippa, filha do Licenciado Tintino Martins, Procurador dos Feitos da Fazenda de ElRey, homem nobre, Christão velho: viveo tambem este Fidalgo pouco, ficou-lhe huma filha, chamada D. Joanna, como sua avó, que sua mãi levou pera o Reyno, e se foi apresentar em Aveiro, em companhia de huma sua irmã, mulher de Francisco de Sousa Tavares, o manco.

### CAPITULO VII.

Das cousas, que acontecêram em Ormuz no alevantamento do Bislalá: e de como Dom Manoel de Lima o mandou matar.

I I Avia no Reyno de Ormuz hum Capitão Abexim, chamado Bislalá, que El-Rey de Ormuz trazia com guarnição de foldados nas partes de Manojão, pera favorecer as cafilas que vinham pera Ormuz, das partes de Persia, e Coraçone, e todas as mais, pera as segurar de muitos ladrões, que por alli as costumavam a saltear, por cujo medo deixavam muitas vezes de vir a Ormuz.

#### DEC. VI. LIV. VI. CAP. VII. III

muz, e aquella Alfandega padecia muitas faltas. Este Abexim vendo-se com poder, fez o que todos os Mouros fazem, quando se lhes offerece occasião, que foi grangear a gente que trazia, e adquirir outra, e levantar-se com aquellas partes todas, recolhendo-se na fortaleza de Manojão, que he vinte leguas pelo sertão dentro. E dalli sahia a saltear, e roubar as casilas, e todas aquellas terras, com que veio a engrossar, e a se fazer muito poderoso. Disto foi logo ElRey de Ormuz avisado, e deo conta do negocio a D. Manoel de Lima, Capitão daquella fortaleza, pedindo-lhe que lhe désse ajuda pera mandar contra o Bislalá, pois aquelle Reyno era de ElRey de Portugal, e as perdas lhe tocavam mais que a elle. D. Manoel de Lima mandou logo negociar hum Aleixo Carvalho, e lhe deo cento e vinte Portuguezes pera passar á outra banda, em companhia dos Capitaes de ElRey de Ormuz, pera irem buscar o alevantado, e segurarem os naturaes, que sugiam, e des-amparavam as terras. Esta gente andou da outra banda perto de dous mezes, tendo alguns recontros com os inimigos de pouca importancia.

Estando o negocio neste estado, chegou Pantaleão de Sá, que atrás dissemos no Cap. III. do Liv. VII. partido de Goa pera acu-

dir

dir a este negocio. D. Manoel de Lima o despedio logo pera a outra banda com a gente que levava, e com a outra que lá tinha. Aleixo Carvalho perfez trezentos homens, e em companhia dos Capitães de El-Rey de Ormuz, que levavam dous mil, foram buscar o alevantado. E como elle andava muito poderoso, e era ladrão de casa, que sabia as entradas, e sahidas, não lhe dava dos nossos cousa alguma, nem tambem se queria encontrar com elles; porque como trazia grandes espias, não fazia mais que desviar-se, e fazer todos os damnos que queria, e podia, comendo as terras sem contradicção alguma. Pantaleão de Sá andou por aquelle Magostão mais de dous mezes, sem fazer cousa alguma, e enfadado de tudo se recolheo pera Ormuz sem ordem do Capitão, que se tomou muito, e tiveram sobre isso taes palavras, que o mandou Pantaleão de Sá defasiar por huma carta. D. Manoel de Lima lhe respondeo por outra: » Que » elle guardava sua carta pera responder a » ella, como acabasse o tempo daquella for-» taleza, de que tinha dado a menagem a » ElRey; e como se desobrigasse, elle lho » lembraria. » Pantaleão de Sá se embarcou pera a India; e depois que D. Manoel de Lima acabou o seu tempo, não se encontráram nella, porque o tempo o desviou, que

## DEC. VI. LIV. VII. CAP. VII. 113.

que Pantaleão de Sá foi despachado depois com Çofala, e casou na India, onde esteve até o tempo do Conde do Redondo, em que se foi pera o Reyno, e lá encontrando-se em huma rua, (estando a cousa bem esquecida de tantos annos, e elles tão velhos,) saudando-se, perguntou D. Manoel de Lima a Pantaleão de Sa como estava? Elle lhe respondeo, que velho. Ao que Dom Manoel de Lima lhe disse: » Velho não es-» ta vossa mercê, senão muito bem dispos-» to. » Desta palavra (segundo que na India nos contáram alguns Fidalgos ) entrou a desconsiança em Pantaleão de Sá, de maneira, que indo-se pera casa lhe mandou huma carta, em que lhe tornou a alembrar as cousas de Ormuz, pedindo-lhe que se vissem no campo. D. Manoel de Lima o foi esperar a elle, e pelejáram, e se feríram; e o que mais passou, lá se sabe no Reyno, e sicaram pera não deixarem de ser amigos, como foram.

Tornando ás cousas de Ormuz. Vendo D. Manoel de Lima que o levantado andava senhor das terras sem sho poder impedir, tratou de o mandar matar. Tinha elle hum criado Gallego, valente homem, e muito determinado, e tomando-o em segredo, she perguntou, se se atrevia a fazer-se sugidisso pera a outra banda, e metter-se no Couto. Tom. III. P. 11.

exercito de Bislalá, e matallo á bésta? E dizendo-lhe o Gallego que sim, praticou este negocio com ElRey, e elle lhe passou hum formão com letras grandes, e formosas, chapado com chapa de suas Armas, em que perdoava geralmente a todos os que andavam com Bislalá, e que ninguem entendesse com aquelle Gallego, se matasse a Bislalá, antes a todos os que o savorecessem lhes faria muita mercê. Com este formão se fingio o Gallego aggravado, e fugido de D. Manoel de Lima, e passou-se ao exercito, onde andavam outros Portuguezes fugidos, e se agazalhou com elles. Alli se deixou andar alguns dias, e hum delles, an-dando o Bislalá a cavallo em campo no meio de sua gente, encarou o Gallego nelle huma bésta com hum farpão, e tomando-o pelos peitos, deo com elle do caval-lo abaixo morto. E no mesmo instante alevantou em huma lança o formão de ElRey, bradando alto: » Formão de ElRey, for-» mão de ElRey, perdão de ElRey pera to-» dos. » E acudindo alguns Parseos, tomando o Gallego, vendo o formão de ElRey, e o perdão tão copioso, e o Bislalá já morto, se desfez o exercito, e huns se foram pera Ormuz, e outros pera outras partes. O Gallego se foi pera Ormuz, e ElRey, e o Capitão lhe fizeram muitas mercês; e def-

### DECADA VI. LIV. VII. 115

desta maneira ficáram as cousas do Manojão quietas.

### CAPITULO VIII.

Do que aconteceo a Diogo Soares de Mello em Pegú: e de como foi em companhia daquelle Rey contra o de Sião: e do poder, estado, e ordem com que este Rey caminha: e do que lhe aconteceo até chegar a Sião.

O Cap. IX. do Liv. V. da quinta De-cada temos dado conta, como o Bramá Rey dos Reynos de Ovú, e outros, conquistou os de Pegú, e sujeitou todos aquelles vizinhos. Este vendo-se tamanho senhor, sabendo que o Rey de Sião tinha hum alifante branco, a que todos os Gentios tinham muito grande veneração, havendo que a elle como a cabeça de toda aquella gentilidade lhe pertencia mais, que ao Rey de Sião, mandou-lho pedir por Embaixadores, que lhe enviou com grande magestade, de que o outro zombou, não lhe respondendo a proposito. O Bramá havendo-se por muito offendido, e affrontado, determinou logo de ir conquistar aquelle Reyno, e trazer o alifante branco. E fazendo chamamento de todos os Reys seus vassallos, ajuntou innumeraveis exercitos, com H ii que

que partio contra aquelle Reyno quasi nos annos de 1544. E chegando áquella Cidade, lhe poz tão estreito cerco, que lhe mandou aquelle Rey commetter todos os partidos que quizesse, tirando o alifante branco, que elle havia por cousa religiosa, assirmandolhe, que sobre elle havia de perder seus Reynos. O Bramá, que havia muitos mezes que estava naquelle cerco, e se esperava pelas enchentes daquelle rio, que alagão todos aquelles campos, sez com elle pazes

com estas condições.

» Que o Rey de Sião ficaria seu vassal-» lo, e lhe daria huma filha pera casar com » ella; e que todos os annos lhe mandaria » outra dos seus principaes, e certos alifan-» tes de serviço. » Assentadas as pazes, lhe mandou o Rey de Sião a filha, que elle recebeo por mulher, e alevantando os exercitos, voltou pera seus Reynos. Foram continuando com estas pareas até este anno passado de quarenta e oito, em que o Bramá mandou a Sião recolher as pareas como costumava, e a lhe trazerem a mulher. E queren-do ElRey de Sião tomar huma filha a hum daquelles seus principaes, como tinha feito os annos passados a outros, de que estavam escandalizados, fallando-se todos, ou fosse por consentimento do Rey, ou não, basta que deram nos Embaixadores, e os matáram.

Che-

### DEC. VI. LIV. VII. CAP. VIII. 117

Chegadas estas novas ao Pegú, sentio-as muito o Bramá, e determinou vingar aquella offensa, mandando logo chamar todos seus vassallos, e ajuntou grandes exercitos, e grandes preparamentos pera não tornar de Sião sem tomar aquelle Reyno, e haver a-quelle Rey ás mãos. Disto foi logo o Rey de Sião avisado, e sez chamamento de seus vassallos, e fortificou a Cidade de Odia, en que residia, lançando fóra toda a gente inutil, deixando só a que podia pelejar, que se assirma que eram perto de seiscentos mil homens. E mandou fortisicar hum passo de humas serras, por onde o Bramá havia de passar, e poz daquella parte vinte mil homens de guarnição, e na Cidade recolheo mantimentos pera dous annos; e mandou fundir muitas peças de artilheria de bronze, porque tinha officiaes excellentes, e muito cobre, que lhe vinha da China todos os annos; e affirmava-se, que tinha quatro mil peças assestadas pelos muros, em que havia algumas, que lançavam pelouros de quatro palmos de roda, e dalli pera baixo até falcões; e além disso muitos trabucos, e petrechos de guerra pera sua defensão.

O Bramá depois que ajuntou seus exercitos, se poz com elles em campo, e diziase que tinha hum milhão e quinhentos mil homens, e quatro mil alifantes, e tantos

bois,

bois, cavallos, e outras bestas de carga, servidores, rossadores, e officiaes de todas as mecanicas, em tanta quantidade, que quafi se não podiam numerar. E estando ElRey já pera se partir, chegou Diogo Soares de Mello, (que deixámos partido do rio de Parles, depois daquella grande vitoria das galés do Achém, como atrás fica dito no Cap. II. do V. Liv.,) que ElRey estimou muito, convidando-o pera ir com elle naquella jornada, com todos os Portuguezes que em Pegú havia; e lhe mandou dar muito dinheiro pera repartir por elles, como fez, ajuntando perto de oitenta. ElRey começou logo a marchar nesta fórma.

Cada Rey vassallo com toda a gente de seu Reyno hia separado a huma parte, tanta distancia huns dos outros, que nunca se ajuntavam, nem misturavam, e por tal ordem, que sempre ElRey de Pegú sicava no meio; e o mesmo era ao assentar dos arraiaes, porque cada hum o punha sobre si, perto de meia legua huns dos outros. Só Diogo Soares de Mello com os Portuguezes punha sua estancia muito perto da de ElRey, porque siava mais delles a guarda de sua pesenta.

soa, que de seus naturaes.

As principaes pessoas que nesta jornada se acháram com Diogo Soares de Mello, foram seu irmão, D. Fernando de Noronha,

fi-

## DEC. VI. LIV. VII. CAP. VIII. 119

filho de hum irmão do Marquez de Villa-Real, Clerigo, que foi o que se perdeo em Baçaim, sendo Capitão da não do Governador Martim Affonso de Sousa, João de Sousa Rates, Athanasio de Aguiar, e outros.

Assim foi caminhando este barbaro gentio com tanta magestade, e grandeza, que excedia a todos os Reys do Mundo, porque nenhuma noite se agazalhava, senão em casas muito formosas, todas douradas, e lavradas, que cada dia lhe armavam de novo pera isso; porque de Pegú lhe levavam a madeira, armação, tectos, portas, e todo o mais necessario sobre alifantes, que caminhavam sempre diante; e na paragem em que ElRey havia de assentar o arraial, se armavam as casas com tanta brevidade, que era espanto, porque só pera isso hiam mais de dous mil ossiciaes, ferreiros, carpinteiros, cerradores, pintores, douradores, e todas as mais; e huns armavam, outros douravam, e pintavam; outros forjavam pregos, e ferragem; de maneira, que quando já ElRey chegava, tinha huns formosos Paços de muitas camaras, varandas, retretes, cozinhas, em que se recolhia com suas mulheres, e os Paços todos cercados á roda, como huma fortaleza muito forte; deixando outra magestade de baixellas de ouro, e

pedraria, de cavallos a destro, de alifantes ajaezados pera sua pessoa, de carros triunfantes guarnecidos, e lavrados de ouro, que era huma máquina infinita. Desta maneira foram caminhando por via de Martabão,

que era mais perto.

E chegando a hum rio, que alli vem embocar, (que era hum grande braço do Menaó, que será mais de huma legua de largura,) mandou ElRey armar huma ponte sobre barças surtas a muitas amarras, por causa da grande corrente, pera por ella passar todo o exercito, que assim na grandeza, como na obra passou pela que mandou sazer Xerses sobre o Elesponto, quando passou a Grecia. Por ella passáram aquelles innumeraveis exercitos, que o Pegú levava, e soram caminhando de longo de humas altissimas serras, quasi vinte e sinco dias, sem acharem passagem pera a outra banda, que parece serem os montes Mandius de Ptholomeu.

Por este caminho passáram os nossos grandes somes, porque os Pegús, e Bramás não costumavam levar nos exercitos mais que arroz, porque comem todas as cevandilhas da terra, folhas, e raizes de arvores. E tanto que assentam seus exercitos, logo se mettem pelos matos á caça de cobras, lagartos, bogios, usos, tigres, e de toda a outra cougios, usos, tigres, e de toda a outra cou-

ſa

#### DEC. VI. LIV. VII. CAP. VIII. 121

sa peçonhenta, de que sazem suas iguarias, que comem com o arroz. Mas os Portuguezes foram comendo á salta de outras carnes, as de alisantes, cavallos, busaras, e outras a que não eram costumados. E no cabo de vinte e sinco dias, que caminhavam de longo daquellas serras, foram dar em huma quebrada que alli saziam, como aquellas dos montes Caspios, que hoje chamam Derbent. Aqui tinha ElRey de Sião seitos huns muros sortissimos, que tapavam aquella entrada, com vinte e sinco mil homens de guarnição pera sua desensão.

E porque não havia outro passo senão senão senão senão de sua para sua desensão.

E porque não havia outro passo senão aquelle, assentou o Bramá sobre elle seu exercito, e commetteo a Diogo Soares de Mello aquelle negocio, e deo-lhe Calagoni, Senhor de Martabão, com trinta mil homens. Diogo Soares de Mello mandou assentar algumas peças de artilheria em alguns bastiães, que ordenou, com que mandou bater as tranqueiras dos inimigos por muitos dias, sem lhe fazerem mais damno que pelos altos, por serem muito fortes. Os nossos quassos por assentar aquellas tranqueiras por assalto, o que prováram por algumas vezes sem as poderem cavalgar, e tanto porsiáram, que se puzeram em sima com muito risco seu, porque lhe matáram

dous

dous companheiros, e feríram todos os mais, e D. Fernando de Noronha levou huma espingardada pelo pescoço, que lho passou de parte a parte, mas não perigou, porque lhe não tomou a guela. Subida a tranqueira, deram os nosfos entrada franca ás gentes de Calagoni, e da outra banda tiveram grandes batalhas com os Siões, em que foram desbaratados de todo. ElRey de Pegú passou todos os seus exercitos por aquella parte, e foram caminhando por campos muito grandes, e espaçosos, até haverem vista da Cidade de Odia, onde aquelle Rey estava recolhido com seiscentos mil homens de guerra, provído de mantimentos, e munições pera dous annos. O Bramá assentou o seu exercito em huma parte alta, meia legua da Cidade, e a todos os outros Reys seus vassallos mandou, que cada hum por si assentasse o seu em torno delle, de sorte que ficasse impedida a entrada, e sahida; e encommendou a Diogo Soares de Mello a bateria, que fabricou algumas trincheiras em partes mais accommodadas pera baterem a Cidade, e nellas mandou assestar muitas peças de campo de todas as sortes.

#### CAPITULO IX.

Da descripção da Cidade de Sião: e de como o Bramá a commetteo, sem fazer cousa alguma: e de como foi contra a Cidade de Camambee.

A Cidade de Odia principal do Reyno de Sião, que he esta sobre que o Bramá está, sica pelo rio assima quarenta leguas, que he aquelle a que Abrahão Hortelio chama Menaó, que pela situação das Taboas de Ptholomeu parece Doris fluvium, cujas bocas elle mette em perto de vinte gráos. He este rio tamanho, e de tal fundo, que até à Cidade podem chegar juncos, e nãos nossas; será aqui de largura de meia legua. E pela margem delle de huma, e outra parte he todo povoado de lugares, Villas, quintas, palmares, arequaes, e de todas as fruitas da India. Dá-se de longo delle muito gengivre, e tantas canas de açucar, que he hum número infinito, de que fazem muito açucar, e hum vinho estilado como agua ardente, que bebem. Ha por este rio assima algumas Tabancas, que são como portagens, em que se registão os que vão pera a Cidade, e pagão alguns direitos, e costumes. E assim mesmo ha muitas Varelas, què são Mosteiros, em que vivem seus Re-

ligiosos, e alguns delles muito sumptuosos, e dourados pelos tectos, e curucheos. Vasa este rio seis mezes, e enche outros tantos; e no tempo das vasantes vão os navios pera sima á toa, porque he muito alcantilado de ambas as partes. A vasante desce com muito grande impeto; mas a enchente tão vagarola, e branda, que se não enxerga. E o dia da Lua do derradeiro mez subitamente arrebenta, e alaga todos aquelles campos, muitas leguas á roda, de feição, que ficam duas, e tres braças de agua. E por esta razão tem os Siões suas povoações em lugares muito altos, como os moradores do Egypto, e ficão no tempo destas inundações em Ilheos no meio do mar, e servem-se de humas povoações ás outras com embarcações pequenas. Nas costas da Cidade, que sica pelo rio assima da banda do levante, he a terra mais alta, e posto que se alaga, não he tanto.

No tempo que o rio começa a encher, começam os lavradores a lavrar suas terras, e a semeallas; e quando chegam as enchentes, já o arroz está assassonado, e tão alto, que sicam as espigas por sima da agua; porque he tão fertil, que a palha do arroz he tão grossa como hum dedo, e naquelles quarenta dias, que duram estes enchentes, vão os lavradores com estas embarcações, que

#### DEC. VI. LIV. VII. CAP. IX. 125

são infinitas, e nellas muitas festas, e tangeres, a segar, e a cortar as espigas que sicam por sima da agua, e levam as almadías carregadas pera suas povoações, onde tem suas eiras. Estes dias são os de maior regozijo seu, que todos os mais do anno.

No tempo destas inundações todas as alimarias do mato, veados, gazellas, tigres, vacas bravas, e outros se acolhem aos altos, e alli vam os Siões com muitas embarcações á caça, e dellas os estam matando ás espingardadas, fréchadas, e ás pancadas, que he huma caça de muito gosto, e recreação. E he tão grande o número destas alimarias que matão, que carregam dalli to-dos os annos muitos juncos de seus pellames, e os levam a Japão, onde fazem muito proveito, porque daquellas pelles fazem muitos trajos, quimões, e outras cousas muito lavradas, como cada dia vemos trazer á India, de que fazem formosos caparazões, bastardas, couras, e outras curiosidades, porque são as pelles formosissimamente lavradas.

Quando elle rio quer tornar a vasar, (que he em outra certa conjunção da Lua,) sahe ElRey da Cidade com todos os seus Grandes, em muitas embarcações muito douradas, e paramentadas com muitas sestas, tangeres, e instrumentos de toda a sorte; e di-

zem, que vai ElRey lançar a agua fóra; e esta he a sua maior festa de todas. Tem El-Rey mandado pôr hum masto no meio do rio, guarnecido, e forrado de sedas de cores, e nelle pendurada huma formosa joia pera o que mais remar, e chegar primeiro a ella. E póstos todos os navios em ala, arranção a hum sinal que lhes fazem, e vam remando á porsia, com tamanhos gritos, alaridos, e vozarias, que parece que o Mun-do se funde; e o primeiro que chega, leva o preço. E neste curso se encontram huns com os outros, e se quebrão, e se espedação, e desapparelhão dos remos, de manei-ra, que he huma confusão muito pera ver de fóra. Por onde não são tão barbaros, que em seus jogos, e festas não imitem os antigos Troianos, (porque da mesma manei-ra Eneas, quando chegou a Sicilia, festejou com o curso de suas galés, pondo curiosos preços pera a mais ligeira.) E depois destes Sides ganharem o preço, tornam a voltar pera a Cidade com tantas festas, gritas, e tangeres, que parece que se desfaz o mar, e a terra em estrondos. Recolhido ElRey á Cidade, como naquella maré, que he a conjunção que começa a vasar a agua, dizem, que o seu Rey a foi lançar sóra; porque estes Gentios todos os attributos que se devem a Deos, os dam aos seus Reys, e crem

DEC. VI. LIV. VII. CAP. IX. 127

crem que todos os bens lhes vem delles.

Quanto á grandeza da Cidade de Odia, não ha Portuguez que disso possa dar verdadeira informação, porque os não deixam andar por ella; mas póde-se conjecturar por huma experiencia que sez hum curioso, com

quem nós communicámos isto.

Este diz, que estando naquella Cidade, desejando de saber a grandeza della, se embarcara em huma daquellas embarcações da terra, pequena, e muito ligeira, com determinação de rodear a Cidade, (que he toda cercada de agua,) e que partira hum dia de madrugada do bairro dos Portuguezes, e que quando tornára era já alta noite, e affirmava, que por sua estimativa andaria mais de oito leguas. He esta Cidade, como agora dissemos; rodeada do rio, e ella toda cercada de muros de adobes, e não fica antre ella, e o rio mais que hum releixo de oito, ou nove passos. Tem toda á roda formosos baluartes, e muitas guaritas, guarnecido tudo de muita, e mui grossa artilheria de bronze. Na face da Cidade, onde as náos furgem, tem hum arrebalde, que tambem he cercado de muro, com seus baluartes, onde se agazalhão os forasteiros, e he feito a modo de Ilha, e se divide da Cidade por hum esteiro, sobre que estam al-

gu-

gumas pontes pera sua serventia. Tem este arrebalde bairros separados pera todas as nações, pera não viverem misturados, e cada bairro tem suas portas com que se fecha. A Cidade he toda retalhada de braços do rio, que por muitas partes entram, e tornam a sahir por outras ao mesmo rio, e em todas estas entradas, e sahidas tem portas sechadas com cancellas mui fortes, e grossas, por onde abrindo-se, entram dentro na Cidade todas as embarcações pequenas. Ha por dentro muitos, e frescos jardins, hortas, e quintaes pera seus passatempos, e outras grandezas que deixamos, porque não sostera a historia tanto.

E tornando a ella: o Bramá tanto que assentou o arraial, começou a bater a Cidade por muitas partes. ElRey de Sião, a parte de que se mais temia, (que era hum baluarte, onde o rio era mais estreito, e de menos fundo,) a não quiz siar senão dos Portuguezes, que mandou recolher dentro, que quasi seriam sincoenta, e elegêram por seu Capitão Diogo Pereira, (de que já em outra parte fallámos, sogro de D. Pedro de Castro, irmão do Conde do Basto, e do Arcebispo de Lisboa D. Miguel de Castro, silhos de D. Diogo de Castro, e de D. Leonor de Taíde,) que alli estava com huma não sua, que com muito valor, e essorço

# DEC. VI. LIV. VII. CAP. IX. 129

defendeo aquella parte, fazendo della muito damno nos Pegús, e Bramás; e sem dúvida, que foram os Portuguezes a total occasião de se não tomar aquella Cidade. E
porque as particularidades deste cerco não
fazem acaso pera nossa historia, as deixamos.

Vendo o Bramá que tinha gastado o tempo sem ter seito cousa alguma, e que se hiam chegando as crescentes do grande rio Menáo, temendo que se o tomassem naquellas varzeas, o alagassem, e subvertessem, teve modo com que mandou commetter os Portuguezes, que estavam dentro, que ou lhe déssem por alli entrada na Cidade, ou deixassem de pelejar, e defender aquella parte, (porque nisso estava entralla elle,) e que lhes daria a todos tantas riquezas, e ouro, que sicassem todos bem ricos. A isto he mandáram os Portuguezes aquella resposa, que os da Cidade de Synania deram ao Consul Bruto, quando os tinha cercados, que vendo a constancia, e valor com que se deendiam, lhes mandou pedir huma somma le ouro, e que levantaria o cerco; ao que he responderam, que seus passados lhes não leixáram ouro pera remirem as vidas, selão armas pera as defenderem.

Esta resposta diz Valerio Maximo, que lesejára sahíra da boca de algum Romano, Couto.Tom.III.P.1I.

porque não era digna de ser dada por outra alguma nação. Assim estes valorosos cavalleiros Portuguezes, que estavam em Sião, mandáram dizer ao Bramá, que os Portuguezes não remiam suas vidas senão com as armas, nem vendiam sua lealdade por todo o ouro do Mundo; que soubesse em certo, que em quanto elles sossem vivos, não entraria elle naquella Cidade: e que ainda depois de todos mortos, e espedaçados, se pudesse ser, lha haviam de defender.

Vejam logo quanto mais dignos de louvor, e engrandecer foram estes, que aquelles Romanos, que estando no Capitolio cercados dos Francezes, se resgatáram com

ouro.

Vendo o Bramá tão grande desengano, levantou seu exercito, e soi marchando á vante com tenção de ir cercar a Cidade de Camade, ou Campape, como lhe alguns chamam, que era a segunda do Reyno, e onde o Sião tinha todos os seus thesouros, e assim de longo daquelle formoso rio Menaó soi caminhando vinte dias, até chegar áquella Cidade, que era muito grande, e formosa, cercada toda á roda com seus baluartes, e guaritas, e com huma formosissima cava. Estava dentro hum Capitão Sião com duzentos mil homens de peleja, e com todos os provimentos necessarios pera mui-

# DEC. VI. LIV. VII. CAP. IX. 131

tos tempos. O Bramá assentou seus exercitos derredor da Cidade, e deo o cargo de a combater a Diogo Soares de Mello com os Portuguezes, que depois de feitas suas trincheiras, vallos, e repairos, e prantar as peças de artilheria, começou por huma parte a bater a Cidade, e por outra a entulhar a cava por algumas partes, pera poder che-gar a picar o muro, o que tudo de dentro lhe defendêram, e atalháram com muito fogo, desarmando em vão todos os trabalhos, que naquelle negocio tinham commettido.

Calagoni, Senhor de Martabão, que era homem muito avisado, e esperto, mandou fabricar hum grande castello de tres sobra-dos, sobre grandes rodas, e máquinas mui fortes, guarnecido por sóra de traves, e mas-tos mui grossos, fechados com ferragens sortissimas pera poderem sustentar a furia da artilheria. E depois de acabado com grande custo, e trabalho, o fez chegar ao muro com os alifantes, pera por elle o entrar, levan-do dentro muitos homens de espingardas, e algumas peças de artilheria, e muitas panelas de polvora, e outros artificios de fogo. Os de dentro vendo abalar aquella máquina, (que era huma cousa espantosa,) mettêram em algumas bombardas grossas huns virotões de pao ferro, tão grossos como en-tenas, e nas cabeças atravessadas em cruz

I ii

humas traves grandes ferradas, e pondo fogo ás bombardas, deram aquelles virotões no castello com tamanho terremoto, que o dessizeram por sima; e dando-lhe com outros, o acabáram de desmanchar, e arruinar de todo. O Bramá andava affrontado de não fazer naquella jornada alguma cousa notavel, e os nossos tambem andavam bem desconsiados.

Athanasio de Aguiar, que era hum soldado valoroso, ordenou humas muito grossas, e fortes mantas com grandes traves, e taboões ferrados por sima, e com muitas ro-das, com que as sez encostar ao muro, que mandou picar por huma grande multidão de gastadores Pegús, e Bramás, e começáram a fazer alguns pequenos postigos. Os de dentro acudiram áquella parte com muitos artificios de fogo, que lançáram sobre as man-tas, e se consumiam elles sem fazerem nenhum nojo aos que trabalhavam. Vendo os Sides que nada daquillo aproveitava, por causa das mantas com que se amparavam os que trabalhavam debaixo dellas, e que estavam arrifcados a se perderem por alli, co-. meçaram a fazer repairos por dentro; e não curando já do fogo, por verem que não impeciam com elle aos Pegús, e Bramás, que os tinham cercados, uláram d'outro ardil, e este foi, que enchêram muitas jarras

de

# DEC. VI. LIV. VII. CAP. IX. 133

de cujidade de gente, delida com ourina, e dando com ellas do muro abaixo em sima das mantas se fizeram em pedaços; e aquelle çujo, e fedorento licor coando-se pelas gretas do taboado, foi calar abaixo, e deo sobre os que trabalhavam, e em lhes tocando aquelle fedorento material, largáram logo tudo, e se recolheram pera as suas estancias por não poderem soffrer tão máo cheiro, e pasmados daquelle negocio, diziam que os Sides eram diabos, porque quando lhes não aproveitavam as armas ordinarias, pelejavam com outras, de que nunca outra alguma nação do Mundo usou, e contra quem não havia repairo algum. O Bramá vendo o tempo gastado, depois de passadas as enchentes, levantou seu exercito, e se recolheo pera seus Reynos pelo mesmo caminho que levou.

#### CAPITULO X.

De como faleceo o Governador Garcia de Sá: e das partes, e qualidades de sua pessoa.

Depois que entrou o Inverno, não se occupou o Governador Garcia de Sá em outra cousa mais, que em reformar a Armada, e mandar dar pressa aos navios, que tinha começados, visitando os mais dos dias

dias a ribeira, armazens, e a casa da polvora. E na entrada do mez de Junho desta era de 1549 em que andamos, adoeceo de humas febres agudas; e como era homem de setenta annos, logo o cortáram de feição, que deo ruins sinaes de sua saude; e entendendo os Medicos que se lhe hia chegando seu termo limitado, avisáram disso o Bispo, pera que lhe dissesse, que tratasse das cousas de sua alma, como fez. E entendendo elle aquella verdade, largou tudo por mão, e se fechou pera tratar do que Îhe convinha, confessando-se muito devagar, e tomando os Divinos Sacramentos, e depois fez seu testamento, e cumprio com todas as cousas de verdadeiro Christão, e temente a Deos; e aos treze dias do dito mez faleceo desta vida presente, com grandes exteriores de arrependimento de seus peccados. Estiveram com elle o Bispo, os Padres de S. Francisco, de S. Domingos, e da Companhia, que o consoláram, e she lembráram as cousas que convinham á sua alma. Foi sua morte muito sentida de todos, porque cra Fidalgo muito brando, affavel, humano, e tão desinteressado, que com haver sido duas vezes Capitão de Malaca, e huma de Baçaim, e hum anno Governador da India, não tinha de seu mais que o dote que deo a suas filhas, que não

#### DEC. VI. LIV. VII. CAP. X. 135

passou de vinte mil cruzados a cada huma. Falecido o Governador, se abrio seu testamento, e acháram por seus testamenteiros seus genros. Mandava que seu corpo sosfe enterrado na Capella mór de nossa Senhora do Rosario, no chão ao pé da sepultura de sua mulher D. Catharina, e que sosfe vestido no habito do Padre S. Francisco, como se sez. Foi acompanhado de todas as Ordens, Cabidos, e Freguezias, e de todos os Fidalgos, vestidos de preto, e da Irmandade da Misericordia.

Foi este Fidalgo filho de João Rodrigues de Sá, o primeiro Alcaide mór do Porto: era homem de boa estatura, muito gentilhomem, e tão alegre, que alegrava a todos; tinha huma muito alva, e veneranda barba, que lhe dava pelos peitos; foi ho-mem de muita verdade, grande conselho, e muito zeloso do serviço de ElRey; foi de muito boas respostas, e nunca deo escandalo público em quanto andou na India, senão aquelle da mãi de suas filhas, antes que a recebesse por mulher. Fez de novo sinco, ou seis galedes, e caravelas, e muitas fustas; mandou reformar as fortalezas de Ormuz, Dio, e Cananor. Deixou nos armazens duas mil espingardas, que mandou fazer em Cochim, Coulão, e Ceilão, e em outras partes. Fez de novo a cafa da pol-

vora, onde hoje está, proveo-a de novos engenhos, e encheo os armazens de mantimentos, cotonias, cifas, remos, e de tudo o mais. Não fez dividas no Estado, e pagou algumas velhas. Não ficou delle posteridade no Mundo, mais que sua bisneta D. Joanna de Noronha, filha de D. Garcia de Noronha seu neto, (como pouco ha dissemos,) que por não ter sua mãi dote que lhe dar, a metteo Freira no Mosteiro de Aveiro, segundo nos disseram. Não deixou este Governador morgados na terra, que he final que lhos teria o Senhor guardado no Ceo, onde sua alma iria descançar perpetuamente. Governou hum anno, hum mez, e sete dias.





# DECADA SEXTA. LIVRO VIII.

Da Historia da India.

#### CAPITULO I.

De como por morte do Governador Garcia de Sá succedeo na governança da India Jorge Cabral: e da Armada que este anno de 1549 partio do Reyno, de que era Capitão mór D. Alvaro de Noronha.

Evado o corpo do Governador Garcia de Sá a nossa Senhora do Rosario, depois de se lhe fazer o Ossicio muito solemnemente, primeiro que sosse enterrado, abrio o Veador da Fazenda o cofre, em que estavam ainda duas successões da governança da India, de sinco que El-Rey tinha mandado na Armada de Manoel de Mendoça, e tirou a quarta, (porque na terceira tinha succedido Garcia de Sá,) e deo-a

deo-a ao Capitão D. Francisco de Lima, que com o Licenciado Antonio de Barbuda, Ouvidor Geral da India, a examinou, pera ver se se tinha nella bolido; e achando-a pura, e sem se nella tocar, a deo ao Secretario que a abrio, e lendo-a alto se achou nella Jorge Cabral, que estava por Capitão de Baçaim, o que todos estimáram muito, porque era hum Fidalgo, em que havia todas as partes necessarias pera o cargo. E vendo que estava em Baçaim, donde não podia vir senão em Setembro, se abrio o Regimento que na India havia sobre este ne-gocio, e se achou que mandava ElRey: » Que succedendo algum Governador nas » vias, estando fóra de Goa desdo cabo do » Comorim até á ponta de Dio, se esperas-» se por elle, e entre tanto governasse a In-» dia o Bispo, Capitão da Cidade, e Ou-» vidor Geral; e que estando destes limites » pera fóra, se não esperasse por elle, e se abris-» se a outra successão, » (o que ElRey mandou ordenar depois daquellas grandes differenças que houve antre Pero Mascarenhas, e Lopo Vaz de Sampaio, como temos contado na quarta Decada no Cap. VI. do Liv. II.) E porque o Bispo, D. Francisco de Lima, e o Ouvidor Geral estavam presentes, lhes fez o Veador da Fazenda entrega da India, até vir o Governador Jorge Cabral,

# DEC. VI. LIV. VIII. CAP. I. 139

de que se fez hum Termo, em que todos se assignáram. Passado isto, foi o corpo do Governador Garcia de Sá enterrado, e os Regentes se recolhêram, e começáram a correr com as cousas do governo, e despedíram logo correios por terra com cartas pe-ra o Governador, em que lhe faziam a sa-ber de sua successão. Estas cartas lhe chegáram primeiro, que se acabasse o mez de Julho; e vendo-as elle, e sabendo da morte do Governador Garcia de Sá, e de sua successão, sentio muito sua morte, e não se alvoroçou com a governança, antes esteve pera a não acceitar; porque se as cartas que se mandáram por terra a ElRey da morte do Viso-Rey D. João de Castro chegáram antes das náos serem partidas, sem dúvida viria Governador nella; e quando não, não poderia faltar no Setembro seguinte. E que pera se arriscar a não ser Governador mais que hum mez, ou quando muito hum anno, muito melhor lhe era deixar-se estar em Baçaim, e acabar quatro annos, que tinha da-quella Capitanía, e ir-se pera o Reyno com cousa com que pudesse viver, e não depois de Governador embarcar-se pobre, e sem cousa alguma, e assim sicou suspenso, sem se saber determinar. Mas sua mulher, que era va, como o são todas, lhe disse: » Que » melhor era ser quinze dias Governador da

1. .

» India, que dez annos Capitão de Baçaim; » e que já ElRey lhe ficava em mais obri-» gação, e lhe havia de fazer differentes hon-» ras, e mercês. » A Cidade de Baçaim acudio logo ao novo Governador, e lhe fez muitas festas, e elle se começou a negociar pera se partir pera Goa, mandando pera isio armar alguns navios muito ligeiros, em que se embarcou aos oito dias de Agosto, e aos quinze dias de nossa Senhora da Assumpção chegou á barra de Goa, e desembarcou em Pangim, onde os Regentes lhe foram entregar a India, e depois entrou na Cidade, onde se lhe sez o recebimento costumado, e começou a entender nas cousas do governo. E a primeira que fez, foi despachar Francisco Barreto pera ir entrar na Capitanía de Baçaim, de que era provído, e mandou dar pressa á Armada, e lançalla ao mar, porque determinava de ir a Cochim, por andarem as cousas d'antre o Çamorim, e ElRey de Cochim muito rotas, e os odios antigos muito accezos.

E sendo alguns dias passados de Setembro, surgiram na barra de Goa quatro náos, de sinco que do Reyno partiram, de que era Capitão mór D. Alvaro de Noronha, silho do Viso-Rey D. Garcia de Noronha, que vinha despachado com a Capitanía de Ormuz. Os mais Capitães de sua conserva

#### DEC. VI. LIV. VIII. CAP. I. 141

eram Diogo de Mendoça, Jacome Tristão, e João Figueira. Da outra que faltava, era Capitão Diogo Botelho Pereira, o que foi na fusta ao Reyno, (como na quinta Decada no Cap. II. do I. Liv. fica dito,) que em Outubro foi tomar Cochim. Vinha com elle embarcado Rax Nordim, filho de Rax Xarrafo, Guazil de Ormuz, que o pai mandou pera Portugal na Armada de Lourenço Pires de Tavora, como no principio desta Decada se vê, no Cap. III. do IV. Liv., que esteve tres annos no Reyno com grandes gastos, e despezas, e sempre lhe fez El-Rey tantas honras, que nos serбes Reaes o mandava assentar nos degráos do estrado com os filhos do Duque de Bargança; e servia huma Dama daquellas, a que mandava muitas peças, e brincos, muito ricos, e curiosos, e ella o favorecia pelo honrar. E depois de ser Guazil de Ormuz, foi áquella fortaleza hum irmão desta Senhora, mancebo o mais gentil-homem de seu tempo, e sabendo o Guazil delle, o foi buscar, e lhe deo muito dinheiro, e peças ricas. Despa-chou ElRey a Rax Nordim com os cargos de Guazil do Reyno de Ormuz, e com o de Juiz da Alfandega daquella Cidade, assim como seu pai os tinha por sua morte.

Este Diogo Botelho Pereira, por aquella ida que sez ao Reyno na fusta, não lhe

quiz ElRey responder muitos annos a seus requerimentos, e depois lhe deo a Capitanía de S. Thomé, onde adoeceo de hydro-pesia, e engrossou tanto como hum tonel, e se foi pera o Reyno; e este anno o despachou ElRey com a Capitanía de Cana-nor, e se embarcou assim ensermo, e gros-so; e assirmava-se, que bebia dous almudes de agua cada dia. Entrou logo na sua Capitanía, que não logrou, porque morreo

no primeiro anno.

Antes que esta Armada partisse do Reyno, foi ElRey avisado, que em Hespanha se faziam sinco náos prestes pera passar a Maluco, e que o Capitão mór dellas era o mesmo Fernão de la Torre, que Fernão de Sousa de Tavora trouxe de Maluco; e que os outros Capitaes eram D. Alonso Henriques, Pero Pacheco, Gonçalo de Avalos, e João Cayetano, que todos tinham ido a Maluco em companhia de Ruy Lopes de Villa-Lobos. Disto avisou ElRey ao Governador, e lhe mandou que provesse naquel-las cousas, e que mandasse huma Armada a Maluco; o que elle determinou sazer como fosse tempo. E porque a costa do Malavar não ficasse desamparada, despedio por Capitão mór della Francisco de Siqueira o Malavar, (de quem muitas vezes temos fallado na quinta Decada, nos soccorros do

pri-

#### DEC. VI. LIV. VIII. CAP. I. 143

primeiro cerco de Dio, sendo Capitão daquella fortaleza o grande Antonio da Silveira,) que era grande Capitão, e entendia a guerra muito bem, e tinha destruido o Malavar, como quem sabia as entradas, e sahidas; e pelos muitos serviços que tinha feito ao Estado, o sez ElRey D. João Fidalgo, e lhe mandou o habito de Christo com boa tença. Levou doze navios, com que andou a mór parte do verão por aquella costa, fazendo-lhe toda a guerra que pode. E o Governador sicou dando despacho a outras muitas cousas, e aviamento ás náos pera irem tomar a carga a Cochim.

#### CAPITULO II.

De como o Rey da Pimenta se passou á parte do Çamorim perfilhando-se com elle: e do recado que o Governador teve disso.

Os Reys de Cochim (como já algumas vezes temos dito) ficam tendo antre toda aquella Gentilidade do Malavar toda a superioridade no espiritual, como Bragmane mór que he. E por hum muito antigo costume, que não podemos bem averiguar, são obrigados os Reys da Pimenta a lhe darem suas mulheres, e silhas pera as levarem de sua honra, que he a maior que se lhes póde fazer, quando casão; porque

todos estes Gentios do Oriente tiveram sempre em seus costumes o intento em suas delicias, e torpezas, que não póde ser maior na vida, que quando estas Princezas casão, entregarem-nas primeiro ao Rey, que a seus maridos, havendo que com isso ficavam purificados. E assim depois disto, todos os silhos que ellas parem, sejam cujos forem, são havidos, e persilhados pelo Rey de Cochim, e elle os recolhe, e cria como filhos. E como o Principe de Bardela se creava por esta razão com ElRey de Cochim, tinha tanta amizade com os Portuguezes, que hia a Cochim ver as sessas, touros, e canas, porque naquelle tempo tudo cram regozijos, e desensadamento. E assim este verão passado, parindo a mulher do Rey da Pimenta, mai daquelle Principe, foi Francif-co da Silva, Capitao de Cochim, com to-dos os casados a Bardela, onde residia, e lhe festejou o parto com lhe jogar as canas, e com outros passatempos; e algumas vezes foi ajudar aquelle Rey nas guerras que tinha contra ElRey de Porcá seu vizinho, tudo á conta de ElRey de Cochim.

Este Principe, que já era Rey da Pimenta, por certos aggravos que teve de ElRey
de Cochim, que o creára como pai, deter-

minou de se passar à parte do Camorim, pera o que se carteou com elle; e tratou de

fe

### DEC. VI. LIV. VIII. CAP. II. 145

fe verem, o que o Camorim grangeou muito, e lhe mandou sobre isso cartas mui honrosas, e de grandes offerecimentos, com que elle se fez prestes pera se passar a Calecut. Destes tratos soi avisado ElRey de Co-

chim, e o Capitão, que sentio muito aquel-le negocio, e tratou de o impedir por to-das as vias que pudesse, pelo grande pre-juizo que se seguiria ao Estado daquellas lianças; porque se aquelles Reys se ajuntassem, sería total destruição do Reyno de Cochim, e ficariam as náos do Reyno sem terem porto, nem escala aonde fossem carregar, nem a pimenta, que era o mais impor-tante de tudo, porque logo os Mouros a haviam de haver toda pera si, e passalla a Meca, que era o que elles muito pertendiam, porque com a nossa entrada na India lhes arrancámos das mãos aquelle trato, com que todos vieram a empobrecer. E lançando Francisco da Silva suas contas a tudo, se foi ver com ElRey de Cochim sobre aquelle negocio, e o persuadio a emendar os aggravos de que se o Principe queixava, ao que ElRey disse: » Que faria tudo o que » naquelle negocio lhe parecesse bem, e que » tomasse elle á sua conta acaballo com elle.»

Com esta resposta se passou logo Francisco da Silva a Anche Queimal, onde aquelle Principe estava, e o soi visitar; e no

Couto. Tom. III. P. 11. K dif-

discurso da visita lhe pedio: » Que se des-» cesse da opinião em que estava, e que se » lembrasse que ElRey de Cochim era seu » pai, e que o creára sempre com muito » amor; que não era razão que por peque-» nos aggravos fizesse tão grande mudança, » como passar-se ao Camorim, que era o » mór inimigo que tinha; que elle acabaria » com elle que o satisfizesse em tudo, e » que lhe lembrava a muito antiga amiza-» de que tinha com os Portuguezes, que » sempre se mostráram grandes seus amigos, » e o servíram em todas suas guerras con-» tra seus vizinhos; e que pela mesma ra-» zão que sicasse inimigo de ElRey de Co-» chim, sicavam os Portuguezes seus delle; » e com isto lhe disse outras muitas cousas. Mas o Principe como estava com aquelle appetite, disse: » Que elle entendia mui bem » o que lhe importava aquelle negocio, e » que já se não havia de descer de sua opi-» nião. » Vendo-o Francisco da Silva tão refoluto, e determinado, lhe disse: » Que dal-» li por diante teria o Estado por seu inimi-» go, e que como a esse lhe faria toda a » guerra que pudesse, por mar, e por terra, » até o destruir de todo. » E apartando-se delle, mandou logo apregoar guerra a fo-go, e a sangue. E despedio Fernão Rodrigues de Mariz com algumas embarcações pe-

# DEC. VI. LIV. VIII. CAP. II. 147

ra tomar os passos por onde aquelle Principe havia de passar pera Calecut. O que elle fez de feição, que não tendo aquelle Principe outro remedio, passou só, e disfarçado pelo pé do Gate, e assim foi ter a Calecut, onde o Camorim o recebeo com muitas honras, e fez com elle novas persilhações, por esta maneira.

» Que elle perfilhava o Camorim em seu » Principe, herdeiro de seu Reyno por sua » morte, posto que já tinha Principe herdei-» ro; e que o Camorim perfilhava o Prin-» cipe herdeiro do Reyno da Pimenta, em » Principe segundo herdeiro do Imperio de » Calecut por falecimento do Principe seu » fobrinho, que era o direito herdeiro. O » que o Principe da Pimenta pelo muito que » ganhava, se viesse a ser herdeiro do Rey-» no de Calecut, porque pela mesma razão » o sicava sendo tambem do Reyno da Pi-» menta. » A estas perfilhações se fizeram grandes festas em Calecut, a que acudiram todos os Principes Malavares do bando do Camorim. Francisco da Silva despedio logo hum navio muito ligeiro com cartas ao Governador Jorge Cabral, em que lhe dava conta de todas aquellas cousas, e que era necessario acudir a ellas em pessoa, porque começava a haver impedimentos nos rios por onde corria a pimenta. ElRey de Cochim

começou a ajuntar suas gentes pera acudir áquellas cousas, pelo muito que lhe importava.

#### CAPITULO III.

De como o Governador Jorge Cabral partio pera Cochim: e das cousas que passáram naquella Cidade, em quanto nella esteve: e de como ElRey da Cota lhe mandou pedir soccorro contra o Madune.

P Oucos dias depois das náos do Reyno chegadas, teve o Governador cartas de Francisco da Silva, Capitão de Cochim, em que lhe dava conta das alterações que havia antre aquelles Reys, do que ficou enfadado, porque bem entendia que eram trabalhos que se levantavam contra o Estado, e que lhe era necessario acudir a isso em pessoa; porque receou que se o não sizesse, não haveria carga de pimenta pera as náos, e mandou dar pressa a toda a Arma-da. E na entrada de Outubro despedio Bastião de Sá, o Capeca, por Capitão mór do Malavar, com huma galé, e vinte navios de remo, de cujos Capitães não achámos os nomes, e elle ficou dando despacho ás náos pera as despedir pera Cochim, como logo fez por todo Outubro. O Governador deo expediente a muitas cousas outras, e começou-se a embarcar, entregando o governo

# DEC. VI. LIV. VIII. CAP. III. 149

ao Bispo, e ao Capitão da Cidade, e ao Ouvidor Geral, que era o Licenciado Christovão Fernandes; e meado o mez de Novembro deo á véla, levando antre galeões, caravelas, e galés mais de trinta, e de navios de remo perto de sessenta. Os Capitães que nesta jornada o acompanháram nas vazilhas grandes, e galés (porque aos das sustas não achámos os nomes) são os seguintes.

D. Antonio de Noronha, filho do Viso-Rey D. Garcia de Noronha, D. João Henriques, Jorge de Mendoça, João de Mendoça Cação, outro João de Mendoça o Chú, D. Jorge de Castro, Pantaleão de Sá, Martim Affonso de Mello Pereira o Ombrinhos, Manoel de Sousa de Sepulveda, Martim Affonso de Miranda, Francisco de Mello Pereira, Fernão de Sousa de Castello-branco, Gonçalo Vaz de Tavora, Pero Botelho, Fernão Gomes de Sousa, Belchior Botelho, que hia por Veador da Fazenda da carga das náos, Pedro Affonso de Avelar, Diozo Botelho, Nuno Alvares Carneiro, Esrivão da Matricula, que hia em huma caavela, com todos os Officiaes daquelle car-30, pera em Cochim fazerem os despachos los Officiaes das náos, e de outras pessoas que se hiam pera o Reyno, (porque todos s annos hiam lá estes Officiaes a isso, por

se haver por melhor aviamento das partes,) porque como todos os homens de todas as partes da India, que se querem ir pera o Reyno, vam buscar as náos a Cochim, achavam alli seus despachos.

Partido o Governador, foi em poucos dias a Cochim, e tomou casas em terra, começando a entender na carga das náos; mas como o Rey da Pimenta estava lançado com o Çamorim, começou a faltar, porque se impedia a passagem della pelo rio abaixo, por Mouros que estavam em hum forte. O Governador mandou hum Capitão, a que não achámos o nome, com quinhentos homens pera os tirar dalli, o que elle fez, commettendo-os huma madrugada; e posto que achou muita resistencia, por serem os de dentro mais de oitocentos, foi o sorte entrado, e os mais dos Mouros mettidos á espada, e o forte derribado, queimado, e posto por terra, ficando este Capitão naquelles rios, favorecendo a passagem aos mercadores, que traziam a pimenta de sima da serra, e ao pé a embarcavam em toneis, em que a levavam ao pezo, e Feitoria de El-Rey; mas não corria tanta quanta era necessaria.

Não havia muitos dias que o Governador era chegado, quando lhe veio hum Em-baixador de ElRey da Cota, que como vas-

# DEC. VI. LIV. VIII. CAP. III. 151

sallo de ElRey de Portugal, lhe mandava pedir com muita piedade » o quizesse soc-» correr, porque estava no derradeiro estre-» mo de perder seu Reyno; porque o Ma-» dune, Rey de Ceitavaca seu irmão, lhe ti-» nha tomado a mór parte delle, e o tinha » cercado na Cidade da Cota, em muito ris-» co de se perder; que aquelle Reyno era » de seu neto, que ElRey de Portugal lhe » tinha concedido, e o alevantára na Cida-» de de Lisboa por herdeiro delle, e que o » Madune lho queria tomar; que lhe pedia » o soccorresse com muita gente, que elle » daria logo dez mil cruzados em pimenta » pera a carga de huma não de Portugal, » que entregaria ao Capitão mór que lá fos-» se; e que daria mais de pareas cento e » sincoenta bares de canela, além dos tre-» zentos que já pagava; e que daria logo » dez alifantes pera o serviço das ribeiras das

» Armadas de ElRey de Portugal.»

Ouvida a Embaixada, poz o Governador aquellas cousas em conselho dos Capitaes, e Fidalgos, que assentáram todos: » Que se » devia de dar soccorro áquelle Rey, tanto » porque era vassallo do de Portugal, e pe- » los partidos que offerecia, quanto por ata- » lhar que o Madune se não viesse a fazer » Senhor daquella Ilha, porque daria mui- » to grande trabalho ao Estado, e ElRey » de

» de Portugal perderia os proveitos que del-» la tinha.

Concluido isto, elegeo o Governador pera aquella jornada D. Jorge de Castro seu tio, irmão de sua mãi, e she nomeou seiscentos homens, em que entravam muitos Fidalgos, e Cavalleiros; e mandou negociar os navios que havia de levar, pera cujas despezas deo logo o Embaixador os dez mil cruzados que offereceo. O Governador mandava dar pressa á Armada, e ás náos, que tudo determinava despedir entrada de Janeiro.

Succedeo neste tempo andar Jacome Tristão, Capitão de huma das náos, fazendo seu negocio na rua direita hum dia pela manhã, e estando bem descuidado, prepassou por elle hum homem em trajos de escravo, e deolhe com huma machadinha pelo rosto tamanho golpe, que lhe derribou ambos os queixos, e descendo ás guelas lhas cortou, cahindo logo morto no chão; e o que lhe deo escoou-se por antre a gente de feição, que nunca mais appareceo. O Governador sentio muito aquillo, e mandou tirar grandes inquirições sobre o caso; mas nunca se achou rasto de cousa alguma. Suspeitou-se que lhe nascêra aquillo de hum Christovão de Castro, que com elle viera na náo, com quem teve humas palayras na viagem. Este ho-

mem

# DEC. VI. LIV. VIII. CAP. III. 153

mem na volta destas náos o mandava ElRey levar prezo pera o Reyno, de que elle parece foi avisado, e se metteo Frade. Depois no anno de sincoenta e oito, indo pera o Reyno com D. Luiz Fernandes de Vasconcellos, (quando se perdeo na Ilha de São Lourenço, como em seu lugar diremos,) si-cou na náo com outros Frades, porque querendo-os D. Luiz Fernandes de Valconcellos tomar no batel, não se quizeram sahir da náo por ficarem confessando, e consolando os que ficavam nella, onde todos acabáram. A Capitanía desta não deo o Governador a João de Mendoça o Chú, que se foi nella pera o Reyno. O Governador deo pressa à carga, e á escritura do Reyno, e até dez de Janeiro despedio as náos, que tiveram tão boa viagem, que todas che-gáram a salvamento a Lisboa por todo o mez de Julho, tendo ElRey despedido no Março passado a D. Assonso de Noronha por Viso-Rey da India, como logo adiante diremos.

#### CAPITULO IV.

De outro recado que o Governador Jorge Cabral teve de Ceilão do Principe de Candea: e de como D. Jorge de Castro partio pera Ceilão: e do que o Governador fez em Cochim até se recolher: e o que aconteceo a Bastião de Sá no Malavar.

D Espedidas as náos, ficou o Governa-dor dando pressa á Armada de D. Jorge pera a despedir logo; e tendo-a já prestes, lhe chegaram cartas dos Padres de São Francisco, que estavam no Reyno de Candea, em que lhe pediam, que mandasse al-guma gente em favor do Principe daquelle Reyno, porque se queria fazer Christão. E porque he necessario darmos particular razão das cousas deste Principe, o faremos. Tinha este Rey de Candea hum filho legitimo, chamado Caralea Bandar, que era herdeiro do Reyno. Este Principe teve maneira com que fez com o pai que soltasse os Frades de S. Francisco, (que prendeo, quando Antonio Moniz Barreto foi áquelle Reyno, como atrás temos contado no Cap. VIII. do IV. Liv.,) que tomou tão grande amizade com Fr. Pascoal, que era seu Commissario, que o commetteo o Padre pera ser Christão, prégando-lhe muitas veze das cou-

ias

sa de nossa Fé, a que se elle hia inclinando, e asseiçoando, de maneira, que lhe não faltava mais que receber a agua do santo Baptismo. Disto soi o pai avisado, e tratou de matar o silho, e de dar o Reyno a outro bastardo que tinha, chamado Comar Singa Adasana, a que queria muito grande bem. Destas cousas teve o Principe atoardas, ou aviso de dentro da casa do pai; e querendo sugir á sua ira, tomou comsigo os Frades, e se soi pera huma serra do Reyno de Huná, e com muita gente que o seguio, sazia dalli guerra ao pai.

De todas estas cousas avisáram os Padres ao Governador por aquellas cartas que lhe mandáram, pedindo-lhe que mandasse sociedades foccorrer aquelle Principe contra o pai, que lhe queria tomar o Reyno, e dallo a outro, porque se queria fazer Christão. Isto estimou o Governador muito, e deo por regimento a D. Jorge de Castro, que tanto que acabasse as cousas de Ceitavaca, passafe ao Reyno de Candea, e castigasse aquelle Rey pela traição de que usou com Antonio Moniz Barreto.

Esta Armada partio na entrada deste Janeiro do anno de 1550, em que com o savor Divino entramos; e a nenhum dos Capitães, e pessoas principaes, que nesta jornada se acháram, soubemos os nomes, e de

fua

fua jornada adiante daremos razão. Partida esta Armada, tratou o Governador com El-Rey de Cochim sobre as cousas que cumpriam, pera se atalharem as pertenções do Rey da Pimenta, e Çamorim. E porque já não havia outro meio, senão levar o negocio por guerra, assentáram como se lhe havia de fazer, encarregando ao Capitão fazer-lhe por mar toda a que pudesse, pera o que lhe deixou navios, e gente pera andarem por aquelles rios. E que ElRey de Cochim, com todos os seus alliados, lha fizessem por terra.

Assentadas estas cousas, e ordenadas, se despedio o Governador de ElRey, e a Cidade, e se embarcou pera Goa, deixando de Cochim até Panane Fernão Rodrigues de Castello-branco com oito navios, e pera se recolher a invernar a Cochim; e Bastião de Sá com a sua Armada na costa, onde andava; e elle chegou a Goa no sim de Jadava;

neiro.

Bastião de Sá andou pela costa do Malavar todo o resto do verão, fazendo ao Çamorim toda a guerra que pode, dando-lhe em muitas povoações, e tomando-lhe muitos navios, e defendendo-lhe os mantimentos de feição, que poz aquelle Reyno em muitas necessidades. E sendo tempo de se recolher a invernar a Goa, o sez, passando pe-

# DEC. VI. LIV. VIII. CAP. IV. 157

la costa do Canará, onde recolheo as pareas, que aquelles Reys costumavam a pagar. Só os Chatins da Cidade de Barcelór le refusáram a dar setecentos fardos que lhes pediam, dizendo: » Que elles não tinham » obrigação alguma que os obrigasse a is-» so, nem elles estavam penhorados a elles, » nem por pareas, nem por contratos de pa-» zes; porque se alguns annos os pagáram, » foi porque de suas proprias vontades of-» ferecêram ao Governador Martim Affonso » de Sousa aquelles setecentos fardos de ar-» roz, em modo de serviço, e não de obri-» gação; que quando lhes mostrassem algu-» ma sua, então não tinham que fazer. » Bastião de Sá lhes mandou dizer : » Que bas-» tava a posse em que ElRey estava de oi-» to, ou nove annos; e que pois elles to-» dos esses annos os pagavam aos outros Ca-» pitães móres, elle se não havia de levan-» tar de sobre aquelle porto, sem os levar. » Vendo os Chatins, e Governadores da Cidade aquella determinação, lhe mandáram os setecentos fardos de arroz; e logo des-pediram dous Procuradores, homens antre elles principaes, chamados Trametim Cha-tim, e Drimy Chatim, pera irem tratar a-quelle negocio com o Governador.

Estes homens foram a Goa, e o Governador Jorge Cabral os ouvio mui bem, e

el-

elles em nome de sua Republica lhe disseram: » Que os Capitaes mores do Malavar » os obrigavam a lhe darem setecentos far-» dos de arroz cada anno, não tendo elles » obrigação alguma pera isso; mas sómen-» te porque de suas livres vontades os de-» ram, e offerecêram ao Governador Mar-» tim Affonso de Sousa de serviço. E por-» que elles desejavam de ter paz, e amiza-» de com o Estado da India, e seus Gover-» nadores, e estarem debaixo de sua guarda, » e amparo, que haviam por bem os Rege-» dores daquella Cidade de Barcelor de da-» rem, e pagarem cada anno de pareas qui-» nhentos fardos de arroz pera ajuda das Ar-» madas, e que os pagariam em Outubro, » (que era o tempo em que a novidade se » recolhia. ») O Governador vendo suas razões, e sabendo da casa dos Contos que não havia obrigação alguma dos ditos fardos de arroz, lhes acceitou os quinhentos fardos, de que os Procuradores daquella Cidade lhe fizeram suas obrigações, e o Governador lhes passou carta de vassallagem, em que se obrigava elle, e todos os Governadores da India a favorecerem os moradores daquella Cidade, e que lhes não sería feito aggravo, nem sem razão alguma; e que lhes dariam seguros, e cartazes pera suas náos, e navios poderem navegar por aquel-

la

# DEC. VI. LIV. VIII. CAP. V. 159

la costa seguramente. Com isto se despedíram os Procuradores satisfeitos, e contentes, e corrêram dalli por diante os Regedores daquella Cidade com a obrigação destas pareas muito bem, sem nunca deixarem de as pagar.

CAPITULO V.

De como o Governador Jorge Cabral despachou D. Alvaro de Noronha pera entrar na fortaleza de Ormuz: e da Armada que mandou em sua companhia, de que foi por Capitão mór Luiz Figueira: e das novas que a Goa vieram de galés: e de como o Governador mandou Gonçalo Vaz de Tavora a espiallas: e da Armada que mandou a Maluco, de que foi por Capitão mór D. Rodrigo de Menezes.

Chegado o Governador a Goa, tratou logo de despachar D. Alvaro de Noronha, silho do Viso-Rey D. Garcia de Noronha, pera ir entrar na Capitanía de Ormuz. E porque andavam humas novas surdas de galés, sem se saber donde vieram, ordenou de mandar huma Armada ao Estreito pera sicar invernando em Ormuz pera segurar aquella fortaleza. E mandou negociar dez navios de remo, elegendo pera esta jornada Gil Fernandes de Carvalho, irmão de Ruy de Sousa de Carvalho, que os Mou-

ros mataram em Tangere. E depois de lhe ter promettido esta Armada, desejou de a dar a Luiz Figueira, filho do Estribeiro mór do Infante D. Luiz, e diziam, que pelo tirar de Goa, por respeitos que se calão; e pera isto negou a Gil Fernandes de Carvalho cousas, e Provisões que she pedia, porque elle desgostasse da jornada, como sez, enjeitando-a ao Governador, que era o que elle muito desejava, e logo a deo a Luiz Eigueira, e mandou dar prosse se sou avia Figueira, e mandou dar pressa a seu avia-mento. Gil Fernandes de Carvalho, que era hum Fidalgo muito pontual, vendo que todavia o Governador desconcertára com elle, e dera a Armada a outro, (porque não sabia a razão que naquelle negocio houve, porque só estava no peito do Governador,) como aquelle negocio era de galés, não que-rendo que dissessem que deixára huma jornada contra Turcos por pontos leves, fretou hum navio de remo, e ajuntou quarenta soldados, a quem pagou de sua casa, e sez todos os mais gastos pera ir em companhia de Luiz Figueira invernar a Ormuz.

O Governador despachou D. Alvaro de Noronha, e lhe deo hum galeão com muitas munições, e juntamente com elle despedio Luiz Figueira com a sua Armada, que todos deram á véla em Março, indo em sua companhia Gil Fernandes de Carva-

lho,

Iho, e em poucos dias chegáram a Ormuz. D. Manoel de Lima lhe entregou a fortaleza por ter já acabado seu tempo; e Luiz Figueira andou por aquelle Estreito de Baçorá o resto do verão, e depois se recolheo a Ormuz, sicando Gil Fernandes de Carvalho naquella fortaleza, dando meza a todos os soldados que levou á sua custa, sem querer tomar cousa alguma da fazenda de El-

Rey pera isso.

O Governador depois de despachar esta Armada pera Ormuz, começou a negociar outra pera Maluco contra os Castelhanos, porque assim lho mandava ElRey, e elegeo pera esta jornada D. Rodrigo de Menezes, Fidalgo de muitas partes. E dando pressa á Armada, a fez á véla na entrada de Abril. Hiam sinco navios grossos, de que eram Capitaes D. Rodrigo de Menezes, João de Almeida, e hum foão Marecos da obrigação do Governador. Os outros dous Capitães eram, D. João Coutinho, e Bernardo de Sousa, que eram provídos das viagens de Maluco; e hiam cada hum em seu galeão pera tornarem com a carga do cravo, e ambos hiam debaixo da Capitanía de D. Rodrigo de Menezes, que levava Provisões de Capitão mór de todo aquelle Archipélago de Maluco. Nesta Armada hiam trezentos homens, muitas munições, roupas, Couto, Tom. III. P. II.

e outros provimentos; e de sua viagem adiante daremos razão.

Esqueceo-nos dizer como o Governador pelas novas das galés de que já se sallava, estando em Cochim, despedíra Gonçalo Vaz de Tavora com sinco navios, com regimento que sosse ao Estreito de Meca, e tomasse falla de alguma pessoa, e soubesse da certeza das galés; e que quando se recolhesse pera se vir pera Goa, (onde levava por regimento tornasse a invernar,) que viesse por Caxém, e visitasse aquelle Rey, que era muito amigo do Estado, a quem escreveo cartas mui honrosas, e que soubesse delle as novas que havia (porque sempre avisava aos Governadores do que havia no Estreito de Meca.)

Partido este Capitão na entrada de Fevereiro, soi seguindo sua derrota até serrar Monte de Felix; e dalli soi demandar o Estreito, e entrou dentro, onde tomou algumas gelvas com alguns Mouros, de quem soube que em Suez se faziam prestes vinte e sinco galés, mas que não sabiam pera onde. E não podendo Gonçalo Vaz de Tavora alcançar mais, se tornou com algumas prezas que tomou, e navegando de longo da costa da Arabia, soi tomar o porto de Caxém, e se vio com aquelle Rey, que lhe sez muitos gazalhados. Elle lhe deo as car-

# DEC. VI. LIV. VIII. CAP. V. 163

tas do Governador, e algumas peças, e brincos, que por elle lhe mandava, que elle estimou muito; e disse a Gonçalo Vaz de Tavora: » Que elle era avisado, que em Suez » se preparavam vinte e sinco galés pera con-» tra Portuguezes, mas que se não sabia, » nem declaravam pera onde, nem que ten-» ção era a dos Turcos; mas que como el-» le fosse certo da verdade, logo avisaria o » Governador em Agosto; » e deo-lhe cartas pera elle de grandes cumprimentos pera o serviço de ElRey de Portugal. Gonçalo Vaz de Tavora, depois de se prover do necessario, que lhe ElRey mandou dar de gra-ça, se despedio delle, e deo á véla pera Goa, aonde chegou em Maio. O Governador sabendo delle, e das cartas que ElRey de Caxém lhe escreveo a certeza das galés, alvoroçou-se muito, porque havia que se passassem á India lhe não poderiam escapar, e assim se vestio mui galantemente, por mostrar a alegria que tinha, e foi-se logo á ribeira das Armadas, e deo ordem pera se reformarem, e renovarem todos os galeões, náos, e galés, tomando cada vasilha destas os seus Capitães á sua conta com os seus Officiaes, porque todo o anno os tinham ordenados, e pagos; e as cousas de fóra re-partio pelos Capitaes velhos por esta maneira.

A Manoel de Sousa de Sepulveda deo o cargo dos Armazens das munições, pera mandar fazer panellas de polvora, lanças de fogo, e pelouros de toda a sorte. A Dom Antonio de Noronha encarregou a casa da polvora. A D. João Lobo deo o cuidado dos calafates. A Francisco de Mello Pereira entregou a tanoaria, pera mandar fazer barrís, celhas, pipas, e todas as mais cousas desta qualidade. A Bastião de Sá deo a cordoaria. A João de Mendoça deo os Officiaes de poleame. A D. João Henriques a ferraria. Todos estes Capitães residiam de dia, e de noite nas casas que tinham a cargo, dando muitos banquetes a seus soldados, com muitas folías, danças, tangeres, jogos, e outros passatempos, com que to-dos trabalhavam com muito gosto, e mui-to contentes; e pelos escritos destes Capi-tães dava o Feitor, e Thesoureiro todo o dinheiro que pediam pera se comprarem as cousas, que se haviam mister, e pera as serias, e pagas dos Officiaes, que elles faziam todos os sabbados; e todo este inverno se deram mezas geraes aos foldados em muita abastança. O Governador estava todo o dia na ribeira vendo aquelle trafego, e aquella presteza com que então trabalhavão, e acudiam a todas as cousas, porque só do serviço, e obrigação da ribeira havia perto

de

# DEC. VI. LIV. VIII. CAP. V. 165

de seiscentos homens Portuguezes de todos os officios, a quem nunca se lhes devia cousa alguma, porque se lhes pagavam a todos suas ferias no tempo ordenado mui bem. A Cidade toda se desfazia em festas, e alegrias, e assim andavam todos tão desejosos de se verem já ás mãos com os Turcos, que o inverno já lhes parecia grande, e lhes era enfadonho, e os soldados a essa conta traziam suas armas limpas, e muito bem concertadas, e aparelhadas. E todos os Domingos, assim elles, como os bombardeiros, se hiam exercitar na barreira, estando o Governador presente, favorecendo-os, louvando-os, e dando-lhes preços aos que melhor o faziam.

#### CAPITULO VI.

Da dissimulação com que ElRey de Candea mandou pedir a D. Jorge de Castro Padres pera se fazer Christão: e de como lhe mandou dous, e com elles o Capitão Francez: e do que lhes succedeo na viagem.

P Artido D. Jorge de Castro de Cochim, como atrás distemos no Cap. III. deste Liv. VIII., chegou a Columbo no sim deste mez de Janeiro, e desembarcando sua gente, começou a marchar pera Cota. O Ma-

dune, que estava com todo seu poder sobre aquella Cidade, em lhe dando novas que a nossa Armada era chegada a Columbo com muita gente em soccorro do irmão, alevantou o campo, e se recolheo pera Ceitavaca, deixando as tranqueiras dos caminhos providas de muita gente pera defenderem os passos aos nossos, se quizessem ir a Ceitavaca. D. Jorge chegou á Cota, e soi muito sestejado daquelle Rey; e logo tratáram de irem ambos juntos contra o Madune, e não levarem mão daquelle negocio até o destruirem de todo, pera não dar mais trabalho ao Estado com soccorros, e Armadas em favor de seu irmão, que era vassallo de ElRey de Portugal. Pera a jornada começou ElRey a ajuntar seu poder, e negociar as cousas necessarias de mantimentos, e servidores pera todo o exercito. A fama da Armada de D. Jorge de Castro, e de sua chegada a Columbo, correo logo por toda aquella Ilha.

O Rey de Candea como estava culpado no negocio de Antonio Moniz Barreto, começou a tremer, e recear que o quizessem castigar pelas culpas que tinha commettidas; e como era homem de grande artisicio, e malicia, determinou de entreter D. Jorge de Castro, e enganallo, até ver em que paravam as cousas de antre o Madune, e seu

# DEC. VI. LIV. VIII. CAP. VI. 167

irmão, e pera isto despedio logo Embaixa-dores ao visitarem. Estes Embaixadores tomáram a D. Jorge de Cástro ainda na Cota, fazendo-se prestes pera a jornada de Cei-tavaca. D. Jorge de Castro os mandou levar diante de ElRey, onde os ouvio, e elles lhe disseram: » Que ElRey de Candea o » mandava visitar, e offerecer-se pera tudo » o que fosse de serviço de ElRey de Por-» tugal. Que elle lhe fazia a saber, que nos » negocios de Antonio Moniz Barreto, em » que elle não negava ter culpa, tinha tam-» bem satisfações bastantes pera ser perdoa-» do. Que o Madune seu primo o inquietá-» ra, e removêra dos desejos que tinha de se » fazer Christão, pondo-lhe diante dos olhos » medos, e perdição de seu Reyno, e ale-» vantamento de seus vassallos, com a mu-» dança da lei; e que do caso passado el-» le estava arrependido, porque sempre fo-» ra affeiçoado á Lei dos Christãos, como » os Frades sempre entendêram nelle; que » elle estava muito resoluto em se fazer Chri-» stão; que lhe pedia muito lhe mandasse al-» guns Frades pera correrem com elle; e » que tambem se queria reconciliar com seu » filho; e que assim esperava em Deos de » pouco, e pouco ir movendo os seus vas-» sallos, pera que se sizessem Christãos.» D. Jorge de Castro estimou muito aquella em-

embaixada, e ordenou logo de satisfazer áquelle Rey, mandando com os Embaixadores dous Frades de S. Francisco, e com elles o Capitão Francez com doze soldados, e lhes deo por regimento, que sossem por via de Negumbo, por se desviarem das terras do Madune.

Partidos os Embaixadores com os nosfos, foram seguindo seu caminho, não deixando de terem algumas brigas com gentes do Madune, em que os nossos corrêram muito risco, e perigo, mas livrou-os Deos de todos pelo valor de seus braços, e assim com muito trabalho chegáram a Candea. ElRey os recebeo muito bem, e mandou aposentar os Frades na mesma Ermida, que os primeiros fizeram, que estava ainda em pé, e ao Capitão Francez com seus soldados perto delles, mandando-lhes dar todas as cousas necessarias. Os Frades começáram a fazer alguns Christãos, e en-tendendo em ElRey vontade pera isso, que não tinha, porque era máo, e perverso, e o medo o fazia contrafazer, em quanto não soubesse o que lá se passasse antre D. Jorge de Castro, e o Madune, a quem elle favorecia em segredo; e assim trazia tanto resguardo, e olho no Capitão Francez, e nos Frades, que os não deixava sahir de hum certo limite, trazendo espias em CeiDEC. VI. LIV. VIII. CAP. VII. 169 tavaca, pera ser cada dia avisado de tudo o que lá se passava.

### CAPITULO VII.

De como ElRey da Cota, e D. Jorge de Castro partíram pera Ceitavaca: e dos Sitios dos fortes que por este caminho acháram: e de como os ganháram, e desbaratáram o Madune, e lhe tomáram a Cidade de Ceitavaca.

D Epois de ElRey da Cota ter juntas suas gentes, e negociadas as cousas necessacias pera a jornada, começou a marchar, ndo D. Jorge de Castro na dianteira com odos os Portuguezes, e ElRey com sinco nil homens na retaguarda. Assim caminháam todo aquelle dia até chegarem a huma ranqueira muito grande, sobre hum passo jue ficava entre o rio de Matual, e huma ilagôa tamanha, que se affirma ter sinco leguas em roda, que estava duas leguas do porto de Columbo. Nesta parte (porque não havia outro passo pera Ceitavaca) tinha Madune feito esta fortaleza, que era de nadeira, de duas faces, com entulhos muio largos, e ficava da banda do Norte do io; e na face que cahia pera a banda da Lota tinha o panno do muro trinta braas de comprido, e na ponta que ficava pe-

ra a parte do rio, estava hum formoso baluarte com muitas peças de artilheria. Deste baluarte até a alagôa corria hum muito espesso Bambual, por espaço de meia legua, tão intratavel, que nem as feras o podiam romper. De longo a longo pela face de sória deste forte se fazia huma formosa, e larga cava, que se enchia de agua da alagôa, que se servia por huma ponte levadiça.

Chegado aqui o exercito, assentáram aquelle dia o campo assassado do forte, e ti-

veram conselho sobre o modo de como se commetteria; e assentou-se, que fosse pelos cantos do muro, pera o que se fabricáram grandes pontes de madeira sobre rodas, e algumas mantas fortes, e escadas, em que se gastáram dous, ou tres dias. E tendo tudo prestes, hum dia de madrugada commettêram a fortaleza os nossos por huma parte, e ElRey pela outra. E pondo as pontes em que pez a muitas bombardadas, e espingardadas, que sobre elles choviam, encostáram as escadas ao muro, e subindo os nossos por ellas, o cavalgáram, e a poder de golpes, e cutiladas deram comfigo da banda de dentro, onde tiveram huma muito grande batalha com os inimigos, em que houve muitos damnos, e mortes de parte a parte. ElRey da Cota com a sua gente, tambem depois de muitos trances, entrou a tranquei-

# DEC. VI. LIV. VIII. CAP. VII. 171

queira, com que os inimigos se acabáram de pôr em desbarato, e a largáram de todo, mandando-lhe D. Jorge de Castro dar logo fogo, em que toda se consumio. Este dia passáram naquella parte, e mandáram (que eram muitos) a Cota pera se curarem.

A outro dia foram caminhando até chegarem á outra tranqueira, chamada a Maluana, que estava em outro passo da mesima traça, e modo de passada. E commettendo-a os nossos por huma parte, e ElRey pela outra, foi entrada, e tomada, ainda que com muitos riscos, e mortes dos nossos, e com perda de mais de seiscentos dos inimi-

gos, que a largáram.

À outro dia foram ter a outra tranquei-ra, duas leguas desta, chamada Grubabilem, que era maior, e mais forte que as outras, por ser perto da Cidade de Ceitavaca. O panno do muro, que corria na face, era maior, e mais grosso que os das outras atrás. Em cada ponta tinha dous baluartes mui grandes, e pelo muro muitas guaritas muito bem provídas de gente, e munições. Da parte do rio, que era o mesmo Matual, corria hum espesso Bambual, e da outra hum muito intratavel mato. Aqui nesta tranqueira estava o poder do Madune, posto que elle estava na Cidade. Esta tranqueira foi commettida com muito grande

determinação, e houve neste commettimento muitos casos espantosos, que não particularizamos, porque não sabemos os nomes dos que os obráram; mas por sim do negocio, ainda que foi com perda dos nossos, a tranqueira foi ganhada, e nella sicáram aquelle dia descançando do trabalho, e curando os feridos, que eram muitos.

Ao outro dia foram marchando pera Ceitavaca, que estava duas leguas adiante, e no caminho acháram o Madune com todo o poder. E vindos a batalha, (que foi muito aspera, e cruel, em que houve muito

to aspera, e cruel, em que houve muito damno,) sicou o Madune vencido, e desbaratado, e soi sugindo pera as serras de

baratado, e foi fugindo pera as serras de Dina Vaca, largando a Cidade em mãos dos

nossos, que entráram nella vitoriosos.

He esta Cidade muito grande, e está situada antre quatro serras, e este mesmo rio de Matual a partia pelo meio, (que por outro nome se chama de Calane,) que vem dos confins do Reyno de Candea. Da banda do Sul estam os Paços de ElRey sobre hum tezo, que são feitos a modo de huma formosa fortaleza, com seus muros muito grossos, e sortes, e sobe-se a elles por vinte degráos mui largos, e grandes. He a fortaleza quadrada, e em cada quadra tem tres portas por onde se serve; desta banda sica ametade da Cidade, e da outra do Norte

# DEC. VI. LIV. VIII. CAP. VII. 173

outra ametade; e nesta parte tem o mais soberbo, e sumptuoso Pagode, que ha em toda aquella Ilha, que he dedicado a hum Idolo seu, que se chama Paramisura. A fabrica deste Pagode he estranha, e assirma-se que se poz nella perto de vinte annos, trabalhando de continuo nella mais de dous mil obreiros.

Entrados os nossos na Cidade, aposentou-se ElRey nos Paços do irmão, onde achou muitas riquezas; e D. Jorge de Caf-tro com os seus soldados naquella parte da Cidade, que foi mettida a facco dos nossos, e acháram muito ouro, drogas, e fazendas de todas as sortes, de que se enchêram bem. Depois se passáram á outra banda, e fizeram o mesmo, sem tocarem os Pagodes, que lho mandou assim D. Jorge de Castro por amor de ElRey da Cota, que nelles mandou pôr guardas. E as gentes de ElRey foram as que mais roubáram, porque como ladrões de casa caváram, e desenterráram muitas riquezas. O Madune, que estava recolhido nas serras de Dina Vaca, vendo-se perdido, e desbaratado, e o irmão senhor da sua Cidade, quiz usar de seu artisicio, despedindo seus Embaixadores a ElRey seu irmão, e a D. Jorge de Castro, que entráram por Ceitavaca, e foram levados a ElRey, que os ouvio, presente D. Jorge de Castro.

El-

Elles lhe disseram: » Que o Madune seu » irmão lhe mandava pedir misericordia, e » que bem confessava que tinha muitas cul-» pas, de que já estava bem castigado, e » arrependido. Que lhe pedia muito se qui-» zesse reconciliar com elle, que estava pres-» tes pera lhe dar todas as satisfações neces-» sarias. » ElRey, que era homem de muito bom coração, e natureza, (cousa alheia desta nação Chingalá,) compadecido das miferias do irmão, parecendo-lhe que já não tentaria contra elle mais suas maldades, disse a D. Jorge de Castro, que elle queria pazes com seu irmão, se lhe a elle parecesse bem. D. Jorge de Castro lhe disse: » Que » fizesse elle naquella materia o que lhe bem » viesse, e o que fosse melhor pera elle, e » pera quietação do seu Reyno. » Com isto despedio ElRey os Embaixadores, por quem mandou dizer a seu irmão: » Que se viesse » pera Ceitavaca, e que alli se reconcilia-» riam, e assentariam as pazes, » mandando-lhe hum seguro seu, e outro de D. Jorge de Castro. O Madune soi logo acompanhado de alguns Modeliares mui princi-paes; e chegando a Ceitavaca, o recebeo o ir-mão muito bem, abraçando-o com muito amor, e boa vontade, (não havendo cousa alguma disto no Madune,) e presente Dom Jorge de Castro se reconciliáram, e

DEC. VI. LIV. VIII. CAP. VII. 175
fizeram pazes, com as condições seguintes:

» Que nunca mais elle Madune faria
» guerra a seu irmão, e que lhe largaria to» das as terras que lhe tinha tomadas. E que
» daria logo a D. Jorge de Castro cem mil
» pagodes pera as despezas daquella Arma» da, pois elle fora occasião da guerra. E
» que pera a jornada de Candea daria todos
» os servidores, e mantimentos necessarios
» por dinheiro. E que ElRey da Cota sería
» obrigado a lhe dar tres mil homens pera

» o acompanharem nella.»

Feitos estes contratos, ambos os Reys firmáram pazes a seu modo, ficando alli mui-to amigos. D. Jorge de Castro se começou a fazer prestes pera passar a Candea, como lhe era mandado; e se aquelle Rey se tivesse feito Christão, haveria o trabalho da jornada por bem empregado, e favorecellohia contra os seus se tentassem alguma novidade, e tambem o reconciliaria com o filho; e quando não, castigallo-hia pelas culpas passadas. E começou a puxar por aquel-les Reys, pelas cousas que eram obrigados a lhe dar. O Madune cumprio logo com os cem mil pagodes que devia, com o que D. Jorge de Castro sez duas pagas aos soldados, e assim lhe deo os mantimentos, e servidores que lhe foram necessarios.

El-

ElRey da Cota como era grande amigo dos Portuguezes, pelas muitas obrigações que lhes tinha, entendendo, e conhecendo a malicia do Rey de Candea, e que tudo eram invenções, pelo receio com que esta-va, quiz tirar a D. Jorge de Castro daquel-la jornada, pondo-lhe diante muitos inconvenientes, e affirmando-lhe: » Que a jorna-» da era muito arrifcada, e perigosa por cau-» sa dos passos difficultosos que tinha. E que » aquelle Rey posto que era seu primo com
» irmão, muitas mais obrigações tinha aos
» Portuguezes que a elle: que lhe affirmava,
» que não tinha por seguro o siar-se delle,
» e porque todas as vezes que visse tempo,
» e occasião, lhe havia de ordenar todas as » traições que pudesse. » D. Jorge de Castro The agradeceo aquelle conselho; mas como estava amarrado ao regimento do Governador, não se quiz mover a cousa alguma sóra delle, e lhe pedio a gente que lhe tinha promettido, que lhe elle logo deo.

E depois de tudo prestes, se partio na entrada de Abril, despedindo-se daquelles Reys, e o da Cota se soi juntamente pera seu Reyno. D. Jorge soi caminhando por suas jornadas, de que o Rey de Candea era avisado todos os dias. E receando-se que entrando D. Jorge de Castro no seu Reyno com aquelle poder o prendesse, e castigas-

le,

se, não querendo ficar á sua cortezia, ajuntou quarenta mil homens, e fortificou a sua Cidade, com tenção de lhe defender a entrada, trazendo nelle grandes vigias. E huma noite teve rebate, que já os nossos es-tavam huma legua da Cidade, e acudindo ElRey com aquelle alvoroço, com toda a gente pera o esperar á entrada della, quiz nosso Senhor que tivesse o Capitão Francez (que estava como reteudo com os seus soldados) tempo pera sugir, e com a escuridão da noite soi caminhando, e chegou a D. Jorge de Castro, estando com o exercito assentado huma legua da Cidade, pera ao outro dia entrar nella, e dando-lhe rebate do modo de como ElRey o esperava, e do grande poder que tinha, e de como tudo foram invenções, ficou D. Jorge sobresaltado, e chamou logo os Capitaes a conselho, e perante todos tornou a ouvir o Capitão Francez. Vendo todos aquillo, votáram, » que se deviam tornar logo a recolher, por-» que estavam trinta leguas pelo coração da » Ilha, e que haviam de passar muitos pas-» sos estreitos, e difficultosos; e que se a-» quelle Rey os fosse commetter, não tinham » poder pera pelejarem com elle. » Com esta resolução alevantáram logo o campo, e voltáram com grande pressa, mas com muito boa ordem. ElRey de Candea teve pela Couto. Tom. III. P.II. ma-

manha recado de sua retirada, e sahindo com todo seu poder os foi seguindo por des-viados caminhos, e adiantando-se os esperou em huns passos muito estreitos, e dissicultosos, e tomando-os naquellas estreituras, em que os nossos se não podiam revolver, os foram derribando ás espingardadas, e fréchadas sem os nossos terem repairo algum, nem defensão. D. Jorge de Castro com os Fidalgos, e Capitaes ficaram sem poderem governar os seus, porque como todos hiam a fio, e divididos, e muita distancia huns dos outros, não lhes podiam valer, nem elles tinham quem o fizesse a elles, que tambem hiam no mesmo risco, e todos feridos. Assim foram pelejando até sahirem das terras de Candea, em que os deixáram, ficando setecentos homens mortos, e perdidos por esses matos, em que entravam quatrocentos Portuguezes; e os mais Christãos da terra, e gente da Cota, e todos os mais que escaparam feridos de muitas feridas. E indo caminhando pelas terras do Madune, lhe sahio hum Modeliar seu com quinhentos homens, e disse a D. Jorge de Castro, que o Madune lhe pedia que se recolhesse por Ceitavaca, que o esperava pera lhe dar todo o necessario. D. Jorge de Castro mostrou agradecer-lho muito, e como era prudente, bem entendeo a malicia do Madune,

## DEC. VI. LIV. VIII. CAP. VII. 179

e disse ao Modeliar, que assim o faria. E tanto que foi noite, que se aposentou em hum lugar desviado do Modeliar, depois de o segurar, se levantou, e tomou o caminho da Cota por caminhos desviados de Ceitavaca, ficando-lhe nas estancias trinta homens mal feridos, e que não podiam caminhar. Ao outro dia pela manha se levantou o Modeliar, e achou as estancias vasias, etomando o sato que achou, e os seridos, se foi pera Ceitavaca. O Madune mandou cortar a cabeça a todos os Portu-guezes, dizendo-lhes, que o mesmo houvera de fazer ao Capitão, e a todos. Isto se soube depois de hum daquelles, que teve modo com que fugio, e se embrenhou, e dahi a alguns dias foi ter a Cota. D. Jorge foi seu caminho muito apressado, e encontrou ElRey da Cota com toda a sua gente, que o vinha buscar, porque já tinha aviso da desaventura acontecida, e adivinhada delle. D. Jorge de Castro vendo ElRey, sicou desalivado, e deo-lhe grandes agradecimentos daquelle soccorro, e foi-se com elle até à Cota, onde ElRey agazalhou a todos os Portuguezes, e os curou, e deo todo o necessario. D. Jorge como sarou se foi pera Columbo, e na entrada de Setembro se passou a Cochim, onde chegou pouco antes do Governador Jorge Cabral. M ii CA

### CAPITULO VIII.

De como o Rey da Pimenta se tornou pera o seu Reyno: e de como o Capitão de Cochim o foi buscar a Bardela: e da grande batalha que lhe deo, em que elle, e ElRey de Bardela morrêram.

Depois que o Rey da Pimenta fez com o Camorim as ceremonias de suas perfilhações, se tornou pera o seu Reyno, pouco depois do Governador partido pera Goa, e se metteo em Bardela com gente, e poder pera se defender de ElRey de Cochim, e pera lhe fazer guerra, como começou a continuar com muitos navios por aquelles rios dentro. ElRey de Cochim, e o Capitão da Cidade tratáram de tomar aquelle Rey ás mãos, e de o destruirem de todo; pera o que ajuntáram suas gentes, e foram contra elle, ElRey de Cochim por terra, e os nossos por mar em muitas embarcações. Levava o Capitão Francisco da Silva perto de seiscentos Portuguezes, em que entravam os da Armada de Fernão de Sousa de Castello-branco, que já eram recolhidos por ser em sim de Abril.

Chegados os nossos a Bardela, desembarcáram em terra, sem lho ninguem estorvar, e foram assentar seu exercito em hum

### DEC. VI. LIV. VIII. CAP. VIII. 181

campo muito grande, que estava fóra da Cidade, em que o Rey de Bardela estava com todo o seu poder, com as costas na Cidade. Francisco da Silva mandou alguns recados a ElRey sobre se tornar a consederar com ElRey de Cochim. E correo isto de seição, que pedio ElRey que se vissem sós no meio do campo antre ambos os exercitos, o que Francisco da Silva acceitou; e vindo ambos sós á falla, she tornou Francisco de Silva a calculato de silva a consederar cisco da Silva a pôr diante as obrigações que tinha a ElRey de Cochim, e perjuizo que era pera todos aquelles Reys, ajuntar-se, e perfilhar-se com o Camorim; porque como era maior em poder que todos, estava muito certo fazer-se senhor de todos aquelles Reynos, o que nunca poderia fazer se estivessem unidos ao de Cochim. Sobre isto lhe deo tantas razões, que lhe disse El-Rey, » que faria naquelle negocio tudo o » que quizesse. » Francisco da Silva lhe disse: » Que se havia de entregar nas mãos de El-» Rey de Cochim, que era seu pai, e que » elle disporia de suas cousas como bom si-» lho. » À isto refusou ElRey tanto, que disse: » Que antes perderia a vida, e o Es-» tado, que fazer tal; que se elle o quizes-» se levar pera Cochim, e tello na fortale-» za em refens, em quanto segurasse as cou-» sas da paz, que se iria com elle; e que n tor-

» tornaria a desfazer as perfilhações com o » Çamorim. » Francisco da Silva como era homem de pouco conselho, e governo, ain-da que grande cavalleiro, amarrou-se a se elle entregar a ElRey de Cochim, sendo bem bastante satisfação a que elle de si dava, como era entregar-se a elle, e depois que tivera em seu poder, o tempo pudera cu-rar tudo, e tornáram-se aquelles dous Reys a unir, e a aparentar. E vendo que Francisco da Silva não queria concluir com elle naquelle negocio, despedio-se delle, dizen-do-lhe: » Que pois não acceitava o que lhe » offerecia, que elle trabalharia tudo o que » pudesse por defender sua casa. » E reco-Ihido a seu exercito, achou mais dous mil Nayres, que lhe chegáram de refresco, com que sicou tão soberbo, que sez sinal de batalha. Francisco da Silva se poz tambem em campo, e começáram a travar huns com os outros, e da primeira surriada lhe derribou a nossa espingardaria huma somma de Nayres, e antre elles quiz Deos que désse huma espingardada no Rey da Pimenta, com o que se soi recolhendo pera a Cidade. E como hia ferido de morte, á porta de seus Paços cahio morto, sem o saberem os que ficavam no campo em batalha muito travada, e cruel, em que houve muito damno de parte a parte.

As

# DEC. VI. LIV. VIII. CAP. VIII. 183

As novas da morte de ElRey começáram logo a correr, com o que os seus se recolhêram pera a Cidade desbaratados. Francisco da Silva foi seguindo a vitoria, e entrou na Cidade até chegar aos Paços de El-Rey, a que mandou pôr fogo. Os inimigos tanto que viram as labaredas nas casas do seu Rey, tornáram a voltar sobre os nossos com tamanho ímpeto, que começáram a derribar nelles, e a mór parte se começou a recolher com grande desarranjo, sicando Francisco da Silva com perto de cento e sincoenta homens de opinião, que o não qui-zeram deixar. Alguns casados de Cochim, que sabiam muito bem os costumes dos Nayres, disseram ao Capitão, que se recolhesse, e se contentasse com a vitoria, porque an-tre os Malavares a maior assronta de todas era queimarem as casas do Rey. Com isto se foi sahindo pera o campo, pelejando sempre com os inimigos, sem saber ainda da morte do Rey. Os inimigos foram crescendo, e carregando sobre os nossos de feição, que se viram perdidos; e ainda quiz a desaventura, pera maior perdição, que naquelle mesmo tempo descarregasse, e se dessizesse em agua huma medonha trovoada, que já estava armada, que era a primeira do inverno, e foi a agua tanta, que affogava os nossos, e impedio a espingardaria com que ทลีด

não pode laborar. Os inimigos entendendo o negocio, e vendo cessar a espingardaria, que era o que os mais assombrava, cobrando animo carregáram sobre os nossos, e com seus arcos, que a chuva não impedia, foram encravando, e derribando bem á sua vontade. Os nossos vendo-se perdidos viráram as costas, e foram-se recolhendo pera a praia, onde estavam os navios, a que se lançavam a nado. Francisco da Silva, que era grande cavalleiro, acompanhado de al-guns Fidalgos, e Cavalleiros (que nunca o deixáram) não quiz virar as costas, e foi sempre pelejando com os inimigos, com o rosto nelles, mostrando bem seu valor, e esforço; mas como os inimigos eram muitos, e estavam no campo largo, cercáram os nossos, e apertáram com elles de feição, que derribaram D. Pedro de Sousa, Fernão de Soufa de Castello-branco, Fernão Rodrigues de Mariz, Antonio Machado de Gouvea, e outros Fidalgos, e Cavalleiros, todos de feridas mortaes.

Francisco da Silva vendo aquelle estrago, disse pera os que ainda o acompanhavam: » Que se recolhessem, porque elle se » não queria salvar onde via perder tantos, » e tão esforçados Fidalgos, e Cavalleiros. » E com esta furia remetteo com os inimigos como hum touro seroz, e mettendo-se em

meio

# DEC. VI. LIV. VIII. CAP. VIII. 185

meio delles, fez cousas que espantou a todos. Mas como elle era só, e os inimigos tantos, e as forças lhe cançáram, cahio atassalhado de cruelissimas feridas. Os inimigos vendo-o cahir, remettêram a elle pera o desarmarem, sobre o que houve tamanha re-ferta, (por quererem todos levar delle seu pedaço,) que se descuidáram dos nossos; e os feridos, que já atrás nomeámos, tiveram tempo pera ajudados dos outros se recolherem á praia, onde sobre a embarcação havia tamanho desarranjo, que andava o rio coalhado de homens anado, e assim se recolhêram com trabalho aos navios: Fernão de Sousa de Castello-branco com muitas feridas, e com huma espingardada por huma perna, de que sempre foi manco: D. Pedro de Sousa outra, de que não perigou, e todos os mais com tantas feridas, que Fernão Rodrigues de Mariz levava quatorze; e se-não fora a morte de Francisco da Silva, cujos despojos embaraçáram os inimigos, nenhum escapava.

Recolhidos todos, foram-se pera Cochim, e succedeo na Capitanía Henrique de Sousa Chichorro. Ao outro dia mandou buscar o corpo de Francisco da Silva, ao que foram alguns navios, e gente, e ao longo da praia o acháram, e a dezesete Portuguezes mais, nús todos, com feridas mortalissimas; e re-

colhidos todos, se tornáram pera Cochim, e

lhes deram mui honrosas sepulturas.

Desbaratados os nossos, se recolhêram os inimigos pera a sua Cidade, e fizeram as exequias ao seu Rey, conforme ao seu modo, e costume, com muita pompa. E depois de feitas, todos os de sua casa, e que tinham delle tenças, e comedías, que seriam perto de quatro mil Nayres, sobre a mes-ma cova se fizeram Amoucos, com suas ceremonias, rapando as barbas de huma ilharga, (que he o final pera serem conhecidos,) e juraram em seus Pagodes de morrerem todos em vingança da morte do seu Rey. Feito isto, logo se ajuntáram quinhentos os de mais obrigação, e foram dar na Ilha de Arú, que he de ElRey de Cochim, e a puzeram a fogo, e a ferro. Dalli passáram a Cochim de sima, e entráram huma madrugada pela Cidade, em que fizeram grandes damnos, e cruezas, matando, e espedaçando muita gente. ElRey com os da sua casa, e todos os mais que puderam, se recolhêram pera a nossa Cidade, que se metteo em revolta, porque chegáram os Amoucos até os arrabaldes. O Capitão Henrique de Sousa Chichorro, ajuntando todos os moradores, sahio a buscar os Amoucos, e soi apôs elles até Cochim de sima, e os achou pelejando na Judiaria com os Judeos, que se lhes defen-

# DEC. VI. LIV. VIII. CAP. IX. 187

fendiam mui bem. Os nossos deram nelles, e os mettêram todos á espada sem lhes escapar hum só. Feito isto, deixou o Capitão nas casas de ElRey Antonio de Sá Pinheiro com trinta soldados pera sua guarda, e elle se recolheo pera a Cidade, e fortiscou as entradas das ruas, porque se esperava pelos mais Amoucos, tendo sempre no campo grandes vigias, e atalaias.

### CAPITULO IX.

De como o Camorim passou ao Reyno da Pimenta pera tomar posse delle, por lhe pertencer pela persilhação: e de como Fernão Rodrigues de Mariz partio pera Goa no mez de Junho com novas das galés: e da espantosa viagem que fez.

Anto que o Çamorim teve novas da morte de ElRey da Pimenta, com quem estava persilhado, logo determinou de ir tomar posse daquelle Reyno, como herdeiro delle, e começou a ajuntar seu poder com muita pressa. Disto foi logo avisado ElRey de Cochim, que mandou rebate a Henrique de Sousa Chichorro, que vendo a importancia do negocio, mandou com muita pressa armar perto de quinze navios, catures, manchuas, e tones, em que vam cento e sincoenta homens, e por Capitão mór de todos ele-

geo seu cunhado Antonio Correa, irmão de sua mulher, cavalleiro mui honrado, e antigo no serviço de ElRey, e lhe deo por regimento, que sosse pelos rios dentro nietter em Chor a Manchora. (He esta huma alagôa, que fica nas costas da Cidade de Pa-nane, que he tão grande, que affirmam os naturaes que tem vinte leguas em roda, e nella entram todos aquelles rios, que vão fahir ao mar, que descem da serra, e por elles podem entrar navios de remo até se metterem nella. No verão se sécca toda, sicando no meio della sempre hum braço do rio, em que nadão catures; e todos os campos á roda se semeão de arroz, de que se colhe huma grande quantidade.) E porque forçado o Çamorim havia de passar hum daquelles rios pera estoutra banda de longo da alagôa, mandou o Capitão a seu cunhado que se mettesse nella, e lhe defendesse o passo.

Partidos estes navios pelos rios de Cochim dentro, foram entrar na alagôa, onde se deixáram estar com grande vigia. João Pereira, Capitão de Cranganor, com a gente de sua obrigação, e ElRey de Cochim, tambem se foi pôr em outros passos, porque tivesse o Çamorim tudo impedido. Elle tanto que teve a sua gente junta, começou a marchar, e chegando aos estreitos por onde havia de passar, achou todos impedidos

# DEC. VI. LIV. VIII. CAP. IX. 189

dos nossos navios. Antonio Correa tanto que vio a gente do Camorim, começou-os a varejar com a artilheria de feição, que lhe ferio, e derribou muitos; e os inimigos da outra banda se puzeram tambem com os nosfos ás espingardadas todos os dias, e noites, que foram muitos, em que houve damno d'ambas as partes. As munições dos nossos se gastáram todas; mas João Pereira os proveo de tudo o necessario, por hum passo que se chama de Matepirão, que he o mais secco de todos.

Disto foi avisado o Camorim, e mandou hum grosso poder a tomar aquelle passo pera impedir os provimentos aos nossos navios. João Pereira, Capitão de Cranganor, tanto que teve rebate daquelle negocio, se passou ao passo com todo o poder, donde se poz á bataria com a gente do Camorim, com quem teve algumas escaramuças, em que os nossos fizeram cousas muito notaveis, que por serem muitas, e miudas as deixamos, porque não sosser a historia tanto. E todavia de tal maneira lhe desendêram os nossos os passos, que desconsiado o Camorim, se carteou com ElRey de Diamper, que era do seu bando, pera que lhe désse passagem por seu Reyno pera o da Pimen-ta. Disto soi tambem avisado Antonio Correa, e mandou-lhe tomar o passo de Malu-

tur, que he pelo pé da ferra, por onde elle pertendia passar; mas como o rio alli de maré vasia não deixava agua pera os navios nadarem, foi-lhes necessario assassarem-se por não ficarem em secco. Com isto teve o Çamorim tempo pera passar á outra banda, o que ainda não pode fazer senão em trajos de Jogue, que foi a cousa mais vituperada pera elle, que todas as da vida. E ajuntando-se com ElRey de Diamper, e com outros do seu bando, passou ao Reyno da Pimenta, e tomou posse delle, persilhando o Principe sobrinho do morto em Principe herdeiro, como tinha feito em vida de seu tio.

O Capitão de Cochim, tanto que soube ser o Camorim passado, armou todos os navios que pode, e mandou recolher Antonio Correa seu cunhado, e lhe deo mais navios, e gente, com que andou pelos rios de Bardela, e Diamper dentro, fazendo toda a guerra que pode, dando-lhes em muitos lugares que lhes abrazou, e queimou. O Capitão de Cochim ajuntando todos os casados, e toda a mais gente que havia em Cochim, soi dar na Ilha de Parebalão, que era do Rey da Pimenta, e a destruio de todo, matando-lhe muita gente. E desejando de dar em Bardela, mandou solicitar os Reys de Porca, e de Palur, e o Mangate Caimal, e

## DEC. VI. LIV. VIII. CAP. IX. 191

o Mangate Casta de Lua, e outros Senhores, e Caimais, (que sempre foram do bando de ElRey de Cochim,) pera se ajuntarem com elle; e não só se escusáram, mas ajudáram o Camorim, porque estavam escandalizados do Governador Martim Affonso de Sousa lhes tirar as tenças, que lhes ElRey de Portugal mandou dar, pelos muitos serviços que todos lhe fizeram nas guerras contra o Camorim, quando se quiz ir coroar a Repelim, (como na quinta Decada no Cap. I. do I. Liv. fica dito,) por onde fe verá quanto em prejuizo da Fazenda de ElRey, e do Estado da India são algumas crecensas, que certos Governadores, e Viso-Reys querem fazer á Fazenda de El-Rey, só pera tirarem Certidões de serviços, podendo-se chamar mais deserviços, e destruição de sua Fazenda, que o nome que lhe elles querem pôr; porque desta pouqui-dade que estes tinham de tença, que se lhes tirou, com que os tinham seguros no servi-ço de ElRey de Portugal, nasceo passarem-se á parte do Camorim em damno do Es-tado, e não acudir pimenta pera as nãos, em que ElRey recebeo muitos annos huma mui notavel perda, e sazerem-se muitas despezas em grandes Armadas pera andarem pelos rios de Cochim, fazendo vir a pimenta não só comprada a mais dinheiro, mas

ainda á custa de muito sangue de vassallos

Portuguezes.

E tornando á nossa ordem, a guerra sicon durando todo o inverno com muitos trabalhos, gastos, e despezas, com que tam-bem os inimigos sicáram bem quebrantados. Neste tempo, que era em Junho, escreveo o Capitão de Chalé huma carta ao de Cochim, em que lhe dizia, » que chegára hu-» ma não a Capocate em Maio, que viera » de Meca, e dava por novas certas, que » ficava em Suez huma Armada de galés pof-» ta já no mar pera passar á India, e que » elle tinha mandado tres, ou quatro Pata-» mares por terra com recado ao Governa-» dor, e que todos lhe tomáram a gente do » Çamorim; que lhe pedia, vista a impor-» tancia do negocio, trabalhasse por avisar » ao Governador por todas as vias que pu-» desse. »

Vendo Henrique de Sousa Chichorro quanto aquillo importava, e que não havia ainda o caminho pelas terras do Pande ( que são pera sima da serra ) descuberto, como depois se descubrio, quiz arriscar hum navio por mar, (posto que era começo do inverno,) que começou logo a negociar com muita pressa. Pera esta jornada se offereceo Fernão Rodrigues de Mariz, que se negociou, e a tres dias do mez de Junho deo á

vé-

# DEC. VI. LIV. VIII. CAP. IX. 193

véla, levando comfigo sete companheiros. E navegando com mares muito grossos, alagados, e destroçados, foram tomar Chalé, onde se reformáram de todo o necessario; e dando-lhe o tempo hum pequeno jazigo, tornou a seu caminho, com mares tão grossos, e soberbos, que os comiam, e assim foram ferrar a bahia de Cananor com mantimentos podres, e perdidos. Alli se refizeram de outros, e tornáram á sua jornada. E indo de monte Deli pera diante lhe cur-sou o tempo de seição, que se viram per-didos; e o que peior soi, que era o vento travessão, que os não deixava navegar. E por não darem á costa, surgiram tanto á vante como o rio de Mangesirão, onde estiveram com infinito trabalho já desconfiados das vidas. Os mares cresciam tanto, e tão apressados, que se affirma lhe deram oito juntos, com que o navio se virou; e os Portuguezes tiveram tanto acordo, que cortáram a amarra, e afferrados todos no navio, e amarrados a cordas, e assim mesmo os marinheiros, permittio Deos que os mesmos mares fossem encaminhando o navio até o embocar pelo rio de Mangesirão dentro; e tanto que o masto, que hia direito pera baixo, tocou no fundo, com a força da pancada saltou o navio pera sima, e tornou a ficar virado, e os Portuguezes encapellados, Couto. Tom. III. P. II.

e a nado tornáram a ferrar o navio, sem perigar algum delles, e assim chegáram á povoação com o navio destroçado, e desbaratado. Os naturaes deste rio estavam de paz com o Estado, mas andavam travados em guerra huns vizinhos com outros; e os da terra agazalháram os nossos, e lhes deram por seu dinheiro tudo o de que tiveram necessidade pera o concerto do navio. Só mantimentos não acháram, porque por causa da guerra estava tudo perdido, e por gran-de aderencia lhes deram dous fardos de arroz por sincoenta pagodes, e com elles, e algum peixe tornáram a fua viagem, e alagados muitas vezes, e com immenfos trabalhos, e perigos foram ferrar Goa a velha pelo S. João, e por dentro dos rios chegáram a Goa.

Fernão Rodrigues de Mariz se vio com o Governador, e lhe deo as cartas, que de molhadas se não podiam ler, e lhe contou todas as novas do que era passado, assim das galés, como da morte de Francisco da Silva, e da passagem do Camorim ao Reyno da Pimenta. Isto sentio o Governador muito, porque eram cousas que molestavam o Estado, e porque as novas das galés lhe não haviam de deixar acudir áquellas cousas, como era necessario. A Fernão Rodrigues de Mariz sez muitas honras, e mercês, e o mescês

#### DEC. VI. LIV. VIII. CAP. IX. 195

mesmo a seus soldados, por se arriscarem assim em huma viagem tão perigosa pelo serviço de ElRey. Com estas novas mandou o Governador dar mais pressa ás cousas da Armada, porque sem dúvida esperava as galés na entrada de Setembro. E deixallo hemos agora por hum pouco, porque he necessario continuar com as cousas de Maluco, que nos cabem aqui.

#### CAPITULO X.

Das cousas, que acontecêram em Maluco até chegar fordão de Freitas: e de como Bernaldim de Sousa entregou a fortaleza a Christovão de Sá: e de outras cousas que mais passáram.

Temos deixado as cousas de Maluco em tregoas, os nossos com o Rey de Geilolo, que se tinha feito o mais poderoso de todos os daquelle Archipelago. E como era máo, e tyranno, e inimigo do nome Christão, fazia toda a guerra que podia aos Christãos de Moro, dando-lhes em suas povoações, destruindo-lhas, matando, e cativando muitos; e contra o contrato das tregoas recolhia em sua Cidade todos os escravos dos Portuguezes que sugiam de Ternate. Disto andava tão escandalizado Bernaldim de Sousa, que desejava de lhe dar hum

muito grande castigo, primeiro que sosse outro Capitão. E pera ter occasião de quebrar as tregoas, commetteo-o ElRey de Ternate. que lhe deixasse fazer repreza em alguma gente de Geilolo, que alli andava na Cidade, pera a troco della haver os escravos que aquelle Rey lá tinha em seu poder. Disto se éscusou EsRey, assim por se temer do outro, como por ser seu genro, seu parente, e Mouro como elle. Mas depois tendo al-guns aggravos delle, disse a Bernaldim de Sousa, que naquella materia podia fazer tu-do o que lhe bem parecesse, que elle o aju-daria com tudo o que pudesse. Com isto man-dou logo Bernaldim de Sousa armar algumas fultas, e corocoras, e as proveo de gente, e munições, e as repartio em duas Capitanías, huma dellas deo a Ruy Dias Goelho, moço da Camara do Duque de Bragança, (que então servia de Capitão mór do mar,) a outra deo a Manoel Lobo, e os despedio, dando-lhes por regimento, que se fossem á Ilha do Moro, cada hum por sua parte, e que fizessem por aquella costa do Reyno de Geilolo toda a guerra que pudessem.

Passados estes Capitaes ao Moro, deram em alguns lugares, que mettêram a ferro, e a sogo, e cativáram algumas pessoas. E depois de terem bem de cativos, mandáram

# DEC. VI. LIV. VIII. CAP. X. 197

dizer ao Rey de Geilolo por via de Raque Naque, Regedor do Tolo: » Que lhes » mandasse a artilheria que tinha da fortale-» za, e os escravos dos Portuguezes, e que » lhe mandariam os cativos que tinham. » A isto respondeo elle: » Que não daria o » mais ruim berço por todos os cativos. » Com este desengano se recolheram a Ternate. O Capitão mandou apregoar logo guerra contra ElRey de Geilolo, e concertou-fe com ElRey de Ternate de lhe fazerem toda a que pudessem; e assim armou logo ElRey suas corocoras, e mandou Cachil Guzarate seu meio irmão da parte da mãi, e seu Capitão mór do mar, pera que fosse por toda a costa de Geilolo, e a destruisse; e o Capitão mandou em sua companhia Ruy Dias Coelho com toda a Armada da fortaleza. Passados ambos ao Moro, deram em muitos lugares de Geilolo, e depois de os destruirem se foram pôr sobre a sua barra, e os tiveram de cerco, sem ousarem as embarcações dos pescadores a sahirem fóra, porque logo eram tomadas, o que aquelle Rey teve por muito grande affronta. Passado o tempo do seu provimento, voltáram pera Ternate com muitas prezas, e cativos. Depois disto se embarcou o Rey de Ternate na mesma Armada, levando comsigo os Portuguezes, e passou a Geilolo; e huma

madrugada desembarcou em hum lugar chamado Geima, e o destruio, e abrazou de todo, não deixando cousa alguma em pé; e querendo dar em outros lugares, lhe chegaram novas, que eram vindos navios da India, e que Jordão de Freitas vinha por Capitão da Fortaleza. E como elle era seu inimicissimo, sentio-o tanto, que levou mão da guerra, e voltou pera Ternate. Christovão de Sá, e Jordão de Freitas chegáram no porto de Talangame, onde surgiram, e logo se foram á fortaleza, e Bernaldim de Sousa os recebeo muito bem. Christovão de Sá lhe apresentou a Provisão, e a carta de guia que levava, por cuja virtude lhe en-tregou logo a fortaleza, do que Jordão de Freitas ficou sobrelaltado, porque não sabia das Provisões. Bernaldim de Sousa vendo que não se podia ir aquelle anno pera a India, (porque estava fazendo huma náo no porto de Talangame pera se ir nella,) pas-sou-se pera lá com todos seus criados, e amigos, que eram mais de trinta pessoas, (porque se receou que os Geilolos lhe fossem queimar a não, ) e alli se deixou estar, dando-lhe pressa. Christovão de Sá sicou correndo com a obrigação da fortaleza.

Jordão de Freitas tomou casas em terra, onde se aposentou até lhe caber o tempo, sem correr com ElRey, nem ElRey

# DEC. VI. LIV. VIII. CAP. X. 199

com elle; antes muitas pessoas lhe aconse-lhavam, que devia reconciliar-se com ElRey, pois havia de ficar naquella fortaleza, o que elle não quiz fazer. O Rey de Geilolo affrontado, e magoado dos nossos lhe destruirem seus lugares, armou as suas corocoras, e mandou ao seu Capitão mór que trabalhasse por lhe queimar a náo de Bernaldim de Sousa. Esta Armada chegou huma madrugada ao porto de Talangame, e queren-do desembarcar sentio grandes vigias, e tor-nou-se a recolher. Dalli passou adiante, e foi dar em hum lugar da mesma Ilha, chamado Xulá, e o queimou, e abrazou. Bernaldim de Sousa tanto que sentio os inimigos, acudio á praia pera lhes defender a desembarcação, e dahi a pouco vio o sogo no lugar de Xulá, e sentio muito não ter navios pera sahir aos inimigos; e vindo amanhecendo chegáram alli seis corocoras, em que vinha Cachil Page, irmão de Elera acudir a Xulá, pelo sogo que em Tera Rey, acudir a Xulá, pelo fogo que em Ternate víram. Bernaldim de Sousa estimou muito sua chegada, e embarcando-se com vinte homens em huma corocora, foi com elles buscar os inimigos; e chegando a Xulá, víram ir a Armada de Geilolo já affas-tada, e recolhendo-se. Cachil Page, e Ber-naldim de Sousa os foram seguindo até á tarde com tanta furia, que Bernaldim de Soufa,

sarda. E olhando pelas corocoras de Cachil Page, vio que sicavam mais de huma legua atrás, o que Cachil Page fez de industria, porque era fraquissimo, e muito pusillanime; e entendendo de Bernaldim de Sousa que havia de pelejar com a Armada de Geilolo, se fez manco, e deixou-se sicar. Bernaldim de Sousa vendo-se tão perto dos inimigos, e que não levava navios pera os commetter, foi sua paixão tamanha, que rebentava; e vendo que sería temeridade commetter só os inimigos, tornou a voltar pera Ternate, e os inimigos foram seu caminho sem o querer seguir. E chegando a Talangame muito affrontado daquella retirada, querendo-se satisfazer della, mandou fazer queixume a ElRey de seu irmão Cachil Page, e pedir-lhe que lhe mandasse sinco co-rocoras, e mandou convidar á fortaleza seus amigos pera o acompanharem em huma jor-nada que queria fazer. ElRey lhe mandou as corocoras, e da fortaleza lhe acudíram mais de sincoenta homens. E embarcando-se com todos os Portuguezes que alli tinha, e com os que lhe acudíram, partio pera Geilolo. Chegando ao seu porto, lançou em terra huma pessoa, por quem mandou desasiar ElRey pera huma batalha no mar com todas as corocoras que elle quizesse, porque

#### DEC. VI. LIV. VIII. CAP. X. 201

que elle com só aquellas sinco o esperava. ÉlRey acceitou o delatio, mas não lhe sahio. Bernaldim de Soula esperou todo aquelle dia, e noite, e ao outro dia tornou dar á vela pera Ternate, sicando ElRey muito abatido daquelle negocio. A guerra ficou correndo huns aos outros, toda a que podiam, dando huns nos lugares dos outros. Em hum destes assaltos foi cativo aquelle soldado de Geilolo, que cortou a cabeça ao Portuguez, por cujo feito lhe deo o Rey de Geilolo a filha que tinha casada com ElRey de Ternate; e sendo conhecido, o leváram a ElRey de Ternate, que o mandou enforcar na praia. Neste estado deixamos as cousas de Maluco até ser tempo de tornar a ellas.

#### CAPITULO XI.

Das cousas, que o Governador Jorge Cabral fez em Goa: e de como lhe vieram novas, que as galés se tornáram a desarmar, e despedio Manoel de Sousa de Sepulveda pera Cochim: e de como cercou os Principes Malavares na Ilha de Bardela: e do que mais succedeo.

P Assado o Çamorim ao Reyno da Pimenta, (como atrás temos dito no Cap. IX. deste Liv. VIII.,) mandou logo convocar todos os Principes Malavares do seu bando,

que eram dezoito, em que entrava ElRey de Tanor seu vassallo, o que se fez Christão em tempo de Garcia de Sá, (como fica dito no Cap. V. do VII. Liv.) que lhe acudíram com todo o seu poder. Elle os mandou passar á Ilha de Bardela com trinta mil Nayres, e sinco, ou seis mil Amoucos da obrigação do Rey morto, pera dalli passa-rem a Cochim a tomar vingança da morte daquelle Rey, deixando-se elle ficar da ban-da do Chembe com cem mil homens de guerra, de maneira, que toda a potencia do Malavar estava alli junta. Henrique de Sou-sa Chichorro, Capitão de Cochim, fortisi-cou muito bem a Cidade, e ElRey de Cochim ajuntou perto de quarenta mil homens pera defender seu Reyno. Disto avisaram por terra ao Governador por muitos Patamares, que chegaram logo apôs Fernão Rodrigues de Mariz. O Governador andava muito occupado na preparação da Armada, porque determinava ir buscar os Rumes, e sicou embaraçado, vendo que se lhe offereciam estou-tros trabalhos de novo, que não eram menores, nem de menos obrigação pera acudir, que os das galés, porque estava aquel-le Reyno arriscado a se perder de todo, o que sería destruição do Estado. Com estas cousas sicou suspenso, e cha-

mou muitas vezes a conselho os Fidalgos,

# DEC. VI. LIV. VIII. CAP. XI. 203

e Capitaes, e em todos ouvio varios pareceres. E como o Governador desejava de saber o de todos os da Cidade sobre aquella materia, mandou pôr na Sé de Goa huma caixa com algumas sendas por sima por onde podiam caber cartas, e mandou pregar escritos pelas portas das Igrejas, e prégar pelos Pulpitos: » Que toda a pessoa, de » qualquer qualidade que sosse, que lhe qui» zesse dar seu parecer naquella materia, o
» sosse dar seu parecer naquella caixa, ou de» clarando seu nome, ou encubrindo-o, pe» ra que mais livremente pudessem dizer tu» do o que entendiam; » e assim se come-

çáram a lançar muitos.

E pela mesma maneira escreveo ás Cidades de Chaul, e Baçaim o trabalho em que sicava, pedindo que tambem lhe dessem sobre elle seus pareceres, e o quizessem ajudar com navios, e gente pera aquella jornada, pondo-lhes diante as obrigações de leaes, e bons vassallos, e como aquella necessidade era general, e cabia a todos sua parte. Estas cartas lhes foram dadas, e logo lhes respondêram: » Que estavam todos » prestes pera sacrissicarem as vidas por serviço de Deos, do Rey, e desensão de seu » Estado. » Ainda que a Cidade de Chaul dizia na sua carta, (cuja cópia temos em nosso poder:) » Que sem embargo dos mui-

» tos aggravos que tinham dos Governado-» res passados, em necessidade tão urgente, » e forçada, elles se não lembravam mais que » do serviço de Deos, e de ElRey; que el-» les offereciam doze navios armados á sua » custa, de marinheiros, soldados, manti-» mentos, e munições pera tres mezes; e ou-» tros doze com seus marinheiros, e que de » soldados, e mantimentos os provesse elle;» e assim os começáram logo a negociar com muita presteza. O Governador dava em Goa muita pressa a todas as cousas, pera como o Verão entrasse, estar posto no mar pera acudir aonde fosse mais necessario. E como tinha Armada, e armazens encarregado a Capitaes, que corriam com isto, descançava nelles, e provía nas cousas de fóra; porque naquelle Inverno se não tratou de outra cousa, mais que das que cumpriam á Armada. E indo vespera de Sant-Iago á ribeira a visitar a Armada, perguntou áquelles Capitães, em que estado estavam, e elles lhe disseram, que tudo prestes; e que cada vez que quizesse pôr toda a Armada no mar, o podia fazer. Disto sicou o Governador tão alvoroçado, que vendo estar o mestre da ferraria, o chamou, e lhe disse: » Que sizes-» se logo trezentos pandeiros pera se re-» partir pela Armada, » (porque era muito amigo de folias.) E assim andavam as Armadas tão alegres naquelle tempo, que se podia embarcar nellas por entretenimento.

E estando com este alvoroço, mandando lançar os navios ao mar, lhe chegáram as cartas de Chaul, e Baçaim do offerecimento dos navios. E juntamente lhe escreveo Francisco Barreto, Capitão de Baçaim: "Que chegára áquelle porto huma não que viera de Meca no sim de Maio, que affirmava que o Turco mandára ao Baxá, que estava em Suez negociando a Armada, que probreestivesse, e não se bolisse até seu repocado, e com isso se tornáram as galés a desarmar; e que era nova muito certa, e paveriguada. "Estas novas sestejou o Governador muito, por lhe sicar tempo desocupado pera as cousas de Cochim."

E logo com muita pressa despedio Manoel de Sousa de Sepulveda com quatro navios de remo, de cujos Capitaes não achámos mais nomes, que de Gonçalo Vaz de Tavora. E lhe deo por regimento, que se sosse a Cochim, e que com a Armada de Fernão de Sousa, e com todos os navios que mais se pudessem armar, se sosse a lha de Bardela, onde estavam os Principes Malavares; e que os tivesse dentro reteudos até elle chegar, porque logo partia apôs elles. Manoel de Sousa de Sepulveda sahio com os navios por Goa a ventro reteudos até elles. Manoel de Sousa de Sepulveda sahio com os navios por Goa a ventro reteudos até elles.

Iha

lha no fim de Julho, (por a outra barra estar ainda soberba, e perigosa.) E dando á véla soi seguindo seu caminho com muito risco, e trabalho, e em poucos dias chegou a Cochim. E ajuntando-se com o Capitão da Cidade, armáram todos os navios que havia, que eram perto de trinta, e embarcando nelles muita, e boa gente, que alli invernou, se passou logo a Bardela, e se lançou ao derredor de aquella Ilha, fechando nella aos Principes Malavares, de feição, que se não podiam sahir, nem serem soccorridos do Camorim, que estava da outra banda do Chambe, como dissemos. E logo despedio recado ao Governador de sua jornada, e de como os Principes Malavares estavam enserrados em Bardela, e que alli lhos tinha todos pera lhos entregar nas mãos quando quizesse.

#### CAPITULO XII.

Do que aconteceo a Luiz Figueira com humas galés de Rumes : e de como foi ao Cinde, e favoreceo aquelle Rey contra os Nautaques : e da desgraça que lhe aconteceo.

L do em Ormuz com a sua Armada, tanto que entrou Agosto, negociou os navios,

# DEC. VI. LIV. VIII. CAP. XII. 207

e os proveo do necessario; e de quinze do mez por diante se embarcou, sicando Gil Fernandes de Carvalho em Ormuz com a sua fusta. Depois em Setembro partio pera Goa, onde chegou em Novembro, e saben-do ser o Governador em Cochim, o soi lá buscar. Luiz Figueira soi seguindo sua jornada pera o cabo de Resolgate, (porque já em Ormuz havia novas, que se víram pôr naquella paragem quatro galés pequenas, e as mesmas novas achou em Mascate, onde os Portuguezes estavam já sobre aviso, e prestes com grandes vigias sobre elles, com determinação de lhes defenderem a desembarcação, se a quizessem commetter, e passando adiante chegou á ribeira de Teve, onde for aqueda e alli lhe derem novas que de fez aguada, e alli lhe deram novas, que as galés estavam em Jór, hum lugar dalli a...leguas. E negociando os navios, e fazendo prestes as munições, sahíram dalli todos postos em armas, e antes de chegarem a Jór, houveram vista de quatro galeotas grandes, e formosas. Andava nellas hum Mouro grande cossario, chamado Cafár, que tinha sahido de Meca com tenção de saquear Mascate, e saquear as náos que em Outu-bro haviam de partir de Ormuz pera Goa, e pera outros portos da costa da India. Os inimigos tanto que houveram vista da nossa Armada, virando em outro bordo, voltáram

pera trás, dando toda á véla, e ajudandose do remo foram sugindo o mais que pu-déram. Luiz Figueira soi seguindo os inimi-gos tambem com a mesma pressa; e como elles lhes levavam muita vantagem, e as galeotas eram muito ligeiras, se foram melhorando de seição, que dobráram o cabo de Rosalgate pera sóra, e tomáram o caminho pera o Estreito de Meca de longo da costa. Luiz Figueira tambem dobrou o cabo apôs ellas, levando-as á vista, e seguio-as pou-co, porque desconsiado de as não poder alcançar, as largou. Alguns lhe deram culpa de não as seguir até o Estreito de Meca, havendo que sem dúvida as alcançára, e tomára em algum porto. Deixadas as galés, voltou Luiz Figueira pera o caminho de Goa, e foi tomar o Cinde; os respeitos porque, nos o não sabemos. ElRey que estava na Cidade de Tatá, sabendo da nossa Armada, mandou hum Embaixador ao Capitão mór della a pedir-lhe » que lhe qui-» zesse castigar os Nautaques, que lhe esta-» vam rebellados, e que lhe faria paga aos » soldados, e despeza da Armada. » Luiz Figueira querendo servir naquelle negocio, mandou sinco, ou seis navios pera irem dar no porto dos Nautaques, e destruillos. Es-tes navios foram áquelle negocio com o olho nas prezas que se esperavam, e andáram pelas

# DEC. VI. LIV. VIII. CAP. XII. 209

las costas dos Nautaques dando-lhes em alguns portos, e povoações, em que fizeram algum damno. È andando por ella, deo hum dos nossos navios em secco, em parte onde acudiram os da terra, e cortáram as cabeças a todos os Portuguezes, e tomáram o navio com toda sua artilheria, sem os nossos lhes poderem valer: e não cessando aqui o mal, deo outro navio em huma restinga, onde se perdeo, mas só se salvou a gente nos mais navios. Com estas avalias se reco-Ihêram os mais pera o Capitão mór, que sentio em estremo aquelle negocio, e o houve por grande mofina sua. E como andava com sobeja desconfiança do negocio das galés, (que os foldados lhe não perdoáram em matracas, que de noite lhe davam, ) acabou aquella desgraça, ou desastre de o desconfiar de todo, entristecendo-se de maneira, que o entendêram todos nelle; e dando á véla pera Goa, chegou áquella Cidade já em Novembro, sendo o Governador Jorge Cabral partido pera Cochim, como no Capitulo adiante se dirá; e tomando algumas cousas necessarias, se partio em busca delle, e chegou áquella Cidade, depois do Viso-Rey D. Affonso ser nella, como tudo melhor se dirá adiante.

#### CAPITULO XIII.

De como o Governador Jorge Cabral partio pera Cochim, e de caminho destruio as Cidades de Capocate, Tiracole, Coulete, e Panane: e de como estando pera dar em Bardela, lhe deram novas que era chegado o Vijo-Rey D. Affonso de Noronha.

Anto que o Governador despedio Ma-1 noel de Sousa de Sepulveda, logo poz toda a sua Armada no mar, e sicou esperando que viessem náos do Reyno pera saber novas, e tomar dellas mais gente. E tanto que o Verão entrou, escreveo a Chaul, e Baçaim, que ficava posto no mar esperando pelos navios que lhe haviam de mandar, e entre tanto deo despacho a muitos negocios, e fez paga aos foldados, no que se gastou todo o mez de Setembro. E vendo que tardavam náos, e que já não podiam ir senão a Cochim, foi-lhe necessario aviarse mais depressa, porque se lá as achasse, e lhe viesse successor, se poderia embarcar pera o Reyno; e assim se sassou de todos os negocios, e se embarcou de quinze de Outubro por diante, entregando o governo ao Bispo, Capitão da Cidade, e Ouvidor Geral, e na barra esteve até lhe chegarem os

# DEC. VI. LIV. VIII. CAP. XIII. 211

navios do Norte, que foram perto de trinta, com muitos, e bons foldados, com cuja vinda se fez logo á véla já no sim do mez. A Armada que levava era de mais de cem navios, em que entravam perto de vinte galeões, náos, e galés, e tudo o mais sustas, e bargantis. Os Capitães, e Fidalgos, que nesta jornada o acompanháram, dos que pudemos achar os nomes, são os seguintes:

D. Antonio de Noronha, filho do Viso-Rey D. Garcia de Noronha, Bastião de Sá, Pantaleão de Sá seu irmão, D. João Henriques, Francisco de Mello Pereira, João de Mendoça, D. João Lobo, Martim Affonso de Miranda, Pero Botelho, Martim Affonso de Mello Ombrinhos, Fernão Gomes de Sousa, Gil Fernandes de Carvalho, Lopo Vaz de Siqueira, Diogo Botelho, Pedro Affonso de Avelar, Jorge de Mendoça, e outros muitos Fidalgos, e Cavalleiros. E seguindo sua jornada, foi pela costa do Malavar, assolando, e destruindo tudo, e desembarcou em Tiracole (cujo proprio nome he Quiçore) huma Cidade do Reyno do Camorim, grande, e formosa, e de muito trato, e mercadores, assentada, e estendida sobre a costa brava duas leguas do rio de Pudepatão pera o Sul, que queimou, destruio, assolou, e roubou, achando os soldados nella grandes prezas. O mesmo fez á O ii

Cidade de Coulete, que deixou abrazada, e seus palmares cortados, e todas suas embarcações feitas em carvões. E chegando a Calecut, determinou de desembarcar, e destruir aquella Cidade, (porque sería a maior affronta que se poderia fazer ao Camorim,) mas foi contrariado, de todos os Fidalgos da Armada, que lhe disseram: » Que não era » bem se arriscasse a lhe acontecer hum des-» astre; que era necessario poupar-se, e ir » inteiro pera o negocio de Bardela, aonde » tinha todos os Reys, e Principes Malava-» res, e lhe não podiam fugir das mãos, que » era o mór, e mais importante negocio da » India, e o mais honroso, pera o que era » necessario ir com a mão muito folgada.» Sómente D. João Henriques, e Luiz Xira Lobo foram de contrario parecer, dizendo: » Que se quando alli não estava o Çamorim » se não queimasse aquella Cidade, quando » se esperava poder-se fazer? Que só por cre-» dito de se dizer antre os Reys Mouros da » India, que desembarcára nella, o havia » de fazer. » Mas como os outros votos foram tantos, e mais, deixou o Governador aquelle negocio, e passou adiante. Chegando ao rio de Panane, entrou nelle com todas as galés, e navios de remo pera queimar aquella Cidade, por ser a segunda do Reyno de Calecut, e a mais rica, e de mór

#### DEC. VI. LIV. VIII. CAP. XIII. 213

trato que todas, e porque dellas sahiam to-dos os annos muitas náos carregadas de pi-menta, e gengivre pera Meca. E entrando no rio, desembarcou em terra, e commetteo a Cidade; e posto que nella achou grande resistencia, soi entrada dos dianteiros, que foram por dentro della pelejando com os inimigos, e huma multidão delles se reco-lheo a huma formosa Mesquita, que soi commettida dos nossos, e a entráram, mettendo á espada a mór parte dos que estavam dentro; e hum tropel delles, que seriam qua-si sessenta, se recolhêram a huma torre, a que se subia por huma escada de caracol. Os nossos commetteram a entrada da porta, que lhes foi muito bem defendida, e sobre ella feriram alguns dos nossos, em que entrou Bastião de Sá, que estava mais chegado á porta, trabalhando por entrar dentro com muito valor, e esforço. A este tempo che-gou D. Antonio de Noronha, silho do Viso-Rey D. Garcia de Noronha, que era hum homem agigantado, e muito grande caval-leiro; e vendo o trabalho em que os nossos estavam, e como os Mouros se defendiam, passou por todos, e chegando á por-ta com huma espada de mão e meia, que levava, e alçando o escudo sobre a cabeça, commetteo a porta, e a entrou, e ao tem-po que levantou o escudo se arremessou hum Mou-

Mouro a elle, e lhe deo huma ferida por debaixo do braço, que lhe ficou descuberto; mas elle tanto que foi dentro, começou a cortar nos inimigos de feição, que os arrancou do lugar, e os foi levando pela escada assima, indo já com elle alguns dos nossos, em que entrava Bastião de Sá; e chegando com elles ao alto, que era mais largo, tiveram huma mui formosa batalha, em que os Mouros por defensão de sua vida pelejáram muito bem; mas em sim todos foram despedaçados.

Despejada a Cidade, poz o Governador toda a sua gente no campo, que seriam perto de quatro mil homens, e mandou Francisco de Siqueira com alguns Capitaes, que sos fossem com os navios de remo queimar as náos, que estavam duas leguas pelo rio dentro. E por terra de longo da ribeira mandou hum esquadrão de dous mil homens pera os favorecerem, e elle sicou com outros dous mil no campo. Os navios chegáram ás náos, e lhes deram sogo, em que todas ellas se consumíram, e mais de trinta navios

outros.

Feito este negocio, se embarcou o Governador, e ao outro dia surgio com a Armada grossa na barra de Cochim, e elle com as galés, e todos os mais navios de remo (a que toda a gente se passou) en-

# DEC. VI. LIV. VIII. CAP. XIII. 215

trou pelo rio dentro, e passou pela Cidade com elles embandeirados, e postos em armas, e foi surgir aquelle dia no castello de sima. Ao outro chegou á Ilha de Bardela, onde achou Manoel de Sousa de Sepulveda com toda a Armada, que tinha a Ilha cercada com os Principes dentro, e salvaram-se as Armadas com grandes sestas, e ale-

grias.

Surtos os navios, chamou o Governador os Capitaes, e lhes disse, que ao outro dia havia de dar em terra, que se sizessem prestes: mandou-lhes que fizessem alardo da gente que havia pelas embarcações, o que elles foram fazer, e acháram seis mil homens Portuguezes, com todos os moradores de Cochim, que alli foram logo em tones, e outras embarcações; e mandou dizer a ElRey de Cochim, que estava da outra banda com quarenta mil homens : » Que » tivesse prestes muitos tones, e almadías pe-» ra a sua gente passar á Ilha, quando lhe » mandasse recado. » Aquella noite gastáram todos em prepararem suas armas, e o Governador em dar ordem no modo que se havia de ter na de desembarcação, que foi por esta maneira.

Manoel de Sousa de Sepulveda havia de levar a dianteira com dous mil homens, que havia de desembarcar por huma parte, e o

Ca-

Capitão de Cochim com outros dous mil por outra, e o Governador com o resto em meio d'ambos, e ElRey de Cochim pela outra parte. E tanto que amanheceo, tocou o Governador suas trombetas, (que era o sinal a que se leváram todos os navios,) e os nosfos póstos em armas foram demandar a terra, com grandes gritas de alvoroço, e antes de chegarem lhes alevantáram de lá huma bandeira branca grande capeando com ella.

O Governador mandou levar o remo, e esperou hum pouco, e logo chegou á sua embarcação huma almadía pequena, em que vinha hum homem, que lhe pedio da parte de ElRey de Tanor (o que Garcia de Sá fez Christão:) » Que sobreestivesse naquillo, » que os Principes Malavares queriam com » elle paz, com todos os partidos que qui» zesse, e que lhe desse licença pera elle vir » fallar com elle sobre aquelle negocio. » O Governador chamou os Capitaes a conselho, e antre todos houve varios pareceres; mas os mais disseram : » Que se devia de saber » o que aquelles Principes queriam; e que » sendo os partidos taes, e tão honrosos, » como era razão que fossem, se lhes con-» cedessem, porque assim se escusavam da-» mnos, e mortes, que forçado havia de ha-» ver, e mais quando não havia perigo na )) tar-

# DEC. VI. LIV. VIII. CAP. XIII. 217

» tardança, nem lhes podia entrar mais gen» te da que tinham, nem elles podiam sa» hir pera fóra, que a todo o tempo os ti» nham alli fechados. » O Governador despedio o homem com recado a ElRey de Tanor, dizendo-lhe: » Que por amor delle es» perava que se visse com elle depressa, e se
» determinassem, que elle não se podia alli
» deter muito. »

Com este recado despedio logo ElReyoutro ao Governador a saber delle os partidos que queria que lhe fizessem. O Governador lhe mandou dizer : » Que os Principes » todos que estavam naquella Ilha se haviam » de entregar em seu poder, com lhe elle se-» gurar as vidas, e que então fariam as pa-» zes, e concertos, que fossem licitos, e ho-» nestos. » Sobre isto foram, e tornáram recados apressados, e em esperanças, e com invenções foi ElRey de Tanor entretendo o Governador tres dias, e ao derradeiro á tarde chegou huma embarcação que vinha de Coulão, por dentro dos rios, em que vinha hum Fidalgo, que já andára na India, cu-jo nome nos não lembra, e trazia duas cartas do Viso-Rey D. Affonso de Noronha, que ficava em Coulão, huma pera o Capitão de Cochim, e outra pera Manoel de Sousa de Sepulveda, porque não sabia ainda da chegada do Governador alli. E saben-

do

do este Fidalgo que estava elle alli, soi demandar o seu navio, e entrou com elle, e lhe deo razão de si, e novas do Viso-Rey,

e das cartas que trazia.

O Governador ficou sobresaltado, porque receou que fosse aquillo causa de elle não dar sim a huma empreza tão honrosa, e mandou chamar o Capitão, e Manoel de Sousa de Sepulveda, e abrio com elles as cartas, que com poucas palavras lhes dizia: » Que elle sicava em Coulão, e que ao ou- » tro dia sería em Cochim, que lhes man- » dava que entre tanto sobreestivessem no » negocio que tinham antre mãos, nem si- » zessem paz, nem guerra até elle chegar. »

As novas do Viso-Rey logo se espalháram por toda a Armada, e começou a haver na gente grande alvoroço, (porque a da India he mais amiga de novidades, que todas as do Mundo.) O Governador sicou magoado pelo erro que tinha feito naquellas dilações, e todavia determinou de não perder aquella honra, por lha não vir outrem arrancar das mãos, e mandou logo chamar todos os Capitães, e lhes disse: » Que em quan» to elle não entregava a India ao Viso-Rey, » todas as cousas della estavam á sua conta, » como quem della tinha dado a menagem. » Que bem viam todos o cabedal que estava mettido naquella jornada, e que não era

# DEC. VI. LIV. VIII. CAP. XIII. 219

» razão ficasse sem effeito algum; que a vi» toria estava certa, e que a honra della era
» de todos; que lhes pedia, e rogava, que
» a quizessem ganhar, e se fizessem prestes
» pera o outro dia pela manha darem em ter» ra, porque segundo aquelles Principes es» tavam medrosos, e faltos de tudo, havia
» de haver pouco que fazer em os tomar ás
» mãos; que trabalhassem todos por fazer
» com que os Reynoes quando chegassem si» cassem invejosos de á sua vista ganharmos
» tão grande honra, como na verdade sería
» a maior de todas as que se ganháram na
» India. »

Todos lhe disseram que estavam prestes pera o acompanharem, e que lhes parecia mui bem sua determinação. Com isto se despedíram, e foram fazer prestes pera o outro dia de madrugada. Estando todos com este alvoroço, quiz Deos (que nenhuma cousa faz sem causa) que aquella noite, e todo o outro dia fosse tanta a chuva, que alagava os navios, e não havia poder-se accender murrão, nem cevar espingarda, pelo que deixou o Governador de desembarcar; e sobre a tarde chegou o recado, que o Viso-Rey era já chegado a Cochim, que acabou de desconsiar o Governador daquella empreza. Com estas novas, os mais dos Capitães tanto que anoiteceo deixáram o Go-

vernador, e se foram pera Cochim, fican-

do elle com muito poucos.

Vendo-se elle assim atalhado, não querendo que Manoel de Sousa de Sepulveda ficasse sem se lhe pagarem as muitas despezas, que naquella jornada tinha feito á sua custa, e dinheiro que tinha emprestado a El-Rey pera ellas, o mandou chamar, e juntamente ao Secretario, e Thesoureiro, e fazendo diante delle conta do que lhe era devido, se acháram perto de seis mil pardáos, que alli lhe mandou logo contar, e sazer suas Provisões, e papeis correntes, porque sabia quao pouco costumavam, os que succediam na governança, pagar as dividas que seu antecessor tinha seitas, ainda que sejam em cousas tão importantes, e necessarias. E todavia mandou que se não deixasse a guar-da da Ilha de Bardela, encarregando-a a Manoel de Sousa de Sepulveda, até o Viso-Rey determinar o que se havia de fazer, deixando-se elle alli ficar até lhe vir recado seu.



# DECADA SEXTA. LIVRO IX.

Da Historia da India.

#### CAPITULO I.

De como ElRey D. João o III. mandou por Viso-Rey da India D. Affonso de Noronha no anno de 1550: e do que lhe aconteceo na viagem até chegar a Cochim.

PLA Armada de Manoel de Mendoça, que da India partio em Janeiro de quarenta e nove, soube ElRey da morte do Viso-Rey D. João de Castro, que sentio muito pela perda de tão bom vassallo, e recebeo mui bem a seu silho D. Alvaro de Castro, que naquella Armada veio; mas todavia os merecimentos de seu pai, e seus não luziram por então muito nelle, porque andou muitos tempos aggravado, sem lhe responderem, até que depois o despacháram

com menos do que merecia. Mas em tempo de ElRey D. Sebastião veio a ser Veador da Fazenda do Reyno, e dos principaes do seu Conselho de Estado, (de quem se dizia que lhe tinha dado Alvará pera seu Camareiro mór, por ter partes, e qualidades pera isso.) Sabendo ElRey que sicava no governo da India Garcia de Sá, que era muito velho, determinou de prover a India, e elegeo pera isso D. Assonso de Noronha, silho do segundo Marquez de Villa-Real Dom Fernando de Noronha, a quem deo o titulo de Viso-Rey, e lhe sez outras honras, e mercês. Pera esta jornada mandou ElRey negociar sinco náos, e pagar dous mil homens.

A fama desta eleição correo logo pelo Reyno, e acudiram à Corte muitos Fidalgos pera o acompanharem nella, a que El-Rey despachou, e sez muitas mercês; e os que achámos nomeados são estes: D. Fernando de Menezes, filho do Viso-Rey Dom Antão de Noronha, seu sobrinho, filho de seu irmão; D. Garcia, e D. Luiz Tello de Menezes irmãos, filhos do Craveiro; Gonçalo Pereira Marramaque, D. Filippe de Castro, Gaspar de Mello de Sampaio, despachado com a Capitanía de Goa; D. Martinho Rolim, D. Francisco Mascarenhas o Palha, D. Rodrigo Lobo, filho de D. Pedro Lobo, que faleceo nesta viagem; D. Manoel

noel Mascarenhas, Jeronymo Barreto Rolim, D. Francisco da Costa, filho de D. Alvaro da Costa; D. Antonio Pereira, filho de D. João Pereira; Filippe Carneiro, filho de Antonio Carneiro, irmão de Pero de Alcaçova; D. Braz de Almeida o torto; Pero da Silva de Menezes, filho de Manoel de Magalhães, Senhor da Nobrega; D. Affonso de Monroy, Francisco Lopes de Sousa, que tinha a Capitanía de Maluco; D. Braz da Silva, Luiz de Sousa, filho do Chanceller mór do Reyno; João da Fonseca, Mantieiro da Rainha, que levava o cargo de Veador da Fazenda da India; Simão Ferreira, que hia por Secretario, e outros muitos Fidalgos, e Cavalleiros.

Prestes esta Armada se embarcou o Viso-Rey em Abril; mas foram os tempos tão contrarios, que não pode sahir pera sóra todo aquelle mez, e ao primeiro de Maio dando-lhe jazigo, sahíram pera sóra quatro náos; S. Pedro, em que hia o Viso-Rey; Flor de la mar, de que era Capitão D. Diogo de Noronha o Corcoz, irmão de D. Fernão de Alvarez de Noronha, Capitão geral das galés de Portugal, e Sumilher que soi de El-Rey D. Sebastião; o galeão Biscainho, de que era Capitão Lopo de Sousa; e a não Santa Anna, em que hia D. Jorge de Menezes o Baroche. A outra não, que era o galeão

leão S. João, de Diogo de Castro do Rio, e hia por seu contrato, de que era Capitão D. Alvaro de Taíde da Gama, filho do Conde Almirante, que descubrio a India, que hia provido da Capitanía de Malaca, não pode sahir aquella maré, e mudando-se o outro dia o vento, esperou até dezoito de Maio, em que se fez á véla, tempo em que todos desconsiavam de ella poder passar; porque das náos que partíram diante, arribáram (poucos dias depois de elle partir) o galeão Biscainho, e a náo Santa Anna. Mas este Capitão D. Alvaro de Taíde da Gama com partir tão tarde teve muito boa viagem, porque parece que aos descendentes daquelle va-loroso Capitão D. Vasco da Gama em certo modo reconhecem os mares, e os ventos alguma vassallagem, e lhes tem acatamento; nem sabemos que até esta hora em que isto escrevemos, acontecesse nesta carreira da India algum naufragio, ou perigo aos descendentes deste valoroso Conde, passando por ella todos os seus filhos, netos, e bisnetos.

As náos passáram quasi a hum mesmo tempo o Cabo de Boa Esperança, e Flor de la mar tomou logo derrota pera Moçambique, por ir falta de agua, onde se deixou sicar até Março, em que se partio pera a India, como adiante diremos. O Viso-Rey, e D. Alvaro de Taíde, sem se verem, to-

má-

máram a derrota por fóra da Ilha de São Lourenço, e passáram muitos riscos, e trabalhos, com que lhes morreo alguma gente; e indo demandar a costa da India em Outubro, deram-lhes os Levantes de rosto, de feição, que foi o Viso-Rey descahir a Ceilão, e D. Alvaro de Taíde varou por fóra da Ilha, e foi tomar Pegú, onde se refez de agua, e mantimentos. O Viso-Rey tanto que vio terra, disse o seu Piloto que era da costa da India; mas João Rebello de Lima, Piloto affamado que alli hia por passageiro, disse que a terra que apparecia era Columbo, e Ceilão. O Piloto começou a porfiar que era a costa da India; e estando nesta confusão, chegou huma embarcação, e disse ao Viso-Rey que a terra que appa-recia era Columbo. O Piloto vendo aquillo, como era havido pelo melhor da car-reira, ficou tão corrido, que se metteo no seu camarote, e em tres dias morreo de nojo.

O Viso-Rey mandou governar pera Columbo, e surgio sóra. Os da terra conhecendo a náo ser do Reyno, foram logo a ella alguns navios, que alli sicáram da companhia de D. Jorge de Castro; e sabendo ser o Viso-Rey, despedíram logo recado a Cota a ElRey, e a Gaspar de Azevedo, Alcaide mór, que logo acudíram a Columbo; vindo ElRey muito bem acompanha-Couto. Tom. III. P. 11.

do, que mandou visitar o Viso-Rey com muito refresco, e algumas peças. O Viso-Rey soube de Gaspar de Azevedo o succedido havia pouco a D. Jorge de Castro, (como dissemos no Cap. VII. do Liv. VIII.) e as guerras que o Madune fazia a seu irmão; e sabendo ser ElRey em Columbo, desembarcou nos navios, e se foi a terra pera se ver com elle, indo acompanhado de todos os Fidalgos, e gente da sua não; e recolheo-se em Santo Antonio, Mosteiro dos Frades Menores, onde ElRey se foi ver com elle, passando-se de parte a parte grando-

des cumprimentos.

Alli lhe deo ElRey conta de suas cousas, e lhe pedio, que pois era vassallo de
ElRey de Portugal, que ordenasse as cousas de modo, com que segurasse aquelle Reyno de seu irmão, que o tratava mal, e desejava de o matar. O Viso-Rey lhe disse,
que elle trazia isso muito encarregado, e que
a primeira cousa em que puzesse as mãos,
havia de ser naquella; e a voltas disso lhe
pedio duzentos mil pardáos de empressimo,
de que se ElRey escusou, dizendo-lhe, que
estava muito despezo por causa das guerras,
e que havia pouco gastara mais de setenta
mil pardãos com D. Jorge de Castro. O Viso Rey não sicou muito contente; e despedindo-se delle, se embarcou; e ElRey lhe

# DEC. VI. LIV. IX. CAP. I. 227

deo pera mandar á Rainha naquellas náos as

peças seguintes.

Hum colar de ouro grande com perolas, e rubins, e tres cruzes de pedraria no pé com huma grande perola em baixo; outro colar com rubins, hum no meio grande; outro colar de ouro com alguns rubins, olhos de gato, e no meio hum olho de gato grande com rubins á roda; tres braceletes de ouro, e pedraria; hum annel grande com hum olho de gato, e rubins á roda; hum formoso olho de gato solto: o que tudo se car-regou sobre o Feitor da Armada, e aquel-le anno soi pera o Reyno. O Viso-Rey tambem levou seus brincos; e antes de dar á véla, se foi ver com elle hum filho do Madune, Rey de Ceitavaca, e o que passou com o Viso-Rey não se sabe. Depois de o ouvir deo á véla pera Cochim.

ElRey da Cota vendo como o Viso-Rey

se apartara delle desgostoso, despedio nas suas costas hum Bragmane Pandito com quinze mil pardáos, que lhe mandava de pre-fente. O Viso-Rey chegou a Coulão, e alli soube do ajuntamento dos Principes Ma-lavares em Bardela, pelo que despedio a-quella embarcação com as cartas que atrás dissemos no derradeiro Capitulo do oitav o livro. Ao outro dia depois da tempestade, (por cuja causa Jorge Cabral deixou de dar P ii na

na Ilha,) surgio o Viso-Rey na barra de Cochim, e soi recebido em terra muito bem. Jorge Cabral o mandou visitar por D. Jorge de Castro, seu tio meio irmão de sua mai, e elle lhe pagou a visita por hum Escudeiro seu, por quem lhe mandou dizer, que se fosse pera Cochim, e deixasse sobre a Ilha Manoel de Sousa de Sepulveda com os navios de remo. O Governador assim o sez, e desembarcou em Cochim, e foi visitar o Viso-Rey, que o recebeo seccamente; e alli lhe fez entrega da India, e se recolheo pera sua casa, mandando logo navios a Goa em busca de sua mulher pera se embarcar pera o Reyno, correndo sempre muito bem com o Viso Rey; porque como se não re-ceava de cousa alguma, não quiz quebrar com elle, soffrendo-lhe algumas cousas, de que outros houveram de lançar mão pera queixas, (porque he mui ordinario em alguns Governadores que acabam, quebrarem de industria com os que lhe succedem, pe-ra lhes sicarem suspeitos nas cousas que delles escreverem.)

O Camorim tanto que soube da chegada do Viso-Rey, lhe mandou Embaixadores, que tratáram com elle de pazes, que lhe elle concedeo; e não achámos com que fundamentos, nem a substancia dellas. Sómente nos disseram algumas pessoas, que sicou

# DEC. VI. LIV. IX. CAP. I. 229

o Çamorim de desistir do direito, e persilhação que tinha seita com o Rey de Bardela, e que daria dous Principes em refens, até se sahirem os que estavam naquella Ilha, que sicaria a ElRey de Cochim. Com isto mandou o Viso-Rey recolher Manoel de Sousa de Sepulveda, e os Principes Malavares se foram da Ilha, e o Çamorim se foi pera Calecut.

D. Alvaro de Taíde da Gama, Capitão do galeão S. João, que foi tomar Pegú, de-pois de tomar agua, e mantimentos, deo á véla pera a India, e foi tomar a ponta de Calé, onde surgio, sendo entrada de Novembro, e alli desembarcou em terra pera curar os doentes, porque estavam alli Portuguezes, e Frades de S. Francisco com huma casinha pequena. Alli se deteve todo o mez de Novembro, sem lhe dar dos muitos requerimentos que lhe fez Manoel de Castro, procurador de Diogo de Castro, cujo o galeão era. Passado o mez se tornou a em-barcar, foi tomar Cochim a treze de Dezembro, e por não ser já tempo pera o galeão ir pera o Reyno, e haver mister concerto, o mandou pera Goa, e se recolheo em Goa a velha, onde invernou, e se concertou.

#### CAPITULO II.

De algumas cousas, em que o Viso-Rey Dom Affonso de Noronha provêo em Cochim: e da Armada que mandou ao Estreito sobre que houve differenças antre D. Jeronymo de Castello-branco, e D. Fernando de Menezes, filho do Viso-Rey: e da grande vitoria que os nossos houveram em Cochim de sima de oito mil Nayres Amoucos: e de como Jorge Cabral se embarcou pera o Reyno: e das partes, e qualidades de sua pessoa.

As primeiras cousas em que o Viso-Rey entendeo, soi em mandar huma Armada de sinco sustas ao Estreito de Meca, pera vigiar as galés pelas novas que havia dellas. E quando sahio este negocio em conselho, que se soube, pedio D. Jeronymo de Castello branco ao Viso-Rey de mercê aquella jornada, e elle lha prometteo, e os navios se começáram a fazer prestes. Acertou de chegar neste tempo a Cochim Luiz Figueira, de que atrás demos conta no Cap. XII. do Liv. VIII., que o Viso-Rey recebeo bem, por sima das desgraças que lhe succedêram, por ser cousa do Insante Dom Luiz, e que lhe elle encommendava muito. Este Fidalgo sabendo dos navios que se fa-

ziam

### DEC. VI. LIV. IX. CAP. II. 231

ziam prestes pera o Estreito, como andava muito desconsiado da jornada passada, dese-jando de lhe succeder cousa em que emendasse aquella quebra, metteo todas as valías que pode com o Viso-Rey, pera que lhe désse aquella jornada, apertando D. Fernando de Menezes, filho do Viso-Rey, tanto com o pai, que Íha concedeo, (tirando-a a Dom Jeronymo de Castello-branco, a quem a tinha promettido de pessoa a pessoa, ainda que não estava declarado, e não sabemos com que achaques. D. Jeronymo de Castello-branco, que era hum Fidalgo muito honrado, e mancebo de grandes espiritos, e principal de la parasterada. opinião, havendo-se por affrontado, e injuriado do Viso-Rey, sabendo o cabedal que seu filho D. Fernando de Menezes mettera naquelle negocio em favor de Luiz Figuei-ra, o mandou desafiar. E indo elle já pera o campo, ou fazendo-se prestes pera isso, foi sabido o negocio, e acudio o Capitão da Cidade com todas as justiças, e shes tomou as menagens, prendendo-os em suas casas, até que o Viso-Rey, e Fidalgos parentes de huns, e de outros mettêram a mão em meio, e os apasiguáram de maneira, que ficáram ambos satisfeitos, e amigos.

Prestes a Armada, despedio-a o Viso-Rey em Janeiro com regimento, que tornasse a invernar a Goa com as novas que

achaf-

achasse. Os Capitaes dos sinco navios eram, Luiz Figueira, D. Filippe de Castro, Ino-fre do Sevoral, João da Costa Peleja, e Gaspar Nunes, da obrigação de Manoel de Sou-fa de Sepulveda. Dada á vela, foram seu caminho, a que logo tornaremos. O Viso-Rey ficou escrevendo pera o Reyno, e dando despacho a muitas cousas. Jorge Cabral corria com a sua não, que era a em que o Viso-Rey veio, e dava pressa a seu concerto. E na entrada de Janeiro chegou sua mulher, que tinha mandado buscar a Goa, que vinha muito anojada, porque á sua embarcação lhe falecêra hum filho macho, que não tinha outro, de idade de nove annos, de beber desattentadamente de huma pouca de agua de Solimão de hum frasco, que as mu-Iheres costumam curar pera o rosto, o que Jorge Cabral sentio tanto, que esteve pera morrer de paixão.

O Viso-Rey depois de escrever, e dar despacho a muitas cousas, despedio-se de Jorge Cabral, que sicava correndo com a carga das náos, e o mesmo sez de ElRey de Cochim, e Cidade, e se embarcou de vinte de Janeiro por diante, e de caminho soi visitando as fortalezas de Chale, e Cananor, e deixou por Capitão mór na costa do Malavar D. Antonio de Noronha, filho do Viso-Rey D. Garcia de Noronha, com vin-

DEC. VI. LIV. IX. CAP. II. 233

vinte navios de remo, com que andou todo o resto do verão.

O Viso-Rey chegou a Goa, onde a Cidade lhe tinha preparado hum grande rece-bimento, por terem sabido ser irmão do Marquez de Villa-Real, a quem ElRey chamava sobrinho. E porque fora Capitão de Ceita, e era inclinado a gente de cavallo, quando entrou pela barra de Goa dentro, indo de longo da terra, lhe apparecêram na praia de nossa Senhora de Guadalupe duzentos de cavallo em ginetes ricamente jaeza-dos, e os homens vestidos á Mourisca muito custosamente. E por aquella praia até á ponta de Pangim, que continúa sempre, foram á vista do Viso-Rey escaramuçando com tal ordem, que folgou muito o Viso-Rey de os ver. Pelo rio dentro foi o Viso-Rey achando infinidade de embarcações embandeiradas, e enramadas, com muitos, e diversos instrumentos de tangeres, e folías, e em terra muitas falvas de artilheria, e o mesmo das náos, e galeões que estavam no porto. Desembarcou no caes, e foi recebido da Cidade com as ceremonias acostumadas, e com grande applauso, e contentamento do povo, ficando correndo com suas obrigações, onde o deixaremos por continuarmos com as cousas de Cochim.

Jorge Cabral ficou dando pressa á sua

embarcação; e porque faltava pimenta por causa das guerras passadas, ficou esperando que descesse pelos rios, o que foi tão deva-gar, que o deteve até quatorze dias de Fevereiro, em que estava pera se embarcar pera ao outro dia dar á véla. Aquelle dia á noite chegáram novas, que entravam por Cochim de sima oito mil Nayres Amoucos, e que vinham fazendo grandes estragos, com o que a Cidade se poz em revolta. Jorge Cabral acudio á rua direita, e com elle o Capitão, e Manoel de Sousa de Sepulveda, que o Viso-Rey tinha deixado por Capitão mór dos rios pera fazer correr a pimenta; e tocando tambores, acudio toda a gente, com que se tomáram as bocas das ruas, porque os Amoucos não entrassem na Cida-de; e tanto que foi manhã, querendo Jorge Cabral passar em busca dos Amoucos, não o consentiram os Vereadores, e sobre isso lhe fizeram grandes requerimentos, com o que sobreesteve. Despedio o Capitão Manoel de Sousa de Sepulveda com mil e quinhentos Portuguezes, e outra gente da terra pera irem buscar os inimigos, sicando Jorge Cabral com a mais gente em guarda da Cidade. Os nossos feitos em dous esquadrões entráram por Cochim de sima, onde os Amoucos andavam fazendo destruições, e cruezas muito grandes, e dando nelles, tiveram

# DEC. VI. LIV. IX. CAP. II. 235

huma muito grande, e arriscada briga, por estarem os inimigos determinados a morrerem. A batalha foi a mais aspera, e acceza de quantas os nossos tiveram, e em que nunca se víram; e todavia ainda que foi com perda de mais de sincoenta dos nossos, os inimigos foram rotos, e desbaratados, sicando dous mil delles mortos, e atassalhados no campo, e os mais se recolhêram, feridos muitos de espingardadas, porque a nossa arcabuzaria foi a que sez nelles grande estrago.

Havida esta vitoria, se recolhêram os nossos pera a Cidade, onde foram recebidos com muitas honras, e sestas. Esta noite se embarcou Jorge Cabral; e teve tão ruim, e trabalhosa viagem por partir tarde, que poz oito mezes no caminho, porque chegou a Lisboa em Outubro. Foi bem recebido de Esta que se se se sa dilações, porque deixou de dar em Bardela; mas despachou-o com quatrocentos mil reis de juro.

Foi este Fidalgo silho de João Fernandes Cabral, Alcaide mór de Belmonte, e Senhor de dous, ou tres lugares á roda. Sua mãi se chamava D. Joanna de Castro, (que soi a primeira Camareira mór que a Rainha D. Leonor teve, quando logo casou com ElRey D. Manoel, porque era huma Dona de tantas partes, e merecimentos, que por

esta razão foi eleita pera aquelle cargo.) Foi Jorge Cabral casado com huma filha de hum Cavalleiro muito honrado, chamado João Fialho Borges, que se chamava D. Lucrecia, e em mancebo se namorou della por ser muito formosa; e parece que houve antre ambos alguns penhores, por onde ElRey D. João depois o obrigou a casar com ella, porque parece que se arrependia. E quando foi pera a India despachado com a fortaleza de Baçaim, a levou comfigo, e em sua companhia juntamente foi hum irmão seu della, chamado Christovão Borges, que casou em Goa, e teve huma filha, chamada D. Maria Borges, que depois casou com Ayres Falcão. Dantre ambos nascêram muitos filhos, que são vivos. Não teve Jorge Cabral mais que huma filha, que casou com hum seu primo com irmão, filho de Fernão de Alvarez Cabral, irmão mais velho de Jorge Cabral, e por morte de ambos herdáram ambas as cafas.

Foi Jorge Cabral homem bem feito, de boa estatura, muito bom Cavalleiro, de muita verdade, de bom conselho, liberal, e sobre tudo bom Christão. Foi tão amigo dos bons Cavalleiros, e do serviço de ElRey, que estranhando-lhe o Viso-Rey D. Assonso de Noronha (quando logo chegou a Cochim) as muitas mercês que sizera aos ho-

# DEC. VI. LIV. IX. CAP. II. 237

mens, lhe respondeo: » Bem parece, Se-» nhor, que não vistes ainda pelejar os da » India; como os virdes, então me desculpa-» reis. » Foi tão desinteressado, que nunca se lhe achou que tachar; e tanto, que lançando-se humas trovas em Goa, em que praguejavam de todos os Officiaes, nelle não se fallou, nem tocáram, sendo os Governadores da India os primeiros a que os homens não perdoam cousa alguma, notando-lhes ainda cousas que nunca fizeram. O tem-po do seu governo soi notado por hum dos melhores da India; e tanto, que andando Antonio Moniz Barreto, sendo Governador, passeando na casa, onde os retratos de todos os Viso-Reys, e Governadores, que governáram a India estam, disse pera alguns Fidalgos que alli se acháram, apontando pera o de Jorge Cabral: » Este Caldeireiro foi » muito bom Governador. » Chamou-lhe afsim, porque era de Belmonte, donde são os Caldeireiros.

#### CAPITULO III.

Do que aconteceo a Luiz Figueira no Fstreito do mar Roxo: e de como encontrou o Turco Cafár com as suas galeotas: e de como de desconsiado investio a Capitania: e de como foi morto, e o seu navio tomado.

P Artido Luiz Figueira de Goa, (como no Capitulo passado dissemos,) foi atravessando aquelle Golfo, até haver vista de Monte de Felix de longe da costa de Arabia, e foi demandar o Estreito por onde entrou, e andou por elle tomando falla das galés; e chegando ás Ilhas Aparcelladas, (que são logo da banda de dentro,) tomou huma gelva, que lhe deo por novas, que o Cafár andava por aquella paragem com finco galeotas. Luiz Figueira furgio nellas, e deixou-se alli ficar, e por lhe faltar agua a mandou fazer por Inofre do Soveral, que era grande homem daquelle Estreito, que a foi tomar da outra banda do Abexim, que era sete leguas donde elle ficava, porque alli he o mais estreito. E havendo sinco, ou seis dias que alli estava Luiz Figueira, veio o Cafár demandallo com as suas sinco galeotas, (porque algumas gelvas lhe deram rebate dos nossos navios.) E havendo vista del-

# DEC. VI. LIV. IX. CAP. III. 239

delles, mandou huma galeota que rodeasse a Ilha pela outra banda, porque se lhe não sossemandar, assassassas por lá, e elle os soi demandar, assassassas que alli havia. Luiz Figueira tanto que vio as galeotas, chamou a si os navios, que tambem eram quatro, e disse a seus Capitães:

» Senhores, este he o dia, em que pode-» mos mostrar o esforço, e valor Portuguez, » e ganharmos huma muito grande honra: » commettamos aquelle inimigo, que eu con-» sio em Deos que nos ha de dar vitoria

» delle. »

E pondo-se logo em armas sem esperar resposta, tomou o remo na mão, e soi demandar as galeotas; e como homem que andava desconsiado, endireitou com a de Cafár, que vinha diante; e dando-lhe huma surriada de arcabuzaria, e de artilheria, a investio pela prôa, e os que hiam no esporão do navio se langáram dentro, e destes sicáram dous soldados dependurados dos remos, e com trabalho se substram á galeota, onde sicáram pelejando com muito valor, (porque a susta da pancada que deo tornou a recuar, e sicou hum pouco assas de tornou a recuar, e sicou hum pouco assas de tornou a pôr a prôa na galeota, e logo se baldeou dentro com os seus soldados, achando os outros que da primeira pancada tinham en-

trado, pelejando com todos os Turcos valorosamente. Luiz Figueira como homem que desejava de se restituir da quebra da outra jornada, com aquelle impeto com que entrou, levou os Turcos até o meio da galeota, onde se ateou huma asperissima batalha, em que elle pelejou muito bem. Os outros navios puzeram-se de fóra ás bombardadas, e espingardadas, descuidando-se de irem ajudar o seu Capitão mór. As outras tres galeotas dos Turcos se foram chegando pera os nossos ás bombardadas, e espingardadas, de que deram huma em hum pé a João da Costa Peleja. A este tempo víram os nossos cahir Luiz Figueira de huma espingardada, de que logo morreo, tendo feito taes cousas, que os Turcos ficáram pasmados, e o Cafár disse aos soldados que alli ficáram cativos, (segundo elles depois que os resgatáram disseram,) » que se Luiz Figuei-» ra não morrêra da espingardada, sem dú-» vida elle ficára rendido.»

Morto Luiz Figueira, nos seus soldados houve pouco que fazer; porque os que sicáram vivos, logo se rendêram, sendo já mortos dez, ou doze, sicando tambem a sua susta em poder dos Turcos. O Casár tambem sicou ferido de huma ruim espingardada por hum braço, e perdeo mais de quarenta dos seus. Os outros navios da companhia de Luiz

Fi-

# DEC. VI. LIV. IX. CAP. III. 241

Figueira, tanto que víram o seu Capitão mór rendido, e morto, se foram affastando, e deram á véla com o Ponente rijo, e soram fugindo pera fóra do Estreito. As galeotas dos Turcos os foram seguindo: Gaspar Nunes tanto que sahio do Estreito tornou a voltar pera a outra banda do Abexim, e soi demandar Maçuá; e tendo vergonha de ir á India, por ver matar o seu Capitão mór, deitou a artilheria no mar, e com os seus soldados se soi por terra pera o Preste João, e no Mosteiro de Baroá acháram o Barnagais, que os recebeo bem, e os encaminhou pera o seu Rey: estes todos morrêram por lá.

Inofre do Soveral, que estava fazendo aguada da outra banda, ouvindo bombardadas, levou-se, e tomou o remo pera se ir pera o seu Capitão mór; e indo demandando a Ilha, deo com a galeota que o Casár mandou pela outra banda, como atrás dissemos, e soi já tão perto que não pode voltar. E tomando depressa as armas, endireitou com a galeota, e poz-lhe a prôa, tendo de bordo a bordo huma tão aspera, e acceza batalha, que soi espanto. Os Portuguezes sizeram cousas tão notaveis, que nos faltão palavras pera o encarecer; basta que depois de muitas horas abordadas se assas fastas am tão destroçados ambos, que se não ou-

Couto. Tom. III. P. II.

sáram a commetter outra vez, e deram á véla cada hum pera sua parte, com mais de ametade da gente morta, e todos os mais muito mal feridos. Inofre do Soveral foi voltando pera fóra do Estreito, e foi seguindo seu caminho. As galeotas que vinham apôs os mais navios os foram entrando, principalmente huma dellas, que era muito veleira, e ligeira; e como o vento era rijo, e os Turcos forçáram a véla, quiz Deos que lhe arrebentasse, e sicasse anhota, com o que os nossos tiveram tempo de fugir, e os Turcos tornáram em busca do seu Capitão. Inofre de Soveral encontrou depois os mais navios, e todos juntos se fizeram na volta de Goa. No caminho encontráram huma náo, que hia de Dio pera Meca com cartaz; e demandando-a, lhe atirárão a amainar, o que ella fez por ir com seguro; e entrando os nossos nella, mostrando-lhe o cartaz, o sumírão, e a roubárão. Com estas avalias chegaram a Goa no fim de Abril; e sabendo o Viso-Rey o que era passado, mandou prender os Capitães, e pelos não affrontar com outro negocio, lhes veio o Procurador de ElRey com Libello, que roubárão a não que levava cartaz; ao que vieram com suas contraditas, dizendo, que levava cousas defezas, e assim o provárão, com o que sicáram livres, mas desacreditados.

CA-

#### CAPITULO IV.

De como os Turcos tomáram a fortaleza de Catifa: e de como o Viso-Rey D. Affonso de Noronha mandou D. Antão de Noronha com huma grossa Armada pera a tornar a cobrar: e dos mais Capitães que despachou pera fóra: e de como D. Diogo de Noronha se perdeo no rio de Mazagão: e do que lhe aconteceo até vir a Goa.

D Epois que o Turco se vio senhor de Baçorá, desejou logo de o ser de todo aquelle Estreito Persico, de huma, e de outra banda, até se vizinhar com a Ilha de Ormuz, que lhe não sahia do pensamento, pelo grosso trato, e commercio que nella concorria de todas as partes do Oriente, e pera isso tinha mandado ao Baxá de Baçorá, que trabalhasse por tomar Catifa, e Barem, e que mettesse dentro grandes guarni-ções. O Baxá este verão atrás de sincoenta, querendo pôr as mãos a este negocio, carteou-se com alguns Arabios de dentro de Catifa, e com promessas os rendeo, e assentáram que fosse com huma Armada, e os cercasse, que elles lhe entregariam a fortaleza. Com isto ajuntando muitas embarcações, se embarcou com muita gente, e surgio sobre Catifa, a que poz cerco da banda do mar.

mar. Estava por Capitão nella Moradebeque com trezentos, ou quatrocentos Arabios. Este, ou que sosse avisado, ou que suspeitas se que alguns dos seus estavam peitados dos Turcos, quiz segurar sua vida, largando a fortaleza, e se recolheo pera o certão. Desta seita sicáram os Turcos senhores della, e a reformárão, e guarnecêrão de artilheria. Estas novas chegáram a Ormuz, que puzeram a todos em grande consusão pela ruim visinhança dos Turcos. Estavo sentio muito pela perda de huma fortaleza tão importante, e se vio com o Capitão D. Alvaro de Noronha, e despedíram logo recado ao Viso-Rey pera que mandasse acudir a estas cousas, porque poderia aquelle negocio vir a ser de grande damno.

Estas cartas chegáram ao Viso-Rey depois de ser em Goa, e juntamente com ellas vieram Embaixadores de ElRey de Baçorá, que andava no certão fazendo guerra aos Turcos, que lhe tinham tomado o seu Reyno, que estava concertado com os Senhores Gizares, que viviam naquellas Ilhas, que estam na garganta do Eustrates, grandes inimigos dos Turcos. Por estes Embaixadores mandava o Rey de Baçorá pedir ao Viso-Rey, que o quizesse favorecer com huma Armada, que não sizesse mais que pôrse sobre aquelle porto, porque elle sicava

# DEC. VI. LIV. IX. CAP. IV. 245

em campo com todos os Reys Arabios seus visinhos com trinta mil homens pera tornarem a cobrar aquella Cidade, e lançarem os Turcos sóra; e que elle se offerecia dar a ElRey de Portugal a fortaleza de sobre a barra, e ametade dos rendimentos da Alfan-

dega.

Vistas as cartas pelo Viso-Rey, e ouvidos os Embaixadores, vendo a importancia do negocio, ajuntou os Fidalgos, e Capitães a confelho, e lhes propoz o caso, e leo as cartas, e disse o que ElRey de Baçorá lhe pedia, e promettia. Discutida antre todos a materia, assentáram » que era muito necesario mandar-se logo huma Armada, e po-» der, pera tornar a tomar aquella fortale-» za, assim por ser de ElRey de Ormuz, co-» mo pera tirar os Turcos de tão perto da » nossa trar os Turcos de tao perto da
» nossa fortaleza, e pera entenderem que to» das as vezes que metterem pé em alguma
» parte daquellas, os podiam lançar fóra;
» e que o mesmo Capitão que fosse áquella
» empreza, depois de acabada, passasse a Ba» çorá, e favorecesse aquelle Rey até tornar » a cobrar seu Reyno, porque tambem era » negocio de muita importancia a fortaleza, » e Alfandega que offerecia, pera o que se » mandasse logo hum Veador da Fazenda, » pera dar ordem ás suas cousas. » Assentado isto, nomeou o Viso-Rey pera esta jorna-

nada D. Antão de Noronha, seu sobrinho, com mil e duzentos homens, sete galeões, e doze navios de remo; e logo mandou dar muita pressa a esta Armada, e pagar gente,

que então havia muita.

E em quanto se negociava, quiz prover nas cousas de Maluco, por lhe chegarem cartas de Bernaldim de Sousa, e de ElRey de Ternate, em que lhe davam conta das cousas daquella fortalezà, e ElRey lhe pedia encarecidamente que a provesse de ou-tro Capitão, porque elle não havia de con-sentir Jordão de Freitas, por ser seu inimigo mortal; e que não cumpria ao serviço de ElRey de Portugal haver divisões, e odios antre elle, e os Capitaes daquella for-taleza. Vendo o Viso-Rey as cartas, prati-cando aquelle negocio com os Fidalgos ve-lhos, assentáram » que ElRey pedia justiça, » e razão, e que o satisfizessem naquelle par-» ticular, e que se désse a Jordão de Freitas » outra cousa. » Com isto determinou o Viso-Rey de mandar outro Capitão, e elegeo pera isso D. Garcia de Menezes, silho do Craveiro, que com elle tinha vindo do Reyno. Esta eleição sez, porque era hum Fidalgo de muita arte, e de muito aviso, e letrado, agraduado em Canones, porque o tinha o pai mandado aprender letras pera o fazer Clerigo; e vindo dos estudos á Corte, se na-

### DEC. VI. LIV. IX. CAP. IV. 247

morou de huma Dama, filha de hum Fidalgo muito honrado, com que foi achado; e receando-se tanto do pai delle, como do della, se embarcou escondidamente pera a India na náo do Viso-Rey, que folgou de lhe dar esta Capitanía, pera que tirasse della vinte mil cruzados, e se tornasse pera o Reyno a casar com ella, que sicava recolhida em hum Mosteiro. Ordenou-lhe o Viso-Rey hum galeão com muitos provimentos, e munições, e passou Provisões pera Jordão de Freitas se embarcar pera a India, e lhe deo carta de guia pera qualquer Capitão que es-

tivesse na fortaleza lha entregar.

Prestes a Armada de D. Antão de Noronha, lançou-a o Viso-Rey fóra o primeiro de Abril. Os Capitaes que hiam nella são os seguintes: elle no galeão S. Lourenço, João Fernandes de Vasconcellos, Manoel de Vasconcellos, Martim Affonso de Mello Hombrinhos, Pedro Affonso de Avelar, Antonio Lopes de Oliveira, o Licenciado Jeronymo Rodrigues, que hia por Veador da Fazenda, todos estes em galeões, e caravelas; os Capitães das fustas eram, Dom Jeronymo de Castello-branco, Diogo Pereira, João Serrão, Antonio Henriques, Gonçalo de Moraes de Sousa, Martin Barbudo, Antonio de Betancor, João Coelho, Ruy Lopes, Pedralvarez, Gonçalo Pires, e

outros. Dada á véla foram seguindo sua jor-

nada, a que logo tornaremos.

Partida esta Armada o sez tambem o galeão de Maluco, e juntamente despachou o Viso-Rey a Gil Fernandes de Carvalho (irmão de Ruy de Sousa de Carvalho, que os Mouros matáram sendo Capitão de Tangere) pera ir a Quedá com hum galeão a fazer aquella viagem, que era de muito proveito; e despachou Gonçalo Vaz de Tavora em huma náo pera Bengala. Nisto se gastou todo o mez de Abril; e na entrada de Maio lhe vieram cartas de D. Diogo de Noronha o Corcós, em que lhe pedia embarcações pera se recolher, porque se perdêra no rio de Mazagão, e estava em terra cer-cado de Mouros. Este Fidalgo soi por Capitão da náo Flor de la mar da companhia do Viso-Rey, e sicou em Moçambique por chegar alli tarde, (como atrás dissemos no Cap. I. deste IX. Liv.,) e em Março deo á véla pera vir invernar á India, e no caminho achou muitas calmarias, pelo que gastou até o derradeiro dia do mez de Abril; e em Maio vindo demandar a costa da India, foi o seu Piloto varar com a náo no rio de Mazagão, trinta e oito leguas de Goa: e tirando fóra o batel, e esquise, desembarcou com toda a gente na boca daquelle rio, e em hum morro da banda do Sul, que

# DEC. VI. LIV. IX. CAP. IV. 249

fica sobre a agua, se fortificou com pipas, e madeira, e se guarneceo da artilheria que tirou da náo, e desembarcou o cofre do cabedal, e muita fazenda outra. E despedio re-cado ao Capitão de Chaul, e ao Viso-Rey que o soccorressem, porque acudiam os Mou-ros de Carapatão, Ceitapor, Dabul, e de outras partes com a cubiça da preza, e que ficavam sobre elle mais de sinco mil. A Cidade, e Capitão de Chaul tiveram as cartas em tres dias, porque era mais perto, e logo despedíram doze navios cheios de muita, e boa gente, que chegáram a Mazagão, com o que os nossos ficáram desaffogados, e os Mouros se recolhêram. D. Diogo de Noronha não se quiz embarcar até vir recado do Viso-Rey, que em lhe dando as cartas, no mesino dia despedio João Peixoto por Capitão mór de quatro navios, e por terra mandou Gaspar Pires de Matos com quarenta piães, e huma grande somma de servidores, e bois, pera trazerem o sato por terra, e escreveo a D. Diogo de Noronha, que se fosse por mar, e mandasse a gente com Gaspar Pires de Matos.

Chegado este recado, se embarcou Dom Diogo de Noronha com as pessoas que escolheo nos navios de João Peixoto; e da mais gente, que sería perto de quatrocentos homens, sez hum muito arrezoado esqua-

drão,

drão, ordenando-lhe seus Capitães, e os mandou por terra em companhia de Gaspar Pires de Matos. E D. Diogo de Noronha como hia por mar, poz poucos dias até Goa, e depois chegáram os que foram por terra, e passáram todo aquelle caminho sem lhes acontecer desastre, astronta, nem enfadamento algum; porque o Viso-Rey tinha mandado cartas do Tanadar de Pondá pera todos aquelles Tanadares por onde elles haviam de passar. Com a chegada desta gente se cerrou o inverno.

#### CAPITULO V.

Da liga que ElRey de Viantana convocou contra a fortaleza de Malaca: e da dissimulação com que mandou visitar o Capitão D. Pedro da Silva da Gama.

Succedêram tantas cousas juntas em hum mesmo tempo, que não foi possível continuar com ellas por não fazer confusão; e por esta razão guardamos todas as mais que eram de mais longe pera este lugar, e continuaremos agora com as de Malaca. Na nosfía quarta Decada, no Cap. III. do Liv. II. temos dado conta de como Pero Mascarenhas lançou fóra da Ilha de Bintão a ElRéy Soltão Halaudim, silho do Soltão Mahamede, a quem Assonso de Alboquerque tomou

# DEC. VI. LIV. IX. CAP. V. 251

Malaca. Este Soltão Halaudim se passou pera Viantana, donde D. Estevão da Gama, fendo Capitao de Malaca, tambem o lançou fora pela ruim visinhança que fazia: e nas pazes que lhe sez, o obrigou a se passar pera Muar, onde estaria sem fazer forte algum; e alli se aposentou em hum lugar chamado Tangór, onde viveo tres, ou quatro annos. E descuidando-se os Capitaes de Malaca delle se passou pera o rio de lor que laca delle, se passou pera o rio de Jor, que está pegado á ponta de Viantana, por ser hum porto mui accommodado pera o que pertendia, (que era trazer a elle o trato de Malaca, e fazer com suas Armadas entrar nelle todas as náos, e juncos que fossem pera a nossa fortaleza, de toda a costa de Jaoá, Sião, Camboja, Borneo, e outras, o que fez sem de Malaca lhe irem á mão.) Com isto engrossou tanto, que lhe vieram desejos de tornar a cobrar seu Reyno, e a Cidade de Malaca, e lançar della os Portuguezes por ter cabedal pera as despezas. Com este pensamento começou a fazer prestes suas gentes, e Armadas, não siando de pessoa alguma aquelle negocio por os nossos se não a-perceberem, antes lançou fama, que fazia aquellas preparações pera contra o Achém. Pera isto se carteou com ElRey de Perá, Pão, Marruás, e outros seus visinhos, que folgáram de entrar naquella liga, e mandou

convidar pera ella a Rainha de Japorá na costa de Jaoá com quem tinha razão, commettendo-lhe seus partidos, e facilitando-lhe a jornada, pelo descuido com que os Portuguezes estavam, e pela falta que de tudo tinham.

Convocada esta liga, fizeram todos os della suas juntas, e lançáram suas Armadas ao mar, negociando artilheria, munições, e mantimentos. Contra esta guerra foi sempre Lacximena, que não podia ElRey deixar de lhe dar conta disto, porque era seu Capitão geral, e como era velho, e sezudo, e sabia o pouco fruto que daquella jornada se havia de tirar, estando hum dia com ElRey só, lhe disse:

» Nas cousas desta guerra, ainda que V.

» A. me não peça conselho, não hei de dei
» xar de vos dizer o que entendo, pela obri
» gação de bom vassallo. Não sei, Senhor,

» se vos vem bem provardes tantas vezes vos
» fa fortuna com os Portuguezes; porque

» pela experiencia que todos temos delles,

» bem se sabe que ninguem póde levar del
» les a melhor. Vós tendes seito pazes com

» D. Estevão da Gama, Capitão que soi da
» quella fortaleza, irmão do que hoje está

» nella, a quem quereis fazer guerra, que

» por duas razões não podeis quebrar. A pri
» meira, e principal he, pelo grande per
» ju-

## DEC. VI. LIV. IX. CAP. V. 253

» juro que commettereis contra Mafamede; » e pela authoridade, e fé Real, que os » Reys são tão obrigados a guardar. A fe» gunda he, porque da parte dos Portugue» zes não ha occasião alguma de escandalo,
» antes sempre se mostráram amigos; e tan» to, que soffrêram cousas de que bem pu» déram lançar mão. Da amizade destes ho» mens vos resultão dous proveitos: hum do
» trato, e commercio; e o outro do favor,
» e ajuda nos trabalhos: por isso, Senhor,
» vede o que fazeis, não queirais por hum
» pequeno appetite arriscar tantas vezes a
» honra, e a vida.»

ElRey como estava com paixão, e odio, lhe respondeo: » Que elle tinha considera» das bem aquellas cousas, e deitadas suas
» contas, e que não hia contra sua sé, e
» obrigação em querer ganhar aquella Ci» dade, que direitamente era sua, e fora de
» seus avós; e que elle esperava em Masa» mede de a ganhar daquella vez.» Lacximena se calou, e mandou fazer prestes a Armada, e na entrada de Junho a poz toda
no mar. ElRey se embarcou com sinco, ou
seis mil homens escolhidos, e no mar esperou os Reys da liga, que se foram ajuntar
com elle, formando-se huma Armada de
mais de duzentos navios, em que entravam
mais de quarenta juncos da Rainha de Ja-

porá, cujo Capitão mór era hum Jáo muito valente homem, chamado Sangue de Pate, que trazia quatro, ou sinco mil homens

de peleja.

Partidos todos do porto de Jor, foram surgir na ponta de Bancallis, que he na costa de Camatra defronte do Cabo Rechado, no mais estreito de todo aquelle mar, porque de huma parte haverá perto de seis leguas. Surtos alli, mandou ElRey de Vian-tana chamar Lacximena, e lhe disse » que » fosse a Malaca a modo de visitar o Capi-» tão de sua parte, e que a voltas disso no-» tasse o modo da fortaleza, e que gente ti-» nha, e se havia atoardas desta Armada » Lacximena lhe disse » que elle fora a Mala-» ca jurar as pazes com D. Estevão da Ga-» ma, e que não era razão que tornasse lá » com recado de enganos; que mandasse el-» le seu silho a isso, e que se em Malaca » houvesse alguma suspeita daquella junta, » podia ser que o Capitão o reprezasse, e » que com isso lhe ficaria occasião pera que-» brar as pazes. » Pareceo a ElRey bem aquelle conselho, e despedio logo o filho de Lacximena, que era moço, em algumas lancharas muito bem acompanhado.

Chegados estes navios ao porto de Malaca, mandou o filho de Lacximena lançar hum criado seu em terra, que soi levado ao

Ca-

# DEC. VI. LIV. IX. CAP. V. 255

Capitão, e lhe disse » que o filho de Lac-» ximena ficava no porto, que lhe trazia hu-» ma embaixada de ElRey de Viantana, que » lhe pedia licença pera desembarcar. » Dom Pedro da Silva da Gama mandou chamar os casados, e pessoas principaes pera lhes dar conta daquelle negocio, como fez.

Antonio Fernandes de Ilher, que antre elles era o mais antigo, e rico, tomou a mão a fallar, e disse » que aquella visitação » não trazia proposito algum, e que lhe pa- » recia invenção de ElRey, que era falso, » e máo; que a Armada que fazia em Jor » lhe não cheirava bem, que devia de lançar » mão do filho de Lacximena, porque pela » ventura se restringisse ElRey de seu máo » proposito, se o tivesse; e quando todavia » fosse com elle ávante, era muito bom tel-» lo na fortaleza pera com elle fazer todos » os bons partidos que quizesse; porque seu » pai havia de trabalhar com ElRey pera ha-» ver o filho, » e alguns outros foram do mesmo parecer; mas D. Pedro da Silva lhes disse, » que sosse a embaixada quão suspei» tosa quizesse, que tivesse ElRey quão ruins » propositos houvesse, que já que aquelle ho-» mem vinha com nome de Embaixador, que » lhe havia de fazer honras, e gazalhados, » e que se havia de tornar livremente; por-» que não era elle homem que havia de viomlar,

» lar, e quebrar aquella boa, e antiga liber» dade dos Embaixadores. » Com isto lhe
mandou licença pera vir a elle, e o mandou receber por todos os honrados da terra.
Desembarcado o silho de Lacximena, foi levado ao Capitão, que o esperou em sala
paramentada, e com grande magestade.

O Embaixador depois dos primeiros cum-

O Embaixador depois dos primeiros cumprimentos, e palavras de visitação, deo ao Capitão huma carta de ElRey de poucas palavras, em que lhe dizia » que elle hia com » huma boa Armada contra o Achém seu ini- » migo, e que não quiz passar sem mandar » saber de sua saude; que lhe pedia muito » lhe mandasse Luiz de Almeida, e outro » Capitão de outro navio (a que não achá- » mos o nome) pera o acompanharem naquel- » la jornada. » A voltas disto lhe deo muito em segredo outra carta de seu pai Lacximena, em que lhe dizia:

» Que ElRey seu Senhor sicava em Ba» callis com huma grossa Armada, e muitos
» Reys visinhos em seu savor; que a fama
» que lançava de ir contra o Achém era
» falsa, porque elle vinha sobre aquella for» taleza muito contra seu parecer, e vonta» de; que os Capitaes que lhe mandava pe» dir os não désse, porque a sua tenção era
» tirar-lhe navios, e gente daquella fortale» za pera o enfraquecer; que lhe manda-

DEC. VI. LIV. IX. CAP. VI. 257

» va seu filho, que fizesse delle o que qui-

D. Pedro da Silva da Gama vendo a carta de Lacximena, guardou-a muito em segredo, e respondeo ao Embaixador com palavras geraes, e escreveo a ElRey outra carta breve de dissimulações, e cumprimentos sem lhe fallar a proposito nas mais cousas; e ao silho de Lacximena deo muitas peças, e brincos pera elle, e pera seu pai, a quem escreveo huma carta muito honrosa, e de muitas obrigações, e com isto o despedio.

#### CAPITULO VI.

De como os Reys da liga desembarcáram em Malaca, e ganháram as povoações de sóra, e queimáram as nãos que estavam no porto: e do que sez o Capitão Dom Pedro da Silva da Gama.

Chegado o filho de Lacximena a ElRey, lhe deo conta do que passára com o Capitão de Malaca, e que não sentira alteração alguma na terra, nem suspeitas de guerra, e que poderia haver na fortaleza quatrocentos homens Portuguezes, e que no porto estavam duas nãos grandes. Com esta informação assentáram os inimigos de irem amanhecer sobre Malaca, e lançarem logo gente em terra pera ganharem o recheio das Couto. Tom. III. P.II.

povoações de fóra; e assim se fizeram á véla, e no quarto d'alva chegáram á vista de Malaca, e o Rey de Viantana, que levava a Armada ligeira, soi demandar as náos que estavam na Ilha, (huma dellas era de Luiz Mendes de Vasconcellos, parente de Dom Pedro da Silva, e a outra de hum Antonio Fernandes, morador em S. Thomé,) em que lançou tanto sogo, que as abrazou; e remettendo com a terra da banda de Ilher, e o Sangue de Pate, Capitão da Rainha de Japorá dos de Malaca desta banda, que he a do Norte, que he a povoação dos naturaes, de que he Governador o Tumugão, e o Bandará de todos os Chelis, que são mercadores de toda aquella costa de Choromandel.

Aqui nesta parte desembarcou o Sangue de Pate, e commetteo logo as tranqueiras, porque a povoação he toda cerrada. Os naturaes sentíram os inimigos; e tomando as armas, se puzeram em desensão, pelejando muito valorosamente, governando-os o Tumugão, e o Bandará, com muito animo, e esforço. ElRey de Viantana, que desembarcou na parte de Ilher, que he a do Sul, soi commetter a povoação, que era de pescadores, e tambem achou muito grande resistencia. Em ambas as povoações se pelejava com muito valor, (foi isto dia do Apostolo S. Barnabé, que cahe aos onze dias de

### DEC. VI. LIV. IX. CAP. VI. 259

Junho.) O Capitão D. Pedro da Silva da Gama, tanto que sentio o reboliço, e sou-be da gente que hia fugindo pera a forta-leza, que os inimigos andavam em terra, acudio com toda a gente á porta da forta-leza, e como soi manhã despedio Luiz Mendes de Vasconcellos com cem soldados a favorecer os Chelis, e moradores da povoação antiga de Malaca, porque alli estavam todos os mantimentos, e fazendas da terra. Luiz Mendes chegou á povoação, onde a briga andava mui acceza, e a começou a defender, e a pelejar muito bem; mas como os Jáos eram muitos, e muito determinados, a entráram por algumas partes, com morte, e damno dos naturaes. Os nossos vendo a cousa perdida, ajuntáram a si o Tumugão, e o Bandará com sua gente, e fazendo-se em hum corpo se foram recolhendo pera a fortaleza, dando guarda ás mulheres, e meninos, que se vinham recolhendo, carregadas de suas joias, e cousas manuaes que puderam salvar. Foram os nossos tendo o encontro aos inimigos, em quem com a arcabuzaria fizeram assás de damno. Durou isto até mais de meio dia, ficando os inimigos senhores da povoação com todo o seu recheio, e muitos mantimentos que se não pudéram recolher, por não haver tem-po pera isso; o que foi muito grande per-R ii da,

da, e houvera de pôr aquella fortaleza em grande risco pela falta que delles houve, como adiante se verá.

Aqui nos cabe lembrar o descuido com que neste negocio se vive nas fortalezas da India, onde os Capitães dormem seu sono descançado, como se estiveram em Alentejo, não shes lembrando que vivem antre inimigos, que desejão de beber o sangue Portuguez; e todas as vezes que virem qualquer occasião pera o mostrarem, a não hão de perder. Disto tem a culpa hum mal entendido zelo, que se quer mostrar no serviço do Rey, com lhe atalharem despezas pera accrescentarem na fazenda, pondo só os olhos em respeitos particulares, e não nos damnos que disso se podem seguir, que são tão grandes, que á falta de provimentos se perdêram já duas tão importantes fortalezas, co-mo foram as de Chale, e Ternate, de que em seu lugar daremos razão. E se havemos de fallar verdade, como temos por obrigação, pelo juramento de nosso cargo, e pela experiencia que da India temos de quarenta annos, affirmamos, e dizemos, que depois que na India entrou esta linguagem de accrescentar na fazenda do Rey, se foi tudo diminuindo; porque não ha cousa que mais accrescente nesta fazenda, que recolhe-rem-se nos armazens de cada fortaleza dous mil

#### DEC. VI. LIV. IX. CAP. VI. 261

mil candís de arroz, pera estarem em deposito, pera o tempo da necessidade, e depois
no novo vendellos, e com o dinheiro comprar outros tantos, e sempre ElRey sica ganhando. E se disserem que as desordens dos
Capitães são grandes, e que metterao a mão
em tudo o que quizerem neste negocio, pera isso tem o Rey justiças pera castigar rigorosamente quem tocar nos mantimentos do
deposito, porque estes he necessario sejam
tão inviolaveis, que se não toque nelles senão no tempo da guerra, ou necessidade ur-

gente.

E tornando á nossa ordem. Os inimigos ficaram senhores das povoações de fóra, o Rey de Viantana da de Ilher, onde logo começou a fazer huma forte tranqueira, e os Jáos daquella parte de Malaca, onde tam-bem se fortificáram, e assentáram sua artilhe-ria pera baterem a nossa fortaleza. D. Pedro da Silva não faltou em cousa alguma, antes como Capitão esforçado, e prudente co-meçou a dar ordem ás cousas necessarias pera a defensão daquella fortaleza, provendo os baluartes, e guaritas de Capitães, e soldados. E porque da parte do mar estava aberto, mandou correr com huma estacada da ponte pera baixo, e alguns juncos que estavam no porto, que os inimigos não queimáram, por estarem defronte da fortaleza,

mandou recolher pera dentro do rio, pera o que alevantáram a ponte, que era de taboado levadissa, e todos mandou pôr naquella face da fortaleza, e povoação que corre pelo rio assima, bem chegados á terra pera sicarem defendendo aquella parte, e poz nelles alguma gente pera isso. E a cerca da Cidade, que era muito grande, mandou renovar por algumas partes, e reformar as guaritas, que proveo de soldados. He esta cer-ca de taipa á antiga, e pela banda de den-tro tem huma tranqueira de madeira entulha-da até á taipa, de seição que deixava hum andaimo de quatro passos pera serviço da gente, e á roda della tem muitas guaritas, a fóra os baluartes; o que tudo o Capitão proveo, e repairou muito bem. E vendo que os inimigos plantavão suas estancias, como homens que determinavam de estar devagar, despedio huma embarcação ligeira, em que mandou hum homem de recado com huma carta geral pera ir por toda aquella costa de Quedá, Tanaçarim, Pegú até Ben-gala, a dar recado a todos os Portuguezes que alli estivessem com navios, pera que o soccorressem com gente, e mantimentos; e juntamente despedio outra embarcação, em que mandou hum Amo de hum Cheli, homem honrado, pera ir a Patane a dar aviso aos navios que haviam de vir de Sião,

# DEC. VI. LIV. IX. CAP. VII. 263

Camboja, e de todas aquellas partes pera Malaca, pera que não fossem cahir nas mãos dos inimigos. Das jornadas destes dous adiante trataremos.

#### CAPITULO VII.

De como os inimigos começáram a bater a fortaleza: e de como chegou a ella Dom Garcia de Menezes: e de huma sabida que fez aos inimigos, em que o matáram.

Anto que os inimigos se fortificáram, logo começáram a bater a nossa fortaleza, de huma, e da outra parte com grande terror, e della tambem os serviam arrezoadamente, trazendo D. Pedro da Silva grande vigilancia em tudo, vendo, notando, e provendo as cousas que eram necessarias, não quietando de dia, nem dormindo de noite, porque os inimigos lhe não davam vagar pera coufa alguma destas; porque começáram a dar assaltos mui apressados, e amiudados, de que as mais das vezes sahiam bem escalavrados. Poucos dias depois de sua chegada appareceo a caravela, em que vinha D. Garcia de Menezes, filho do Craveiro, que deixámos partido de Goa pera Malaca, no Cap. IV. do Liv. IX. Em a vendo os inimigos, despedio ElRey de Viantana Lacximena com quarenta, ou fin-

coenta lancharas, pera a irem commetter, como fizeram.

D. Garcia de Menezes tanto que vio aquella Armada, que se conheceo ser de inimigos, mandou embandeirar a caravela toda, e negociar a artilheria, e posto em armas com todos os seus assim á véla foi caminhando até chegar á Armada do inimigo. Lacximena rodeou a caravela, e começou a esbombardear soberbamente, chegando-se a ella quanto pode, por ver se a podia investir; mas a caravela que levava muita, e muito boa artilheria, a começou a desparar pera todas as partes, empregando suas cargas muito á sua vontade; porque como hia á véla com vento fresco, governava pera onde queria. Lacximena trabalhou tudo o que pode por abordar a caravela, mas nunca po-de; porque como hia á véla, receava de pôr a prôa nella, por se não espedaçar, e foi de fóra esbombardeando-a, e mettendo-lhe muitos pelouros dentro com que lhe ferio muita gente. D. Garcia de Menezes mostrou nesta briga bem, que as letras não desbotavão a lança, porque acudio com tanto ani-mo, e prudencia, como se todos os annos que gastou nos estudos, os despendêra na milicia, fazendo melhor o officio de Capitão, que de Letrado. E quiz sua boa fortuna que acertasse da sua caravela com hum camelo na lanchara de Lacximena, que a fez em pedaços, e a elle, a hum filho seu, que estavam ambos, e outros dizem que tambem a hum genro; pagando este maldito Mouro por mão de Portuguezes neste tempo o que devia no tempo de hum filho do Conde Almirante á morte do valoroso Capitão D. Paulo da Gama, e de outros Fidalgos, e Cavalleiros, (como temos dito no Cap. XI. do Liv. VIII. da quarta Decada.)

Tanto que os Malaios víram morto seu Capitão mór, logo se foram recolhendo pera Malaca, e a caravela apôs elles sempre ás bombardadas, até deitar ferro defronte de Malaca. D. Pedro da Silva esteve vendo a briga de sima da fortaleza, não sabendo que caravela aquella podia ser; mas todavia notou que vinha nella Capitão de brio, pela consiança com que se embandeirou, e pelo procedimento que lhe via. E deitando hum balão muito esquipado, mandou saber que caravela era, quando já vio ir os inimigos em desbarato. O balão chegou a bordo, e sabendo da caravela, e quem vinha nella, tornou a voltar com recado ao Capitão, que sicou muito alvoroçado com aquellas novas.

D. Garcia de Menezes tanto que surgio; deixando Gemez Barreto (que vinha com elle por Capitão do mar de Malaca) na ca-

ravela, desembarcou com poucos, que o acompanháram, e achou D. Pedro da Silva da Gama, que o aguardava na praia, onde o recebeo com muitas honras, e lhe deo gazalhado em terra, no lugar em que elle quiz, que foi na parte do jogo da bola; porque alli era a estancia do Capitão, onde dormia, e dava meza a muitos homens pobres. E porque era a monção em que cada dia se es-peravam navios da India, ordenou o Capi-tão com D. Garcia de Menezes, que sicasse Gemez Barreto na caravela com quarenta homens, pera ir favorecer as náos que viessem demandar aquelle porto, porque estava certo sahirem os inimigos a commettellas. E mandando-lhe metter mais duas esperas de metal, a proveo tambem de munições em abastança. Gemez Barreto se deixou ficar na caravela com grande vigia, e com a amarra sempre guarnecida ao cabrestante. Dahi a poucos dias houveram vista de huma não, que era de hum Francisco Mendes, e vinha de Cochim carregada de fazendas. ElRey de Viantana mandou logo as suas lancharas pera que a sossem commetter.

Gemez Barreto em vendo a não, levou a amarra, e soltou as vélas todas, e metteose no meio da Armada dos inimigos, e a foi servindo de bombardadas por todas as partes. O Capitão da não vendo aquella Ar-

## DEC. VI. LIV. IX. CAP. VII. 267

mada que vinha atirando tantas bombardadas, logo conheceo que era de inimigos, e não a oulando esperar, voltou em outro bordo. Gemez Barreto tanto que a vio voltar, amainou, e içou a véla da gavea tres, ou quatro vezes, fazendo-lhe sinal com isso pera que esperasse; mas elle como hia aviado, e com grande medo, não entendeo o sinal, antes lhe pareceo que aquella caravela era tambem dos inimigos, que a teriam tomada, porque todos vinham envoltos, e a caravela no meio. Francisco Mendes não curando de cousa alguma, foi seu caminho até que lhe anoiteceo, e a Armada se recolheo, e Gemez Barreto se tornou a pôr no seu posto.

Este Francisco Mendes se foi pela costa assima com vento prospero, e passou por Pegú, e soi tomar o porto grande, e em huma daquellas Ilhas se perdeo, salvando-se a gente toda. Os inimigos foram continuando o cerco de ambas as partes, dando muitos, e apressados combates, e assaltos, com que os nossos andavam mui quebrantados; mas de todos foram rebatidos, e escalavrados pelo esforço do Capitão, e de todos os mais, que neste cerco sizeram maravilhas. Os Jáos trouxeram huma peça de artilheria das suas estancias, e a puzeram defronte da ponte, e por sima della vareja-

vam a Cidade dentro, e faziam nella muito damno.

D. Garcia de Menezes, que era Fidal-go orgulhoso, e desejava de se assinalar, pe-dio licença a D. Pedro da Silva pera ir to-mar aquella peça, que lhe elle deo; e sazendo-se prestes com cem homens, e com elle Pero Vaz Guedes, (de quem no primei-ro cerco de Dio de Antonio da Silveira temos dado razão, no Cap. X. do Liv. III. da quinta Decada,) e outros Fidalgos, e Cavalleiros que se lhe offereceram pera isso. E sendo o quarto d'alva quasi rendido, sahíram os nossos pela ponte, e deram na estancia que os Jáos alli tinham em guarda da peça, tão de supito, que os não sentíram, senão quando já os cortavam, e foi de feição, que os mais dos que a guardavam ficáram alli espedaçados, e dando cabos á peça de artilheria, a foram trazendo com grande alvoroço.

O Sangue de Pate, Capitão dos Jáos, teve logo rebate daquelle negocio pelos que escapáram fugindo; e sahindo das estancias com dous mil homens, deo nos nossos que tinham já a peça de artilheria no lugar em que hoje está a Alfandega, e com aquella suria começáram os soldados de D. Garcia a se desmandar, e recolher pera a ponte. Mas D. Garcia de Menezes, que era Fidalgo de

## DEC. VI. LIV. IX. CAP. VII. 269

grande animo, posto junto da bombarda, e com elle Pero Vaz Guedes, e alguns poucos que os quizeram acompanhar, fizeram rosto aos inimigos, e traváram com elles huma muito aspera batalha, sem se quererem recolher com verem a multidão dos inimigos; porque antes quizeram morrer, que largar a bombarda que tinham tomado. Mas como o número era tão desigual, apertáram tanto com os nossos, que os fizeram recolher; mas não a D. Garcia de Menezes, nem a Pero Vaz Guedes, que sobre a bombarda morrêram, sem se querem mudar della hum passo: acabando aqui estes dous esforçados Cavalleiros, com deixarem primeiro antre os inimigos muito grandes sinaes de seu esforço. Foi aqui tambem morto Antonio Ferreira, muito bom Cavalleiro, que foi Camareiro do Conde da Castanheira.

Desbaratados os nossos, e entrando pela ponte, soi tão grande o medo, e a desordem, que cahíram ao mar muitos, e se assogáram alguns. Custou esta sahida trinta homens, antre os que morréram na batalha, e os assogados. D. Pedro da Silva vendo o desbarato, sahio com cem homens até á ponte, e recolheo os que vinham sugindo; e sabendo da morte daquelles dous Fidalgos, em estremo o sentio, assim por suas pessoas, como pela mingua, e salta que lhe haviam de

fa-

fazer, porque estava em tempo, que havia mister homens, e mais taes como aquelles. E recolhendo-se com esta mágoa, soi proseguindo na defensão da fortaleza com muito cuidado. E porque os assaltos foram muito continuos, e miudos, e que a historia não sosfre particularizar, passaremos por elles, e não daremos razão, senão das cousas principaes, porque temos muitas que nos chamam, e tocão por nós.

### CAPITULO VIII.

Do que aconteceo ao homem que levou o recado do cerco de Malaca: e de como Gil
Fernandes de Carvalho, que estava em
Quedá se fez prestes pera a ir soccorrer:
e como este recado chegou ao porto grande, e dos soccorros que se ajuntáram: e
das cousas que succedêram em Malaca
neste cerco.

Artido o homem que D. Pedro da Silva da Gama mandou com as novas do cerco, foi correndo a costa; e chegando ao rio de Quedá, (que he sessenta leguas de Malaca,) achou alli Gil Fernandes de Carvalho com o seu galeão carregado de pimenta. E mostrando-lhe a carta geral de Dom Pedro da Silva, e dando-lhe informação do trabalho em que Malaca estava, passou ávan-

### DEC. VI. LIV. IX. CAP. VIII. 271

te, e em sua companhia hum Pero Tavares, Capitao de hum navio seu que alli estava: este pera entrar em Pegú a dar recado a Jorge de Mello o Punho, e o outro pera pasar ao porto grande, onde estava Gonçalo Vaz de Tavora, a quem Gil Fernandes de Carvalho escreveo, que se viesse ajuntar com elle, pera todos juntos commetterem a Armada dos inimigos, e a desbaratarem. Pero Tavares chegou a Pegú, e achou Jorge de Mello prezo; porque vindo aquelle Rey do negocio de Sião, (como adiante diremos na setima Decada,) achou alevantado hum Capitão seu, chamado Xemido, e lhe tinha tomado a Cidade de Pegú; e indo ElRey contra elle, o houve ás mãos, e o matou; e porque achou culpado Jorge de Mello em favorecer o alevantado, e lhe dar munições, o prendeo, e corrêra muito risco, se se alli não achára Diogo Soares de Mello, que de-pois o pedio a ElRey que lho deo. Pero Tavares não achando alli alguem

Pero Tavares não achando alli alguem a quem dar recado, passou ávante, e chegou ao porto de Arracão, pera dar as cartas a Gonçalo Vaz de Tavora, que achou morto, porque havia poucos dias que dera huma batalha aos Mogos, em que soi morto com outros Portuguezes; mas achou em seu lugar hum João Henriques, da obrigação do Viso-Rey D. Assonso de Noronha,

e dando-lhe as cartas; e vendo elle a necessidade em que Malaca estava, se embarcou logo no galeão em que tinha ido Gonçalo Vaz de Tavora; e carregando huma não de mercadores que estava no porto, de arroz, e outros mantimentos, partio pera Malaca, indo com elles Pero Tavares na sua susta; e deixallos-hemos em sua viagem até seu tempo.

Gil Fernandes de Carvalho tanto que teve recado, deixando a sua não que estava á carga com alguns Portuguezes pera sua guarda, se embarcou em huma formosa galeota com quarenta Portuguezes, e tomou o caminho de Malaca, em que os deixaremos, por continuarmos com o que neste tempo

succedeo naquella fortaleza.

Os inimigos foram continuando as baterias, e assaltos apressadamente, e puzeram os nossos em estado, que muitas vezes se víram desconsiados, porque lhes começou a faltar o mantimento, e já comiam cousas nojentas, e aborreciveis, com o que começáram a morrer muitos dos mesquinhos, e os escravos a se passarem pera os inimigos. E sendo já no mez de Julho, apparecêram duas náos, que vinham de Cochim carregadas de fazendas, huma de Alvaro da Gama, que estava por Capitão em Cochim, em que vinha Luiz Martins, e a outra de hum

# DEC. VI. LIV. IX. CAP. VIII. 273

hum Antão Martins o surdo, que era casa-do com a mãi de Dona Maria da Cunha, filha do Governador Nuno da Cunha. Os inimigos tanto que as víram lhes fahíram com sua Armada; mas Gemez Barreto, que sempre estava á lerta, deo á véla apôs ella, e no meio de todas as embarcações hia esbombardeando a huma, e a outra parte, desapparelhando algumas, e matando-lhe dentro muita gente: desta maneira chegou ás náos, e voltou com ellas, vindo-lhes os inimigos por poppa atirando-lhes muitas bombardadas, e recebendo elles outras que lhes faziam maior damno; assim foram até surgirem defronte da fortaleza. Os nossos ficáram muito alvoroçados com este soccorro, porque alguns mantimentos lhes leváram as náos com que se remediáram. D. Pedro da Silva vendo que a falta delles hia por diante, e que não tinha esperanças de lhe virem de Jaoá, deo busca nas casas, e recolheo tudo o que achou, e o metteo em armazens, e dalli se repartia com muita ordem pelos Portuguezes; e todavia pela falta que cada vez era maior, se lhes estreitava a ração, e cresciam os trabalhos; porque os inimigos amiudavão os assaltos, com o que traziam os nossos tão inquietos, que não dormiam, nem repousavão, e por sima disto andavam todos tão fracos de fome, Couto. Tom. III. P. 11. que

que já não havia nelles mais que os animos.

Poucos dias depois de chegarem estas náos, appareceram outras duas que vinham da banda do Estreito de Sincapura; huma dellas era a não de Bernaldim de Sousa, que vinha de Maluco, de que era Capitão Manoel de Figueiredo; e a outra era hum galeão que vinha de Timór carregado de Sandalo, de que era senhorio, e Capitão Braz Roballo, Cavalleiro honrado, e casado com huma Guiomar de Aguiar, mãi de Dom Vasco da Gama, filho de D. Estevão da Gama. Estas náos tanto que apparêceram, logo os Malaios se embarcáram na sua Armada, e as foram commetter, e Gemez Barreto tambem em as vendo as foi buscar, e recolher, e indo sempre pelejando com a Armada inimiga, e tornando-se a recolher com as náos também pelejando, e foram surgir no porto, onde já apparecia huma ar-rezoada frota nossa. Na náo de Bernaldim de Sousa vinha Christovão de Sá, que D. Pedro da Silva recebeo bem, por ser hum Fidalgo muito bom homem, e bom Cavalleiro.

Neste tempo estavam as cousas em estado, que se passavam muitos escravos dos Portuguezes pera a banda dos Jaos, porque como hiam pescar quasi todos ao mar, na frontaria da fortaleza, e na banda de sóra

### DEC. VI. LIV. IX. CAP. VIII. 275

na boca do rio era a agua tão pouca, que quasi dava pela cinta a huma pelsoa: os es-cravos que queriam sugir, não faziam mais que lançar-se á agua, e passarem-se á outra banda, onde os Jáos os recolhiam. Disto an-dava o Capitão muito enfadado, e de não

pada curta, porque se queria arriscar a to-mar hum Jáo. O Senhor duvidoso se seria aquillo querer-lhe elle fugir, como cada dia faziam os outros, esteve pera lha não dar; mas cuidando depois que se elle tinha vontade de sugir, que tanto o faria com espada, como sem ella, quiz fazer do ladrão fiel, (como lá dizem,) e buscando huma es-pada curta lha deo. O Cafre se foi á borda do mar com a espada nua na mão, e se metteo pela agua com ella escondida debai-xo, e começou a passar manso, e devagar pera a outra banda, e antes de chegar a ella acudíram os Jáos, como costumavam, e metteo-se hum pela agua pera dar a mão ao Cafre; o Cafre pegando-lhe tambem com a esquerda pelo braço que lhe dava, alevans S ii tou

tou a direita que levava por baixo da agua, e deo tão façanhofo golpe com a espada por hum hombro ao Jáo, que quasi o escalou, e puxando por elle, o foi levando a rasto pela agua. O Senhor do Casre, que rasto pela agua. O Senhor do Cafre, que estava destoutra banda com alguns amigos, em vendo aquelle negocio, começáram a jogar com sua espingardaria, porque acudiam já muitos Jáos ao outro. O Cafre chegou a terra com o Jáo ferrado, e o levou ao Capitão que estava na Armada, que o estimou muito, e abraçando o Cafre, o forrou logo. E tomando o Jáo a huma parte, lhe mandou fazer perguntas, e a tudo lhe respondeo verdade, dizendo: » Que estavam towados os da liga prestes pera darem hum » grande assalto á fortaleza, com o que estavam de a tomar, e que sería o dia da » Lua nova, porque esperavam pera depois » Lua nova, porque esperavam pera depois » de fazerem suas ceremonias commetterem

» de fazerem luas ceremonias commetterem
» o assalto; pera o que tinham seito mais de
» sincoenta escadas, e outros petrechos, e
» máquinas pera encostarem aos muros. »

Tanto que o Capitão soube do Mouro
tudo o que quiz, mandou-o entregar aos rapazes, que o espedaçáram. Isto se espalhou
logo pela fortaleza, e começou a haver rostinhos, e desconsianças. O Capitão tratou
de se fortissicar por todas as partes, porque
por todas havia de ser commettido.

Ha-

Ha-

### DEC. VI. LIV. IX. CAP. VIII. 277

Havia na fortaleza hum foldado, homem de mais de quarenta annos, a que não achámos o nome, (pelos descuidos de que tantas vezes nos queixamos,) que devia de ter andado por Italia, ou Alemanha, e tinha prática das cousas da milicia, porque parece que militára por lá alguns annos. Este homem agazalhava-se á porta da fortaleza, junto de huma bombarda, que dalli jogava por sima da ponte, e tinha feito huma tenda de palha, em que se recolhia com suas armas só, sem conversar com alguem, nem ser conhecido: era hum homemzarrão de muita pessoa, tinha huma mui formosa barba castanha, que lhe dava por meio dos peitos. Vendo este homem o trabalho em que o Capitão andava de se repairar, e fortificar, pelo que lhe tinha dito o Jáo, se foi hum dia a elle, e tomando-o á parte lhe disse » que mandasse tirar os mastos a todos » aquelles juncos que estavam no rio, e os » puzesse por sima dos navios, pera o tempo » do assalto, depois de estarem as escadas » encostadas ao muro, os deixarem cahir de » sima, e que isso bastaria pera desbaratar » os inimigos; mas que havia isto de ser em » tanto segredo, que não soubesse pessoa viva » o que determinava, porque se não preca-» tassem os inimigos, » (que logo eram avi-sados de tudo pelos que sugiam.) Pareceo-HÍ

lhe ao Capitão aquelle confelho muito bem, e logo mandou tirar os mastos aos juncos, e os mandou pôr ao pé dos muros, assim estendidos ao comprido; e porque não abrangião pera cercar tudo á roda, mandou desmanchar casas sobradadas, e tirar-lhes as vigas pera isso. E como teve tudo cheio á roda, ordenou por sima dos muros aparelhos pera as alarem assima quando sos fosse tempo. Os casados, e muitos outros que viam aquelle trabalho, sem saberem o sundamento disto, praguejavam, e diziam, que aquillo era andar areado, e que de medo já não sabia o que fazia; o que elle ouvia, e calava, como prudente, sezudo, e experimentado, porque esta he a obrigação do bom Capitão em taes tempos.

Algumas cousas muito notaveis acontecêram neste tempo, de que contaremos algumas. Alevantando-se hum dia o Capitão de huma cadeira que tinha na ramada, pera ir roldar, se assentou nella hum soão Cabral, (que era o senhor do Casre que tomou o Jáo,) e disse: Quero agora ser Capitão; e pondo a perna por sima do braço da cadeira, veio huma bombardada dos inimigos, e o tomou por ella, que logo o matou.

Estando hum homem commungando, virando-se o Padre pera lhe lançar a benção, depois de ter recebido o Senhor, entrou pe-

### DEC. VI. LIV. IX. CAP. VIII. 279

la porta da Igreja hum pelouro daquella peça que D. Garcia quiz defender, e sobre que morreo, e deo nas costas ao homem, e o fez em pedaços; pelo que o Capitão mandou logo fazer huma tranqueira muito forte defronte da porta da Igreja. O Condestable da fortaleza estando apontando huma espera, que estava á porta de nossa Senhora do Monte, veio hum pelouro de huma bombarda, que o tomou pela testa, e o matou logo.

#### CAPITULO IX.

Do grande assalto que os Mouros deram á fortaleza, de que sahiram desbaratados: e do que os inimigos determináram em damno da fortaleza: e de outro grande conselho que deo o mesmo homem contra o intento dos inimigos; pelo que se ale-vantáram os Malaios do cerco, e ficáram os fáos: e de como Gil Fernandes de Carvalho chegou a Malaca, e deo batalha aos inimigos em que os desbaratou.

Oi-se o Capitão fazendo prestes pera o I assalto que esperava, tendo guarnecidos os baluartes, e guaritas de muitas munições, e de homens de recado, o que tudo preparou, e fez até doze dias do mez de Agosto, em que era a Lua nova. E tanto que - 1 . 1

Mouros em suas estancias a fazer grandes festas, tangeres, gritas, e a atirar sua artilheria. D. Pedro da Silva, que estava já prestes, e preparado, se foi ás estancias, e mandou com muita brevidade alar assima os mastos, e traves que estavam ao pé do muro, o que se fez muito prestes, porque estavam já aparelhos, e polés guarnecidas pera isso. Subidos ao muro os puzeram por sima das paredes, e o Capitão que até então não tinha dito o pera que aquillo era, disse aos Capitães dos baluartes, e guaritas » que tan» to que os inimigos encostassem as escadas » ás paredes, e subissem, déssem cahir sobre elles. » mastos, e os deixassem cahir sobre elles. »

Os Mouros toda a noite passaram em sestas, e tangeres; e como soi o quarto d'alva, abaláram de seus exercitos com grandes gritas, e alaridos, levando mais de sincoenta escadas mui grandes sobre suas rodas, e diante dellas mantas mui grossas, e fortes pera emparo dos que as hiam rolando; e com huma confusão rustica, e barbara arremettêram com os muros os Malaios da banda de Ilher, e os foram cingindo á roda, e encostáram nelles suas escadas, por onde começáram a subir. Os nossos que estavam álerta os deixáram chegar bem á sua vontade, e como víram as escadas cheias, deram

de

de mão aos mastos, que foram com hum terremoto espantoso cahindo sobre as escadas, que logo fizeram em pedaços, e a todos os que por ellas subiam, e a muitos dos que estavam em baixo, e apôs os mastos foram logo muitas panelas de polvora, que se desfizeram sobre aquelle cardume de ini-

migos.

O Rey de Viantana, e os mais da liga vendo aquelle damno, pasmados se foram recolhendo, ficando-lhes ao pé dos muros mais de seiscentos feitos pedaços, e abraza-dos. Os Jáos ao mesmo tempo commettê-ram tambem pela banda do mar, e entráram huma fomma delles em huma daquellas casas de madeira, que estavam armadas da banda de sóra da tranqueira, que o Capitão mandou fazer naquella parte, que de maré vasia ficam em secco, e na enchente todas mettidas na agua. Entrados estes nas casas, deram com huma mulher velha Malaia, e lhe perguntáram pelo caminho que hia pera o monte, onde estava a Ermida da Madre de Deos, (porque estava assentado antre elles, que se apoderassem delle pera dalli sicarem sobre a fortaleza, porque aquel-le monte lhe he padrasso,) a velha lhes disse, que lhes mostraria o caminho; e sahindo-se pera fóra, ferrolhou a porta sobre si, e foi dar rebate ao Capitão deste caso. Dom

Pe-

Pedro da Silva tinha encommendado aquel-la parte do mar a Christovão de Sá, que ao tempo que os inimigos accommetterain, os mandou varejar com a artilheria, com que lhe matou muitos. E acudindo áquella parte, disse a Christovão de Sá, e a outros Cavalleiros, que com elle estavam, que acudissem ás casas, onde os Mouros estavam mettidos, e elle foi roldar as estancias, onde ouvia grandes gritas. Os nossos tanto que souberam estarem Mouros nas casas, se foram huns poucos a elles, e subindo-se em sima dos telhados os destelháram, e com as espingardas não faziam senão derribar nelles. Os Mouros tanto que víram os nossos em sima, e não tinham por onde sahir, e eram muitos, andavam pela casa correndo de huma parte pera a outra, porque os nossos lhes não pudessem tomar bem o ponto; mas todavia elles sempre os acertavam, e derriba-vam, e com aquella furia puzeram os hombros a huma porta, que arrombáram, e varáram a huma baranda. Os nossos se passáram a ella pelos telhados, e a destelháram, e como era mais baixa, chegavam-lhes os Mouros com as lanças assima, e os tratáram mal; mas elles pedindo panellas de polvora, deram com ellas antre elles, e abrazáram muitos, e outros se lançaram das varandas abaixo em terra, que era maré vafia,

sía, onde foram tambem a mór parte mortos á espingarda. Durou esta briga até huma hora, ou duas do dia, em que os inimigos se acabáram de desbaratar de todo, e se recolhêram ás suas estancias bem escalavrados.

Vendo os Reys da liga o damno que tinham recebido naquelle cerco, ajuntandose todos a conselho, assentáram » que se não » alevantassem de sobre a fortaleza sem a to-» marem, e que pera isso se deixassem estar » muito devagar, e que esperassem pela mon-» ção em que os juncos da Jaoa haviam de » vir com mantimentos pera Malaca; que » os recolhessem, e se apercebessem pera to-» do aquelle anno, e que os Portuguezes lhe » não ficaria outro remedio senão entrega-» rem-se, porque como lhes faltassem os man-» timentos da Jaoa, não havia outra parte » donde os pudessem esperar; que elles ti-» nham o mar, e a terra por si, que se dei-» xassem estar sem se arriscarem em assaltos, » que os Portuguezes lhes não escapariam » das mãos. » Com esta resolução se fortificá-ram de novo, e se puzeram em ordem de ficarem alli todo o verão. O Capitão soi lo-go avisado disto, e houve-se por perdido; porque vio que aquelle ardil dos inimigos era diabolico, e que se perseverassem nelle, forçado se havia de perder, porque como

lhe faltassem mantimentos não havia repairo algum, e elle estava já tão falto de tudo, que se comiam cousas immundas, como cães, gatos, ratos, e ainda quando se

podiam haver.

Andando com isto muito assombrado, cuidando no que faria, permittio Deos inspirar naquelle soldado, que dissemos no Capitulo atrás deste IX. Liv., que deo o ardil dos mastos sobre as ameias dos muros, que deixáram cahir sobre as escadas, lhe deo outro novo ardil.

Este soldado vendo o Capitão daquella maneira, se foi a elle, e em segredo lhe disse » que despedisse aquellas náos que esta-» vam no porto, com fama que mandava dar » em Jor, Pão, Perá, Marruas, e por to-» da aquella costa, e que forçado os inimi-» gos haviam de acudir a suas terras, por-» que lhas não destruissem, e que fossem es-» perar os juncos da Jaoa nos Estreitos; e » que alli resgatassem os mantimentos com » roupas, e os tornassem a mandar. » Sooulhe tão bem ao Capitão aquillo, que houve que o Espirito Santo fallava pela boca daquelle soldado, e logo mandou chamar Luiz Martins, Capitão da não de Alvaro da Gama, e Braz Robalo, Capitão do seu galeão, e Antonio Nunes tambem Capitão da sua náo, e na ramada lhes disse publicamen-

# DEC. VI. LIV. IX. CAP. IX. 285

n costa, e que déssem nos lugares de Viann tana, de Perá, Pão, Marruas, e todos os
mais, e que puzessem tudo a ferro, e a
n fogo sem perdoarem a cousa viva; n e mandou embarcar nas nãos muitas roupas, das
que os Jáos vam buscar a Malaca, e mandou armar duas sustas pera irem com elles.
Estes Capitães se foram logo embarcar, e
o Capitão D. Pedro da Silva lhes deo hum
regimento cerrado, e no sobreescrito de sóra lhe dizia n que abrissem aquelle, tanto que
n fossem són dos Estreitos, e que sizessem
n o que nelle lhes mandava n e embarcados
todos deram ás vélas.

Como estas cousas passáram publicamente, logo o Rey de Jor soi dellas avisado, porque trazia na fortaleza grandes intelligencias; e vendo ir aquella Armada, receando elle, e todos os mais Reys que com elle estavam, que lhes destruissem suas Cidades, e portos, logo no mesmo dia se embarcáram pera lhes irem soccorrer. Os Jáos que estavam da banda de Malaca, tanto que souberam serem os Malaios idos, sem lhes darem conta de cousa alguma, determináram de proseguir no cerco, e tomarem aquella Cidade, e pera isso se tomarem aquella Cidade, e pera isso se passáram ametade pera a banda de Ilher, onde os Malaios estavam, pera de mais perto baterem, e commetterem a Cidade.

Ao outro dia depois que isto passou, chegou Gil Fernandes de Carvalho ao porto de Malaca com a sua galeota muito embandeirada, e desembarcando em terra, sahio D. Pedro da Silva ao receber á praia, e com grandes honras, e alvoroço de todos foi recolhido dentro, e logo lhe deo conta de todo o passado, e de como os Malaios o dia d'antes se recolhêram. Gil Fernandes de Carvalho disse a D. Pedro da Silva, » que » pois vinha, e tinha chegado a tão bom » tempo, que lhe désse licença pera de ma-» drugada sahir aos Jáos, porque esperava em » Deos de os desbaratar, e de se acabarem a-» quelles trabalhos, porque elle não se po-» dia alli deter muito. » D. Pedro da Silva lhe disse, que lhe parecia muito bem; e logo Gil Fernandes de Carvalho se começou a fazer prestes pera de madrugada dar nelles, ajuntando duzentos homens, em que entravam todos os Fidalgos, e Cavalleiros que alli havia. De todos estes fez tres Capitaes, elle que havia de levar a dianteira, Christovão de Sá, e Gemez Barreto. E tanto que foi o quarto d'alva, sahio Gil Fernandes de Carvalho da fortaleza, sicando D. Pedro da Silva á porta com toda a mais gente, e remettendo com as estancias dos inimigos, que estavam descuidados, deram nelles com tamanhos estrondos, que primei-

ro que soubessem o que era, tinham os nos-sos mortos mais de cento. E baralhando-se todos, fizeram os nossos tão grande estrago nos Jáos, que foi espanto. O Sangue de Pate, Capitão geral do exercito, acudio com hum Rey daquelles da Jaoa, e com todo o poder remettêram com os nossos, e os detiveram, mas não que perdessem as tranqueiras que tinham cavalgadas. Aqui deram huma lançada a Gil Fernandes de Carvalho por debaixo de hum braço, de que cahio no chão com a força, mas logo se poz em pé animando os seus. E quiz sua boa fortuna que encontrasse com hum Senhor, ou Rey daquelles da Jaoa; e remettendo com elle, o tomou com huma estocada em descuberto pelos peitos, de que deo logo com elle mor-to em terra, e lhe tomou a espada, e hum cris guarnecido de ouro.

Aqui derribáram o Alferes da bandeira de Gil Fernandes de Carvalho, e hum Jorge Borges acudio com muita pressa, e a tomou, e se poz em sima da tranqueira com ella. Os Jáos tanto que víram cahido aquelle seu Capitão, desamparando tudo se foram acolhendo pera o mar, e com a pressa se deitáram a elle pera se salvarem nos juncos. Os nossos vendo a vitoria clara, foram seguindo os inimigos, matando, e ferindo nelles sem piedade; e houve muitos solda-

dos, que de encarniçados de matar nelles, com aquella furia com que hiam, se lançáram com elles ao mar, e dentro na agua matáram muitos. D. Pedro da Silva vendo o desbarato dos inimigos, sahio fóra com toda a gente, e ainda muitos de sua companhia chegáram aos derradeiros, em que tam-

bem prováram a mão.

Foi esta destruição muito notavel, porque se perdêram mais de dous mil Jáos, assim na terra, como no mar. D. Pedro da Silva recebeo Gil Fernandes de Carvalho com muita honra, dizendo-lhe muitas palavras de louvores seus, e de todos. Ficáram as estancias dos inimigos com toda a sua artilheria, munições, mantimentos, e mais cousas que D. Pedro da Silva mandou recolher na fortaleza, e nas estancias se poz logo fogo, em que se todas consumiram. E pera esta vitoria ser de mór louvor de Deos, e gosto de todos, succedeo aquelle dia dar huma tormenta tão grande, que os mais dos juncos dos Jáos foram cassando pera a terra, onde encalhárão muitos, e se perdêram com muita artilheria que traziam, que foi recolhida dos nossos. Gil Fernandes de Carvalho vendo aquella mercê de Deos, se embarcou na sua galeota, e levou comsigo os batéis dos galeões mui bem concertados, e dando nos juncos, fez nelles huma grande def-

## DEC. VI. LIV. IX. CAP. IX. 289

destruição. Os que pudéram dar á véla foram-se acolhendo pera Jaoa, onde chegáram com mais da metade da Armada, e da gen-

te perdida.

As náos que foram esperar os juncos de Jaoa aos Estreitos, recolhêram a si todos os que vieram, e com elles resgatáram todos os mantimentos que traziam, a troco de roupas; e carregados delles se tornáram pera Malaca, com o que a vitoria se acabou de arrematar, porque já tinham que comer. Mas como os gostos da vida não vem sem fer aguados com seu amorgoz, não se lográram os noslos muito desta vitoria; porque tanto que a fortaleza ficou descercada, começáram os nossos a beber do poço da Bathocina, em que os Jáos tinham lançado tão fina peçonha, que logo em bebendo começáram todos a adoecer, e a morrer, ficando o ar tão inficionado, que em dando o Sol na cabeça a huma pessoa alli cahia lo-go, e assim se enterravam cada dia doze, e quinze Portuguezes, e como doentes de peste os levavam pelas ruas arrastos, até hum quintal do Hospital onde os sepultavam juntos. Morrêram deste mal mais de duzentos Portuguezes, e muita gente da terra, do que todos andavam pasmados. D. Pedro da Silva entendeo bem o mal donde procedia, e mandou logo vasar o poço, e alimpallo, e Couto.Tom.III.P.iI. T de-

defendeo que todo aquelle anno se não bebesse delle. Gil Fernandes de Carvalho como vio o seito acabado, despedio-se do Capitão, e se foi pera Quedá, onde tinha a sua não.

D. Pedro da Silva vendo-se desapressado despedio a caravela, em que tinha vindo D. Garcia de Menezes, pera Maluco, e deo a Capitanía a Gemez Barreto, e mandou nella muitas roupas, e provimentos pera aquella fortaleza. Esta caravela se fez á véla por todo o Agosto, e chegou a Ternate em Novembro passado.

#### CAPITULO X.

Do que aconteceo na jornada a D. Rodrigo de Menezes, até chegar a Maluco: e das differenças que Bernaldim de Sousa teve com Christovão de Sá sobre aquella Capitanía: e de como Bernaldim de Sousa foi cercar a fortaleza de Geilolo: e do que lhe aconteceo na desembarcação.

Partido D. Rodrigo de Menezes de Goa o Abril passado de sincoenta com a sua Armada, como atrás dissemos no Cap. V. do Liv. VIII., foi seguindo sua derrota até Malaca; alli achou novas que não havia Castelhanos em Maluco, e por esta razão se desfez a Armada, sicando alli ambas as ca-

ravelas. D. Rodrigo partio pera Maluco com o seu galeão, e o de D. João Coutinho, e a não de Bernaldim de Sousa, e chegou áquella fortaleza este Outubro passado, e surgiram em Talangame, onde Bernaldim de Sousa estava com a sua não. D. João Coutinho lhe deo hum masso de cartas que le-vava do Governador pera elle, e dentro achou huma carta, em que lhe dizia: » Que » em qualquer parte que aquella o tomasse, » se tornasse pera Maluco, sendo certa a nova » da Armada Castelhana, e que tornasse a » tomar posse daquella fortaleza, conforme » huma Patente que tambem lhe mandava, » e com ella lhe mandou hum Alvará pera alevantar a menagem a Christovão de Sá, que estava por Capitão. Bernaldim de Sousa, posto que lhe não dera cousa alguma irse pera a India, todavia estimou muito aquella successão, assim porque em quatro annos que alli tinha estado, em nenhum delles se colhèra novidade do cravo, por dar muito pouco, e aquelle se esperava que dés-se muito, e acabar a sua não, e carregalla; como por lhe ficar tempo pera ir tomar a fortaleza de Geilolo, porque andava desconsado da murmuração que corria antre os homens, porque diziam publicamente, que elle quebrara a paz com aquelle Rey, e que se hia pera a India, deixando-os em guer-T ii ras,

ras, e em trabalhos. Ao outro dia se foi á fortaleza, e achou Christovão de Sá á porta da banda de fóra, (estava elle avisado da particula da Patente que dizia, que sendo as novas da Armada Castelhana certas, ficasse outra vez por Capitão naquella fortaleza; e que Christovão de Sá se fosse pera a India.) È mostrando-lhe a carta, disse Christovão de Sa » que não havia novas de Castelhanos, » pelo que não podia entregar aquella for-» taleza: que a tenção do Governador era » se houvesse naquellas Ilhas Armada Caste-» lhana, ou nova certa della; porque se as-» sim não fora, não lhe puzera na Patente » clausula, nem condição alguma. » E baralhando-se o negocio em gritos, e porsias de má feição, disse Christovão de Sá » que » o que se podia fazer por justiça, não se » havia de levar por paixões; que elle re- » mettia aquelle negocio ao Ouvidor da for- » taleza, e ao Alcaide mór, e que o jul-» gassem elles. » Bernaldim de Sousa lhe re-spondeo, que ninguem havia de ser juiz de sua honra. Com isto sicou a cousa em ruins termos, e peiores esperanças, porque da parte de Christovão de Sá pendia a justiça, e da de Bernaldim de Sousa a authoridade, e muita posse que tinha de gente, e ami-gos. E como os homens são todos asseiçoados a novidades, nesta revolta se apartou

hum foldado de Bernaldim de Sousa dissimuladamente, e se poz em pé no postigo da fortaleza, que só estava aberta, (porque todos estavam da banda de sóra occupados nas contendas) e logo se foram pera aquelle outros dez, ou doze soldados, e tomáram a porta da fortaleza sem os dous da contenda o verem, nem saberem. Bernaldim de Sousa como não queria levar aquelle ne-gocio por justiça, senão por força, disse a Christovão de Sá » que se determinasse, » que elle havia de fazer o que o Governa-» dor lhe mandava. » Christovão de Sá, que era bom Fidalgo, vendo a Bernaldim de Sousa tão colerico, e desarrezoado, disse: » Ora » seja Senhor como quizerdes, e ficai na for-» taleza, que eu me quero ir pera a India.» Bernaldim de Sousa o abraçou, ficando grandes amigos, e logo alli lhe entregou a fortaleza, e elle deo a menagem della nas mãos de Lopo Mendes Botelho Feitor, e Alcaide mór, como o Governador mandava na fua Patente.

Destas cousas ficou D. Rodrigo de Menezes muito tomado de Christovão de Sá, por se ter aconselhado com elle sobre aquella materia, e elle lhe ter dito o que havia de fazer, porque estava apostado ao favorecer, assim por ser da parte da justiça, como por não ser muito amigo de Bernaldim de Sousa.

Con-

Concluido isto, determinou Bernaldim de Sousa de sazer a jornada contra Geilolo; porque se deixasse alli aquella fortaleza, daria muito trabalho á nossa, e pera isso tratou com ElRey de Ternate, e lhe pedio que o acompanhasse nella, e elle lhe disse que o faria com muito gosto. E tambem escreveo ao Rey de Bachão, que se quizesse achar com elles. Bernaldim de Sousa preparou logo as cousas necessarias, e elegeo a gente que havia de levar, que foram cento e oitenta Portuguezes, que estavam sãos; e os poucos mais que havia, que não passavam de dez, deixou na fortaleza com o Alcaide mór; e mandou fazer muitos cestões, e escadas, e carretas pera as peças de artilheria que havia de levar.

Tendo tudo negociado, se começou a embarcar, elle na sua náo nova, D. João Coutinho no seu galeão, D. Rodrigo de Menezes na sua caravela, e Manoel Boto em outra que estava na mesma fortaleza, que hia cheia de munições, e petrechos de guerra, e de mantimentos; Balthazar Veloso, Capitão mór do mar; Christovão de Sá; e Diogo de Freitas, cada hum em sua corocora.

Embarcados todos deram á véla, e por acharem os tempos contrarios, mandou Bernaldim de Sousa dar toas aos galeões pelas corocoras, e puzeram dez, ou doze dias no

### DEC. VI. LIV. IX. CAP. X. 295

caminho, e a vespera do Natal passado surgíram na barra de Geilolo, e salváram a fortaleza, que senão enxergava de fóra por causa do grande, e espesso arvoredo que havia antre ella, e o mar. Alli se deixou estar até á primeira Oitava, que chegou EsRey de Ternate, e com elle o Principe de Bachão, que era seu genro, com huma muito arrezoada Armada de corocoras, em que vieram perto de sinco mil homens de peleja. O Capitão os recebeo mui bem, e ElRey de Ternate lhe mostrou huma carta, que o de Geilolo lhe mandou ao caminho, em que lhe dizia » que se devia de lembrar como » ambos eram de huma lei, e do muito, e » mui chegado parentesco que antre elles ha» via pera não favorecer os Portuguezes con» tra elle; que lhe fazia a saber, que tinha
» comsigo muitos Cavalleiros, muita artilhe-» ria, mantimentos, munições, e duzentos » Tarabos; » (são estes huma nação de gente daquella Ilha, mui temidos de todos; porque como andam sempre pelos matos, e são mui ligeiros, e no saltear os caminhos; hoje se vem aqui, e dalli a dous ou tres dias dalli a vinte leguas, tem feito crer aos da-quellas Ilhas, que se fazem invisiveis, e que se escondem, e apparecem quando querem; pelo que são tão temidos, que só de os ouvirem nomear fogem muitos. Bernaldim de Sou-

Sousa vio a carta, e disse a ElRey » que » respondesse o que quizesse, e que quanto » ás roncas, que lhe mandasse dizer que sol-» gava muito de estar tão bem apercebido; » que elle tambem levava muita gente, ar-» tilheria, e munições; e que lhe fazia a sa-» ber, que se não havia de apartar de sobre » aquella fortaleza, sem a deixar possa por » terra, e de mandar os seus Tabaros pera » as galés da India, e que lhe pezava por » serem tão poucos. » ElRey de Ternate as-sim lho escreveo, e lhe disse: » Que as obri-» gações que tinha aos Portuguezes passavam » por todos os parentescos; que lhe acon-» selhava, que devia de fazer pazes com o » Capitão, e conceder-lhe tudo o que elle » Capitão, e conceder-lhe tudo o que elle » pedisse, e que não quizesse experimentar a » furia dos Portuguezes. »

Vendo o Geilolo esta carta, e o desengano do Rey de Ternate, mandou metter dentro na fortaleza todas as fazendas dos seus, de ouro, prata, peças, pera os obrigar a pelejarem sobre o seu. E elle tambem metteo seus thesouros publicamente, por mostrar aos seus quão pouco arreceava os Portuguezes; mas de noite os tornou a tirar em tanto segredo, que o não souberam senão aquelles servidores que lhos leváram, e elle soi com elles, e os enterrou em huma parte secreta, e a mesma noite matou

DEC. VI. LIV. IX. CAP. X. 297

os coitados que lhos acarretáram pelo não descubrirem.

A derradeira Oitava desembarcou Bernaldim de Sousa no lugar, em que o sez Fernão de Sousa de Tavora, na maneira seguinte. D. Rodrigo de Menezes, e Balthazar Veloso na dianteira com sessenta Portuguezes, e com elles Cachil Guzarate com dous mil Ternatezes, e logo Bernaldim de Sousa com a bandeira de Christo, e as peças de artilheria de campo, com todos os mais Portuguezes, e na retaguarda ElRev de Ternate, e o Principe de Bachão seu genro com o resto do exercito. Nesta ordem foram caminhando pelos matos com guias, sem acha-rem quem lho impedisse, e assim chegáram á vista da fortaleza. E porque não havia outra parte em que assentar o campo senão em hum outeiro, que estava hum tiro de berço della, mandou o Capitão arrazallo todo, o que se fez com muita gente de ElRey de Ternate, e gastáram nisso todo o dia até á tarde (porque foram alli amanhecer.) Já sobre a tarde despedio o Capitão a Manoel Boto com alguma gente pera ir á Armada buscar mantimentos, e algumas peças de artilheria mais, e outras cousas que eram necessarias, ficando os do exercito dormindo aquella noite no outeiro que arrazáram, sempre armados, e com grandes vigias. El-

ElRey de Geilolo tanto que foi noite, lançou nos matos que ficavam perto do arraial alguma gente de espingardas, que toda a noite inquietáram os nossos, sem saberem donde lhes vinha o mal por ser es-curo; e soi a cousa de seição, que os size-ram estar sempre em pé, desparando tam-bem a sua arcabuzaria em roda do arraial a montão. O Capitão, tanto que amanheceo, quiz mandar Balthazar Veloso com huma companhia de soldados pera dar guarda a Manoel Boto, que havia de vir da Armada com as cousas que foi buscar; mas ElRey de Ternate o tirou disso, com lhe dizer, que o caminho estava seguro. Estando o Capitao já fóra disso, moveo-lhe Deos supitamente o coração, porque os nossos se não perdessem, e mandou com muita pressa aba-lar Balthazar Veloso, o que elle sez com tanta, que lhe ficáram alguns homens dos que havia de levar, e indo a meio caminho deo nelle o Principe de Geilolo com quatrocentos dos seus principaes, porque parece teve aviso que se esperava por Manoel Boto, e estava lançado em cillada naquelles matos. Balthazar Veloso, que era homem de fetenta annos com hum animo de vinte e finco, ajuntou os seus, que seriam perto de vinte, a sóra alguns escravos, e Ternatezes, e cerrando-se todos, pondo-se elle na dian-

tei-

## DEC. VI. LIV. IX. CAP. X. 299

teira, e Henrique de Lima detrás, remettêram com os inimigos, nomeando-se muito alto, (como he costume antre aquellas gentes, ) e começáram huma formosa batalha, em que Balthazar Veloso, Henrique de Lima, e outros sete, ou oito companheiros fizeram cousas, em que mostráram bem o valor Portuguez. Os Ternatezes, e ainda al-guns Portuguezes, se foram recolhendo, e pondo em salvo; mas os que ficáram fizeram tamanho estrago nos inimigos, que com morte de mais de cento, puzeram os mais em fugida, ficando os nossos senhores do campo, e sem se derramar sangue algum Portuguez. Dalli foram buscar Manoel Boto, que logo encontráram, e o acompanháram até o arraial, onde se sessejou a vitoria com muitos tiros, e instrumentos de alegria.

CAPITULO XI.

Do sitio, e fortificação da fortaleza de Geilolo, e de como os nossos a batêram: e das cousas que succedêram no cerco: e dos ardís de que ElRey de Tidore usou pera ver se deixavam os nossos o cerco.

A Fortaleza de Geilolo era de pedra, e terra solta, muito larga, e sorte, tinha naquella frontaria dous formosos baluartes, era de sórma triangular, e de hum an-

gulo corria huma cortina até fechar em hum castello Roqueiro, grande, e forte, que ti-nha outros dous baluartes. Da banda que sica pera o mar, que era mais baixa, tinha da banda de fóra do muro outro baluarte, que ficava sobre hum esteiro, e de longo delle estava a Cidade estendida, e elle defendia a entrada do esteiro. Tinha assim a fortaleza, como o castello em roda huma formosa cava toda estrepada por dentro, e por fóra de estrepes de Bambus machos mettidos no chão ao marrão, e depois agudos, huns altos, outros baixos, ao revéz huns dos outros, e tão bastos; que não podia passar hum gato sem se encravar nelles, quanto mais hum homem. Tinha ElRey dentro mil e duzentos homens escolhidos, em que entravam cem espingardeiros, e á roda pelos da for-taleza, e castello, dezoito berços de metal, e de ferro. Postos os nossos naquelle lugar do outeiro que desfizeram, começáram-se a fortisicar com cestões, que se fizeram muitos, porque os matos eram todos de Bambus, e fizeram seus vallos, e trincheiras, em que plantáram a artilheria, no que gastáram dous dias. ElRey de Ternate, e o Principe seu genro sicáram naquelle lugar que se desfera e a Capitão mais shaire ao que se desfez, e o Capitão mais abaixo ao sopé. E hum pouco affastado em hum outeiro, que ficava padrasto á fortaleza, fez Dom

### DEC. VI. LIV. IX. CAP. XI. 301

Dom Rodrigo de Menezes sua estancia com os seus soldados.

Assentados todos, e posto tudo em ordem, começáram a bater a fortaleza de todas as estancias com grande furia, mas não fizeram mais que derribarem-lhe alguns altos, que logo eram repairados. Bernaldim de Sousa sicou enfadado, porque das estancias não se descubria bem a fortaleza pelo muito arvoredo que tinha derredor, e mandou armar outros cestões, com que se foi chegando mais á fortaleza, deixando ficar ElRey no lugar em que estava. E depois que fez a sua estancia mais perto, subio-se a hum alto que estava hum pouco affastado pera notar bem a fortaleza, levando comsigo Cachil Guzarate, e Cachil Paio, Regedor de Ternate, e alguns Portuguezes. E estando notando a fortaleza, tanto que della os víram, descarregáram a montão al-guns berços, e espingardas, com que lhe se-ríram algumas pessoas, Cachil Paio de hum pelouro de berço, e de espingardadas Bal-thazar Veloso, e Fernão Machado. Era este homem hum muito bom Cavalleiro, e na companhia de Manoel Boto tinha pelejado muito bem, e do dia que o feríram a hum mez morreo, estando já são da espingarda-da. Esta morte profetizou elle o dia da desembarcação, porque em pondo os pés na

terra, olhou pera alguns companheiros, e disse: » Nesta jornada me hão de matar. » E por não parecer que era medo, saltou, e bailou, e depois rezou o Officio dos Finados por sua alma, e até á hora que morreo, sempre andou tão alegre que alegrava a todos, e assim foi muito sentido. O Capitão se recolheo muito enfadado de lhe serirem aquelles homens, e de não achar hum bom sitio pera assentar o exercito, nem de poder haver alguma espia, tendo mandado a isso alguns aventureiros.

Apartando-se hum dia Gabriel Rebello com dous companheiros, soi-se chegando á fortaleza, e notou a huma parte hum lugar muito accommodado, assim pera o arraial, como pera a bateria, e o soi dizer ao Capitão, que o soi ver com alguns que escolheo, e assentáram que alli estariam melhor, e logo mudáram pera aquella parte o arraial, fazendo-she seus vallos, e trincheiras, sobre que assentáram huma espera, hum

com que começáram a bater a fortaleza.

ElRey de Ternate vendo que o Capitão insistia no cerco, como era Mouro, e parente do outro, andava já arrependido da jornada, porque sempre lhe pareceo que o Capitão se enfadasse logo, e que se tornasse, como fez Fernão de Sousa de Tavora;

salvage, quatro camelletes, e alguns falcões,

# DEC. VI. LIV. IX. CAP. XI. 303

e indo-se ao Capitão, lhe disse: » Que to-» dos aquelles trabalhos eram em vão, que » aquella fortaleza não se podia tomar co-» mo elle cuidava, porque tinha muita gen-» te, muita espingardaria, e muitos manti-» mentos; que devia de se recolher, e não » perder o tempo. » O mesmo Ihe disse Christovão de Sá, e outras pessoas que tambem estavam enfadadas, e que pela ventura o ti-nham praticado com ElRey. O Capitão lhe disse » que já que se abalára, havia de le-» var aquelle negocio ávante, e que Deos » o ajudaria. » ElRey tornou a repetir as difficuldades que havia, e se lhe offereceo pera fazer a guerra com os seus de fóra, e ir dar em todas as aldêas de Geilolo, e as destruir, em lhe trazer mantimentos; o que lhe o Capitão não acceitou. Naquelles dias, em que se batia a fortaleza, deram alguns dos nossos com gente de ElRey de Ternate em algumas aldeas visinhas, em que sizeram bem de damno. A bateria se foi continuando, mas com pouco damno da fortaleza, de que o Capitão andava desconsiado, e quizera commettella por assalto, mas não vio pera isso a gente que lhe era necessaria; e cuidando comsigo no que faria, determinou de cercar a fortaleza em roda, pera totalmente lhe tolher os mantimentos, sobre o que não tomou parecer com pessoa alguma. È logo

mandou abrir huma cava do arraial pera a fortaleza ao comprido, e na ponta della ordenou huma tranqueira muito forte, que ficava quasi abordada aos muros, e pera ella se passou D. Rodrigo de Menezes com trinta homens; mas como ficava mais baixo que a fortaleza, de sima dos muros lhe fersram muita gente de espingardadas.

São os Geilolos tão certos, e destros nellas, que estando aqui os nossos á bateria com os do muro, vio hum Geilolo hum Ternate estar por huma seteira apontando nelle huma espingarda; e levando a sua ao rosto com muita pressa, desparou no Ternate pelo buraco da seteira, e lhe metteo o pelouro pela boca dentro, quebrando-lhe dous dentes; e o pelouro, que devia de ir fraco, se deteve dentro na boca, em outros quatro que o Ternate tinha nella pera mais presteza, e abaixando-se, lhe cahiram os sinco pelouros no chão, sem receber outro damno. D. Rodrigo mandou dizer ao Capitão, » que a tranqueira ficava tão descuber-» ta ao muro, que lhe tinham ferido os mais » dos companheiros sem lhes elle poder va-» ler. » O Capitão o mandou recolher, do que o Rey de Geilolo mostrou grande alvoroço, e fez grandes algazarras dos muros.

A bateria se foi continuando contra vontade de todos, e geralmente murmuravam

# DEC. VI. LIV. IX. CAP. XI. 305

do Capitão, dizendo, que proseguia aquelle cerco por dilatar o tempo pera carregar a sua não de cravo, e partir pera a India só, e sicarem os mais galeões da viagem. Outros, que o Capitão não ousava de dar o alsalto, sem quem a fortaleza se não podia tomar. Bernardo de Sousa, e D. João Coutinho lhe fizeram alguns requerimentos, dizendo-lhe, » que a monção se hia gastan-» do, e que pelo que todos diziam, aquel-» la fortaleza se não podia tomar com tão » pouca gente; que devia de se recolher pri-» meiro, que lhe acontecesse algum desgosto.» Disto lhe deo a elle muito pouco, e mandou proseguir a bateria, e continuar na obra das cavas pera rodear a fortaleza, que lhe não pudesse entrar cousa alguma, pera os tomar á some. Assim soi cortando as cavas de noite, que de dia não podia ser, porque lho impedia a arcabuzaria da fortaleza, até cercar à roda, com sinco tranqueiras que mandou fazer fronteiras aos baluartes dos inimigos, em que plantou peças de artilheria.

No começo desta obra sempre houve desconsianças em todos os do exercito, que não sería de esseito algum; mas depois que víram a traça que levava, e que todavia era de muita importancia, todos ajudavam a obra com muito gosto. De sima dos muros Couto.Tom.III.P.1I.

bem sentiam o trabalho, e toda a noite faziam grandes fogos pera descubrirem o campo, não cessando a sua arcabuzaria de laborar, com que fizeram algum damno, e feriram muitos no exercito. O Rey de Tidore era avisado todos os dias por cartas do de Geilolo, do estado em que as cousas estavam, e assim o foi das estancias que os nossos tinham feito á roda da fortaleza; e entendendo o muito risco em que estava, temendo-se que tanto que tomasse aquella fortaleza, o faria tambem á sua, aconselha-do do Rey de Geilolo, amanheceo hum dia naquelle porto coin huma Armada, e surgio junto dos galeбes, e despedio logo Ca-chil Manavari seu irmão a visitar o Capitão, e ElRey de Ternate. Bernaldim de Soufa o recebeo muito bem, e ouvio, e respondeo á visitação. Vendo elle aquelle modo de fortificação do exercito, ficou pasmado, (porque aquillo não se usava por aquellas partes,) e perguntando como se chamavam aquelles sortes, disseram-lhe que bestiães, e dando á cabeça disse: » Bestião, bestião basn ta pera tudo. n

E quando visitou ElRey de Ternate, lhe disse em segredo: » Que ElRey seu irmão » lhe mandava pedir, que trabalhasse muito » por estorvar aquelle negocio. » O que antre elles se passou sobre isto, ninguem o soube.

Def-

### DEC. VI. LIV. IX. CAP. XI. 307

Despedido o Tidore se foi pera sua Armada, e ElRey tornou a dar á véla pera seu Reyno; mas como hia cioso daquelle negocio, e ElRey de Geilolo tornou a puxar por elle, pera que trabalhasse com que se alevantasse aquelle cerco, tornou a voltar pera Geilolo, e surgio affastado da Armada, e tornou a mandar o mesmo irmão a visitar a Bernaldim de Sousa. Elle entendendo o desproposito de tanta visitação, lhe mandou dizer, » que senão vinham a mais que » a visitallo, que sho tinha em mercê; mas » que se vinha a ajudar ElRey de Geilolo, » que sho dissesse, pera mandar recado á Ar» mada que o deixasse entrar na fortaleza, » porque quantos mais estivessem dentro, tan-» to mór gosto teria da vitoria. » Com este recado se despedio o Embaixador, deixan-do dito a alguns Ternatezes, como em segredo, » que ElRey seu irmão vinha quei-» mar a nossa fortaleza, e a náo do Capi-» tão que estava á carga. » Isto diste, porque bem sabia que logo os Ternatezes o haviam de dizer, pera que em o Capitão o saben-do, levantasse o cerco, e acudisse lá. Esta nova chegou ao Capitão, a que respondeo muito feguro : » Que lhe dava muito pou-» co de lhe queimarem a sua não, porque » por interesse algum não havia de deixar o » serviço de ElRey, e que se lhe tomassem Vii

.» a fortaleza, que a todo o tempo a torna-» ria a ganhar; » e foi proseguindo na obra das cavas, e dos fortes. Quando ElRey de Geilolo vio que todavia o Capitão hia ávante com aquelle negocio, tratou de homiziar o Rey de Ternate, e o Principe de Bachão com o Capitão, e teve tal modo, que por via de Ternatezes do exercito, com quem via de l'ernatezes do exercito, com quem tinha intelligencias secretas, lançou fama que o Rey de Geilolo estava concertado com o Principe de Bachão, e que lhe dava huma silha em casamento. Isto inquietou ElRey de Ternate, porque o tinha desposado com huma silha sua; mas o Capitão acudio a isto, assirmando a ElRey, que tudo aquillo eram ardís, e invenções do Geilolo, pera semear zizania entre elles; com o que se elle quietou algum tanto. ElRey de Tidore como não quietava, tornou a voltar com re, como não quietava, tornou a voltar com a sua Armada, com determinação de ver se podia tomar hum dos nossos galeões, do que o Capitão foi avisado primeiro que elle chegasse, e mandou a D. Rodrigo de Menezes, que se fosse pera a Armada, e não deixasse chegar a ella ElRey de Tidore. Chegando ElRey á vista, she sahio D. Rodrigo de Menezes em hum batél muito bem concertado, e quatro corocoras, em que hia Cachil Ayo, meio irmão de Cachil Guzarate, mancebo mui esforçado: vendo El-

# DEC. VI. LIV. IX. CAP. XII. 309

ElRey aquella determinação, voltou pera Tidore, e não curou de mais invenções.

#### CAPITULO XII.

De como Bernaldim de Sousa tomou hum poço de agua, de que os cercados bebiam: e de como por falta della se entregáram a partido.

Ontinuando-se a bateria, e a obra das cavas, e fortes, adoeceo ElRey de Ternate, e se foi curar a seu Reyno, e deixou em seu lugar a Cachil Guzarate, que era mui arrogante, e muito temido de todos os Malucos. Desta ida de ElRey houve grandes murmurações, e desconsianças, o que tudo sosfreo, e atalhou Bernaldim de Sousa com muita prudencia, e brandura, não deixando de proseguir na obra, e em mandar dar assaltos. Huma noite foi Gabriel Rabello com dez companheiros, e chegou a queimar humas casas, e certas embarcações que estavam varadas ao longo do muro. Os inimigos de sima delle sentiram os nossos, e não oufárão a lhe sahir, cuidando fosse alguma cillada pera os fazerem acudir alli, e commetterem-nos por outra parte, e de sima atiráram muitos tiros, com que fizeram affastar os nossos, ficando huma só casa por queimar, de quinze, ou vinte que eram; mas

hum Tristão Gomes, mestiço da terra, deitou de longe huma bomba de fogo, que acertou de cahir sobre a casa, que logo ardeo toda, e com a claridade enxergáram os nossos toda a povoação, que estava edificada sobre o esteiro, que de aguas vivas se cubria todo, e passava ao secco pera a ou-

tra parte da cerca.

Esta povoação não foi vista até então dos nossos; e recolhendo-se dalli, deram conta ao Capitão do que víram, e do modo da povoação, o que elle estimou muito saber. E logo despedio o Capitão mór do mar com sincoenta soldados, e quinhentos Ternate-zes, pera que se sossem metter no esteiro, e déssem guarda a certas pessoas, que haviam de ir com lanças de sogo queimar a povoação, e as embarcações que estavam varadas. É indo esta gente demandar o esteiro, deram todos na vaza, em que estiveram perdidos; e alguns que passáram adiante, sem guardarem ordem alguma, nem esperarem pelos mais, chegáram á Cidade, em que começáram a pôr o fogo com tamanhas gritas, que os moradores que estavam dormin-do saltáram desatinados sóra das camas, e foram fugindo pera a fortaleza, sem verem de que, (mas pareceo-lhes pelos alaridos, e gritas que todo o poder dos nossos dava nelles.) Com isto chegáram os mais, e de-

### DEC. VI. LIV. IX. CAP. XII. 311

ram fogo á Cidade, e a todas as embarcações, que eram muitas, que ardêram soberbissimamente.

Feito isto, se puzeram todos em hum tezo ás espingardadas com os do muro, que estavam vendo aquella destruição. ElRey de Geilolo acudio ao alvoroço ao muro; e vendo arder toda a Cidade, deitou fóra Cachil Quebuba, seu sobrinho, e genro, com qui-nhentos homens; e vendo os nossos, se pu-zeram com elles ás espingardadas; e quiz Deos que acertasse huma no Cachil Quebuba, de que cahio morto logo. E assim mesmo hum Caciz seu, e outros alguns. Durou esta briga muito grande espaço, com grande estrondo, e quentura, assim da artilheria, como da força do Sol, e do fogo que andava na Cidade, que como era de madeira, e bambuz, fazia hum terremoto, e labaredas, que parecia hum diluvio de fogo. Os Geilolos vendo o seu Principe morto, e o damno que tinham recebido, se foram recolhendo, e o mesmo fizeram os nossos, levando tres feridos, dous foldados Portuguezes, e Cachil Bocaide, irmão de Cachil Guzarate, que foi por Capitão dos Ternatezes.

Esta vitoria festejou o Capitão muito. Acháram-se neste feito Bernardo de Sousa, Vasco de Freitas, Gabriel Rabello, Henri-

que de Lima, Gaspar de Morim; todos Fi-

dalgos, e Cavalleiros mui honrados.

Depois deste bom successo poucos dias, andando o Capitão continuando na obra, foi avisado, que da outra banda da fortaleza havia huns poços de agua doce, de que os de dentro bebiam, e que na fortaleza não havia outra agua; e que se lha tomassem, não lhes ficava remedio algum de que se valessem. E pondo em conselho, isto foi contrariado dos mais, dizendo » que aquillo ha-» via mister muito vagar, e muito tempo, » e que todos andavam já mortos, e cança-» dos, e elle Capitão doente, (porque havia » dias que andava achacoso,) que o bom se-» ría commetter-se a fortaleza á escala vista, » e concluir aquelle negocio, porque já to-» dos não podiam mais. » Bernaldim de Sousa dissimulou, dando-lhes a entender que acceitava o conselho; e mandou com muita pressa fazer alguns cestões muito grandes, e ajuntar alguns madeiros, e taboado, e tendo tudo prestes mandou a Bernardo de Sousa, que se fossem pera a Armada, e que com D. Rodrigo de Menezes, que lá estava nas corocoras, puzessem aquelles cestões sobre os poços, e formassem logo hum forte em que se recolhessem todos, e assestassem alguns falcões.

Dando este recado a D. Rodrigo de Me-

### DEC. VI. LIV. IX. CAP. XII. 313

nezes, foi logo demandar aquella parte, e desembarcando em terra achou muito grande resistencia, porque soi com poucos a notar o sitio; e naquelle jogo lhe fersam Bernardo de Sousa de huma espingardada pela cabeça muito grande, de que não perigou, e foi-lhes forçado recolherem-se, pelejando todos muito valorosamente com os inimigos. Era isto sobre tarde; e no quarto da modorra tornou D. Rodrigo de Menezes a desembarcar com todos os seus soldados; e os marinheiros das corocoras levavam os cestões, e madeira, e Cacil Ayo com os Ternatezes de sua companhia pera o ajudar naquella obra. E não achando resistencia, chegáram aos poços, e armáram sobre elles os cestões, que logo se mandáram encher de terra.

Feito isto, corrêram com huma tranqueira de madeira muito forte, em que se recolhêram com algumas peças de artilheria, munições, e mantimentos pera alguns dias. Tanto que amanheceo, que os inimigos viram de sima do muro os poços tomados, logo perdêram o animo, e alevantáram bandeira de paz, bradando rijamente por ella. No mesmo tempo entrava pelo Estreito dentro Christovão de Sá com hum batél, e huma manchua pera dar na Cidade, e chegou a tempo que os nossos estavam á falla com os da fortaleza sobre pazes; e quiz a desenta de se quiz a de se qui

aventura, e o descuido Portuguez, que le-vassem na quilha do batél huma gamela de polvora aberta, em que cahio huma faisca de fogo, e ateou com tanta força, que arrebentou a mor parte do batél, e queimou sinco soldados, de que morrêram tres. Christovão de Sá, que hia na manchua, vendo o desastre, deo toa ao batél, e se tornou pera a não, e sem fallar com Bernaldim de Sousa soldados. Sousa, se foi na manchua pera Ternate. Os Geilolos tanto que víram o desastre do ba-tél, dissimuláram por então com o que pe-diam; mas como á falta de agua não ha repairo, nem remedio, ao outro dia, que eram dezoito de Março, appareceo a porta da fortaleza aberta, e ElRey com Cachil Tidore feu tio, e o Caciz maior a ella, e mandou bradar alto ao arraial, lhe mandassem hum Portuguez, que queria fallar com elle coufas que importavam. Dando-se o recado ao
Capitão, mandou lá hum Luiz de Pavia,
que ElRey recebeo bem, e com elle praticou sobre pazes, querendo logo alli conceder todos os partidos, que elle levava já do
Capitão por apontamentos, sobre o que debatêram hum espaço grande, e por sim não
concluíram em cousa alguma, porque os
Ternatezes tiveram maneira com que mandáram advertir aos do conselho de ElRey,
que não lhe consentissem fallar em pazes, que não lhe consentissem fallar em pazes, até

### DEC. VI. LIV. IX. CAP. XII. 315

até vir ElRey de Ternate; o que elles fizeram. E mandou ElRey dizer ao Capitão, » que mandasse chamar ElRey de Ternate » pera concluirem todos as pazes, e em quan-» to elle tardava ficassem em tregoas, e lhes » déssem agua pera beberem. » Isto lhe conce-deo o Capitão, despedindo logo huma corocora muito ligeira a Ternate com recado a ElRey, ficando correndo em tregoas; e hiam ao arraial alguns Geilolos tão fracos, e debilitados de não comerem, nem beberem, que houveram os nossos compaixão delles, e os Ternatezes os proviam com o que podiam, e logo se hiam aos poços (que nunca D. Rodrigo de Menezes largou) a fartar de agua. ElRey de Ternate tanto que teve recado se metteo em huma corocora muito subtil, e chegou ao exercito Quinta Feira de Endoenças, e no mesmo dia o man-dou o Rey de Geilolo visitar por Cachil Timo, homem de grande authoridade antre elles, e com elle outro Mandarim principal. ElRey estava com o Capitão, e os recebêram muito humanamente; e depois das visitas tratáram sobre pazes, que se concluíram com as condições seguintes:

» Que Catabruno deixaria o titulo de » Rey, e tomaria o de Sangage, que he co-» mo Governador, e que ficaria vassallo de » ElRey de Portugal, com duas mil folhas

» de olla, que são de palmeira, pera se cubrir » a fortaleza, e quinhentos fardos de Sagú, » que he a farinha de páo que lá se come,

» de pareas cada anno.

» Que se sahiria da fortaleza elle, e os » seus com as suas pessoas sómente; e que » tudo o que estivesse nella havia de sicar por » despojos dos vencedores. E que a fortale-» za se havia logo de derribar por terra, e

» que nunca mais faria outra.»

Destas condições se fez huma pauta pera os Embaixadores levarem a ElRey, e os despediram com muitas honras. Chegados á fortaleza deram a ElRey conta de tudo o que era passado, e lhe apresentáram os Capitulos das pazes, e sem os querer ver, vestio huma cabaia de veludo pardo, (que era a mesma que Tristão de Taíde lhe mandou pera o dia que se alevantou por Rey,) e com alguns poucos dos seus se soi ao arraial. O Capitão, e ElRey o sahíram a receber. Elle chegando a elles, disse contra o Capitão: » Com esta cabaia me levantáram » os Portuguezes por Rey, e com ella me » tornam a desapossar. » ElRey, e o Capitão o abraçáram com grandes honras, dizendo-lhe o Capitão, » que se consolasse, » que aquelles eram os frutos da guerra: que » elle sicava com seu Estado inteiro, que os » titulos eram vaidades do Mundo. » E affen-

### DEC. VI. LIV. IX. CAP. XIII. 317

fentando-se todos tres em cadeiras, confirmáram os Capitulos das pazes, e as juráram a seu modo, ficando alli aquella noite El-Rey de Geilolo.

#### CAPITULO XIII.

De como o Capitão entrou na fortaleza de Geilolo, e das cruezas que se nella fize-ram: e de como se derribou: e das mais cousas que succedêram.

A O outro dia , que foram vinte e sete de Março , sahio o Capitão do arraial comambos os Reys, e toda a gente em armas, e entráram na fortaleza. A gente de guerra tanto que se vio dentro, sem darem pelo Capitão, começáram a matar, e a cativar quantos Geilolos acháram, entrando pelas casas, roubando-as, usando cruezas aborrecidas ao nome Portuguez. O Capitão pedio a ElRey de Ternate que fosse acudir áquillo; e quando chegou, achou já mais de trinta mortos, e de duzentos cativos, e não pode fazer cousa alguma naquelle negocio, porque os Portuguezes deram por elle mui pouco. O Capitão como hia enfermo, deitou-se em hum baileo junto da porta da torre, em que estavam as mulheres, e filhas de ElRey, e junto delle se assentáram ambos os Reys em hum caixão. Os Geilolos que ef-

capavam das mãos dos nossos, vinham fugindo pera onde estava o seu Rey, pedindo-lhe que lhes valesse; ao que elle com os olhos humidos respondia, que lhes valessem elles; e com ver aquellas deshumanidades, e ouvir os prantos, e gritos dos vassallos estava tão seguro, que respondia a tudo o que o Capitão fallava com elle, muito attento, e a proposito, sem fazer mais movimento, que de quando em quando acudir com hum lenço a enxugar os olhos. Os Portuguezes, e os Ternatezes andavam pela fortaleza roubando, e escalando as casas, de que os Ternatezes leváram a substancia, e melhor de tudo, assim por serem mais, co-mo por saberem as casas de mais importancia. O Capitão disse a ElRey de Geilolo, que mandasse tirar as mulheres da torre, porque se havia de ir buscar. Isto sentio elle muito, porque lhe pareceo que lhe ficassem alli sem serem vistas, nem esbulhadas de pessoa alguma; e levantando-se, as foi ti-rar com grande mágoa, e dor de seu cora-ção, e as levou fóra da fortaleza, mandan-do-as ElRey de Ternate, e o Capitão acompanhar, porque lhes não fizessem alguma descortezia.

Sahido o Geilolo pera fóra com ellas, as levou ao campo, e as poz ao pé de humas arvores. O Capitão mandou buscar aquel-

le

# DEC. VI. LIV. IX. CAP. XIII. 319

le baluarte, cuidando que se achasse nelle o thesouro de ElRey, (que elle tinha guardado em outra parte,) mas acharam outras muitas cousas, que foram saqueadas, e rou-badas. Aquella noite sicáram todos na fortaleza. Ao outro dia (porque se hia o Capitão achando mal) entregou a fortaleza a ElRey de Ternate; e deixando com elle os Portuguezes pera a desmancharem, se embarcou em corocoras ligeiras, e se foi curar a Ternate. Aquella noite que foi sabba-do de Pascoa, puzeram os nossos fogo á fortaleza por muitas partes, que começou a arder bravissimamente. Durou este cerco tres mezes com muito trabalho, Sol, frio, sede, e alguma fome: posto que pera a gente da terra foi grande remedio o das frutas do mato. Morrêram dezoito Portuguezes, e dos inimigos perto de trezentos.

São estes Geilolos os mais esforçados homens, e mais pera o trabalho que todos os daquellas Ilhas, o que mostráram bem naquelle cerco; porque quando os nossos entráram naquella fortaleza, não lhe acháram nella cousa alguma de comer, nem beber; e havia tres, ou quatro dias que não comiam, nem bebiam, e acháram os nossos as casas, e as ruas cheias de mortos, que cada hora cahiam de some, sem nunca se quererem entregar; antes diziam, que morressem todos

af-

assim, e daquella maneira trabalhavam, pelejavam, e se repairavam. A nova desta vitoria soi má de crer por todas aquellas Ilhas, por onde logo correo, porque haviam por impossível poder-se tomar aquella fortaleza. E assim era, que se não sora a some, nada

a pudéra render.

Durou o sacco da fortaleza alguns dias, e se se acháram muitas fazendas, e ouro, de que ElRey de Ternate levou o melhor quinhão. E depois de tudo escalado, e a fortaleza queimada por muitas partes, se embarcáram todos pera Ternate. Bernaldim de Sousa depois de se achar bem de sua enfermidade, que lhe durou alguns dias, se tornou a embarcar pera Geilolo pera acabar de derribar a fortaleza, e quietar as cousas daquelle Reyno, e soi ElRey de Ternate com elle, e todos os Portuguezes, tirando Dom Rodrigo de Menezes, que por estar quebrado com elle se deixou sicar.

Chegados a Geilolo, o Capitão mandou acabar de derribar a fortaleza, e acháram nella muitas covas abertas, de que tiráram muita fazenda. Catabruno, que já se chama Sangage, des daquelle dia que sahio da fortaleza com as mulheres, nunca mais tornou a ella, em quanto os nossos alli estiveram, e fez huma povoação naquelle lugar, onde se deixou sicar. E sabendo que o Capitão

### DEC. VI. LIV. IX. CAP. XIII. 321

era chegado, não se havendo ainda por seguro, se foi mais pera o certão com suas mulheres, ficando alli na povoação dous irmãos seus, chamados Cachil Liacá, e Cachil Timou, com suas familias, que foram dar a obediencia ao Capitão. E sabendo elle que o Sangage era ido da povoação, ficou enfadado, por haver que se não fiára delle, e rogou a seus irmãos que o fossem buscar, e lhe pedissem muito que o viesse ver, e mandou com elles Gabriel Rabello com alguns companheiros, e lhes deo por regimento, que tivessem com elle muitas palavras de cumprimentos, e o persuadissem a vir vello; e quando o não pudessem mover, o notificassem por alevantado, e lhe apregoassem de novo guerra.

Partidos estes homens, acháram o Sangage meia legua pelo certão, com humas cafas feitas sobre huma pequena ribeira, que atravessava por junto de humas fontes de agua quente, que estava muito fraco, e debilitado. Os irmãos, e Gabriel Rabello falláram com elle, e lhe deram o recado do Capitão, rogando-lhe todos muito que o quizesse ir ver. Elle se desculpou com dizer, y que já não era gente, que o deixassem com y sua fortuna, que queria morrer por aquely les matos, e que se não tratasse mais dely le; que sizessem conta que era acabado. y

Couto. Tom. III. P. II.

Gabriel Rabello apertou muito com o Sangage, pera que fosse ver o Capitão, e que elle sicaria alli em refens, e que lhe cortasse a cabeça, se delle, nem dos seus recebesse elle, nem cousa sua algum aggravo. E não o podendo mover, quebrou diante delle huma folha de huma arvore em sinal de rotura da paz, (como antre elles se costuma,) e se despedíram delle, movidos de compaixão do miseravel estado em que o viam. Aquellas escusas que o Sangage deo pera não ir ver o Capitão, foram, porque não se atreveo a ver o rosto a ElRey de Ternate, porque havia que delle lhe nascêra todo o seu mal.

Sabendo o Capitão o que passáram com elle, quizera logo mandar gente contra elle; mas ElRey de Ternate lhe pedio » que » não fizesse obra por aquelle só recado; » que lhe mandasse fazer outra notificação, » que pela ventura se moveria, porque os » trabalhos em que se vira lhe não deixa- » vam entender quanto lhe aquillo importa- » va. » Com isto despedio o Capitão os mesmos Embaixadores, por quem lhe mandou pedir, » que se sujeitasse á razão, e que el- » le lhe faria todos os favores que sossem » justos, e que não quizesse perder seu Esmatado. » Chegados áquelle lugar já o não acháram, porque se tinha mettido por esses

DEC. VI. LIV. IX. CAP. XIII. 323

ses matos como desesperado, pelo que se tornáram.

A Catabruno poucos dias depois disto lhe morreo a sua principal mulher, que elle muito sentio, e houve que a fortuna o perseguia em tudo; mas com todos estes trabalhos não lhe sahia d'alma o grande odio que tinha a ElRey de Ternate, e andava cuidando modos de vingança; e offerecendo-lhe o demonio hum, o acceitou, e foi, que se fizesse Christão, e que assim lhe abriria o tempo occasiões pera se satisfazer delle por mãos dos mesmos Portuguezes, crendo que aquillo que outros buscam pera remedio de sua salvação, lhe sosse a elle in-

strumento de sua vingança.

Assentado nisto, despedio Embaixadores ao Capitão, por quem lhe mandou pedir hum Padre pera o bautizar. O Capitão lhe mandou hum da Companhia, chamado João de Beira, e com elle Balthazar Veloso. Chegados ao Sangage, que acháram mal, tratou o Padre com elle sobre as cousas de nosfa Fé, e o começou a catequizar, e o obrigou a deitar sóra as mulheres por o mandar assim a nossa Lei. Isto lhe soi a elle tão aspero, que disse ao Padre, » que tudo sapero, que disse ao Padre, » que tudo favria, senão aquillo por então, que depois » pouco, e pouco se iria desobrigando dela » las, e casando-as; porque d'outra manei-

» ra se logo as despedisse, escandalizaria os » parentes. » Vendo o Padre que não queria começar logo a fazer execução, o não quiz bautizar, e se tornou pera a fortaleza, que se hia acabando de derribar. O Catabruno dahi a poucos dias morreo miseravelmente, ficando-lhe tres filhos. O mais velho, cha-mado Cachil Guzarate, que trazia sua pro-pria irma por manceba, tanto que o pai faleceo foi logo a dar obediencia a Bernaldim de Sousa, e a pedir-lhe a confirmação do Estado do pai. Elle o recebeo bem, e Iho confirmou com o titulo de Sangage, com as pareas que estavam postas a seu pai. E porque levava a irmã comsigo, e o Rey de Ternate a desejava, disse ao Capitão que o obrigasse a deitalla fóra, o que o Capitão fez; mas como elle lhe estava affeiçoado, lhe pedio que lha deixasse ter, que elle se faria Christão; o que o Capitão lhe estranhou mais, e lha fez lançar fóra, e ElRey de Ternate a tomou pera si. O Capitão tanto que acabou de derribar a fortaleza se tornou pera Ternate. Neste estado deixaremos estas cousas até tornar a ellas.

#### CAPITULO XIV.

Do que aconteceo a D. Antão de Noronha na jornada de Catifa: e de como bateo aquella fortaleza, e os Turcos a despejaram: e do desastre que alli aconteceo aos nossos.

P Artido D. Antão de Noronha de Goa, como atrás dissemos no IV. Cap. deste IX. Liv., foi seguindo sua derrota até Ormuz, onde foi muito bem recebido do Capitão daquella fortaleza. E vendo-se ambos com ElRey sobre o negocio da fortaleza de Catifa, assentáram, que ElRey désse tres mil homens pera a jornada, e que fosse com elles o Guazil Rax Xarrafo, e Mirmaxet, a quem ElRey logo mandou negociar, e preparar terradas, e outras embarcações pera os levar. Em quanto se isto negociava despedio D. Antão de Noronha Manoel de Vasconcellos por Capitão mór de doze navios ligeiros, com regimento que se fosse lançar sobre Catifa, pera defender que os Turcos não fossem soccorridos de Baçorá.

Estes navios chegáram a Catifa em poucos dias, e surgíram sobre aquelle porto, onde se deixaram estar até chegar D. Antão de Noronha, que foram dous mezes, chegando-se todos os dias nas marés cheias á

praia

praia a darem sua bateria á fortaleza, defendendo-lhes de seição os soccorros por mar, que lhes não entrou dentro cousa alguma, com o que os puzeram em muito grandes necessidades. D. Antão de Noronha sicou em Ormuz dando aviamento ás cousas necessarias, mandando preparar algumas peças de bater, muitas mantas, escadas, e todos os

mantimentos, e munições que pode.

Tendo tudo prestes, deo á véla pera Catifa, levando huma muito grande Armada, e toda a gente Portugueza, tirando a da obrigação da fortaleza. Isto era já fim de Julho, e tendo bom tempo, foi em poucos dias surgir sobre aquelle porto, onde achou os navios de Manoel de Vasconcellos, de quem soube o estado em que a fortaleza estava, e do aperto em que a tinham posto. Dom Antão de Noronha deo ordem pera a desembarcação, que havia de ser ao outro dia; e fazendo alardo da gente que levava, achou mil e cem Portuguezes, e tres mil Parseos, e Aramuzanos debaixo da bandeira de Rax Xarrafo Guazil de Ormuz, e de Mirmaxet Guazil do Magostão, em que havia muitos Mires, e Capitães do Reyno de Ormuz. E commettendo a dianteira a Manoel de Vasconcellos, passou toda a gente da Armada aos navios pequenos, e aos batéis dos galeões.

Ten-

### DEC. VI. LIV. IX. CAP. XIV. 327

Tendo tudo prestes, commetteram a terra com a maré cheia, onde pojárão os navios de Manoel de Vasconcellos, e os nossos saltáram logo em terra, onde acháram alguns Turcos de cavallo, que sahíram a lhe defender a desembarcação, com quem tiveram huma arrezoada escaramuça, levando os nossos os Turcos de arrancada até os metterem dentro na fortaleza. O Capitão mór se poz em terra com toda a gente com suas bandeiras desenroladas; os Portuguezes em hum esquadrão, e os Parseos em outro. E chegando-se bem á fortaleza, assentáram seu campo perto huns dos outros, e logo lhe mandaram fazer suas cavas, vallos, e trincheiras, em que gastáram aquelle dia, e noite, tudo por ordem, e traça do Capitão Francez, (de quem já démos conta, no desbarato de D. Jorge de Castro em Ceilão, no Cap. VII. do Liv. VIII.,) que ElRey D. João tinha mandado á India, por ser homem que tinha muita noticia, e exercicio da milicia, que nesta jornada fez o officio de Mestre do Campo, e de Sargento mór. Depois de feitas as estancias plantou nellas sinco peças de bater com seus repairos, e mantas muito fortes. E tendo tudo negociado, começou a dar sua bateria á fortaleza com tanta furia, e força, que lhe fizeram algumas ruinas, e lhe derribáram todos os al-

altos. Os Turcos que eram quatrocentos os que estavam na fortaleza, vendo a furia da bateria, e os muros rotos por muitas par-tes, entendendo que se haviam de perder, havendo seu conselho, assentáram de se recolherem de noite, e largarem a fortaleza de Catifa; e assim havendo oito dias que os batiam, sendo no quarto da modorra, se foram sahindo por huma porta falsa, que hia pera o certão, em tanto silencio, que não foram sentidos senão já nos derradeiros, que foram vistos de tres soldados de Pedro Affonso de Avelar, que tinha a estancia pera aquella parte, que se chamavam Martim Casco de Evora, Balthazar de Goes, natural de Ceita, e Pero Machado. Estes estando vigiando fóra dos vallos, sentiram rumor pera aquella parte, e víram que os Turcos se hiam recolhendo; e vendo ficar os derradeiros, remettêram a elles com muito animo, e mataram hum, e feriram alguns que foram fugindo apôs os mais que hiam já mui alongados. Os tres companheiros sentindo a fortaleza despejada, entráram dentro, e subiram sobre o baluarte fronteiro á estancia do Capitão, e começáram a appellidar Portugal, ao que se levantou D. Antão de Noronha muito alvoroçado; e perguntando o que era, lho disseram, porque os do muro se tinham já dado a conhecer, chamando

### DEC. VI. LIV. IX. CAP. XIV. 329

do pelos companheiros da fua estancia. Isto poz grande alvoroço em todo o exercito.

D. Antão de Noronha mandou pôr todos em armas, e aguardou pela manhã; e tanto que ella esclareceo, foi caminhando pera a fortaleza, onde entrou, (que os tres soldados tinham já abertas as portas,) e soi a pressa dos nossos tanta, que houve homens que entráram por grandes aberturas, que a nossa artilheria tinha feito no muro; e hum Lourenço Feio da Ilha da Madeira, que ha pouco morreo, nos disse que fora hum delles. Entrando D. Antão de Noronha na fortaleza, (em que se não acháram senão algumas peças de artilheria pequenas, munições, e pouca roupa que não pudéram levar,) chamou o Guazil Rax Xarrafo, e lhe disse, » que aquella fortaleza era de El-» Rey de Ormuz, que alli lha entregava li-» vre, e desembargada; que tomasse posse » della, e a provesse. » O Guazil lhe disse, » que não se atrevia a defendella, porque » tanto que elle se partisse, haviam os Tur-» cos de tornar sobre ella, e que daria no-» vo trabalho a Ormuz em a soccorrer.» Dom Antão de Noronha vendo aquelle negocio, poz em conselho com os Capitaes o que faria nelle, e assentou-se, que se derribasse aquella fortaleza, porque os inimigos a não tornassem a senhorear, e a fazer fortes nella. Con-

Concluido isto, mandou D. Antão de Noronha, que se minassem os baluartes pera arrebentarem; o que deo a cargo a hum Mestre das obras que comsigo levou. Este homem andando abrindo as minas, soi dar em humas necessarias de abobada, que estavam em o recanto de hum baluarte, e metteo nella certos barrís de polvora, e por sóra lhe sez seus repairos de pedra, e gueche muito sortes, deixando-lhe lugar pera se lhe dar sogo. Em quanto se corria com a obra das minas, se deixou D. Antão de Noronha sicar á sombra de hum baluarte com a prin-

cipal gente da Armada.

E chegando Manoel de Vasconcellos a elle, lhe disse que fosse ver a sua mina que já estava acabada, (porque aquella obra repartio o Capitão pelos Fidalgos pera se acabar mais depressa.) D. Antão se foi com elle, acompanhado dos mais dos que alli estavam; e quiz sua boa ventura, e a mosina dos que alli sicáram, que em se elle apartando, cahisse huma faisca de sogo, que andava pelas casas da fortaleza, na mina das necessarias, que estavam junto do baluarte, em que D. Antão de Noronha estava, e dando em baixo na polvora solta que estava derredor dos barrís, e tomando sogo, arrebentou a necessaria, e o baluarte; e cahindo sobre os que sicáram á sombra delle, enter-

### DEC. VI. LIV. IX. CAP. XIV. 331

rou quarenta Portuguezes, e escalavrou outros muitos.

Dos mortos conhecidos foram, hum filho de Pedro Affonso de Avelar; Pero Coelho de Castro; Balthazar do Amaral, filho
do Doutor Francisco do Amaral, Corregedor da Corte; Gonçalo de Moraes de Sousa; Francisco Botelho, filho do Meirinho
da Inquisição do Reino, e outros muitos
Cavalleiros muito honrados. D. Antão de
Noronha acudio áquella parte; e vendo a
desaventura, (posto que por hum muito pequeno espaço escapára della,) sentio o caso tanto, que lhe corrêram as lagrimas pelos olhos. Vendo-o assim Mir Maxet, Guazil do Magostão, chegou-se a elle, e lhe
disse:

» Senhor, isto são casos da guerra, não » vos entristeçais assim; lembre-vos que os » Turcos estam muito perto, e que em sa- » bendo esta desaventura podem voltar em » companhia dos Arabios, » que os savoreciam, de que era Xeque hum valente Mouro, chamado Bemjabre. D. Antão de Noronha pareceo-lhe bem a lembrança de Mir Maxet, e mandou dar sogo ás minas, que deram com todos os baluartes, e muros por esses ares, e logo se recolheo ao arraial, onde passou aquelle dia, e noite com grandes vigias. Ao outro dia soi avisado, que

os Turcos eram recolhidos, e que o Xeque Bemjabre estava com oitocentos homens de cavallo dalli a meia legua, vendo se lhe dava o tempo occasião pera fazer algum salto. D. Antão de Noronha informado que não havia mais gente, e do modo de como es-tavam os Arabios alojados, ordenou de dar nelles, tendo-o em segredo, porque os mesmos Mouros de Ormuz os não mandassem avisar. E dando recado a certos Capitães pera que estivessem prestes com sua gente, tanto que o quarto d'alva entrou, despedio Pedro Affonso de Avelar com perto de duzentos e sincoenta homens, os mais delles de espingardas, pera que sossem dar no Bemjabre. E sahindo os nossos do exercito em muita boa ordem, foram com espias buscar os Arabios; mas elles que traziam mui grandes vigias sobre os nossos, sentiram o tropel que hia, e deixando o seu arraial, se foram acolhendo a unha de cavallo. Os nossos chegáram ao lugar em que elles estavam, e acháram algumas tendas pobres, e outras cousas poucas. E porque não levavam ordem pera mais, se recolhêram ao exercito, sem lhes acontecer desastre algum.

#### CAPITULO XV.

De como D. Antão de Noronha foi ter a Baçorá, e entrou o rio Eufrates, e tomou huma fortaleza aos Turcos: e do ardil de que o Baxá usou pera a nossa Armada se recolher.

D Epois da fortaleza de Catifa ser posta por terra, e arrazada, não havendo al-li mais que fazer, determinou D. Antão de Noronha passar a Baçorá, como levava por regimento, pera favorecer aquelle Rey, que esperava por elle pera com os da sua liga commetter aquella fortaleza. E embarcando-se, despedio os navios de alto bordo pera Ormuz, e nelles o Guazil de Ormuz, e o de Magostão, com suas companhias, passando a gente toda a dezoito fustas. E dando á véla, foram entrando pera o fundo daquelle Estreito. E huma noite lhes deo huma tormenta, com que se apartáram nove navios, que se desapparelháram. D. Antão de Noronha com os outros nove foi seu caminho até chegar á boca do rio Eufrates, onde se deixou estar esperando pelos outros navios. Dalli despedio huns Arabios da companhia do Embaixador de ElRey de Baçorá (que foram a Goa) com cartas assim pera ElRey, como pera os Senhores Gizares,

em

em que lhes dava conta de sua chegada, e que sicava esperando por recado seu pera saber o modo, e ordem que havia de ter no

commetter aquella fortaleza.

Partidas estas cartas, havendo sete dias que alli estava, chegáram os outros nove navios de sua conserva, com que entrou pelo rio Eufrates, e chegou a huma Ilha que faz logo dentro, chamada Mouzique. Aqui estava hum castello Roqueiro pequeno com alguns Turcos, que tanto que víram a nos-fa Armada o despejáram. O Capitão mór mandou gente a terra, que entrou dentro, e o achou vasio: aqui sicou esperando por recado de ElRey de Baçorá, e dos Gizares. O Baxá de Baçorá, que era Alybaxá, tan-to que soube da Armada Portugueza, entendendo que havia de ter intelligencias com os Gizares, e Arabios do certão, teve tal industria, que tomou todos os caminhos, por onde se podiam cartear, e quiz a desaventura que houvesse ás mãos as cartas que Dom Antão de Noronha lhes escrevia; e como o Mouro era sagaz, e prudente, fez humas cartas falsas em nome do Rey de Baçorá, e dos Gizares, escritas pera elle mesmo Alybaxá, em que lhe diziam:

» Que elles eram Mouros, e vassallos do

» Que elles eram Mouros, e vassallos do » Turco, e que não era razão que favore-» cessem Christãos contra outros de sua sei-

#### DEC. VI. LIV. IX. CAP. XV. 335

» ta; que elles queriam fazer aquelle servi-» ço ao Turco, que era entregarem-lhe a » Armada Portugueza toda, como já lhe ti-» nham promettido por outras cartas, e que » pera sinal disso lhes mandavam aquella car-» ta, que o Capitão mór Portuguez lhe man-» dára; que estivesse preses, porque elles lhos

» entregariam todos nas mãos. »

Estas cartas falsas que o Baxá sez em segredo, mandou ler em público diante de muitas pessoas, em que entravam dous mancebos, hum Venezeano, e outro Neapolitano, que elle trazia cativos, e de industria lhes metteo nas mãos a carta de D. Antão de Noronha, pera que a vissem, ainda que estava em Parseo, mas assinada do seu sinal ordinario. E tomou alli logo conselho com todos sobre o modo que teria naquelle negocio. Depois disto passado, a poucos dias mandou tirar os ferros aos dous Italianos, e lhes deo azo pera que fugissem, (outros dizem que elle mesmo lhes diste, que os libertava, e que se fossem pera onde quizessem;) mas como quer que fosse, estando a Armada surta em Mouzique da outra banda, a que commummente chamam de Persia, sendo na verdade de Susia, a que os Mouros chamam Susistan, (que he o mes-mo que Provincia de Susia,) ouvíram huma noite chamar da terra, que os mandas-

sem recolher, que eram huns Christãos su-gidos. D. Antão de Noronha receando que aquillo fosse algum engano, lhes mandou brádar que se mettessem dentro na agua até amanhecer, e que assim não seriam sentidos. D. Jeronymo de Castello-branco, que estava mais perto da terra, arriando a amarra, chegou-se a ella, e recolheo os dous mancebos sem D. Antão de Noronha o saber, e de madrugada os levou ao seu navio. O Capitão mór os recebeo bem, e elles lhe disseram » que cram Christãos, e que o Baxá os » libertara, e que houveram por melhor par-» tido recolherem-se á sua Armada, que irem » por terra. » O Capitão perguntando-lhes por novas de Baçorá, lhe disse hum delles: » Vê, Capitão, o que fazes, e quem vens soc-» correr, porque estás trahido, vendido, e » enganado: porque saberás que os Gizares » se tem carteado com o Baxá pera te en-» tregarem com toda esta Armada, porque » a carta que lhe escrevestes, elles lha man-» dáram com outras de engano que tinham » usado comtigo, e que por servirem o Tur-» co, elles dariam ordem pera vos tomarem » todos ás mãos. » D. Antão de Noronha sicou sobresaltado daquelle negocio, e houve que podia ser, porque Mouros tudo tenta-riam contra Christãos. E perguntando aos mancebos se viram elles a sua carta, e sinal, lhe

### DEC. VI. LIV. IX. CAP. XV. 337

lhe disseram que sim; e mandando chamar todos os Capitães á sua fusta, lhes deo conta daquelle negocio, e se se daria credito áquelles homens, ou se sería aquillo inven-

ção do Baxá pera os fazer tornar.

Estando debatendo todos sobre isto, Lourenço Vaz Pegado, que hia por soldado de D. Antão de Noronha, estava debaixo do baileo da fusta (em que todos os do conselho estavam ) ouvindo o que se tratava, disse alto: » Que máo sería mostrar-se-lhes o » sinal do Capitão mór aos Italianos, pera ver » se o conhecem, e se he semelhante ao da » carta que víram? » Foi isto ouvido em sima, onde se fazia o conselho, e não soou mal a todos; e pera mais se certificarem se assináram todos aquelles Capitaes em huma folha de papel, e D. Antão de Noronha antre elles; e chamados os mancebos lhes deram a folha de papel cheia de seus sinaes, pera que lhes mostrassem o sinal da carta que lá víram. E correndo ambos os olhos deram no de D. Antão, e disseram, que como aquelle era o final que elles víram na carta, porque era de huma letra Latina muito boa. Com isto se certificaram todos ser verdade o que elles diziam, è que os Gizares lhes tinham armado traição, e assentáram que se recolhessem pera Ormuz, como logo fizeram.

Couto. Tom. III. P.II. Y Che-

Chegados áquella fortaleza, mandou Dom Antão de Noronha varar os navios, e concertallos, e fez pagas aos foldados, e lhes mandou dar mezas. Pouco depois disto chegou hum mercador Mouro, que passou por Baçorá, por quem aquelle Baxá mandou dizer a D. Antão de Noronha, que lhe pezára muito de se elle recolher tão depressa, porque desejava de o ter por hospede, gabando-se ao mercador Mouro do estratagema, de que usou com os Portuguezes na invenção da carta.

#### CAPITULO XVI.

Da guerra que o Madune tornou a fazer ao Rey da Cota: e de como matáram este Rey por desastre: e da Armada que este anno de sincoenta e hum partio do Reyno, de que era Capitão mór Diogo Lopes de Sousa: e de como o Viso-Rey Dom Affonso de Noronha partio pera Ceilão.

A Trás no Cap. VII. do Liv. VIII. démos conta, como o Madune Rey de Ceitavaca em Ceilão, depois de se ver desbaratado por D. Jorge de Castro, se reconciliára com o irmão Rey da Cota, forçado da necessidade; mas como o odio que lhe tinha era entranhavel, dissimulou em quanto soi verão. E tanto que o inverno entrou, ajun-

# DEC. VI. LIV. IX. CAP. XVI. 339

tando seus exercitos, abalou contra o irmão pera o acabar de destruir, (por ser tempo, em que não podia ser soccorrido da India.) ElRey da Cota tanto que teve aviso disto, ajuntando suas gentes, mandou seu genro Tribuly Pandar, e em sua companhia Gaspar de Azevedo, Feitor, e Alcaide mór, com todos os Portuguezes, que seriam perto de cento, pera que fossem ter o encontro ao Madune, que já lhe entrava por seu Reyno. O Tribuly Pandar soi buscar o Madune, que andava fazendo grandes estragos, e teve com elle alguns recontros, em que lhe matou alguma gente, e o sez recolher pera a outra banda do rio de Calane, onde assentou seu exercito, sicando Tribuly Pandar com o seu da outra parte.

ElRey da Cota sabendo estar alli o pai, sahio de Cota, e se soi ao exercito pera o ver, e quiz a desaventura que estando os Portuguezes em huma varanda muito grande comendo, chegasse a huma fresta da banda de sóra pera os ver; e estando nella, lhe deram huma espingardada pela cabeça, de que logo cahio morto, sem se saber donde sahíra, e acudindo todos á revolta, acháram o Rey morto; e recolhendo-o o Tribuly, se soi com elle pera Cota. Alevantado o exercito, depois de lhe sazerem suas exequias, puzeram o Principe Dramabella Y ii na

na cadeira Real, e o levantáram por Rey, dando-lhe os Grandes a obediencia a seu modo, sendo seu pai o primeiro, e depois o Alcaide mór, e todos os Grandes do Reyno, o que se sez no mesmo dia sem sestas,

nem apparato.

O Madune tanto que soube da morte do irmão, se foi com seu exercito ao lugar de Balegale, huma legua da Cidade da Cota, e dalli mandou requerer aos Grandes da Co-ta, que lhe fossem dar a obediencia, como a seu Rey, porque pertencia a elle aquelle Reyno por direito. Os Grandes lhe mandáram dizer, » que elles tinham Rey, e Prin-» cipe herdeiro de direito, a quem já tinham » dado obediencia; e que em seu serviço, e » em defensão de seu Reyno haviam todos » de morrer. » Com esta resposta se soi o Madune chegando mais á Cidade, e assentou seu exercito á vista della, sicando-lhe no meio huma alagôa. Vendo o Tribuly Pandar aquelle atrevimento, ajuntou a gente que pode, e com elle os Portuguezes, e sahio a Madune, e travou com elle huma aspera batalha, em que os nossos leváram a dianteira, e fizeram taes cousas, que arrancáram do campo os inimigos com perda de muita gen-te, e o Madune se soi pera hum lugar chamado Canabol, ficando o Tribuly correndo com a guerra, e com o governo, por fer

### DEC. VI. LIV. IX. CAP. XVI. 341

ser o Rey seu neto muito moço. El Rey si-cou na Cota fazendo as exequias a seu avô, cuja morte muitos annos se suspeitou vir-lhe dos Portuguezes peitados do Madune, até que falecendo hum Antonio de Barcellos, dalli a bem de annos, disse á hora de sua morte » que por aquelle estado em que es-» tava, que elle fora o que matára a ElRey » da Cota por puro desastre, atirando a hu-» ma pomba, e que se não suspeitasse outra » cousa, porque aquella era a verdade. » Ao tempo do falecimento deste homem se achou presente hum Chingalá, Christão, e muito antigo, de que nós soubemos isto, e elle o disse ao Rey seu neto. Folgamos de averi-guar esta verdade por homem natural daquel-la Ilha, pela ruim opinião que se tinha dos Portuguezes nesta materia.

Estas novas se mandáram logo em Agosto ao Viso-Rey, que vendo quão necessario era acudir áquellas cousas, mandou negociar a Armada com muita pressa, porque lhe era forçado partir em Setembro, e poz logo toda a Armada no mar, e começou a

pagar á gente.

Sendo dez deste mez, surgiram na barra de Goa sinco náos, de oito que tinham
partido do Reyno, de que era Capitão mór
Diogo Lopes de Sousa. Os mais Capitães
eram Francisco Lopes de Sousa, que trazia

a Capitanía de Maluco, Jacome de Mello, Lopo de Sousa, e Micer Bernardo. Das outras tres náos que faltavam, eram Capitães D. Jorge de Menezes Baroche, que ficou invernando em Moçambique, Ayres Moniz Barreto, que foi tomar Ormuz, e D. Diogo de Almeida, filho do Contador mór, que foi tomar Cochim, como adiante diremos.

Este Fidalgo andando em requerimento foi despachado com tres annos da Capitanía de Dio, de que se elle aggravou; e querendo-o ElRey satisfazer a requerimento de huma sua irma, Dama da Rainha D. Catharina, lhe deo mais outros tres annos, com que estava despachado Francisco de Sousa Tavares apôs elle, que os largou a ElRey, e os traspassou em D. Diogo de Almeida, pela Capitanía mór das náos do Reyno, que Îhe ElRey deo; e quando lhe passou disto portaria, já D. Diogo de Almeida estava embarcado. E dizem, que quando ElRey deo o despacho a sua irmã, dissera: Não cuidei que vosso irmão era tão cubiçoso, já estará fatisfeito. E mandando ella a seu irmão á náo a portaria, e escrevendo-lhe o que passára com ElRey, tomado elle do que El-Rey dissera, (porque havia que por si me-recia muito mais,) tornou a mandar a portaria a ElRey, e escreveo-lhe huma carta, em que lhe dizia: » Que nunca no seu ser-

# DEC. VI. LIV. IX. CAP. XVI. 343

» viço lhe entrára respeito algum, nem cu-» biça, que sem aquella mercê elle o iria » servir á India. » ElRey se houve por deservido de D. Diogo lhe enjeitar suas mercês; e porque as náos hiam já á véla, deixou de o mandar desembarcar; mas mandou-o riscar de seus livros, e o anno seguinte escreveo ao Viso-Rey D. Assonso de Noronha, que se não servisse delle em cousa al-

guma, como adiante diremos.

Com a chegada das náos deo o Viso-Rey pressa á sua embarcação; e entregando a India ao Capitão da Cidade, e com elle por Deputados o Ouvidor Geral, Veador da Fazenda, e outros, (porque o Bispo hia em sua companhia a visitar,) se embarcou, e deo á véla em sim de Setembro. Levava o Viso-Rey dez galeões, oito caravelas, e galés, e perto de sincoenta navios de remo, antre galeotas, sustas, e catures. Os Capitães que nesta Armada o acompanháram, são os seguintes.

D. Fernando de Menezes seu silho, Dom Antonio de Noronha silho do Viso-Rey Dom Garcia de Noronha, Eytor de Mello, Diogo Alvarez Telles, Bastião de Sá, Francisco de Mello Pereira, D. João Henriques, Martim Assonso de Miranda, Pero Barreto, Vasco da Cunha, Gonçalo Pereira Marramaque, Assonso Pereira de Lacerda, Dio-

go de Sousa, Diogo de Miranda Henriques, Diogo de Mello Coutinho, Antonio de Noronha, Jorge Pereira Coutinho, Fernão de Castanhoso, Nicoláo de Sousa, Alvaro de Lemos, Manoel do Canto, Pero Vaz de Matos, João da Rocha, Mathias de Trinchel, Luiz Mergulhão, Pero Salgado Alferes do Viso-Rey, e seu Veador, Simão Botelho Veador da Fazenda, André de Mendanha Ouvidor Geral, Manoel da Cunha, e outros Fidalgos, e Cavalleiros. Nesta Armada foram tres mil homens, gente mui luftrosa. O Viso-Rey deixou dado ordem ás náos que haviam de partir pera o Reyno; e do galeão S. João, que se estava concertando em Goa, que ficou do anno passado, deo a Capitanía a Manoel de Sousa de Sepulveda, pera se ir nelle com sua mulher, e casa pera o Reyno. E como foi tempo, partíram as náos pera Cochim tomar a carga. O Viso-Rey foi seguindo sua derrota até Cochim, onde de passagem deo despacho a algumas cousas; e partindo dalli, dobrou o cabo do Çamorim, e atravessou a Ceisão, aonde chegou em breves dias.

#### CAPITULO XVII.

De como o Viso-Rey D. Affonso de Noronha desembarcou em Columbo, e se vio com o Rey da Cota: e do concerto que ambos sizeram contra o Madune: e de como o desbaratáram, e tomáram a Cidade de Ceitavaca.

CUrto o Viso-Rey com toda sua Armada no porto de Columbo, ao outro dia desembarcou, e ElRey, e Gaspar de Azevedo Alcaide mór lhe fizeram hum muito grande recebimento; porque por alguns navios de remo que foram diante, tiveram aviso de sua vinda, e logo o foram esperar a Columbo, levando ElRey comsigo seu pai, e os principaes de sua Corte. O Viso-Rey se aposentou na feitoria, e logo despedio seu filho D. Fernando de Menezes com qui-nhentos homens pera se ir metter na Cidade da Cota, pera que tomasse os passos della, porque ninguem sahisse pera fóra; o que D. Fernando fez, pondo hum Capitão com cem homens em guarda das casas de ElRey, pera que se não bulisse em cousa alguma, fazendo-se estas prevenções, que escandalizáram a muitos; porque parecia que hiam mais a conquistar Rey amigo, que a inimigo. O Viso-Rey depois que em Columbo deo

deo ordem a algumas cousas, se partio pera a Cota com todo o poder, e depois de se aposentar, lançou mão dos Modeliares principaes, e dos criados, e mais antigos da casa de ElRey, sem elle lhe poder ir á mão, e começou a inquirir dos thesouros dos antigos Reys, porque se presumia que eram muito grandes; e porque não pode tirar cousa alguma delles, inandou metter alguns Modeliares a tormento, e não sabemos com que direito, e justiça; e foi nisto tão demasiado, e levou isto por tão ruins termos, que escandalizados todos dos tormentos que víram dar a alguns, começáram-se a despejar poucos, e poucos, e naquelles dias se passaram ao Madune mais de seiscentos dos principaes. Vendo o Viso-Rey que lhe não descubriam cousa alguma, mandou buscar as casas de ElRey, devaçando-lhe seu recolhimento, e lhe tomou todo o dinheiro de ouro, em que entravam quinhentos e sessenta Portuguezes de ouro velho, prata, joias, pedraria, e so o dinheiro montava mais de cem mil pardáos; o que tudo se carregou sobre Simão Botelho, Veador da Fazenda, em hum livro separado, que anda nos Contos da Fazenda de Goa, onde vimos estas cousas. Depois de tomarem a este pobre Rey tudo o que lhe acháram, tratou o Viso-Rey com elle, e com seu Pay Tribuly Pandar

fo-

## DEC. VI. LIV. IX. CAP. XVII. 347

fobre os negocios do Madune, e se concertáram desta maneira.

» Que o Viso-Rey, e elles ambos iriam » contra o Madune, e que se não alevanta-» riam de sobre elle até o haver ás mãos, e » o destruirem de todo, porque mais lhe não » pudesse dar trabalho, e que lhe dariam du-» zentos mil pardáos pera as despezas da-» quella jornada, cento logo, e outros cen-» to depois, » de que se passou hum Conhecimento, que se encarregou sobre o Feitor da Armada Manoel Colaço, e depois sobre o Feitor de Cochim, e delle por entrega ao Recebor dos restes, onde o nós somos ver, e não declara a divida de que he, senão dizer sómente devellos, sem declarar o tempo em que era obrigado aos pagar, o que devia de estar no proprio que não achamos. Assim mais se concertou o Viso-Rey com o Rey da Cota, que todas as prezas que se tomassem em Ceitavaca se partiriam pelo meio, ametade pera ElRey de Portugal, e a outra pera o da Cota.

Feitos, e assinados estes concertos, se começáram a preparar pera a jornada contra o Madune, dando ElRey da Cota logo ao Viso-Rey oitenta mil pardáos á conta dos cem mil que era obrigado a lhe dar logo; que ainda pera lhe dar estes, vendeo joias, e outras cousas do serviço de sua pessoa, e

casa, que comsigo trazia, e por isso as salvou. E logo se puzeram em campo ElRey, e seu pai com quatro mil homens, e o Viso-Rey com perto de tres mil Portuguezes. Antes que partisse chegou D. Diogo de Almeida, silho do Contador mór, com sincoenta soldados, que o Viso-Rey recebeo muito bem.

Este Fidalgo, como dissemos no Capitulo passado, partio aquelle anno do Reyno por Capitão da não Espadarte, da companhia de Diogo Lopes de Sousa; e tendo ruim tempo, passou por fóra da Ilha de São Lourenço, e com muitos trabalhos, e riscos foi tomar Cochim, de quinze de Outubro por diante; e sabendo ser o Viso-Rey em Ceilão, fretou logo huma susta, e ajuntou sincoenta soldados da sua não, e se partio em sua busca, e achou-o na Cota já no campo.

Prestes todas as cousas pera a jornada, o Viso-Rey começou a marchar em muita boa ordem, levando a dianteira D. Fernando de Menezes seu silho, com todos os Fidalgos mancebos, que logo se passáram pera elle. O Madune tanto que teve aviso da chegada do Viso-Rey, fortificou suas tranqueiras, e guarnecco-as de muita gente, e munições, e elle sicou de fóra com tres mil homens escolhidos pera acudir onde sosse necessario.

Os

## DEC. VI. LIV. IX. CAP. XVII. 349

Os nosfos chegáram á primeira tranqueira, commettendo-a por todas as partes; e posto que acháram muito grande resistencia, foi entrada com mortes de muitos dos inimigos; e passando adiante, tomáram as outras duas tranqueiras, que foram defendidas muito bem, mas entradas dos nossos com muito grande valor. E passando pera a Cidade de Ceitavaca, foram os da dianteira tendo alguns recontros com o Madune, em que o desbaratáram de todo, e elle com cem homens foi fugindo pera humas ferras muito fortes, chamadas Darnagale. O Viso-Rey entrou na Cidade de Ceitavaca sem resistencia, e se aposentou nos Paços do Madune, e ElRey da Cota junto ao Pagode, e mandou logo pôr guardas nas entradas da Cida-de, que foi logo saqueada, assim dos nossos, como dos de ElRey da Cota, e se acháram nella muitas prezas. O Viso-Rey mandou cavar os Paços de ElRey todos, pera ver se achava os thesouros, que não achou, e o mesmo sez ao Pagode grande que alli estava, em que se acháram muitos idolos de ouro, e prata, grandes, e pequenos, candieiros, bategas, campainhas, e outras cousas, todas de ouro do serviço do Pagode, e algumas peças de pedraria, que tudo se carregou sobre o Veador da Fazenda Simão Botelho: todas estas peças vam por addições fem

sem avaliações, e por isto não estimamos o que valeriam. Tudo isto o Viso-Rey recolheo, sem dar ametade ao Rey da Cota, como estava contratado, a sóra o que se some se some o que se some se some se some o que se some se so

ElRey da Cota mandou lançar espias ao Madune; e sabendo que se recolhêra ás serras de Darnagale com poucos, pedio ao Vifo-Rey quinhentos homens pera irem com Tribuly Pandar seu pai dar nelle, e havello ás máos; porque se dissimulasse com aquelle, em virando as costas logo se havia de tornar a refazer, e dar novos trabalhos áquel-la Ilha, e ao Estado da India. O Viso-Rey lhe disse que lhe parecia bem, e com isso lhe pedio os vinte mil pardáos, que lhe ficára devendo do resto dos cem mil. E como ElRey estava pobre, e pera os oitenta mil que deo, vendeo ainda cousas do serviço de sua pessoa, como atrás dissemos, não pode ajuntar o dinheiro, nem teve donde, e dissimulando o Viso-Rey com aquelle negocio, disse: Que era já tarde, e que » lhe era necessario ir despachar as náos que » haviam de ir pera o Reyno; » e deixando Ceitavaca, se foi pera Columbo, pera dar ordem a algumas cousas daquella Ilha primeiro que se partisse.

#### CAPITULO XVIII.

De como D. Antão de Noronha veio de Ormuz, e foi por Capitão mór ao Malavar, e do que lhe aconteceo: e das cousas em que o Viso-Rey proveo em Ceilão: e de como foi a Cochim, e deo no Chembe: e do que alli lhe succedeo.

D. Antão de Noronha invernando em Ormuz, depois daquelle successo de Catifa, e Barém. E porque levava por regimento, que se fosse logo pera Goa tanto que entrasse o verão, o sez assim, e em Setembro se embarcou, e foi tomar Mascate, onde se deteve alguns dias. Fazendo-se dalli á véla, não achando contrastes no caminho, foi tomar Goa quasi no sim de Outubro. Surgindo na barra, foi o Veador da Fazenda ter com elle, e lhe deo hum regimento, que alli deixon o Viso-Rey, em que lhe mandava, que tanto que chegasse de Ormuz, se partisse logo com a mesma Armada pera o Malavar, por não ficar aquella costa desamparada, em quanto elle estivesse em Ceilão.

Com este regimento se fez D. Antão de Noronha prestes, e provendo-lhe o Veador da Fazenda a Armada, deixando os galeбes, se passou a huma galé, e com todas as ca-

ravelas de sua companhia, que eram tres, ou quatro, e os navios de remo, se fez logo á véla pera o Malavar, e foi surgir com toda a Armada na barra de Calecut pera defender a navegação aos Mouros. Dalli sez toda a guerra que pode ao Camorim, mandando-lhe dar em muitas povoações que lhe os nossos abrazáram, e queimáram. E deixallo-hemos assim agora por tornarmos a continuar com o Viso-Rey, que já deixámos em Columbo.

Alli deo ordem ás cousas daquella Ilha, assentando deixar quatrocentos homens de guarnição na Cidade da Cota pera segurança della, e nomeou por Capitão mór daquella Ilha, e da Armada que alli deixava, a D. João Henriques, e lhe ordenou dez navios de remo, de que eram Capitaes Dom Duarte Deça, Jorge Pereira Coutinho, Diogo de Miranda Henriques, Fernão de Castanhoso, Antonio de Noronha, Ruy de Brito, Nicoláo de Sousa, João Coelho de Figueiró, e Manoel Colaço por Feitor da Armada. Deixou por regimento a D. João Henriques, que residisse na Cidade da Cota, nomeando-lhe por Ouvidor pera correr com a justiça a Rafael Corvinel, e o cargo de Alcaide mor da Ilha proveo em Fernão de Carvalho, que havia de residir na Cidade de Columbo, assentado por conselho de todos

## DEC. VI. LIV. IX. CAP. XVIII. 353

os Capitaes, que se cercasse toda á roda o mais depressa que pudesse ser, deixando lo-go pera isso officiaes. E assim tanto que o Viso-Rey se embarcou, se puzeram logo as mãos á obra, e se começou a cercar de taipas, de que ainda hoje a mór parte está em pé. O Viso-Rey soi dando pressa a estas cou-sas pera se embarcar, e parece que determinava de levar comsigo Tribuly Pandar pai de ElRey, do que elle soi avisado; e surtando-lhe logo o corpo, se recolheo pera huns matos, que estam huma legua da Cota, de que o Viso-Rey sicou muito enfadado, mas dissimulou, e apertou com ElRey que se fizesse Christão por algumas vezes, de que se elle escusou com lhe dizer » que » por então lhe não convinha mudar lei, por-» que como havia pouco que reinava, e seu » tio o Madune trazia o pensamento occu-» pado em lhe tomar o Reyno, ser-lhe-hia » hum mui grande alvitre, pera induzir a » seus vassallos, que se fossem pera elle, o » que sería causa de se perder aquelle Rey-» no; mas que lhe daria hum Principe seu » primo com irmão pera o levar pera Goa, » e que lá o fizesse Christão, » e logo lho entregou, que o Viso-Rey mandou agazalhar no seu galeão, e em Goa o sez Christão com grande solemnidade; e quando se soi pera o Reyno, o levou comsigo, e ElRey o Couto. Tom. III. P. 11. Za man-

mandou entregar aos Padres da Companhia pera o doutrinarem, dando-lhe seiscentos

mil reis pera despeza de sua casa.

Andou este Principe (que se chamava Dom João) na Corte muitos annos, e El-Rey lhe fazia honras, e lhe dava cadeira como aos Condes, quando com elle fallava. Depois o mandou pera a India com os mesmos seiscentos mil reis de tença, e na Cidade de Goa casou com huma mulher Portugueza, silha de hum Cavalleiro honrado, que ainda vive, e o Principe de Ceilão (que assim se intitulou sempre) saleceo, e jaz enterrado em S. Francisco de Goa. Démos conta brevemente deste Principe, pelo não salezermos depois por pedaços.

E tornando a nosso sio: o Viso-Rey não se queria ir dalli sem she darem os vinte mil pardáos que she ficáram devendo, com reclamar o Tribuly Pandar, que nada she devia, porque she não cumprio os contratos que com elle fizera, de perseguir o Madune até o matarem, ou haverem ás mãos. E vendo o Tribuly sugido, prendeo o Camareiro mór de ElRey, que era todo o seu governo, e o mandou pera hum galeão da Armada, dizendo-she, » que o não havia de soltar até » she pagar os vinte mil pardáos. » Vendo-se o Camareiro mór tão apertado, mandou pedir dinheiro a amigos, e parentes; mas

# DEC. VI. LIV. IX. CAP. XVIII. 355

não achou quem lho emprestasse, e mandou vender hum cinto de ouro que trazia, e algumas peças suas, que montáram sinco mil pardáos, que mandou ao Viso-Rey com hum Conhecimento, em que se obrigava a pagar os quinze mil por todo aquelle anno. Com isto o mandou soltar o Viso-Rey, e se embarcou, deixando o Conhecimento do Camareiro mór a D. João Henriques pera arrecadar delle aquelles quinze mil pardáos. E assim' antre algumas cousas que lhe deixou por regimento, a que mais lhe encare-ceo foi, lhe prendesse o Tribuly Pandar, e

lho mandasse pera Goa.

Despedido de todos deo á véla pera Cochim, adiantando-se seu filho D. Fernando de Menezes em navios ligeiros, porque hia mal disposto, porque em poucos dias chegou a Cochim. Estas novas chegáram logo a D. Antão de Noronha, que estava sobre. Calecut; e ainda lhe assirmáram que hia aggravado do pai, com tenção de se embarcar pera o Reyno. Isto sentio D. Antão de Noronha tanto, que logo se embarcou em hum Catur muito ligeiro, pera ir remediar aquellas cousas, deixando a Armada toda entregue a Manoel de Vasconcellos, e no navio levou comsigo Christovão de Miran-da, irmão de Martim Assonso de Miranda, e Pedro Alvares de Nobrega, por estarem Z ii mui-

muito doentes, pera se curarem em Cochim. Chegou D. Antão de Noronha a Cochim aquelle dia, e achou a D. Fernando de Menezes doente de camaras, e esteve com elle aquella noite toda; o que passáram antre ambos não se soube, e logo pela manhã se despedio delle pera se tornar. Sahindo pela barra sóra, houve vista da Armada do Viso-Rey, que vinha demandando a barra, e soi-o demandar, e com elle tornou pera Cochim. O Viso-Rey o deteve, porque tinha necessidade de seu conselho pera certas cousas.

sidade de seu conselho pera certas cousas.

Desembarcado o Viso-Rey, achou as náos do Reyno tomando a carga muito devagar, sendo já perto do Natal, porque não corria pimenta, que o Principe do Chembe, que logo se tornou a alevantar com o soccorro do Camorim, lha impedia, e trazia por aquelles rios muitas manchuas, que faziam grandes damnos, e guerras nas terras de ElRey de Cochim, e defendiam a navegação aos mercadores, que traziam pimenta pera o pezo. E tomando parecer sobre o que faria, se assentou que era necessario darem hum grande castigo áquelle Principe, e destruillo de todo, porque de outra maneira ficaria tão soberbo, que não poderia o Estado com elle. Com esta determinação se embarcou o Viso-Rey, levando comfigo o Capitão de Cochim com todos os casados,

## DEC. VI. LIV. IX. CAP. XVIII. 357

e toda a mais gente que estava pera se ir pera a o Reyno, (que era muita,) e foram em sua companhia, além dos Fidalgos, e Capitães que nomeámos de sua Armada, Diogo Lopes de Sousa, Capitão mór das náos do Reyno; D. Antão de Noronha; Manoel de Sousa de Sepulveda; D. Diogo de Almeida, silho do Contador mór; Francisco Lopes de Sousa; e Lopo de Sousa. Embarcou-se o Visor-Rey em todos os navios de remo, e a gente que não coube nelles, foram em tones, e em outras embarcações pequenas. Hiam nesta jornada perto de quatro mil homens Portuguezes, a sóra os Christãos de Cochim.

Chegado o Viso-Rey a Chembe, ordenou a sua gente, e repartio-a por bandeiras, e huma madrugada desembarcou em terra com todo o poder. Os Principes Malavares da conjuração estavam com mais de trinta mil homens em campo, e deitáram alguns Capitães pera desenderem a desembarcação aos nossos, que logo foram desbaratados da dianteira. Postos os nossos em terra, foram marchando pera a Cidade; e sahindo-lhes os Principes, traváram com os nossos huma muito arriscada, e muito cruel batalha. E porque as particularidades, que os Portuguezes sizeram nella foram muitas, não he possivel poder contar o que cada hum sez em particular, o deixaremos; sómente em som-

ma diremos, que foi esta batalha mui perigosa, em que os nossos Portuguezes mostráram bem seu valor, e esforço; porque com os grandes estragos que fizeram nos ini-migos, os desbaratáram de feição, que os sizeram voltar, mas não sem grande custo dos nossos; porque na força da briga deram huma espingardada a D. Antão de Noronha em huma perna por sima do artelho, que lha quebrou toda, de que cahio logo no chão; mas foi levantado, e recolhido por homens de sua obrigação, que o assentáram sobre huma rodela, e aos hombros o tiráram da batalha. Matáram dos primeiros Dom Antonio Pereira, irmão de D. Martinho Pereira, (que sendo Veador da Fazenda, governou Portugal em tempo de ElRey Dom Sebastião,) Manoel da Cunha, irmão de Tristão da Cunha o segundo, João da Silva de Menezes, filho de Pero da Silva de Evora, e hum filho de Manoel Mergulhão, mancebo bom cavalleiro, a fóra perto de trinra sem nome.

Desbaratados os inimigos, foram os nosfos seguindo-os, assolando, e destruindo-lhes todas as povoações, e Pagodes, e cortando-lhes todos os palmares, e fazendas, não deixando cousa em pé: foi tal o castigo, que se houve o Viso-Rey por satisfeito. E deixando nos rios alguns navios pera guar-

da

## DEC. VI. LIV. IX. CAP. XVIII. 359

da delles, e pera fazerem correr a pimenta, se recolheo a Cochim, e começou a escrever pera o Reyno, e dar muita pressa ás náos da carreira, que pela pouca pimenta que houve, não pudéram levar mais que ametade da carga ordinaria; mas de todas

as mais fazendas muita quantidade.

O Viso-Rey mandou D. Antonio de Noronha, filho do Viso-Rey D. Garcia de Noronha, que fosse tomar posse da Armada de D. Antão de Noronha, por elle sicar muito mal da sua perna, de que sicou aleijado. Depois de escrever pera o Reyno, e dar despacho a todas as náos, (tirando o galeija S. Lesa e a Margael da Sayse de leão S. João, em que Manoel de Sousa de Sepulveda hia por Capitão, por estar car-regando em Coulão,) as fez á véla por todo Janeiro deste anno de 1552 em que entramos, e elle se embarcou, e se foi pera Goa. O Galeão S. João chegou de Coulão com quatro mil quintaes de pimenta, e no porto de Cochim tomou mais tres mil, por não haver mais, carregando doze mil; mas levou tantas fazendas outras, que se assir-ma, que depois que a India se descubrio até então, não partio náo tão rica; e se fez á véla a tres de Fevereiro, levando perto de duzentos Portuguezes, e mais de trezentos escravos. Hiam embarcados neste galeão muitos Fidalgos, e Cavalleiros, de que adian-

te

te diremos os nomes, quando contarmos a desastrada perdição, e desaventura desta jornada.

### CAPITULO XIX.

De como D. Fernando de Menezes filho do Viso-Rey foi invernar a Cochim: e de como Francisco Lopes de Sousa foi entrar na Capitanía de Maluco: e das cousas que o Viso-Rey D. Affonso de Noronha ordenou ácerca do cravo: e do que succedeo em Ceilão.

Chegado o Viso-Rey a Goa, começou logo a entender em muitas cousas, e mui necessarias, principalmente sobre as da guerra do Rei da Pimenta, que sicava em aberto, a que lhe era necessario acudir, porque pera o anno seguinte não faltasse pimenta pera a carga das náos. E assentou-se em conselho, que mandasse invernar a Cochim seu filho D. Fernando de Menezes com quinhentos homens, e vinte navios pera andarem por aquelles rios. A isto começou o Viso-Rey a pôr as mãos, mandando negociar os navios, e pagar a gente, e no fim de Março despedio seu filho D. Fernando de Menezes, a quem deo os seus poderes, e largo regimento do que havia de fazer. E mandou a D. Antonio de Noronha, que estava por Capitão mór do Malayar, que se

DEC. VI. LIV. IX. CAP. XIX. 361

recolhesse a invernar a Goa, como sez. Dom Fernando de Menezes chegou a Cochim, e se passou logo aos rios da pimenta, por onde andou todo o inverno, fazendo guerra aos Reys da liga, e favorecendo aos mercadores que traziam a pimenta a Cochim.

aos Reys da liga, e favorecendo aos mercadores que traziam a pimenta a Cochim.

E porque esta jornada toda foi de assaltos mui amiudados, e de pouca substancia, passaremos por elles, porque temos outras muitas cousas mais importantes de que dar razão. O Viso-Rey depois de despedir seu filho, despachou Francisco Lopes de Sousa pera ir entrar na fortaleza de Maluco, e a Diogo de Sousa, que era provido daquella viagem, a quem deo hum galeão muito formoso, aonde tambem se havia de embarcar Francisco Lopes de Sousa. E porque tinha por regimento de ElRey, que removesse os contratos que o Viso-Rey D. Garcia de No-ronha tinha seitos sobre o cravo, sez com Diogo de Sousa outros de novo. E porque não démos em outra parte razão destes contratos em que fallamos, o faremos aqui.

Depois que Antonio de Brito descubrio as Ilhas de Maluco, (como nas Decadas de João de Barros se diz, e nós o tornámos a referir,) mandou ElRey D. Manoel, e seu filho D. João depois, que nenhuma pessoa pudesse comprar cravo em todas aquellas Ilhas, senão seus Feitores; reservando, co-

# 362 ASIA DE Diogo DE Couro

mo minas, pera si aquelle contrato, ecommercio. E porque a Ilha de Ternate, onde estava a nossa fortaleza, era já povoada
de Portuguezes casados, que senão tivessem
algum quinhão no commercio do cravo, não
tinham pera que viver naquellas Ilhas, escrevêram sempre aos Governadores passados,
que usassem com elles de alguma equidade,
senão que se iriam viver onde tivessem mais
remedio. Tanto puxáram por isto, até que
o Viso-Rey D. Garcia de Noronha sez com
elles o contrato seguinte.

» Que toda a pessoa pudesse comprar, e
» tratar livremente naquellas Ilhas de Malu» co todo o cravo que quizesse, e que o pu» desse embarcar pera a India nos galeões da
» carreira; com condição, que de todo o
» que embarcassem, dariam a ElRey a ter» ça parte, posto debaixo da verga sem que» bras; e que por cada bar lhe pagaria El» Rey tres pardáos, que era o preço por
» que o elle costumava a comprar; e que
» de frete (a que chamam Choques) pagariam
» de dez bares, tres, » como mais declaradamente nas outras Decadas temos dito.

Este contrato assim pera ElRey, como pera os homens era então bom; mas como a cubiça nunca se farta, vindo a gostar todos do proveito que do cravo tinham, não se contentando com o que direitamente lhe

# DEC. VI. LIV. IX. CAP. XIX. 363

vinha, inventou a malicia humana hum ardil, pera elles ficarem com tudo, e ElRey com nada, fazendo muitas despezas com aquella fortaleza, e com os galebes, que todos os annos mandava a ella com provi-

mentos; e foi este.

Que o cravo que os Capitaes, e Officiaes, e mais pessoas embarcavam em seus gazalhados, sem ser carregado no livro da náo, por ser forro (pelas liberdades, e licenças) este era todo limpo, e de cabeça muito escolhido antre todo; e o outro que se mettia debaixo das cubertas, carregado no livro da náo, de que ElRey havia a ter-ça parte, era o çujo, todo madre, e bas-tão, que valia as tres partes menos. No que ElRey começou a sentir tamanho engano, e tantas perdas, que deo por regimento ao Viso-Rey D. Affonso de Noronha, que nenhuma pessoa embarcasse, nem comprasse em Maluco cravo algum, senão limpo, e de cabeça; e que se désse aos mercadores mais a sinco pardáos por bar, além do que lhe a elle vinha de seus terços, pela quebra que em o alimpar tinham. Sobre o que o Vilo-Rey passou hum Alvará pera se pregoar em Maluco, que mandou por D. Garcia de Menezes, (que o anno atrás passado despachou com a Capitanía daquella fortaleza, e por morrer na guerra de Malaca, fi-

### 364 ASIA DE Diogo DE Couro

cou a Gemez Barreto, Capitão da sua caravela.) E porque ainda com tudo isto não faltavam modos de furtarem a ElRey, (a quem nunca luzia aquelle commercio, e por antre as mãos se lhe sumia quasi tudo,) querendo o Viso-Rey que todavia houvesse El-Rey os proveitos daquellas Ilhas, pois as despezas eram todas suas, contratou-se com Diogo de Sousa por esta maneira: » Que pe-» los terços, e choques que pertenciam a » ElRey de todo o cravo que trouxesse no » seu galeão, désse quatrocentos e sincoenta » bares, s. duzentos e sincoenta bares liqui-» dos pera ElRey, e os duzentos pera as » pessoas que tivessem liberdades por Provi-» sões do Viso-Rey; e que na dita conta não » entrariam os bares que viessem nos gaza-» lhados delle Capitão, e dos Officiaes do » galeão, nem do Patrão mór, e outros que » elles tirariam forros. » Nesta companhia des-pachou o Viso-Rey a D. Alvaro de Taíde da Gama, filho do Conde Almirante, que descubrio a India, por Capitão mór do mar de Malaca, e de todas aquellas partes com grandes poderes; porque como elle entrava na Capitanía de Malaca apôs D. Pedro da Silva da Gama seu irmão, que lá estava, quiz ir diante hum anno que ainda lhe faltava, por se tirar de gastos, e despezas. Despachados estes Capitaes, deram á véla em Abril,

# DEC. VI. LIV. IX. CAP. XIX. 365

Abril, e foram seguindo seu caminho, em que os deixaremos até seu tempo, por con-

tarmos o que neste succedeo em Ceilão, por não fazermos Capitulo per si.

Partido o Viso-Rey de Ceilão, tratou D. João Henriques de prender Tribuly Pandar, pai de ElRey, como lhe deixou por regimento o Viso-Rey; o que sabido por ElRey, metteo a mão nisso, e pedio-lhe; » que não bulisse com seu pai, que dissimu-» lasse com elle por então, porque era ne-» cessario tornarem-se a ajuntar pera contra » o Madune, que estava já em Ceitavaca re-» formado, e com grande poder. » Pareceo-lhe a D. João bem o que lhe ElRey pedia, e lhe deo seguro pera o pai se vir pera a Cota, pera se concertarem sobre a guerra, que se havia de fazer ao Madune. ElRey o escreveo ao pai, e o mandou chamar. Esteve o Tribuly nas sete Corlas, onde reinava hum seu primo com irmão, com que ti-nha concertado casar ElRey seu silho com huma irmã do primo, pera assim sicarem to-dos liados contra o Madune. Sabendo isto o Capitão D. João Henriques, estimou-o muito, e concertou-se com o Tribuly Pandar, que partisse elle com o Principe das Corlas, com todo o poder contra o Madune, e que elle com ElRey seu silho, e o seu Camareiro mór iriam pela via de Calane, e que

assim lhes não poderia escapar. Feitos estes concertos, começando-se a preparar pera a jornada huns, e outros, adoeceo D. João Henriques de huma enfermidade grave de que faleceo ao primeiro de Maio. Succedeo-she Diogo de Mello Coutinho, ou por regimento que se achou, ou por eleição, que isto não pudemos averiguar bem, que sicou continuando com suas obrigações, fazendo ao Madune toda a guerra que pode, não tratando da liga que estava feita contra elle com o Tribuly Pandar, e o Principe das Corlas; antes determinou de prender Tribuly Pandar, como o Viso-Rey tinha deixado por regimento, e assim o prendeo como adiante se verá.

#### CAPITULO XX.

De como Bernaldim de Sousa foi contra El-Rey de Tidore, e lhe fez derribar a fortaleza: e das desavenças que teve com D. Rodrigo de Menezes: e das cousas, que mais succedêram até se embarcar pera a India.

Dépois de Bernaldim de Sousa dar sim as cousas de Geilolo, como temos dito no Cap. XIII. do IX. Liv. quiz tambem fazello ás de Tidore, porque estava muito pejado com a fortaleza que aquelle Rey tinha

## DEC. VI. LIV. IX. CAP. XX. 367

nha feito, pelo que determinou de lha ir derribar, tanto que convalecesse, e o tempo lhe offerecesse alguma boa occasião pera isso, que lhe não tardou muito, que soi partir-se aquelle Rey com a sua Armada pera as Ilhas dos Cellebes ás prezas, deixando a sua Ilha encommendada a ElRey de Ternate seu genro, e cunhado. Tanto que o Capitão soi avisado de sua ida, mandou chamar ElRey, tendo comsigo todos os Capitães, e Cavalleiros principaes que havia naque la Ilha, e lhe disse: » Que pera El» Rey de Portugal ser de todo servido era
» muito necessario desmanchar-se a sortaleza » de Tidore, porque se ficava em pé, indo-» se elle daquella terra, ficava a vitoria que » tinham havido de Geilolo imperfeita; por-» que estava muito entendido, que aquelle » Rey tratava com aquella fortaleza alguma » Rey tratava com aquella fortaleza alguma
» novidade; porque se elle era amigo do Es» tado, e do serviço de ElRey de Portugal,
» não tinha de que se recear, nem pera que
» se fortificar; e se pelo contratio, não era
» razão que se lhe dissimulasse com aquelle
» negocio, porque depois quando se lhe qui» zesse acudir, poderia ser que não pudes» se. E que agora que aquelle Rey era sóra
» se poderia aquillo fazer muito bem; que
» lhe pedia lhe déssem nisto seus pareceres.» » lhe pedia lhe déssem nisto seus pareceres.» A isto tomou a mão ElRey, e lhe disse, n que

» que não parecia cousa licita entrar nin» guem na casa alheia, em quanto o dono
» da pousada não estava nella, irem-lha de» vassar, que aquelle Rey era servidor de
» ElRey de Portugal, e que faria o que
» cumprisse a seu serviço; que o deixassem
» tornar, que elle lhe faria derribar a for» taleza, sem se metter outro cabedal. » Vendo o Capitão ElRey tão arrezoado, penhorou-o pela palavra, dando-lhe a entender,

que pelo servir esperava até elle vir.

Vindo dahi a alguns dias o Rey de Tidore da sua jornada, se embarcou logo Bernaldim de Sousa em corocoras, e levou comsigo ElRey, e D. Rodrigo de Menezes, e D. João Coutinho, e outros Capitães em corocoras, e nos batéis dos galeões, e foi surgir sobre o porto de Tidore. Vendo ElRey aquella Armada, e sabendo estar alli o Capitão, o mandou logo visitar por dous irmãos seus bem acompanhados, e a dar-lhe os parabens de sua vinda, e que se mandava delle alguma cousa, que estava prestes pera fazer tudo, como servidor que era de El-Rey de Portugal. Bernaldim de Sousa lhe mandou, dizer » que não vinha a mais que » a visitallo, e saber delle se mandava em » que o servisse. E que pois elle se mostrá-» ra sempre tanto servidor de ElRey de Pora tugal, que lhe pedia, que mandasse derrin bar

» bar aquella fortaleza que tinha feito, pera » mostrar que o que dizia não era singido; » que se se temia de alguem, que os Capi-» tães que ElRey tinha na fortaleza de Ter-» nate o defenderiam de todo o Mundo, » como o seu Rey lhes mandava; que aquil-» lo era mostrar desconsianças da amizade, » e fidelidade dos Portuguezes. » ElRey de Tidore tornou a mandar dizer ao Capitão, » que elle estava prestes pera fazer tudo o » que fosse serviço de ElRey de Portugal; » mas que aquella fortaleza não havia que » lhe prejudicava em cousa alguma, porque » elle a não fizera fenão por amor dos Reys
» feus visinhos, se alguma hora tivesse con» tendas com elles; e que por sima de tudo
» estava prestes pera fazer o que sosse justo.»

O Capitão não ficou contente da respos-

O Capitão não ficou contente da resposta, e pedio a ElRey de Ternate que se fosse ver com ElRey seu genro, e que o persuadisse a derribar a fortaleza, pois sobre sua palavra esperára pera ter com elle aquelles cumprimentos. ElRey assim o sez, e em tres dias que duráram estas dilações, soi a terra algumas vezes, e se vio com aquelle Rey, persuadindo-o a fazer o que lhe pedia o Capitão, dando-lhe muitas razões pera isso. E por sim de todas as práticas lhe disse o Rey de Tidore » que elle » tinha vontade de o satisfazer; mas que dei
Couto.Tom.III.P.II.

» xava de o fazer, por receios que tinha de » dous sobrinhos seus, silhos de seu irmão » Cachil Rade, que eram de contrario pa» recer, e que lhe tinham dito que tal não » haviam de consentir, porque aquella for» taleza fora feita por seu pai, e que elles » a queriam sustentar; que se lançasse elle de » sóra de aquelle negocio. E que além dis» so, sería muito grande affronta entregarem» na sem primeiro pelejarem, como sizeram » os Geilolos. »

Esta resposta deo ElRey ao Capitão, que o tornou a mandar persuadir a derribar aquella fortaleza: que se não regesse pelos sobrinhos naquelle negocio, porque aquillo cheirava a tyrannia, e que parecia pertenderem alevantarem-se contra elle, e por isso queriam ter aquella força em pé pera seu recolhimento. E a voltas destas razões, e outras lhe mandou fazer requerimentos, e a-meaças, e logo mandou lançar pregão, que nenhuma pelloa fahisse a terra sob pena de morte, porque até então hiam os soldados á Cidade, e ElRey de Tidore se mandára queixar de alguns desmanchos que elles faziam. Ao que lhe mandou dizer » que se os » la achasse que os matasse, e que tambem » desendesse aos Tidores, que não viessem » á praia, por não travarem desgostos com » os Portuguezes, porque se os visse nella,

## DEC. VI. LIV. IX. CAP. XX. 371

» tambem os havia de mandar matar. » Isto foi ardil de Bernaldim de Sousa, porque os poços donde bebiam os da Cidade estavam na praia, e por aquella maneira lhe queria defender a agua, porque outros poços que na Ilha havia, estavam mui longe. Sobre estes pregões não deixáram de sahir a terra alguns soldados. E dizendo ao Capitão que andavam alguns na praia, se metteo em huma embarcação pequena com grande paixão; e chegando á praia, vio nella D. Rodrigo de Menezes, e chegando perto delle, lhe disse alto:

» Ah senhor D. Rodrigo de Menezes, » contra o meu pregão sahis em terra, ten-» do mais obrigação de o guardar que to-» dos, pera exemplo? Embarcai-vos logo.» D. Rodrigo de Menezes como não andava muito gostoso delle, lhe respondeo » que » logo se embarcaria: accrescentando mais, » como? Os homens não hão de fazer seus » feitos? » Bernaldim de Sousa que se hia já affastando, ouvindo-o, lhe respondeo: Fazei-os, e seja pera vos. Ouvindo isto Dom Rodrigo, respondeo com o consoante. E encontrando o Capitão ao Ouvidor lhe disse, » que se fosse tomar a menagem a D. Ro-» drigo de Menezes, pera que não sahisse » da sua embarcação, » que D. Rodrigo lhe não quiz dar, nem deixar assinar no Termo, Aa ii que

que o Ouvidor disso fez, a Christovão de Sousa, e Antonio de Lacerda, que estavam presentes. Isto foi dizer o Ouvidor ao Capitão, que voltou logo, tomando huma espada, e huma rodela que lhe levava hum pagem, e chegou a Christovão de Sousa, e Antonio de Lacerda, e lhes fez assinar o Termo, e se foi á corocora de D. Rodrigo pera o prender, e elle fe lhe poz armado a bordo, dizendo-lhe » que não entras-» se no seu navio, que era tão bom Fidal-» go como elle, e que o não quizesse en-» xovalhar; » mas todavia remettendo Bernaldim de Sousa, lhe disse hum Affonso Figueira que com elle hia: » Tende-vos, Se-» nhor, ide-vos armar, e fazei o que vos cum-» pre, e não vos aconteça hum defastre. » Bernaldim de Sousa se tornou á sua corocora a armar, e disse a Gabriel Rabello, que estava nella, que se fosse com huma corocora pôr em huma calheta do arrecife, e a Balthazar Veloso em outra, pera que D. Rodrigo se não pudesse sahir pera fóra.

D. Rodrigo de Menezes tanto que Bernaldim de Sousa voltou pera a sua corocora, se metteo em hum paráo, e se foi sahindo do arrecise, e disse aos seus soldados que o seguissem na corocora. Balthazar Veloso vendo ir assim D. Rodrigo, brádou pela lingua aos marinheiros, que se lançassem

20 mar, como fizeram, ficando D. Rodrigo de Menezes só no paráo. No mesmo tempo á revolta que havia, perguntou ElRey de Ternate que era? e dizendo-lhe que Dom Rodrigo de Menezes não queria obedecer ao Capitão, lançou-se a huma corocora, e poz ao remo filhos, e parentes, e soi reman-do com grande suria pera onde hia Dom Rodrigo de Menezes, dizendo: » Contra o » Capitão de ElRey meu Senhor? » e vendo que D. Rodrigo endireitava pera a terra, lhe brádou: » Ah Senhor D. Rodrigo, » mettei-vos aqui comigo, » e foi-lhe tomando a dianteira; porque receou que se se sosse a terra, se passasse ao Rey de Tidore, e desmanchasse tudo o que estava feito, (porque tinha aquella tarde assentado com elle, que derribasse a fortaleza, do que Bernaldim de Sousa não tinha ainda recado.) Dom Rodrigo de Menezes vendo ElRey perto, man-dou chegar a corocora, e se metteo com elle, e ao mesmo tempo chegou o Capitão; e receando alguma desaventura, lhe brádou ElRey que não chegasse, que elle tomava D. Rodrigo sobre si. Bernaldim de Sousa se deteve, e tornou a voltar, e D. Rodrigo se foi metter na sua embarcação, sem sahir mais a terra.

ElRey de Ternate se tornou pera terra, e acabou com ElRey seu genro que se vis-

fe

se na praia com Bernaldim de Sousa, como fez a mesma tarde, indo com o Capitão, D. João Coutinho, e outros dous, ou tres Capitães. E chegando a terra o abra-çou ElRey, e lhe prometteo de derribar a fortaleza, pois elle tinha nella pejo: o Capitão lhe fez grandes cumprimentos, e foi logo indireitando pera a fortaleza, o que El-Rey quiz estorvar, porque receava que hou-vesse alguma revolta antre os sobrinhos, contra cuja vontade consentia no que o Capi-tão queria; e assim o disse a Bernaldim de Sousa: mas elle parecendo-lhe que com a-quella confiança os obrigaria, e seguraria, foi seu caminho sempre no meio de ambos os Reys, e subio assima da fortaleza, e a vio, e notou, e logo se tornou a sahir, e com os Reys se assentou fóra, e alli concluíram as pazes de novo, e assentáram que ao outro dia fosse Balthazar Veloso derribar algumas pedras, em começo do concerto, e que ElRey a derribaria depois toda: com isto se despediram com grandes cortezias, e cumprimentos.

Ao outro dia desembarcou o Capitão com ElRey de Ternate, e ElRey de Tidore os esperou na praia, e todos se assentáram á sombra de humas arvores. Dalli despediram Cachil Munerai, irmão de ElRey de Tidore, e com elle Francisco Carvalho, e Mare

noel

noel Carvalho, mercadores que residiam em Tidore, pera que fossem dizer aos que es-tavam na fortaleza, que se não alvoraçassem com cousa alguma; e apôs elles mandou Balthazar Veloso com huma somma de pedreiros pera irem derribar algumas pedras da fortaleza. Cachil Munerai subio assima só, e tornou a descer mui apressado, dizendo, » que em sima estavam todos postos em ar-» mas, e que ameaçavam a quantos lá fu-» bissem. » Com isto voltáram todos, e encontrando Balthazar Vesoloso lhe deram conta daquillo; e tornando-se pera o Capitão, lhe disseram o que vira Cachil Munerai. O Capitão enfadado, disse a Balthazar Veloso: » Se quer vos, credes isso? ora tornai lá, » e mantem-vos. » Balthazar Veloso virou com muito animo, e entrou na fortaleza, que achou despejada, (porque tudo eram invenções de Cachil Munerai, pera ver se podia impedir aquelle negocio,) e pondo as mãos á obra, derribou do alto dos muros algumas pedras, e tornou-se pera o Capitão.

Feito isto, despedio-se Bernaldim de Sousa de ElRey, e se tornou pera Ternate, muito amigo com o Rey de Tidore, e Dom Rodrigo de Menezes se passou pera Talangame, por ser avisado que tratava o Capitão de o prender. Ao outro dia soube Ber-

nal-

naldim de Sousa que era ido, e por esta razão se embarcou em algumas corocoras, e se foi a Talangame, e do mar mandou o Ouvidor que sosse prender D. Rodrigo de Menezes; mas elle como se temia, vendo chegar aquellas corocoras, logo entendeo o que era, e se começou a pôr em armas com determinação de se desender, o que os ami-gos que com elle estavam lhe estorváram, dizendo-lhe, » que se perderia de todo; an-» tes se sahisse de casa pera hum mato que » alli estava perto, e que surtasse o corpo á » paixão do Capitão, porque pela ventura » logo lhe passaria. » Elle o sez assim, sahindo-se de casa á vista do Ouvidor, e de Balthazar Veloso, que dissimuláram. E che-gando a sua casa, e não o achando se tor-náram ao Capitão, que desembarcou, e se foi assentar á sua porta, e lhe mandou sa-zer inventario da fazenda que se lhe achou, e fez recolher os aparelhos da caravela, que alli se estava concertando, porque determinava de lha tirar. D. Rodrigo de Menezes soi avisado que o Capitão she devassava a sua casa; e havendo-o por grande affronta, quiz ir dar nelle, mas soi impedido pelos mesmos amigos, dizendo-lhe que tinha varada a sua caravela, e que não tinha onde fe recolher, fazendo algum desarranjo; com o que sobreesteve. Bernaldim de Sousa depois

pois que fez o inventario, e depositou o que achou, em mão de pessoa abonada, se tornou pera a fortaleza, e no caminho encontrou ElRey, que acudia por não haver algum desastre, e voltou com o Capitão, que logo procedeo judicialmente com Dom Rodrigo de Menezes, e á sua reveria o sentenceou em alguns annos de degredo, o que fez apressadamente, porque esperava por Ca-

pitão.

E vindo a monção de se repartirem os galeões pera a India, se embarcou D. João Coutinho na entrada do mez de Fevereiro passado, e com elle D. Rodrigo de Menezes, e juntamente se fizeram á véla; e a náo de que era Capitão Christovão de Sousa, Capitão daquellas viagens, que havia dous annos que estava alli esperando pela monção de cravo; e assim a caravela, de que era Capitão Manoel Boto, que todos foram carregados, porque foi a novidade do cravo grande. Ficou Bernaldim de Sousa muito enfadado de lhe tardar recado da India, e despedio duas corocoras, em que hia Rafael Carvalho, pera que fosse a Banda a saber se havia algum recado da India, e elle si-cou entendendo em derribar a fortaleza de Tidore, o que acabou com muito trabalho. Rafael Carvalho chegou a Amboino, e achou naquelle porto Gemez Barreto na caravela

de

de Dom Garcia de Menezes, que D. Pedro da Silva da Gama, Capitão de Malaca, tinha despedido com provimentos, como atrás dissemos no Cap. IX. do Liv. IX., e voltou

em companhia de Gemez Barreto.

Chegados a Ternate, festejou Bernaldim de Sousa muito as novas da vitoria, que D. Pedro da Silva da Gama houve dos inimigos; e vendo as cartas do Viso-Rey, soube por ellas como ElRey lhe tinha feito mercê da Capitanía de Ormuz, em que logo entrava, escrevendo-lhe que se fosse, e entregasse a fortaleza a D. Garcia de Menezes; e vendo que faltava D. Garcia de Menezes, e que sem dúvida acharia em Malaca Francisco Lopes de Sousa seu primo, (que já o anno passado ficára no Reyno despachado com aquella Capitanía pera se embarcar,) não quiz mais esperar alli, e entregou a fortaleza a Balthazar Veloso, velho de setenta annos, e casado com huma meia irma de ElRey, e despedindo-se delle se embarcou em algumas corocoras, e se foi a Amboino, aonde ainda estavam os navios de Dom João Coutinho, e os mais que tinham partido de Ternate, e embarcou-se na caravela com Manoel Boto, onde esteve até ser monção, sem desembarcar em terra, por se não encontrar com D. Rodrigo de Menezes, porque se ficou temendo delle. Vindo a monção,

ção, se partiram todos pera Malaca, onde Bernaldim de Sousa achou já seu primo Francisco Lopes de Sousa, que hia entrar na Capitanía de Maluco, que elle festejou muito, e em Malaca sicáram até a monção.

#### CAPITULO XXI.

Do que aconteceo ás náos que partíram pera o Reyno: e da desaventurada perdição do galeão S. João na costa da Cafraria.

P Artidas as náos de Cochim, foram se-guindo sua viagem; e as quatro dellas posto que acháram temporaes, foram a Portugal: das outras duas, S. Jeronymo, de que era Capitão Lopo de Sousa, desappareceo no caminho, sem se saber, nem se sufpeitar até hoje aonde. O galeão S. João, de que era Capitão Manoel de Sousa de Sepulveda, foi haver vista da terra do Cabo de Boa Esperança, em trinta e dous gráos, com vento bonança, e do longo delle foi correndo até o cabo das Agulhas, tão chegados á costa, que sempre foram com o prumo na mão. Aos doze dias de Março se acháram Nordeste Sudueste, com o Cabo de Boa Esperança, vinte e sinco leguas ao mar delle. O dia que elles cuidavam que passariam o Cabo á outra banda, se lhe mudou

o vento a Oeste, e a Oesnoroeste, e começou-se a toldar o Ceo com tamanhas carrancas, e fuzis, que logo mostráram sinaes da ira de Deos. E como era perto da noite, e o vento vinha já carregando, foram arribando, porque não tinham mais vélas, que as que levavam envergadas, e ainda es-sas tão velhas, que islo foi causa de sua perdição; porque em as remediar, e cozer (pe-las muitas vezes que se lhe rompêram) gastáram muito tempo, e perdêram muito ca-minho; e assim foram arribando com pouca véla, e tornáram a desandar cento e trinta leguas, até que o vento tornou a Nor-deste tão surioso, que os sez outra vez voltar pera o Sul, com os mares que vinham do Ponente, e com os que o Levante vinha alevantando, ficáram tão cruzados, e soberbos, que o galeão com ser o maior navio que andava na carreira, os não podia soffrer, e pelos bordos ambos se hia alagando; e assim quasi perdidos, e com as bombas nas mãos foram correndo tres dias, vendo-se cada hora de todo perdidos, e alagados. No cabo do quarto lhe encalmou o vento, e sicou o mar tão grosso, e trabalhou o galeão tanto, que lhe quebráram tres machos do leme, em que entravam dous do pollegar, que são os mais necessarios, e que mais sustentam o leme; o que ninguem fou-

foube senão o carpinteiro, que por ordem do Mestre (que era hum Christovão Fernandes, velho muito honrado) o não disse a pessoa alguma, por não desacoraçoarem os homens.

Estando com este trabalho, tornou a saltar o vento a Leste, e tornando-lhe a virar a poppa, lançando-lhe o leme á banda, não lhe acudio a não, antes foi aguçando de ló, e como o vento era rijo, levou-lhe o papa-figo da verga grande, com o que acudiram os Officiaes tomar o da prôa, porque o não perdessem, e antes quizeram ficar de mar em través, que sem alguma véla. E em a tomando se atravessou o galeão, a que de-ram tres mares tão grossos que com os barain tres mares tão grossos, que com os balanços rebentáram todos os aparelhos, e costeiras do mastro grande da banda de bombordo, ficando-lhe só tres. E porque o mar os comia tropeava tanto, que não havia homem que se pudesse ter em pé pera acudir ás cousas necessarias; assentáram que se cortaste o mastro, porque lhe abria o galeão, e assim o começáram a fazer, e em lhe dando as primeiras machadadas o víram arrebentar por sima das polés das coroas; e como se fora huma cousa muito leve, deo o vento com elle ao mar com todo aquelle pezo da gavea, e mastareo, e acudindo á ensarcia lha cortáram, porque com as pan-

cadas lhe não abrisse o galeão. Vendo-se sem mastro, no pedaço que sicou, armáram hum mastereo de huma entena, com suas arreataduras, e guarnecêram huma verga, e da véla velha com alguns pedaços de outras fizeram huma que envergáram, e deram a ella, mas o galeão por falta dos machos do leme não lhe quiz governar, e acudíram ás escotas, com que se ajudavam, e foram assim piedosamente correndo. O vento foi crescendo, e a não foi mettendo de ló, até se pôr toda á corda, e o vento lhe tornou a levar a véla grande, e a da gavea, fican-do-lhe o galeão todo atravessado, com ta-manhos balanços, que perdeo de todo o leme, ficando-lhes os machos mettidos nas femeas. E não bastando estes trabalhos, (porque parecia que estava tudo conjurado contra elles,) começou o galeão a abrir algumas aguas com o que o porão se começou a encher.

E porque de todo se não perdessem, acudíram ao mastro grande pera o cortarem, porque os não abrisse; mas tirou-os desse trabalho hum mar que lhe deo, que soi tal, que lho cortou pelos amboretes, como hum pepino, e deo com elle ao mar pela prôa, e da pancada que deo no goroupés, lho lançou fóra da carlinga, e lho metteo por dentro na não quasi todo; e assim sicáram sem

leme, sem mastro, e sem vélas, e o galeão lançado no bordo da terra, de que poderiam estar quinze até vinte leguas; e acudindo os Officiaes, e todos os mais com muita diligencia, repartidas as cousas começáram a fazer hum leme, e guarnecer huma entena pera mastro grande, e a fazer vélas das roupas dos mercadores, que levavam na não, no que gastáram dez dias; e depois de tudo acabado mettêram o leme, e dando as vélas não quiz a não governar, porque lhe sicou o leme estreito, e curto.

A este tempo houveram vista da terra, (porque naquelle dia que estiveram atravessados, os foram as correntes, e os ventos rolando pera ella;) era isto a dezoito de Junho. Vendo-se Manoel de Sousa de Sepulveda tão perto da terra, tomou parecer com os Officiaes sobre o que fariam, e assentáram que já não havia outro remedio senão vararem, e tratar de salvar as vidas, e que fossem assim até dez braças, onde surgiriam, e no batél se poria toda a gente em terra. Determinado isto, lançáram huma manchua ao mar, em que mandáram alguns marinhei-ros de recado, pera irem ver a terra, e no-tarem onde haveria bom desembarcadouro, o que elles fizeram, e a não foi rolando pera a terra com quinze palmos de agua no porão. E indo assim menos de legua de ter-

ra, tornou a manchua, e disseram os marinheiros, que defronte tinham huma formo-sa praia, onde só podiam desembarcar, porque tudo o mais eram rochas, e penedias asperissimas, e que não havia materia alguma de salvação. E como deixáram a praia marcada pela agulha, foram governando o melhor que pudéram pera ella, e chegáram até sete braças de fundo, onde surgiram, e logo botáram o batél ao mar, e botáram outra ancora a terra já com o vento mais bonança, e estariam della dous tiros de bésta. Manoel de Sousa de Sepulveda tomou conselho com todos sobre o que seria melhor, e assentaram que se puzessem em terra, e que se fortificassem, e que das cousas da náo fizessem hum caravelão, em que se pudessem ir pera Çofala, ou Moçambique, ou mandarem recado pera os virem bulcar; e que se puzesse cobro nas armas, e alguma roupa preta, que era o com que haviam de resgatar o que houvessem mister.

Assentado isto, puzeram em sima as armas, e todos os mantimentos, polvora, e roupas, e logo se embarcou Manoel de Sousa no batél com sua mulher, e silhos, e perto de trinta pessoas principaes, em que entravam Pantaleão de Sá, Tristão de Sousa, Amador de Sousa, Diogo Mendes Dourado de Setuval, Balthazar de Siqueira, e ou-

tros, e com algumas espingardas, e armas se puzeram em terra, e tornou o batel a desembarcar os mais, e o melmo fez a manchua; e assim sizeram tres, ou quatro caminhos, e em hum delles se alagou a manchua, e se affogáram alguns homens, em que entrou hum filho de Bernardo Rodrigues. O Mestre, e Piloto estiveram sempre na náo até se desembarcar tudo, e acertou de quebrar a amarra do mar, havendo já tres dias que estavam surtos, pelo que se embarcáram no batel já com tanto trabalho, por vir crescendo o vento, que chegou a terra feito pedaços, ficando na não perto de quinhentas pessoas, em que entravam duzentos Portuguezes com o Contramestre, e Guardião.

Vendo-se os da não sem batel, largáram a amarra do mar, e foram alando pela da terra, até assentar a não no sundo; e como deo nelle, logo se abrio em duas partes, e dahi a menos de huma hora se abrio toda, vindo toda a caixaria assima. Os da não se lançáram ás caixas, e taboas, e das pancadas, e assegados morrêram quarenta Portuguezes, e setenta escravos, e todos os mais foram a terra com muitas feridas dos páos, e prégos, e a não em menos de duas horas se desfez toda de seição, que não soi a terra ter taboa, nem páo, que passas de huma braça. Couto. Tom. III. P.11.

#### CAPITULO XXII.

Do que fez Manoel de Sousa de Sepulveda depois de estar em terra: e do que lhe aconteceo no caminho: e da muita piedosa, e lastimosa morte de sua mulher, e filhos: e de como elle se metteo pelo mato, onde desappareceo.

P Ostos todos em terra, vendo Manoel de Sousa perdidas as esperanças de poder fazer o caravelão, por não haver de que, porque o mar destroçou a náo, como dissemos, assentou por conselho de todos irem buscar o rio de Lourenço Marques, onde todos os annos vinham navios de Moçam-bique ao resgate do marsim. E porque havia muitos feridos, e doentes, entranqueirou-se pera esperar até todos sararem, porque alli tinham agua, e mantimentos que da não salváram. E havendo tres dias que alli estavam, lhes appareceram nove Cafres em sima de hum monte, onde estiveram duas horas, e se tornáram sem poderem haver falla delles. E parecendo bem a Manoel de Sousa, se fosse descubrir se havia alguma povoação perto, e se achavam alguns mantimentos, despedio a isso hum mulato marinheiro com hum Cafre pera fallar a lingua. Estes andáram pela terra dous dias, fem

sem acharem mais que humas casas palhaças despovoadas, porque parece que os moradores dellas sugíram de medo dos nossos.

Depois disto lhes apparecêram sete Cafres sobre aquelloutro, que traziam huma
vacca preza; e acenando os nossos, descêram
abaixo, e Manoel de Sousa se apartou com
quatro homens pera lhes ir fallar, e para os
segurar, como sez, de feição, que os trouxe até o arraial; e mostrando-lhes prégos, folgáram de os ver; e pondo-se a preço com
a vacca, apparecêram no outro outros sinco Casres, que falláram a estes pela lingua;
e em os estes ouvindo, largando tudo, e tomando a sua vacca, se foram recolhendo.

Manoel de Sousa de Sepulveda, posto que tinha necessidade, a deixou levar, porque os não quiz escandalizar. Alli estiveram dez dias, em que a gente convaleceo; e vendo-os Manoel de Sousa sãos, e em estado que podiam caminhar, lhes fez huma breve exhortação, em que os animou aos trabalhos, lembrando-lhes a mercê que Deos lhes fizera em os não asfogar no mar, e que elle que os puzera em terra, teria cuidado delles; pedindo-lhes muito a todos que o não desamparassem, nem deixassem só, posto que elle não pudesse caminhar tanto por causa de sua mulher, e silhos: o que todos lhe promettêram, e assentaram, que caminhas

nhassem sempre de longo da praia, porque era melhor caminho; e assim se começáram

a pôr na ordem seguinte.

Manoel de Sousa de Sepulveda com sua mulher, e filhos, e oitenta Portuguezes, e cem escravos na vanguarda, e na dianteira delle o Mestre, e Piloto, com todos os homens do mar, com huma bandeira, e hum Crucifixo erguido. Na retaguarda Pantaleão de Sá, com todos os mais Portuguezes, e escravos, que seriam perto de duzentas pessoas. Nesta ordem se apartáram daquelle lugar em que deram, que estava em trinta e hum gráos do Sul aos sete dias de Julho. E começáram a caminhar, indo D. Leonor em hum andor ás costas dos Cafres, e andáram todo aquelle mez com muito trabalho, que em todos aquelles dias não comêram mais que arroz, e algumas frutas do mato, sem acharem cousas que resgatar, e hiam tão fracos, que de não poderem andar ficáram por esses matos dez, ou doze pessoas; e no fim deste mez não tinham andado pela costa mais que trinta leguas, (passando de cento as que rodeáram, por causa dos rios, e de outros inconvenientes.) Este dia deram rebate a Manoel de Sousa de Sepulveda, que lhe ficava atrás perto de meia legua hum filho seu bastardo, de idade de dez annos, que caminhava ás costas de hum Cafre, que assim elle,

le, como o menino cahíram no chão de fracos da fome. Manoel de Sousa de Sepulveda se deteve, e prometteo quinhentos cruzados a quem lho sosse buscar, o que ninguem quiz sazer por ser já noite, e haverem medo das alimarias bravas, que por todo aquelle caminho acháram. Isto sentio aquelle Fidalgo tanto, que esteve pera endoudecer; e encommendando-o a Deos, foi seguindo seu caminho, aonde tambem lhe ficou Antonio de Sampaio, sobrinho de Lopo Vaz de Sampaio, e sinco, ou seis Portuguezes outros, e alguns escravos; e assim todos os dias daqui por diante lhe ficavam duas, e tres pessoas de não poderem comsigo, que logo eram comidas dos tigres; e pera ficar se apartavam dos que caminhavam com tão grandes lastimas, que não havia coração, que se não internecesse, e que não sentisse mais aquillo, que os trabalhos em que todos se viam, que eram bem grandes.

Neste caminho pelejáram algumas vezes com Cafres, que sahíram aos saltear, a quem sempre sizeram affastar bem escandalizados; e em hum assalto que soi apertado, matáram com huma azagaia Diogo Mendes Dourado, que sempre nas brigas se apresentava diante de todos, fazendo maravilhas. E como a fortuna nunca começa por pouco, não faltou genero de tormento que estes perdidos

não passassem; porque quando achavam frutas nos matos, ou caranguejos, e peixe nas praias que o mar lançava fóra, que elles comiam por banquete, faltava-lhes a agua, que he mal sem repairo; e aconteceo vender-se hum quartilho della por dez cruzados. E porque a cubiça dos homens até no extremo não deixa de fazer seu officio, não faltáram alguns que se mettiam pelo certão arriscados a todo o perigo a buscar agua pera venderem, e assim em hum caldeirão, que levaria quatro canadas, (porque não levavam outra vazilha maior,) faziam cem cruzados; e Manoel de Sousa de Sepulveda lho comprava, e por sua mão repartia a agua igual-mente, não tomando pera si mais, antes da sua ração partia com dous filhinhos de peito, que lhes levavam escravos, e escravas.

É porque nunca faltassem aventureiros que fossem buscar esta agua, não lhes punha preço, senão o que elles queriam. Desta maneira, e com estes trabalhos, e outros (que nossa historia não sosser particularizar) caminháram dous mezes e meio, até se meterem pelo certão, porque totalmente pelo caminho da praia lhes hia faltando tudo, e chegou o extremo a comerem alimarias que achavam mortas pelos matos, e houve pessoas que se sustenta algum bolo, e altorrados, de que faziam algum bolo, e al-

gumas papas. E chegou a cousa a se comprar huma pelle de cabra seca por quinze cruzados, que se lançou de molho, e se comeo.

No cabo de tres mezes chegáram á terra de hum Rey, chamado Oinhaca, que vivia já perto do rio do Espirito Santo, que era hum homem grande, bem assombrado, velho, com huma veneranda barba toda branca, e por ter algum parecer com o Gover-nador Garcia de Sá, lhe puzeram o seu nome Lourenço Marques, e Antonio Caldei-ra, que foram os primeiros Portuguezes que por aquella paragem andáram; e assim era homem de muita boa condição, e amigo dos Portuguezes. Este Rey sabendo dos que vinham perdidos, os soi buscar, e agazalhou na sua povoação; e sabendo a determinação de Manoel de Sousa de Sepulveda, que era passar ávante, lhe pedio que o não fizesse, e se deixasse ficar até vir o navio do resgate de Moçambique, onde se poderia ir, e que entre tanto lhe daria tudo o que na sua terra houvesse, e que não tratasse doutra cousa, porque se passasse dal-li, havia de ser roubado, e maltratado de hum Rey que vivia adiante, chamado Ofumo, que era máo homem. Manoel de Sousa lhe agradeceo o conselho; mas disse-lhe, que sorçado havia de passar, porque se não atrevia a esperar alli hum anno.

Ven-

Vendo ElRey sua determinação, lhe pedio se detivesse alli alguns dias, e que lhe désse alguma gente pera irem com alguns Capitaes seus a darem em hum visinho que lhe fazia guerra. Manoel de Sousa de Sepulveda lhe disse, que o faria pelo servir, e pedio a Pantaleão de Sá que sosse naquella jornada, e lhe deo vinte homens. Foram estes longe em companhia dos Cafres, ederam na povoação do inimigo, e lha queimáram, e destruíram, e tomáram todo o gado, com que se recolhêram. Isto estimou muito aquelle Rey, e partio com os nossos das prezas: nisto se detiveram sinco dias; e passados elles, se despediram do Rey, que os foi acompanhando, e foram caminhando com determinação de rodearem a barra de Lourenço Marques, e passarem os rios por si-ma, o que soi sua perdição. Aquelle dia che-gáram a hum rio, que se chamava Belygane, que entra na barra de Lourenço Marques, aonde entram outros tres chamados Ánzate, Ofumo, e Manhiça, como melhor se verá na descripção que fazemos de toda esta Cafraria na decima Decada.

Chegados os nossos áquelle rio, pedíram a ElRey que lhes mandasse dar algumas almadías que alli havia, o que elle sez, e Manoel de Sousa lhe pedio que se fosse, e que os deixasse passar á sua vontade. Os nossos

paf-

passáram á outra banda, e foram caminhando sinco dias, em que andáram vinte leguas, até chegarem ao rio de Anzate já de noite, e se agazalháram em hum areal, onde não havia agua, e aquella noite se houverão de perder de sede, ao que acudio Manoel de Sousa de Sepulveda, e mandou buscar agua que lhe ficava atrás hum bom espaço, e por caldeirão della que lhe trouxeram deo cem cruzados. Ao outro dia lhe chegáram tres almadías que vinham da outra banda, e os negros dellas disseram, que havia poucos dias que dalli partira o navio de resgate pera Moçambique. Nestas almadías passáram os nossos pera a outra banda, e já Manoel de Sousa hia tão maltratado do miolo, das vigias, e trabalhos, que indo na almadía com sua mulher, e filhos, lhe deo huma manía, e arrancou pera os Cafres que re-mavam, dizendo: » Ah perros, aonde me le-» vais? » Os negros com o medo se lançáram ao mar, e Dona Leonor se lançou com elle, dizendo-lhe: » Tá, Senhor, que he is-» to? este he o vosso siso, e prudencia? » Manoel de Sousa de Sepulveda tornou sobre si, e quietou-se.

He muito pera considerar, que não sei que espirito lhe dizia, que o levavam a parte, em que havia de ver morrer sua mulher, e silhos ao desamparo, e que esperava por

el-

elle o mais desaventurado, e miseravel genero de morte que se podia imaginar. Passados á outra banda, achou-se Manoel de Sousa de Sepulveda muito mal do miolo, e da cabeça, a que she acudiram com toalhas quentes, que sua mulher she punha com muitas lagrimas; porque mais a cortou ver seu marido daquella maneira, que todos os

trabalhos que até então tinha passado.

Póstos da outra banda, foram caminhando guiados de alguns Cafres da terra, que se offerecêram aos levar onde estava o seu Rey. Já neste tempo não havia mais de cento e vinte pessoas, e Dona Leonor tão formosa, tão mimosa, e delicada, caminhava a pé descalça, ajudando a levar os filhos, ora ella, ora algumas escravas que ainda lhe ficaram, com tanto soffrimento, e com tanta prudencia, que ella era a que consolava, e animava a todos, sendo com elles igual nos trabalhos das fomes, das sedes, e dos cansaços. Desta maneira chegáram á terra do Rey, que se chamava Ofumo; e antes de entrarem na sua povoação acháram hum recado seu, em que lhes mandava » que se » agazalhassem fóra ao pé de humas arvores » que lhes mostráram, e que alli lhes dariam » tudo o de que tivessem necessidade; » e assim se agazalháram todos naquelle lugar, aonde lhes começáram a correr mantimen-

tos, que lhes resgatavam por pregos; e alli se detiveram sinco dias: e como Manoel de Sousa hia com melancolias, e quasi alienado, já se não governavam por elle, sem embargo de sempre lhe darem razão de tudo. Elle, a quem já os trabalhos levavam em estado, que não estava pera mais, determinou de não passar dalli, e esperar até vir o navio do trato; e pera isso se foi ver com o Rey, e she pedio » shes mandasse » dar casas pera se aposentarem na sua po» voação: » ElRey shes disse que sim, » mas » que toda aquella gente não podia estar al» li junta, por causa dos poucos mantimen» tos que havia na terra; que sicasse elle na » aldêa com as pessoas que quizesse, e que » todos os mais se partissem pelos lugares » vizinhos, aonde lhes mandaria dar casas, » e mantimentos; mas que era necessario (pe-» ra os seus se siarem delles, onde quer que » estivessem, pera que não cuidassem que » eram ladrões) mandar-lhe entregar todas » as armas, e que elle as mandaria guardar » em huma casa pera lhas tornarem a entre-» gar, quando viesse o navio de Moçambi-» que. » Manoel de Sousa lhe respondeo que o faria, (porque o tinha por amigo dos Portuguezes, pois com elles tinha commercio;) e ajuntando os seus, lhes disse:

» Que elle já não podia continuar mais

» os trabalhos do caminho, por causa de » sua mulher, e filhos, que pois elle estava » ein parte aonde todos os annos vinha na-» vio de Moçambique, mais seguro lhe era » esperar alli por elle, que tornar a novos » trabalhos, pera que já sua mulher não es-» tava; que elle estava resoluto em se dei-» tava, que ene enava refondo em le del» xar ficar alli; e se Deos fosse servido, e
» tivesse determinado que acabasse alli com
» toda sua familia, que elle era muito con» tente: e que os que quizessem passar adian» te, o podiam fazer; e que lhes pedia, que
» se Deos os levasse a terra de Portuguezes, » trabalhassem porque lhe mandassem logo al-» guma embarcação em que se fosse; e que » os que quizessem ficar com elle, o podiam » fazer; mas que era necessario entregarem » as armas a ElRey pera se segurar delles; » porque já que se mettiam em seu poder, » era necessario mostrarem-lhe consiança, ao » menos pera que os seus não cuidassem que » lhe podiam fazer mal os nossos, e que as-» sim remediavam tanta desaventura, quan-» ta lhes estava pela prôa, se quizessem pas-» far dalli. »

Alguns foram de parecer que se entregassem as armas, mas outros não, e destes foi Dona Leonor, que disse a seu marido, » que nas armas estava todo o seu remedio, » que lhe pedia por amor de Deos que tal

não

» não fizesse. » Mas como Manoel de Sousa de Sepulveda não hia já em si, tomou as armas, em que entravam quatro espingardas, e as entregou ao Rey, do que elle teve pouca culpa, porque já não sabia o que fazia, e toda foi dos que lhe consentiram entregallas. Repartio ElRey os Portuguezes pelos seus Ancoses, que são como Capitães das povoações, pera que os levassem comfigo, sicando Manoel de Sousa de Sepulveda com sua mulher, e filhos, e perto de vinte pessoas na povoação do Rey. Os Ancoses tanto que lhes entregáram os Portuguezes sem armas, antes de chegarem a suas povoações, os despiram, e roubáram sem lhes deixarem cousa alguma, e sobre isso lhes deram muita infinita pancada, e os lançáram fóra das aldêas. Tanto que os mais Portuguezes se apartáram, logo o Rey sez o mesmo a Manoel de Sousa de Sepulveda, (porque esta foi sua tenção de lhe tirar as armas,) e lhes tomou tudo o que levavam: que se affirma, que só naquella companhia havia mais de cem mil cruzados de pedraria, e joias; e não lhes tocando nas pessoas, lhes disse: » Que se fossem logo fora de sua po-» voação, que lhes não queria fazer mais » mal. » (Isto acabou de endoudecer Manoel de Sousa de Sepulveda, em que sua mulher trazia os olhos; ) e tomando-o pela mão, lhe dif-

disse » que se fosse logo fóra da sua povoa-» ção, porque aquillo eram castigos de Deos, » e que fosse elle louvado com tudo; » e tomando hum dos filhinhos no collo, dando o outro ás escravas, começou a caminhar pera fóra, levando o marido pela mão, com tanto soffrimento, e paciencia que espantou a todos. Hia com elle Duarte Fernandes, Contramestre do galeão, com os mais que com elle sicáram na aldêa, e o Piloto André Vaz, que nunca os quiz deixar. Os outros roubados, e espancados, em que entrava Pantaleão de Sá, e os mais Fidalgos, e Cavalleiros, depois de lançados fóra das aldêas, tornáram-se a ajuntar a paragens, e assim fizeram hum corpo de noventa pessoas; mas como hiam sem armas, e sem cousa alguma, com que pudessem resgatar o que haviam de comer, e sobre tudo já tão fracos, e debilitados do caminho, que escassamente podiam comfigo; aborrecidos da vida, fe foram mettendo por esses matos, tomando desvairados caminhos, comendo das frutas bravas, e raizes das hervas, fazendo conta com Deos, e com suas almas, como homens que hiam em estado, que cada dia ficavam por esses caminhos mortos de fome.

Manoel de Sousa de Sepulveda com os da sua companhia soi seguindo o caminho do rio de Manheça, com determinação de

fe

se deixarem ficar nelle, se aquelle Rey Iho consentisse; e indo assim, tornáram os Cafres dar nelles, e isso que ficou sobre os corpos foi roubado, deixando-os nús; e Dona Leonor, quando os Cafres a quizeram despir, o não quiz consentir, antes ás bo-fetadas, e ás dentadas como leoa magoada se desendia, porque antes queria que a ma-tassem, que despirem-na. Manoel de Sousa de Sepulveda vendo sua amada esposa naquelle estado, e os filhinhos no chão chorando, parece que a mágoa, e dor lhe resuscitou o entendimento, (como acontece á candea que se quer apagar, dar antes disso maior claridade,) e tornando sobre si mais algum tanto, se chegou á mulher; e tomando-a sobre seus braços, lhe disse: » Senho-» ra, deixai-vos despir, e lembre-vos que to-» dos nascemos nús; e pois disto he Deos » servido, sede vos contente, que elle have-» rá por bem, que seja isto em penitencia » de nossos peccados; » com isto se deixou despir, não she deixando aquelles brutos deshumanos cousa alguma com que se pudesse cubrir. Vendo-se ella núa, assentou-se no chão, e espalhou os seus formosissimos, e compridos cabellos por diante, com o rosto todo baixo, porque a pudessem cubrir, e assim com as mãos fez huma cova na arêa, onde se metteo até á cinta, sem mais se que-

rer alevantar dalli. Os homens da companhia vendo Dona Leonor, foram-se affastando de mágoa, e vergonha. Vendo ella a André Vaz o Piloto que virava as costas pera se ir, chamou por elle, e lhe disse:

» Bem vedes, Piloto, como estamos, e que » já não podemos passar daqui, onde pare-» ce tem Deos ordenado que eu, e meus si-» lhos acabemos por meus peccados, hi-vos » muito embora, fazei por vos salvar, e en-» commendai-nos a Deos; e se fordes á In-» dia, e a Portugal em algum tempo, di-» zei como nos deixastes a Manoel de Sou-» sa, e a mim com meus filhos. » André Vaz internecido de mágoa daquelle piedofo espectaculo, virou as costas, sem responder nada, mas todo banhado em lagrimas, e foi continuando seu caminho apôs os outros, que hiam já diante. Manoel de Sousa com todos aquelles infortunios, e mágoas não se esqueceo da necessidade da mulher, e dos tenros meninos que estavam chorando com fome; foi-se aos matos a buscar alguma cousa pera lhes dar, e quando tornou com algumas frutas bravas, achou já hum dos meninos morto, e Dona Leonor como pasmada com os olhos nelle, e com o ou-tro no collo. Elle pondo os olhos sitos nella, e no menino morto, ficou assim hum pequeno espaço sem fallar cousa alguma: pasfa-

sado elle sez huma cova na arêa, e por sua mão o enterrou, lançando-lhe a derradeira

benção.

Feito isto, tornou-se ao mato a buscat mais frutas pera a mulher, e pera o outro menino, e quando tornou achou ambos falecidos, e sinco escravas suas sobre os corpos com grandes gritos, e prantos: vendo Manoel de Sousa de Sepulveda aquella desaventura, apartou dalli as escravas, e assentou-se perto da mulher, com o rosto sobre huma mão, e os olhos neila, e assim esteve espaço de meia hora, sem chorar, nem dizer palavra. Passado aquelle termo, levantou-se, e começou a fazer huma cova com ajuda das escravas, (sempre sem fallar cousa alguma,) e tomando a mulher nos braços, chegando o seu rosto ao della hum pouco, a deitou na cova com o filho; e depois de a cubrir, sem dizer cousa alguma ás moças, se tornou a metter pelo mato, onde desappareceo, sem mais se saber delle, e sempre se presumio que os tigres o comêram.

As escravas tanto que se elle apartou; tomáram seu caminho com grande pressa até encontrarem a outra companhia do Piloto, e destas passáram á India tres, que contáram a morte de Dona Leonor, e filhos, porque só ellas a víram. Era isto no mez de Couto. Tom. III. P.11. Co Agos-

Agosto, em que havia seis mezes que haviam partido. Os da companhia que hiam diante com Pantaleão de Sá, e da de Manoel de Sousa de Sepulveda, que seguiram o Piloto André Vaz, se foram mettendo por esse certão, por onde morrêram de fome, e com tantos trabalhos, que só oito Portuguezes escapáram, em que entravam Panta-leão de Sá, Tristão de Sousa, Balthazar de Siqueira, Manoel de Castro, seitor da náo, e o Piloto André Vaz, e quatorze escravos, que deram com os Cafres mais domesticos, que lhes davam alguma pouquidade, principalmente a Pantaleão de Sá, que se fingio chocarreiro, e chegava ás portas dos Cafres balhando, e fazendo momos, e todos lhe davam por isso algum milho. E andando espalhados pelas aldêas, sem esperança de poderem ir á India, quiz Deos que fosse hum pangaio, (em que hia hum parente de Diogo de Mesquita, que estava por Capitão em Moçambique) ao cabo das correntes ao rio de Juhambane a resgatar marsim, e dos Cafres que vinham do certão ao resgate, souberam como pela terra dentro andavam Portuguezes perdidos; pelo que o Capitão do pangaio mandou algumas pessoas de recado com contas, e outras cousas pera os ir resgatar se estivessem cativos.

Estes homens foram dar com elles, e

foi o seu alvoroço tamanho, de verem homens conhecidos, e de saberem que tinham navio perto, que de prazer perdêram a memoria de todos os trabalhos passados, e assim se foram pera onde estava o pangaio, resgatando pelos caminhos todas as cousas de que tinham necessidade abastadamente. Chegando a Juhambane foram muito festejados do Capitão do pangaio, (que nos parece que era hum foão Salgado,) que os agazalhou, vestio, e curou muito bem, dandolhes tudo o de que tinham necessidade: dalli os levou a Moçambique, aonde chegáram a vinte e sinco de Maio de sincoenta e tres.

O Capitão Diogo de Mesquita os foi buscar á praia, e levou comfigo Pantaleão de Sá, e Tristão de Sousa; e os mais repartio por casas de casados ricos, onde lhes deram todo o necessario, e Dona Luiza mulher de Diogo de Mesquita curou muito bem os seus hospedes, como se foram seus irmãos; e dando-lhes Diogo de Mesquita todo o dinheiro que quizeram, se partiram pera a India. Depois correo o tempo de feição, que por morte de Diogo de Mesquita veio Pantaleão de Sá a casar com sua mulher, e assim esteve duas vezes por Capitão de Mo-

cambique.



# DECADA SEXTA. LIVRO X.

Da Historia da India.

#### CAPITULO I.

De como o Turco mandou huma Armada de vinte e sinco galés, de que era General Pirbec, pera Baçorá: e do que aconteceo a algumas galés com os nossos navios naquelle Estreito.

Anto que o Turco soube que a Armada Portugueza, em que D. Antão de Noronha soi, (como dissemos no Cap. IV. do IX. Liv.) entrou naquelle Estreito de Baçorá, pera favorecer os Arabios, e Gizares, e que sem dúvida lhe tomára aquella Cidade, se não sora o ardil de que o Baxá usou, receando-se que viesse a perder aquella fortaleza, e que os Portuguezes mettessem pé nella, o que sería em descredito,

e detrimento de seu Estado, e sobre tudo ficaria perdendo as esperanças de se fazer Senhor de todo aquelle Estreito Persico, porque lhe ficariam fechando aquella garganta do rio Eufrates, por onde suas Armadas for-çado haviam de sahir pera fóra,) determinou de prover nisso, e segurar aquella fortaleza, e mandou com muita pressa negociar vinte e sinco galés das que estavam em Suez, e elegeo pera Capitão, e General desta jornada Pirbec, hum grande cossairo, homem muito determinado, e lhe deo por re-gimento, que fizesse em Alexandria, e outros portos mil e duzentos homens, e que se mettesse nas galés, e se fosse a Baçorá, onde acharia regimento do que havia de fazer; e que por nenhum caso tomasse Mascaté, nem Ormuz, nem tocasse em cousa alguma dos Portuguezes, e que trabalhasse muito por passar a Baçorá, sem ser visto delles.

Despedido Pirbec se passou a Suez, e gastou todo este inverno passado em resormar as galés, e em as apparelhar. O Turco tanto que o despedio, mandou huma instrucção ao Baxá de Baçorá, em que lhe mandava, que tivesse prestes quinze mil homens, e muitas terradas, e em outras embarcações, e que como Pirbec chegasse com as galés, sosse pôr cerco á fortaleza de Or-

muz, e não se alevantasse della sem a tomar. Pirbec tanto que teve as galés negociadas as poz no mar pera partir em Julho. Estas novas corrêram logo pelo Estreito, e chegáram a Ormuz já em Maio, tempo em que não podiam avisar o Viso-Rey, nem se sabia mais certeza, que aquillo que andava geralmente na boca dos estrangeiros. Pelo que querendo-se D. Alvaro de Noronha, Capitão daquella fortaleza, certificar da verdade, despedio hum navio ligeiro, de que fez Capitão Fernão Dias Cesar, soldado velho, e muito bom cavalleiro, (que já andava em trajos de mercador, e tinha de seu perto de vinte mil cruzados,) e deo-lhe por regimento, que se fosse á costa de Xael, e que esperasse os navios que haviam de vir de Meca pera Caxém, Camphar, e todos os mais portos, e que soubesse a certeza das galés, e quantas eram, e se sabiam pera onde se negociavam.

Partido Fernão Dias Cesar, soi-se pôr naquella paragem, e houve salla de algumas embarcações, e lhe affirmáram sicarem vinte e sinco galés em Suez já no mar, e que corria sama geralmente que se hiam metter em Baçorá. Com estas novas se recolheo em Julho, e as deo a D. Alvaro de Noronha. E sabendo a certeza, mandou logo recolher todos os mantimentos, agua,

le-

lenha, madeira, taboado, e outras muitas cousas pera dentro da fortaleza. E despedio logo dous navios ligeiros, em que mandou Simão da Costa, e Miguel Colaço, e lhes deo por regimento, que se fossem pôr no cabo de Rosalgate, até que se acabasse o mez de Agosto, que era a monção em que vem de Meca pera aquelle Estreito; e que havendo vista das galés, sendo mais de vinte, Simão da Costa se fizesse na volta da India, e fosse dar as novas ao Viso-Rey, e que Miguel Colaço voltasse pera Ormuz, e fosse dando aviso a todas aquellas povoações de Coriate, Calayate, Mascate, e outras pera estarem negociadas, e sobre aviso.

Partidos estes navios, se foram pôr no cabo de Rosalgate, aonde se deixáram estar com grande vigia. E sendo na entrada de Agosto, houveram vista de sinco galés, que Pirbec tinha mandado diante, em que vinha hum seu silho, que vinha descubrindo se havia na boca do Estreito alguns navios Portuguezes. Simão da Costa tanto que vio as vélas, e se affirmou serem galés, se soi sahindo pera o mar, pera descubrir se havia mais que aquellas; e não vendo mais, tornou-se pera dentro, porque não pode soffrer o vento Ponente, que era muito rijo. Miguel Colaço tanto que vio as galés, vol-

tou de longo da costa, e foi dando aviso

a todas as povoações.

Estava em Mascate por Capitão hum João de Lisboa, que o Viso-Rey D. Astonso de Noronha tinha mandado alli fazer hum forte, por lho mandar ElRey assim no seu regimento, por segurar os Portuguezes, que sempre estavam naquella povoação. Este João de Lisboa tinha começado este forte na cabeça da serra de Bacalá, que fica sobre a barra, e havia tres mezes que trabalhava nelle, e o tinha ainda imperfeito. Tanto que The deram as novas das galés, logo embarcou sua mulher em huma terrada, e outras de Portuguezes que alli havia, e mandou com ellas Bartholomeu Dias de Moraes, e Apollinario Mendes por velhos, pera que se fossem pera Ormuz; e João de Lisboa com sessenta Portuguezes que alli havia, se recolheo assima ao forte, e metteo dentro todos os mantimentos, lenha, agua, e munições que tinha, e fortificou-se o melhor que pode. O filho de Pirbec no tempo que Simão da Costa voltou pera a terra, houve vista delle; e mettendo o bastardo, o foi seguindo; e como o vento era rijo, e os ma-res grandes, e a fusta pequena, hia-se as-fogando de seição, que chegou a galé do silho de Pirbec a ella, e por desejar de tomar a todos vivos, não quiz metter a fusta

no fundo, e se foi desviando de maneira, que lhe ficou debaixo dos remos. E havendo-se todos por perdidos, o bombardeiro, e hum soldado que hiam de prôa, lançáram as mãos aos remos pera se salvarem na galé, porque antes queriam ficar cativos que affogarem-se. Simão da Costa, que era homem muito esperto, não descoroçoou, antes encommendando-se a nossa Senhora do Rosario, vendo que a galé se hia desviando da fusta, e que lhe hia sicando a gilavento, esforçando os marinheiros, foi preparando a véla, que lhe ficou abatida, e mettendo de ló tudo o que pode, foi deixando a galé a balravento, ficando-lhe dependurados nos remos o soldado, e o bombardeiro, que os Turcos recolhêram.

Vendo o filho de Pirbec que por seu descuido se lhe hia aquella fusta, que bolinava mais que elle, a foi seguindo, atirando-lhe bombardadas. Simão da Costa foi animando os marinheiros, deitando-lhes dinheiro na coxia pera mais os obrigar, e foi forçando a véla da fusta tudo o que pode, tirando pera balravento, de feição, que conhecidamente lhe ficava já a galé, que sempre o perseguio até anoitecer, que perdeo a fusta da vista. Simão da Costa vendo-se desapressado, tanto que escureceo, mudou o rumo, e se foi passando á costa de Persia, \*\*\* \*\*\* \*\*\*

e de longo della foi tomar Ormuz, onde deo as novas das sinco galés, que causáram tamanho alvoroço em todos, que se come-çou a despejar a Cidade: a gente miuda pera a banda do Magostão, e a principal, e mais rica pera a Ilha de Queixome, que eftá perto de Ormuz. ElRey, e Guazil se recolhêram pera a fortaleza com suas mulheres, e riquezas, e D. Alvaro de Noronha Capitão della se recolheo dentro com todos os Portuguezes, e se começou a fortificar o melhor que pode. E fazendo alardo de toda a gente, achou perto de novecentos homens, porque estavam mais de trezentos da náo Caranja do Reyno, de que era Capitão Ayres Moniz, que foi tomar Ormuz por não ter tempo pera passar á India, como temos dito atrás no Cap. XVI. do IX. Liv. Antre toda esta gente tinha D. Alvaro de Noronha na fortaleza mais de mil espingardas, e muitas munições, e armas.

#### CAPITULO II.

De como Pirbec passou pera Mascate: e como o Feitor de Calayate partio com recado pera Goa: e de como os Turcos desembarcáram em Mascate: e do cerco que puzeram á fortaleza: e de como os de dentro se lbe entregáram a partido.

I Anto que o filho de Pirbec perdeo Si-mão da Costa de vista, tornou a voltar, e quando amanheceo achou-se á vista da outra costa de Arabia avante de Mascate; pelo que lhe foi forçado tornar em busca do pai, como fez. É quiz a desaventura, que tanto ávante como o lugar de Alfação, encontrasse a terrada em que vinham as mulheres de João de Lisboa, e as outras, e tomando-as comfigo, a Bartholomeu Dias, e a Apollinario Mendes, mandou metter a banco da sua galé, e com esta preza chegou a Mascate, onde já achou seu pai; porque Pirbec como vinha muito atrás com a Armada toda, quando entrou o Estreito não achou novas das galés em que tinha mandado ofilho, nem fabia o que lhe tinha acontecido com as nossas fustas; e parecendo-lhe que o acharia em Mascate, foi de longo da costa pera o buscar, e passando por Calayate, onde estava hum Estevão Gomes por Fei-

tor, tanto que vio passar as galés, como era muito determinado, e valente homem, se metteo em hum tarranquim muito pequeno, e deo á véla pera ir avisar ao Viso-Rey, e de sua jornada adiante daremos razão.

Pirbec tanto que achou o filho, alvoroçado com a preza, entrou pela barra de Mascate dentro; e sem embargo de saber como os Portuguezes estavam fortificados, desembarcou em terra sem achar resistencia, e saqueou a povoação, que estava despejada, aonde ainda achou muitas fazendas, que se não pudéram recolher. E desejoso de sevar os Portuguezes ao Turco de presente, tratou de os cercar, e haver ás mãos, pera o que mandou desembarcar algumas peças de artilheria, e querendo-as passar assima, não pudéram levar mais que hum cão, por ser o caminho tão ingreme, que com muito trabalho subiam por elle os homens. Subida esta peça assima, se poz elle com todos os Turcos em sima de hum tezo, que sicava padrasto ao forte, e alli se fortificou, e plantou seus bestiaes, e se cercou de vallos, e tranqueiras muito fortes. Dalli começou a dar sua bateria, e accommetter os nossos por muitos assaltos; e como o forte ficava muito descuberto ás suas estancias, mettiam-lhes dentro todos os pelouros, com que lhe feriam muitos; mas tambem os nossos os es-

### DEC. VI. LIV. X. CAP. II. 413

candalizavam mui bem. Durou isto dezoito dias continuos, em que os Portuguezes se defendêram com muito valor; mas como não estavam muito provídos, nem cuidáram que os Turcos se detivessem alli tanto tempo, começou-lhes a faltar a agua, e man-timentos, e esses poucos que havia se hiam repartindo com grande provisão, porque lhes abrangesse mais alguns dias. O Pirbec vendo os Portuguezes tão determinados, desenganado de os entrar por sorça, e que o tempo se lhe hia gastando, determinou de os apalpar com os partidos que quizessem, e assim lhes mandou bradar por hum João da Barca Portuguez arrenegado, que trazia comsigo. E vindo á falla com os de dentro, lhes disse: » Que Pirbec mandava dizer ao » Capitão, que se lhe désse licença manda-» ria fallar com elle hum homem sobre cou-» sas que importavam muito. » O João de Lisboa tomando parecer com todos sobre o que faria, assentou-se que se ouvisse; e dandolhe recado, foi o mesmo João da Barca, e disse ao Capitão: » Que o Baxá lhe pedia » que não quizesse ir por diante com sua tei-» ma, que bem sabia as necessidades em que » estavam; que se entregassem a elle, que » lhes daria as vidas a todos, e embarca-» ções pera se passarem á India. » Com isto lhe disse mais o arrenegado João da Barca

mui-

muitas cousas das grandezas, e liberalidades de Pirbec, affirmando-lhe que lhe havia de cumprir o que lhe promettia, e que se não quizesse acceitar seus partidos, soubesse em certo, que se não havia de alevantar de sobre aquelle forte sem o entrar, e que não havia de dar a vida a hum só.

Depois do Capitão o ouvir o mandou deter, e poz em conselho aquelle negocio, apontando as difficuldades que havia, e a falta de tudo. E debatido antre todos, assentaram » que fosse o Capitão João de Lis-» boa com hum Padre da Companhia que » alli estava a se verem com Pirbec, e a con-» cluir com elle os partidos; e que o que » elles concluissem, elles o haviam por feito.» Com iito se foram ambos em companhia do arrenegado João da Barca ao Baxá, que os recebeo mui bem. E assentados todos, mostrando-lhes o Baxá grande benevolencia, lhes disse: » Que elle não queria naquelle nego-» cio maior honra, que saber o Turco to-» mar elle huma fortaleza aos Portuguezes: » que ás pessoas de todos os que dentro es-» tavam lhes segurava as vidas, e liberda-» des, pera que se pudessem ir pera onde » quizessem. » Nisto se espraiou tanto, que acceitou João de Lisboa os partidos, e o Baxá lhe passou hum largo salvo conduto em nome do Turco, com que João de Lisboa

# DEC. VI. LIV. X. CAP. II. 415

boa mandou dizer a todos os que estavam no forte, que se fossem logo pera elle, como sizeram. E como o Baxá os teve comsigo, quebrando-lhes a palavra, (como todos os Turcos sazem,) os metteo a todos a banco nas galés, e mandou embarcar a artilheria do forte, e toda a fazenda que dentro tinham recolhida, que era muita. Feito isto se embarcou, deixando o forte vazio.

As pessoas principaes, que alli foram cativos com João de Lisboa, foram André, e Diogo Feyo, ambos irmãos naturaes da Ilha da Madeira, que depois foram casados, e Cidadãos de Goa, Bastião Criado de Abreu, que depois foi Capitão de Tarapór, e Maym, Manoel Castellão, Antonio Lopes de Oliveira, Diogo Luiz, Manoel Dias, Antonio Pinto, e outros casados, e Cavalleiros nobres, e honrados.

#### CAPITULO III.

De como a Armada dos Turcos chegou a Ormuz: e do cerco que pazeram á fortaleza: e do que aconteceo em todo o discurso delle.

Partido o Baxá Pirbec de Mascate, em poucos dias soi ter a Ormuz, e appareceo a Armada hum dia de grande cerração,

e foi demandar da outra banda de Chaurú, onde poz logo toda a gente em terra. O Capitão D. Alvaro de Noronha, posto que andava doente de quartans, sahio fóra da fortaleza com seiscentos homens, deixando os mais em guarda della, e posto em muito boa ordem foi esperar os Turcos no campo, e chegou até à Cruz de fóra da Cidade, donde mandou espiar os inimigos, e soube estarem todos póstos em terra. E tomando parecer sobre o que faria, assentáram, que se recolhessem pera a fortaleza, até verem o que determinavam os inimigos, como logo fizeram. D. Alvaro de Noronha todo aquelle dia, e noite passou com grandes vigias sobre os Turcos, e proveo nas náos que estavam no porto, que eram quarenta, porque lhas não tomassem, e com muita brevidade as mandou despejar, e atracar á fortaleza debaixo do baluarte, as mais dellas desemmastreadas, e a não Caranja do Reyno, que era muito grande, mandou que a chegassem tudo o que pudessem, como os Ossiciaes sizeram, lançando-lhe por baixo do leme grossos viradouros, e amarrados á fortaleza, porque a não pudessem levar, e dentro nella mandou Ayres Moniz Barreto (que era seu Capitão) metter o seu Mestre (que era e Rachachera), assumado em seu oficio era o Rachachona) affamado em seu officio, e com elle todos os Grumetes, e o Condef-

### DEC. VI. LIV. X. CAP. III. 417

destrabre com os bombardeiros, pera terem

a artilheria sempre preparada.

D. Alvaro de Noronha depois de prover nas náos, o fez tambem na defensão da fortaleza, por esta maneira. No baluarte Santo André poz por Capitão D. Francisco de Almeida, filho de D. Pedro de Almeida de Evora, e lhe deo duzentos e quarenta homens. No baluarte Sant-Iago, que cahe fobre o jogo da bola, poz Gonçalo Cuedes de Reboredo, cavalleiro muito esforçado, com cento e trinta foldados. O baluarte da varanda tomou o Capitão pera si com cem homens de sua obrigação. E no muro que corre deste baluarte pera o de Santo André, poz Ayres Moniz Barreto com sincoenta homens. E no outro panno, que corre pera o de Sant-Iago, poz Manoel de Sousa, de alcunha o Fino macho, irmão de Fernão de Sousa de Castello-branco, com trinta homens. Da banda do mar poz Antonio Correa, cavalleiro honrado, casado, rico, (que casou sua filha com D. Antonio de Noronha, que depois foi Capitão de Cochim, em quem muitas vezes havemos de fallar,) e lhe deo sessenta homens. No baluarte do meio estava o Alcaide mór, que era hum foão Homem da obrigação do Conde de Vimioso, com quarenta homens. No meio da torre da menagem sobre os armazens estava Couto. Tom. III.P.II. Dd

ElRey com sua mulher, e filhos, e o Guazil, e Miraberús, Justiça mór do Reyno, com suas familias. A outra soldadesca que não coube nas estancias, ficou de fóra com alguns sobre roldas, que o Capitão ordenou pera acudirem aonde fosse necessario. O Pirbec dormio aquella noite em terra, e ao outro dia mandou desembarcar a artilheria com que determinava bater a fortaleza, e aquella foi marchando até se pôr á vista della, assentando o exercito naquella parte onde esteve a Alfandega velha, e se começou logo a fortificar com muita madeira, que acháram na Cidade, pedra, e terra, que tudo acháram á mão. Ao outro dia plantáram seus bestiães, e trincheiras na fórma seguinte.

Na ponta da Alfandega velha puzeram hum bestião com tres peças grossas, de quarenta arrateis de pelouro de ferro coado. Desta estancia corria huma tranqueira forte atravessando o terreiro da fortaleza, e defronte das casas do Capitão fizeram outro bestião, em que puzeram outras sinco peças grossas, humas de pelouros de ferro, outros de pedra. Daqui foi correndo a tranqueira até á fronteria da fortaleza, em que fizeram hum angulo mui forte, por causa da bateria, e dalli foi correndo a tranqueira até o mar com tres bestiães mais, com sinco pegas grossas grossas cada hum, ficando a frontaria da

fortaleza cercada de mar a mar; e em sima dos terrados das casas de ElRey se puzeram duas peças grossas, porque se descubria dahi a fortaleza toda mui bem. Plantadas estas estancias na sórma que dissemos, começáram os Turcos a bater a fortaleza de todas as partes, com muita suria, e braveza, e com a mesma lhe respondêram della; e como os muros eram de gueche, os pelouros de pedra das peças grossas sicavam metidos no muro, e encaixados de maneira, (meios dentro, e meios sóra,) que ainda que os puzeram de industria, não se fizera a mór compasso, e alli sicavam, onde até hoje estam.

O Capitão desejou de avisar o Viso-Rey, e mandou negociar huma susta, que estava varada ao pé da fortaleza, e despedio nella Pero Fernandes de Carvalho, que á noite dos quatro dias do cerco se assassou da fortaleza, e se soi a remo, até se pôr da outra banda do Magostão, e dalli soi correndo a costa até o Cabo de Jasques, donde tomou o caminho ordinario. E porque esta susta poderia correr algum perigo, dahi a outros dous dias despedio outra, em que mandou hum morador de Ormuz, chamado Cosmo Alvares, que tomou a mesma derrota. Os Turcos soram continuando sua bateria, sem fazerem damno algum á sor-

Dd ii

ta-

taleza, recebendo elles della muitos; porque o Condestrabre, que era natural de Navarra, era tão grande official, que muitas vezes lhe mettia os pelouros pelas bocas das fuas bombardas, com que lhas fazia arrebentar, e muitas lhes matáram muita gente, e lhes desfez os bestiaes, que elles logo reformáram, mas com muito trabalho. Os foldados Portuguezes, que na India são muito soltos, e affoutos, enfadados de estarem encurralados, bradavam publicamente por batalha, requerendo ao Capitão que lhes mandasse abrir as portas, que elles queriam ir ganhar as estancias dos inimigos, e tomar-Îhes toda sua artilheria. O Capitão os moderou com muita brandura, affirmando-lhes » que como fosse tempo o faria, mas que » por então não lhes convinha, porque não » tinha informação alguma da cópia dos ini-» migos; porque se se haviam de julgar pe-» lo número das galés, o menos haviam de » ser mais de tres mil homens; que se quie-» tassem, porque tratava de ver se podia ha-» ver alguma espia ás mãos; e que como se » certificasse da verdade, elle lhes faria a to-» dos a vontade. » Disto se não satisfizeram os foldados, e andavam quasi como amotinados, e ainda os azedavam mais os Turcos, porque tanto que se acabava a bateria, de noite lhes diziam do arraial muitas

#### DEC. VI. LIV. X. CAP. III. 421

cousas, que lhes soavam mal, chamando-lhes » cocorins, que quer dizer gallinhas, e que » não prestavam pera cousa alguma; que es-» tavam em expoeirados » com outras cousas a este som; mas os soldados se desempulhavão, dizendo-lhes, » que fallavam el-» les, porque o seu Capitão lhes não dava » licença pera os irem lá buscar, porque se » lha a elles deram, houveram de achar leões, » e não gallinhas; mas que tempo viria, em » que lho mostrariam. » Com isto, e por esta causa murmuravam do Capitão publicamente; mas D. Alvaro de Noronha, como aquella fortaleza era a mais importante de todas as da India, porque com ella tinham os Reys de Portugal posto hum grande freio á insolencia do Turco, queria-se segurar, porque não tinha certeza do que hia no exercito; e como andava de quartans, entristecião-no aquellas cousas, e inelancolizavãono mais.

Gonçalo Guedes de Reboredo, Capitão do baluarte Sant-Iago, vendo quanto o Capitão defejava haver ás mãos huma espia, se lhe offereceo pera lha ir tomar, e elle lhe acceitou o offerecimento, e mandou fazer prestes pera de noite com cem homens. Pera esta sahida se lhe offerecêram todos os Fidalgos, e Cavalleiros honrados, que na fortaleza havia, a que o Capitão não quiz dar

dar licença. Prestes todos no quarto da modorra, estando já o postigo da fortaleza aberto pera sahirem pera sóra; ou que receasse D. Alvaro de Noronha algum desastre, ou que suspeitasse que eram sentidos, tornou a mandar recolher Gonçalo Guedes, do que todos os que com elle hiam sicáram muito tristes.

A bateria se soi continuando; mas vendo Pirbec o pouco damno que fazia á sortaleza, determinou de se levantar; e primeiro que o sizesse, virou a artilheria pera as náos, e todo hum dia as bateo, descarregando nellas aquella tempestade, e trovoada de pelouros, de que os mais embaçáram na náo do Reyno, que lhe sicava mais em bateria; mas della tambem o visitáram com huma formosa salva, com que lhe matáram alguns, trabalhando o seu Mestre com todos os marinheiros muito bem, porque com muita presteza acudíram a tapar alguns rombos que lhe sizeram.

#### CAPITULO IV.

De como os Turcos alevantáram o cerco: e dos recados que passáram antre Pirbec, e o Capitão: e de como os inimigos saqueáram a Ilha de Queixome.

O outro dia depois que isto passou, mandou Pirbec embarcar a artilheria, e aquella noite que se havia de recolher, chegou á falla com os da fortaleza hum foão Balieiro, bombardeiro de Mascate, que tambem foi cativo, e disse, » que dissessem ao » Capitão, que bem podia mandar resgatar » toda a gente de Mascate, que alli estava » cativa, porque Pirbec lhe queria fazer esse » ferviço; » dizendo-lhes a voltas disto muitos louvores do Baxá, engrandecendo-o muito com palavras, que lhe faziam dizer. O Capitão então soube o successo de Mascate, porque até então não tivera novas algumas, do que ficou muito triste. E porque não sabia o que era passado naquelle negocio, nem o modo de como cativáram os de Mascate, não quiz que se respondesse cousa alguma ao Baliciro. Vendo o Baxá que lhe não fallavam a proposito, mandou salvar a fortaleza pera se embarcar, e della lhe respondêram com outra tamanha, que espantou aos inimigos, porque durou mais de duas

horas sem cessar, porque nunca os Turcos cuidáram que dentro naquella fortaleza havia tanto cabedal; e logo se começáram a embarcar, havendo vinte dias que tinham cercados os nossos, e ao recolher se mettêram pela Cidade a roubar com tamanha desordem, que quaesquer trezentos homens que nelles deram os desbaratáram de todo.

Depois dos Turcos destruirem, e arrazarem a Cidade se embarcáram, e se affastáram de largo. Dalli despedio o Pirbec huma bateria de huma galé, que chegou perto da fortaleza, e capeou com huma bandeira branca; e chegados á falla com os do baluarte de sobre o jogo da bola, disseram della, » que traziam hum recado do Baxá » pera o Capitão; » elle lhe mandou abrir, e desembarcou hum Comitre Italiano, e com elle Bartholomeu Rodrigues de Moraes, e Apollinario Mendes, e a mulher de João de Lisboa, e o foldado, e o bombardeiro da fusta de Simão da Costa, (como dissemos, que ficáram dependurados nos remos da galé do filho de Pirbec,) e levados to-dos ao Capitão, lhe disse o Comitre, » que » o Baxá lhe fazia serviço daquelles homens, » e mulher, e de hum rico arco, e coldre » que levava na mão; e que se quizessem » resgatar toda a gente de Mascate, que el-» le esperaria por isso, » O Capitão depois,

que ouvio o Comitre o mandou metter no tronco, com todas as pessoas que com elle vinham, até os marinheiros da barquinha, e alli os teve dous dias; ao terceiro os mandou levar diante de si, e os vestio de escarlata a todos, e disse ao Comitre, » que tor-» nasse a levar a mulher de João de Lisboa, » e Bartholomeu Rodrigues de Moraes, e » Apollinario Mendes, e que dissesse ao Ba-» xá, que elle não resgatava homens Portu-» guezes tão fracos, que assim se entregá-» ram, sem primeiro serem espedaçados, e » que aquella mulher a tornassem a entregar » a seu marido, porque até nella queria exe-» cutar a culpa delle. E que o soldado, e » bombardeiro da fusta de Simão da Costa » tomava, porque não tinham culpa, por » cujo refgate lhe mandava aquellas peças, » dando-lhe logo huma formosa bacia, e. » jarro de prata dourados de bestiães, e com » isso tambem hum rico arcabuz, e huma » formosa espada, e rodela; e que dissesse » ao Baxá, que aquelles eram os presentes » com que os Capitaes de ElRey de Portu-» gal agazalhavam os vassallos do Turco. » Com isto os mandou embarcar, sem lhe dar cousa alguma dos prantos, e lagrimas daquella pobre mulher, e dos dous velhos. Chegados á galé, e dado o recado ao

Baxá, mandou, tanto que foi noite, lançar na

Ilha

Ilha pelo mesino Comitre a mulher de João de Lisboa, e os dous velhos; e levando-se, prepassou por huma não de hum Portuguez, que sicou da outra banda despejada, e dando-lhe toa, a levou comsigo, e se passou á Ilha de Queixome; porque foi avisado que todo o recheio da Cidade de Ormuz estava nella. E desembarcando sem resistencia alguma, a entrou, e saqueou, e encheo as galés de riquezas, porque havia nella mais de trinta mercadores, de quarenta, trinta, e vinte mil cruzados, em que entrava hum Judeo Hespanhol, chamado Salamão, que tinha de seu oitenta mil cruzados em ouro, perolas, pedraria, e outras fazendas, que tu-do lhe tomáram, e o cativáram com sua mulher, e familia. E da gente que estava na Ilha, que eram perto de vinte mil pessoas, cativáram os Turcos as que quizeram, fazendo grandes cruezas, e deshúmanidades.

Está esta Ilha de Queixome affastada da de Ormuz pera a costa de Arabia duas leguas; será de trinta de comprido, e de duas, e em partes de tres de largo: começa em hum lugar chamado Laphta, e acaba em outro que se chama Cirimião, que he a ponta mais de dentro. Os Turcos andáram nella muitos dias, porque a corrêram toda, e depois de fartos, e cheios se embarcáram, e se foram pera Baçorá. A mulher de João

#### DEC. VI. LIV. X. CAP. V. 427

de Lisboa, e os dous velhos foram ter á fortaleza. O Capitão tinha mandado alguns terranquins ligeiros a vigiar os Turcos; e trazendo-lhe novas que já eram recolhidos pera Baçorá, fe foi ElRey, e o Guazil pera a Cidade, que acháram destruida, e affolada, e logo começou a correr a gente que estava da outra banda, e se tornou a povoar, e reformar.

#### CAPITULO V.

Do recado que chegou a Goa das galés: e de como D. Diogo de Noronha o Corcôs, e D. Antonio de Noronha partíram pera Ormuz em duas fustas: e de como o Viso-Rey D. Affonso de Noronha se preparou pera ir em pessoa ao soccorro: e da falla que fez na Camara de Goa, pedindo-lhes ajuda, e emprestimo.

Estevão Gomes, Feitor de Calayate, que atrás deixámos partido pera Goa em o terranquim, foi atravessando aquelle grande Golfo até haver vista da terra de Baçaim, e entrando dentro, deo recado á Cidade; e depois de tomar agua, e mantimentos, partio pera Goa. Causou em Baçaim grande alvoroço a nova dos Turcos, e se começáram a fazer algumas pessoas prestes pera irem de soccorro a Ormuz; e primeiro que to-

dos foi Antonio de Sá o Rume, (hum Fidalgo, em que muitas vezes temos fallado nestas nossas Decadas.) Este se embarcou em hum catur ligeiro com vinte soldados, e ao outro dia se sez á véla, ferrolhando no mar todos os marinheiros em cadeias, que logo pera isso levou em segredo; porque determinava de passar por antre as galés dos Rumes, e não queria que com o medo se langassem ao mar. E tanta pressa se deo no caminho, que em vinte dias foi tomar Ormuz, andando ainda os Turcos na Ilha de Queixome, e o Capitão o recebeo com muitas honras. Estevão Gomes chegou a Goa por fim de Agosto, cousa que soi espantosa aos homens, em huma tão pequena embarcação atravessar em tempo tão forte hum tão gran-

de, e perigoso golfão.

Chegado este homem a Goa se soi ver com o Viso-Rey, e lhe deo as novas da Armada dos Turcos, e de quantas galés eram, porque as contou elle muito de vagar. O Viso-Rey posto que lhe causou aquillo alguma alteração, todavia logo determinou de acudir áquelle negocio em pessoa, e mandou chamar os Fidalgos, e Capitães do conselho, a quem deo conta do que passava, e lhes declarou, que sua tenção era embarcar-se logo, pedindo-lhes que se fizessem prestes pera o acompanharem. Todos lho louváram mui-

DEC. VI. LIV. X. CAP. V. 429

muito, e se lhes offereceram com muito

gosto.

Sahidos dalli, logo D. Diogo de Noronha o Corcôs, e seu primo D. Antonio de Noronha, irmão de D. Alvaro de Noronha, Capitão de Ormuz, foram tomar cada hum seu navio de remo, e ajuntando parentes, e amigos, embarcando-se cada hum com sincoenta soldados, e ao outro dia se sizeram á véla pera Ormuz, e foram seguindo seu caminho, em que os deixaremos até tornar a elles.

As novas se espalháram logo pela Cidade, a que acudíram todos, velhos, e moços a se offerecerem ao Viso-Rey, sendo dos primeiros os Cidadãos, que sempre nas semelhantes necessidades serviram ElRey com as fazendas, e pessoas. O Viso-Rey se foi á ribeira das Armadas, e com muita pressa mandou preparar os galeões, caravelas, galés, e sustas; e como na ribeira havia ainda mais de quinhentos homens do mar, repartindo-se por todas as embarcações, as soram preparando sem consusão, nem estorvo de huns, e outros, pela boa ordem que naquelle negocio houve.

A primeira cousa que o Viso-Rey sez, soi despedir dous navios ligeiros, hum pera ir pelas sortalezas do Norte com cartas as Cidades, e a pessoas particulares, em que

lhes

lhes representava a necessidade presente, pedindo-lhes ajuda de gente, e navios. O outro navio, de que era Capitão Fernão Farto, bom cavalleiro, e grande homem do mar pera ir a Ormuz com cartas pera o Capitão, em que lhe affirmava ficar no mar pera o ir soccorrer, e que apôs este chegaria. O Viso-Rey ficou dando pressa ás coufas, mandando ajuntar mantimentos, e ordenar munições, e todas as mais cousas necessarias pera a jornada. E porque o Estado estava falto de dinheiro, se quiz valer da Cidade, como sempre os Governadores, e Viso-Reys sizeram; e estando os Vereadores em Camara, se foi a ella, acompanhado dos Capitães, e Fidalgos velhos, e assentado em seu lugar lhes sez esta falla:

» A natureza universal mai de todas as cousas tem posto os homens em tanta obri» gação, que por ella, e pela conservar,
» muitas vezes se offerecêram a grandes pe» rigos, e acabáram cousas, que quasi pare» ciam impossíveis pera se poderem commet» ter. E ainda por esta razão chamamos ge» ralmente á terra onde nascemos nossa na» tureza, porque parece que alli nos obri» gou a ser mais inclinados com particular
» affeição; e da creação que nella recebe» mos, vem muitas vezes alcançarmos sau» de em nossas enfermidades, por proprio
be-

### DEC. VI. LIV. X. CAP. V. 431

» beneficio da natureza; mas eu verdadeira-» mente tenho por muito certo ser a pro-» pria natureza dos Portuguezes, mostrarem » sua opinião, e lealdade no serviço do seu » Rey, e Senhor; como muitas vezes se » vio por experiencia dos mui grandes fei-» tos que nos Reynos de Portugal, e nas » partes de Africa, e nestas da India, com » muito valor, e esforço fizeram, e acabá-» ram, havendo muitas, e mui assinaladas » vitorias com muito menos gente, e desi-» gual poder dos inimigos. E por isso pra-» ticando os Castelhanos no damno que re-» ticando os Caltelhanos no damno que re» cebêram na batalha real com grande ef» panto, pela desigualdade dos poderes, e
» gente, disse ElRey de Castella que não se
» espantassem, que impossível era desbara» tar-se hum pai de dez mil silhos, que tal
» era ElRey de Portugal dos Portuguezes,
» e elles do seu Rey. E que ElRey meu Se» nhor mais propriamente tenha este nome de
» pai de seus vassallos, claro parece pelas
» muitas honras, e grandes mercês que con-» muitas honras, e grandes mercês que con-» tinuamente delle recebemos, e pelo amor, ne boa vontade com que nos trata. E por » esta razão, pela consiança que sei que el» le tem de vós, e eu em seu nome sempre » depois que a esta terra vim, tenho por » mui certo que todos estais alegres, e ufanos de em nosso tempo succederem cou-» fas, 1 ....

» sas, em que fazendo grandes, e assinala-» dos serviços a Deos, e S. A. possais mos-» trar o amor, e lealdade, a que vossa na-» tureza vos inclina, e traz obrigados; e » que na India sejam feitos muitos serviços » de grande qualidade, e merecimento, ne-» nhum se pode igualar a este pela qualidade » do negocio, e da parte em que espero em » nosso Senhor se faça. Porque Dio, e ou-» tras fortalezas podem-se chamar membros » particulares da India; mas Ormuz (a que » he necessario soccorrer, por estar em peri-» go, segundo tenho sabido, e com Arma-» da de Turcos sobre elle) he corpo de que » todos os membros recebem substancia, e » se sustem; porque além da renda que S. A. » nelle tem, a mor parte da desta Cidade » della lhe vem; nem a India se pudéra sus-» tentar sem a contratação de Ormuz.

» Donde se infere, que o Estado da In» dia todo pende da defensão, e segurança
» daquella fortaleza; e por os Turcos terem
» sabido por experiencia não poderem por
» outra parte fazer damno na India, (pelo
» muito que recebêram, quando a ella vie» ram,) determinam pôr todas suas forças
» na tomada, e destruição de Ormuz, a que
» com grande presteza, e muito poder he
» necessario acudir, e soccorrer. E pois es» ta Cidade, e os moradores della tão bem

# DEC. VI. LIV. X. CAP. V. 433

» tem servido, e mostrado sua lealdade em » todos os perigos, e necessidades passadas; » nesta que he mui disferente, e de muito » maior qualidade, e obrigação, não se es- » pera que o saçam menos, nem com me- » nos vontade, e mais tendo-me por vosso » Capitão, que tão obrigado sou, assim por » mim, como pelos de que descendo, a » morrer pelo serviço de meu Rey, e Se- » nhor, e principalmente pelo de S. A. de » quem tantas honras, e mercês tenho rece- » bido, o que assim mesmo farei por seus » vassallos, e particularmente pelos desta Ci- » dade, pela vontade, e amor que delles » tenho conhecido.

» Pelo que além de vos notificar as no» vas que tenho, (que he como digo esta» rem os Turcos sobre Ormuz com grossa
» Armada, e os perigos que disso podem
» recrescer,) vos peço que pera seu soccor» ro me queirais ajudar com emprestar a S.
» A. sincoenta mil pardáos pera me fazer
» prestes, e os repartais antre todos de ma» neira, que se possam haver sem escanda» lo, e cada hum folgue de emprestar aquil» lo, que boamente lhe couber á sua parte,
» pois he pera tanto serviço de Deos, e de
» S. A., e pera segurança desta terra, e de
» vossas mulheres, e silhos: pera o que es» pero que vos não salte o savor, e ajuda
Couto. Tom. III. P.11.

Ee » de

» de nosso Senhor, em quem todos cremos, » e devemos consiar, que nos dará vitoria » pera gloria, e louvor de seu santo Nome. » É o dinheiro vos será tornado por Diogo » Soares, contratador das terras sirmes, que » disso fará obrigação; e nos quarteis deste » anno de seu arrendamento, que ora en-» tra, vo-los irá pagando; e eu darei pera » isso as Provisões que vos forem necessa-» rias, pera que com effeito sejais pagos. » Além disso o saberá S. A. por minhas carn tas, pera que com honras, e mercês vos » satisfaça; e eu em seu nome ficarei na mes-

» ma obrigação pera sempre. »
Acabada a falla alevantou-se o Vereador mais velho, e em nome de todos lhe respondeo: » Que bem viam quão necessa-» rio era acudir-se áquella necessidade, por-» que a fortaleza de Ormuz era a chave de n toda a India, e cabeça daquelle commer-» cio da Persia, e Arabia, titulo de que os » Reys de Portugal tanto se jactavam: que » toda a Cidade em geral, e cada hum dos » seus Cidadãos por si estavam muito pres-» tes pera servirem o seu Rey com suas pes-» soas, fazendas, navios, sustas, dinheiro, » e com tudo o mais que pudessem; porque » posto que em todas as necessidades passa-» das sempre assim o fizeram, que na pre-» sente, que era sobre todas, e mais em ne-

2) go;

### DEC. VI. LIV. X. CAP. V. 435

» gocio de Turcos, inimigos do nome Chri» stão, não havia quem se pudesse escusar;
» antes agora com dobradas forças, e dese» jos se offereciam com tudo o que a fortu» na lhes deo, e que estavam pezarosos de
» não ser a posse conforme aos desejos que
» todos tinham. » O Viso-Rey she deo os
agradecimentos, assim da parte de ElRey,
como da sua. Os Vereadores começáram logo a tirar pelo povo, e não sem alguma
desordem, e ajuntáram vinte mil pardáos,
que leváram ao Viso-Rey, com que se começou a negociar, e lançar a Armada ao
mar.

#### CAPITULO VI.

Da Armada que este anno de sincoenta e dous partio do Reyno, de que era Capitão mór Fernão Soares de Albergaria: e de como o Viso-Rey D. Affonso de Noronha se embarcou pera Ormuz: e das novas que no caminho teve das galés serem recolhidas: e de como despedio D. Antão de Noronha com huma grossa Armada pera aquella fortaleza: e de como mandou Francisco Barreto com poderes de Governador a Cochim a fazer a carga das nãos do Reyno.

A Ndando o Viso-Rey dando pressa á sua embarcação, sendo oito de Setembro, chegáram á barra de Goa tres náos, de seis Ee ii que

que este Abril passado de sincoenta e dous tinham partido do Reyno, de que era Capitão mor Fernão Soares de Albergaria, que vinha na náo S. Boaventura. Os outros Capitaes que com elle chegaram, foram, Francisco da Cunha, na não S. Pedro; Braz da Silva de Santarem em S. Filippe. As tres náos que faltavam eram a Barrileira, de que era Capitão D. Jorge de Menezes Baroche; e Sant-Iago, em que vinha Antonio Dias de Figueiredo, que ambos ficáram invernando em Moçambique. Da outra não, que era o Zambuco, vinha por Capitão Antonio Moniz Barreto, despachado com a fortaleza de Baçaim; e vindo demandar a costa da India, foi varar no rio de Seitapór, trinta leguas de Goa, e a gente toda se salvou em terra com a mór parte da fa-zenda. Estas náos trouxeram novas como o Principe D. João ficava casado com a Princeza D. Joanna, filha do Imperador Carlos V., que era sua prima com irmã, sendo elle de idade de dezeseis annos. Estas novas festejou o Viso-Rey muito.

Com a chegada destas náos se começou o Viso-Rey a embarcar, dando despacho a muitos negocios, porque hia arriscado a não poder tornar senão em Março. E porque lhe tinham chegado novas da morte de D. João Henriques, Capitão de Ceilão, des-

pas

pachou pera aquella fortaleza D. Duarte Deça; e assim o sez tambem ás náos de Malaca, em que mandou o Licenciado Francisco Alvares pera ir tomar residencia a Dom Pedro da Silva da Gama, e pera fazer outras cousas que convinham ao serviço de El-

Rey.

Nestas náos se embarcou o Padre Mestre Francisco, da Companhia de Jesus, que hia pera passar á Provincia da China, a cujo Rey levava hum rico presente, que ElRey de Portugal lhe mandava, pera por meio delle ver se se podia dilatar naquella grande região a Fé de Christo; e aquelle anno lhe tinham vindo Breves, que o Summo Pontifice lhe mandava de Nuncio Apostolico da India.

Despachadas estas cousas, se embarcou o Viso-Rey no sim de Outubro, e deo á véla com huma Armada de mais de oitenta navios, em que havia mais de trinta grossos. Os Fidalgos, e Capitaes que nesta jornada o acompanháram, são os seguintes: D. Fernando de Menezes, silho do Viso-Rey, D. Antão de Noronha seu sobrinho, D. Diogo de Sousa, Gonçalo Pereira Marramaque, D. João de Almeida, Alvaro de Mendoça, Pero Botelho, Heytor de Mello Pereira, D. Martinho da Cunha, e Dom Lopo da Cunha, ambos irmãos de D. Pedro.

dro da Cunha, Capitão mór das galés do Reyno, Pero de Taíde Inferno, Fernão de Castanhoso, Fidalgo Castelhano, Cavalleiro da Ordem de Sant-Iago, Diogo Alvares Telles., Bastião de Sá, Assonso Pereira de Lacerda, Miguel Rodrigues Coutinho, de alcunha Fios seccos, Francisco de Mello Pereira, Jorge de Mendoça, Antonio Moniz Barreto, Martim Assonso de Miranda, Pero Barreto Rolim, Antonio Pessoa, Vasco da Cunha, Antonio de Sousa Coutinho o coxo, D. Pedro de Sousa, João Fernandes de Vasconcellos, D. Filippe de Castro, e outros muitos Fidalgos, e Cavalleiros, que

logo adiante nomearemos.

Dada á véla foram sua derrota com ventos Levantes prosperos, e em poucos dias foram tomar Dio. Alli achou o Viso-Rey hum navio ligeiro, que vinha de Ormuz, com cartas de D. Alvaro de Noronha, em que lhe fazia a saber serem as galés recolhidas pera Baçorá, e lhe dava muito miuda conta de todas as cousas acontecidas, assim em Mascate, como em Ormuz. O Viso-Rey sentio muito o negocio de Mascate. Logo se espalháram as novas das galés serem idas, o que todos sentíram muito, porque hiam alvoroçados pera provarem a mão com elles. O Viso-Rey mandou chamar os Capitães velhos, e lhes mostrou a carta, e

# DEC. VI. LIV. X. CAP. VI. 439

poz em conselho o que faria naquelle negocio. Vistas por todos aquellas cousas, assentáram, que pois os Turcos eram recolhidos, que mandasse huma boa Armada pera andar no Estreito de Ormuz, e pera no inverno se recolher áquella fortaleza pela segurar, e que o Viso-Rey se tornasse pera Goa.

Com esta resolução despedio o Viso-Rey logo seu sobrinho D. Antão de Noronha, com doze navios grossos, e vinte ligeiros. Dos grandes eram Capitaes (a fóra D. Antão de Noronha, que hia no Galeão S. Lourenço) Gonçalo Pereira Marramaque no ga-leão Camorim, Fernão de Castanhoso em S. Pedro, Belchior Botelho no de S. Thomé, D. João de Almeida no de Santa Cruz, Francisco da Costa, Alvaro de Mendoça, Pero Botelho, D. Manoel Mascarenhas, Luiz Alvares da Cunha, Diogo de Mello da Cunha, e D. Jeronymo de Castello-branco em caravelas. Nas fustas hiam D. Diogo de Taíde, Jorge Pereira Coutinho, Diogo de Mendoça, João de Mello de Brito, Duarte Paym de Mello, Vicente de França, Gil de Goes, João Alvares Pereira, João de Siqueira, Gomes Ferreira, e Pero Ferreira seu irmão, Vicente de Sousa, Antonio de Betancor, Diogo Pereira, Gonçalo de Moraes de Sousa, João Serrão, Martim Bar-

budo, Ruy Lopes, Antão de Seixas, Ruy Fernandes, e outros. O Viso-Rey deo por regimento a D. Antão, que andasse no Estreito até Abril, e que se recolhesse a Ormuz, e que tomasse entrega da fortaleza, porque acabava D. Alvaro de Noronha seu tempo, e que entregasse a Armada a Dom Diogo de Noronha, que sá estava pera andar nella até Outubro, e que se recolhesse a Goa.

Despedida esta Armada, voltou o Viso-Rey pera Baçaim, aonde lhe chegáram novas de Cochim, que os Reys de Diamper, e Pimenta continuavam na guerra contra o de Cochim, e que deixava de correr a pi-

menta pera as náos.

Vendo o Viso-Rey quão necessario era acudir áquellas cousas, elegeo a Francisco Barreto, que acabára de ser Capitão de Baçaim, (a quem succedeo Francisco de Sá de Menezes, dos oculos,) e lhe deo todos os seus poderes, assim na Justiça, como na Fazenda, com titulo de Governador, pera em quanto estivesse em Cochim correndo com a carga das náos. Francisco Barreto se partio logo, e levou vinte navios ligeiros, e de sua jornada adiante daremos razão. Esta eleição soi muito estranhada de alguns Fidalgos, que falláram nella em público, principalmente D. Diogo de Almeida, silho do Con-

Contador mór, e Francisco de Sá, dos oculos, e outros, que cuidavam merecer melhor aquelle lugar. O Viso-Rey ficou em Baçaim dando despacho a muitas cousas, e esperando pelas segundas novas de Ormuz. E havendo perto de hum mez que alli estava, vieram novas de Pero Lopes de Sousa, Capitão de Dio, que era falecido, que o Viso-Rey tinha deixado enfermo; e por não haver provídos, commetteo o Viso-Rey com ella a D. Diogo de Almeida, que a acceitou, dizendo » que agora que o serviço de » ElRey tinha delle necessidade, acceitava » a serventia da fortaleza, de que elle enjei-» tára seis annos; porque soubesse ElRey » que o não fazia por cubiçoso, que bem se » via que hia a servir, e não a fazer pro-» veito.

### CAPITULO VII.

De como Diogo de Mello, Capitão de Ceilão, prendeo Tribuly Pandar pai de El-Rey: e das cousas que neste tempo acontecêram em Malaca no principio da Capitanía de D. Alvaro de Taíde.

Succedêram tantas cousas juntas neste mesmo tempo, que não foi possível poder continuar com ellas por sua ordem, porque as mais importantes, e substanciaes lhes occupáram o lugar; e assim daremos a estas

hum pequeno de vago, pera continuarmos com as que succedêram na entrada deste verão, assim em Ceilão, como em Malaca; e por isso continuaremos com ellas juntas, cousa de que sempre sugimos, porque tra-balhámos muito pelas separar, e contar per si pera se acharem divididas quando se buscarem. Mas aqui não guardaremos agora esta ordem, porque he assim necessario. E continuando com as cousas de Ceilão, falecido D. João Henriques, depois de estarem concertados com Tribuly Pandar, e com ElRey seu filho pera irem contra o Madune, suc-cedeo Diogo de Mello Coutinho, (como atrás fica dito no Capitulo XIX. do Liv. IX. desta sexta Decada,) que tanto que tomou posse da fortaleza, achando nas instrucções que o Viso-Rey deixou a D. João Henriques, que prendesse o Tribuly, tratou de o fazer, sem dar conta a pessoa alguma. E vendo-se com ElRey, she pedio, e requereo » que mandasse vir seu pai a Cota, porque » tinha que fallar com elles ambos cousas » que cumpriam ao serviço de ElRey de Por-» tugal. » ElRey havendo que Diogo de Mello não bulliria com elle, mandou chamar o pai, que veio logo a Cota. Diogo de Mello tanto que soube ser chegado, estando em Columbo, se foi lá, e em casa de ElRey o prendeo, sem ElRey bullir comsigo, e o

levou pera Columbo, e o metteo em huma torre, que servia de guardar a polvora, e lhe lançou huma forte adoba de ferro.

e lhe lançou huma forte adoba de ferro.

A mulher de Tribuly, mai de ElRey, tanto que vio o marido prezo folicitou a mór parte da gente da Cota, e se sahio della, e se soi pera o lugar de Reigão, donde tratou de sua soltura; e havendo tres dias que isto tinha succedido, chegou D. Duarte Deça, que hia por Capitão, e logo tomou posse de Columbo. ElRey se soi ver com elle, e lhe pedio que soltasse seu pai, o que elle não quiz fazer, antes lhe estreitou a prizão: e assim o deixaremos até seu tempo, por continuarmos com as cousas de Malaca.

O Abril passado, como fica dito no Capa XIX. do IX. Liv., deixámos embarcado pera aquella fortaleza D. Alvaro de Taíde, porque nella succedia a seu irmão D. Pedro da Silva, que tinha ainda hum anno por servir, e quiz D. Alvaro de Taíde anticiparse tanto, e ir esperar lá aquelle tempo, por se tirar das despezas de Goa, e o Viso-Rey lhe passou Provisões de Capitão mór do mar de Malaca, e de todas aquellas partes; e segundo nos parece, que o isentou nas coufas da Armada da jurdição de seu irmão.

Chegado elle áquella fortaleza foi bem recebido do irmão, e dos moradores, que logo no Julho feguinte dia da Visitação o

ele-

elegêram por Provedor da Misericordia. E como D. Pedro da Silva estava mal quisto de todos, e D. Alvaro de Taíde lhe hia succeder, começáram os moradores a continuar com elle, e grangeallo. Tomado D. Pedro da Silva disto, e de outras cousas que com isso succedêram, quebrou com o irmão, e chegaram a se desordenarem, e a descomporem hum com o outro; e D. Pedro da Silva clamava, e dizia » que seu irmão com » capa de misericordia lhe hia roubar a sua » fortaleza. » Assim, que estando na mór rotura que podia ser, em sim de Outubro chegáram as náos da India, em que hia o Licenciado Francisco Alvares tomar a residencia de D. Pedro da Silva, com que logo começou a correr.

O Padre Mestre Francisco, da Companhia, estava concertado com Diogo Pereira para vir da Sunda, aonde estava a o tomar áquella Cidade pera o levar á China. Diogo Pereira como foi tempo veio esperar seu recado ao Estreito de Sincapura, onde o Padre she escreveo que esperava por elle. Com este recado se foi a Malaca, e surgio naquelle porto, e o Padre começou a embarcar o seu sato pera se partirem. D. Alvaro de Taíde, ou porque tivesse algum escandalo de Diogo Pereira, ou porque quizesse dar os proveitos daquella viagem a hum

# DEC. VI. LIV. X. CAP. VII. 445

homem de sua obrigação, mandou-lhe di-zer, que não havia de ir na sua não áquella viagem, porque cumpria assim ao servi-ço de ElRey. Diogo Pereira como a náo era sua, e viera alli só a tomar o Padre Mestre Francisco, allegou de seu direito, fem lhe valer cousa alguma, nem lhe poder ser bom o Licenciado Francisco Alvares, porque aquellas cousas eram no mar, aonde D. Alvaro de Taíde tinha toda a jurdição. A isto acudio o Padre Mestre Francisco, e Bernaldim de Sousa, e outras pessoas; mas todas não pudéram acabar cousa alguma, sem poderem tirar D. Alvaro de sua teima; antes metteo na náo hum homem de sua obrigação, chamado Affonso de Rojes, que soi na não, e Diogo Pereira ficou em terra. Tão escandalizado ficou deste negocio o Padre Mestre Francisco, que ao embarquar no caes sacudio os capatos, dizendo: » que nem o pó de tão má terra » queria levar comfigo.»

D. Pedro da Silva sentio tanto aquelle negocio, por ser seito a hum Religioso daquella sorte, que largou a sortaleza, e a entregou nas mãos do Licenciado Francisco Alvares, dizendo, que não queria mais ser Capitão. E assim sicou Francisco Alvares servindo alguns mezes que lhe faltavam, e depois entregou a Capitanía a D. Alvaro

de

de Taíde. Tanto que este Fidalgo tomou posse da sortaleza, logo mandou tomar os lemes a todas as náos que havia no porto, assim de ElRey, como de partes, dizendo que tinha novas do Achém, fobre o que teve algumas razões com Bernaldim de Sousa, porque lhe não quiz dar o da sua caravela, ficando quebrados, fendo d'antes grandes amigos. Estava alli huma náo que hia pera a Sunda, de que era Capitão Gonçalo Vaz de Carvalho, a quem o Viso-Rey deo aquellas viagens. D. Alvaro de Taíde lhe disse, que eram suas, que o Viso-Rey lhas não podia dar, e que os Capitães de Malaca estavam de posse de as mandar fa-zer por sua conta; que cumpria ao serviço de ElRey sicar naquella fortaleza, porque esperava por Achens; e mandou metter na náo hum criado seu, chamado foão Pedrosa, e disse a Gonçalo Vaz de Carvalho, que bem podia mandar trazer por sua conta certos bares de pimenta. Gonçalo Vaz vendo aquella semrazão dissimulou; e sendo tempo em que a náo se havia de partir, mandou metter em segredo dez, ou doze sol-dados nella, que se escondêram em huma camara, e o dia que se havia de fazer á véla pedio licença a D. Alvaro de Taíde pera ir a ella, e mandar recolher as suas ancoras, e as amarras. D. Alvaro lha deo, e

### DEC. VI. LIV. X. CAP. VII. 447

elle se foi á náo, e levada a ancora, e soltas as vélas fahíram os foldados da camara, e tomáram o criado de D. Alvaro nos braços, e deram com elle em hum balão, e o mandáram pera Malaca. D. Alvaro como soube o caso ficou tão apaixonado, que esteve pera ir até a Sunda apôs a náo; mas Gonçalo Vaz de Carvalho foi fazer sua viagem. Bernaldim de Sousa, como D. Alvaro tinha tomados os lemes a todas as embarcações, e estavam quebrados o Capitão, e elle, mandou dissimuladamente embarcar o seu fato; e o dia em que esperava de se fazer á véla, tendo prestes de noite huma em-barcação ligeira, se embarcou nella, e pas-sando pela praia, onde os lemes estavam, dando cabo ao seu, deo com elle no mar, e o levou á caravela, e mettendo-o em seu lugar, deo logo á véla.

Ao outro dia pela manha deram logo rebate a D. Alvaro, que foi sua paixao tanta, que se foi ao caes, e se embarcou em huma susta, e soi apôs Bernaldim de Sousa, e chegando a elle, lhe brádou que amainasse. Bernaldim de Sousa lhe disse, » que » se recolhesse, e se fosse pera a sua fortam leza, que aquelles seitos eram de mancem bo. » Em sim passadas algumas razões, Dom Alvaro se recolheo a Malaca, e mandou sazer hum Termo, em que houve Bernaldim

de

de Sousa, e todos os que com elle hiam por alevantados; e toda a fazenda que lhe ficou, que era muita, e vinha repartida pelos galeões de Maluco, tomou, e a julgou por perdida, e a carregou pera ElRey, e a mandou entregue a pessoas abonadas pera na India a darem ao Viso-Rey. D. Pedro da Silva se embarcou poucos dias depois no galeão Sant-Iago, em que tinha ido ao soccorro de Malaca João Henriques, e D. João Coutinho no seu galeão, e todas as mais náos. E o Licenciado Francisco Alvares tambem se embarcou nesta companhia com a residencia de D. Pedro da Silva, e com huma devassa que tirou das cousas de D. Alvaro de Taíde.

D. Pedro da Silva se encontrou no mar com Bernaldim de Sousa, que cuidou que se tomasse do que elle tinha passado com seu irmão; mas elle hia muito longe disso, por lhe parecerem muito mal aquellas cousas, e salvando-se foram juntos até Ceilão, e desembarcáram em Gale, e dalli foram por terra a Columbo, onde se detiveram alguns dias, indo visitar á prizão Tribuly Pandar, e o consoláram, e se lhe offerecêram pera fallarem ao Viso-Rey em seus negocios; e depois de tomarem algumas cousas necessarias, se embarcáram, e partíram pera Cochim. E porque nos esqueceo de con-

LI-

# DEC. VI. LIV. X. CAP. VII. 449

tinuar com D. Rodrigo de Menezes que veio de Maluco, e teve aquellas disserenças com Bernaldim de Sousa, o faremos aqui-

Chegados elle, e Bernaldim de Sousa a Malaca, sempre se sicou Bernaldim de Sousa temendo delle, porque se houve elle por muito affrontado do modo com que procedeo com elle. E ficando assim em Malaca, sem se encontrarem, veio D. Rodrigo a adoecer de humas febres, e o dia que tomou a purga, foi ella tal, que começou a arder por dentro, e a gritar por agua, dizendo que se lhe abrazavam as entranhas, e com esta angustia morreo logo. Não deixou de suspeitar que Bernaldim de Sousa peitára o Boticario pera lhe dar peçonha, e não faltou quem o escrevesse ao Viso-Rey. Foi este D. Rodrigo filho de D. Antão de Almada, Capitão da Cidade de Lisboa, e estava despachado com a Capitanía de Dio; era bom Fidalgo, e de muito grande opinião, e bom cavalleiro.

### CAPITULO VIII.

Das cousas, que acontecêram a Francisco Barreto em Cochim: e de como D. Pedro da Silva, e Bernaldim de Sousa chegáram a Goa: e do que o Viso-Rey Dom Affonso de Noronha sez.

DEixámos atrás no Cap. VI. deste deci-mo Livro Francisco Barreto partido de Baçaim; e seguindo sua jornada, tomou Goa, onde se deteve pouco, e passou adiante até Cochim, onde começou a tratar da carga das náos, pera que faltava pimenta; porque aquelles Principes Malavares do Chembe, e Bardela lhe impediam a passagem, e traziam nos rios suas manchuas, de que andava por Capitão mór hum Malavar, Christão nascido em Cochim, chamado Vasco. Este por faber muito bem aquelles esteiros, como quem se creou nelles, dava-nos mór trabalho, que se fora huma Armada muito poderosa; porque elle só bastou pera pôr toda a Cidade em revolta, e ainda a Armada de Francisco Barreto, (porque pela falta da pi-menta lhe foi necessario acudir aos rios com toda a Armada.) Vasco andava em huma manchua muito ligeira de dous lemes; e como aquellas Ilhas são muito retalhadas de esteiros, estreitos, e intrincados, elle só sal-

# DEC. VI. LIV. X. CAP. VIII. 451

teava os mercadores que vinham com pimenta, e mettia toda a Armada cada hora em affrontas, porque andava no meio della, de esteiro em estreiro, de Ilha em Ilha, sem Ilhe poderem fazer damno algum. E quando os nossos estavam mais descuidados, dava de supito nos navios, e passava por elles, e lhes deitava muitas panelas de polvora, com que os abrazava, e tratava mal; porque por sua muita ligeireza chegava quando queria, e recolhia-se quando lhe era neessas porque tanto remava pera trás, como pera diante; e como era tão ligeiro, e não dava volta pera fugir por ter dous lemes, não havia cousa que o pudesse alcançar.

Nisto se gastou todo o mez de Dezembro, e Francisco Barreto se recolheo a Coachim, deixando nos rios João Peixoto, Cavalleiro muito honrado, natural de Guimarães, por Capitão mór de dez, ou doze navios, pera sicar favorecendo alguma pimenta, que ainda corria. As náos foram-se cartegando com trabalho pela falta que havia de carga; e sendo já alguns dias de Janeito andados, chegáram os galeões de D. Pedro da Silva, e de Bernaldim de Sousa; e porque faltavam drogas pera a carga, comprou Francisco Barreto a Bernaldim de Sousa pera ElRey, quatrocentos e dezeseis quinta

Ff ii taes

taes de cravo a treze xerafins o quintal, çujo de páo, e bastão. E tambem tomou a outras pessoas o cravo que she pareceo, que se shes pagou muito bem. Tomada a carga, deram as náos á véla pera Portugal, e ti-

veram todas muito boa viagem.

Francisco Barreto mandou recolher os navios que trazia nos rios, e se partio pera a costa do Malavar, onde andou todo o resto do verão, e em Março se foi invernar a Goa. O Viso-Rey depois que no Norte deo ordem a muitas cousas, assim em Baçaim, como em Chaul, e que teve as segundas novas de Ormuz, deo á véla pera Goa, aonde chegou no fim de Fevereiro. Poucos dias depois delle chegáram os navios com D. Pedro da Silva, e Bernaldim de Sousa, e o Licenciado Francisco Alvares; e apresentando a residencia de D. Pedro da Silva, se lhe acháram culpas obrigatorias ao prenderem, e o mandáram livrar, e foi condemnado em alguma coufa.

O Viso-Rey despedio em Fevereiro Pero de Taíde Inferno com hum galeão, e dez navios de remo, com regimento, que sos fe ao Estreito de Meca esperar algumas náos do Achém, e que se fosse invernar a Ormuz, e que entregasse a Armada a D. Diogo de Noronha, que lá acharia. Bernaldim de Sousa achou em Goa cartas de ElRey,

mui-

### DEC. VI. LIV. X. CAP. VIII. 453

muito honrosas, e com ellas huma Patente, em que lhe fazia mercê da Capitanía de Ormuz, em que entraria logo, porque não havia provído algum diante delle: com a Patente foi logo requerer a posse ao Viso-Rey, que lhe elle não quiz dar, porque tinha por dar residencia; e além disto lhe tinham mandado culpas de Malaca, em que o culpavam na morte de D. Rodrigo de Menezes; e o Viso-Rey lhe disse, n que não » podia entrar na fortaleza sem primeiro dar » residencia, que nas náos que haviam de » partir lha mandaria tirar, e que então o » despacharia. » Não faltáram induzidores que lhe disseram, que o Viso-Rey o entre-tinha por não mandar tirar daquella fortale-za seu sobrinho D. Antão de Noronha, com outras cousas que bastáram pera quebrar com Viso-Rey, se tivera menos prudencia; mas elle dissimulou tudo, e não se quiz dar por aggravado do Viso-Rey, antes sempre o acompanhou; e assim o Viso-Rey soi tão grande seu amigo, que todos os negocios de importancia praticava primeiro com elle que com os outros Fidalgos, e lhe fazia tudo o que lhe pedia, e dava cargos, e despachos a muitas pessoas por sua ordem. Era Bernaldim de Sousa muito avisado,

Era Bernaldim de Sousa muito avisado, facil, e de grande conversação. E tanto, que os mais dos dias Santos, e Domingos

ajuntava quinze, e vinte de cavallo seus vizinhos, e amigos, casados todos, (porque geralmente era muito bem quisto,) e elle com elles vestido de loba azul de chamalote, cingido pela cinta, com hum barrete vermelho na cabeça, ( porque os Fidalgos daquelle tempo não punham sua vaidade em capotes, e calças, senão em muitos soldados recolhidos em suas casas,) e com todos de cavallo sahia ao terreiro do Paço, e tanto que o Viso-Rey chegava á janella, acenava-lhe com a mão, e lhe dizia: » Ah » Senhor, sahi cá pera fóra, no campo de » S. Lazaro vos espero; » e voltava com sua companhia pera elle. O Viso-Rey mandava tocar a cavaigar, e com todos os Fidalgos se hia ao campo, e lá lhe sahia Bernaldim de Sousa com os companheiros de emboscadas, e escaramuçavam, e folgavam; e como cançavam, deitavam-se na relva, e conversavam com discursos graves, praticando sobre os negocios da India, e dalli se recolhiam. E esta facilidade dos Viso-Reys daquelle tempo obrigava aos homens a muitas cousas.

Era tão pontual, que andando passeando em hum cavallo, que tinha muito formoso, passou por elle hum casado, rico, e grande seu amigo, e lhe disse » se que-» ria vender aquelle cavallo, que lhe faria

» dar

# DEC. VI. LIV. X. CAP. VIII. 455

» dar muito dinheiro por elle. » Elle lhe respondeo, que não. E virando-se pera outro Fidalgo, que andava com elle, disse:
» Má terra he a India, parece-vos que em
» Portugal me perguntára ninguem, se que» ria vender o meu cavallo em que andasse? »
Trouxemos isto, porque vimos este primor
tão trocado, que os mesmos Fidalgos andavam pelas ruas convidando com os seus

cavallos pera lhos comprarem.

O Viso-Rey começou a entrar no despacho das cousas de Malaca, e Maluco, e mandou o Licenciado Gaspar Jorge, que era Desembargador, pera ir a Malaca devassar do caso da morte de D. Rodrigo de Menezes, (porque a residencia de Bernaldim de Sousa das cousas de Maluco já lá era encommendada ao Ouvidor,) e pera tirar devassa dos casos de D. Alvaro de Tasde. E despachou D. Jorge Deça, que era provido da Capitanía da carreira de Maluco, e lhe deo hum galeão com muitos provimentos pera aquella fortaleza. E assim despedio alguns Capitães com soldados pera irem invernar a Cochim, e a Cranganor. Depois destes navios partidos pera fóra se cerrou o inverno.

#### CAPITULO IX.

De huma Armada de Malavares, que foi à costa da Pescaria, e dos damnos que por ella andou fazendo: e de como Gil Fernandes de Carvalho armou alguns navios à sua custa, e a foi buscar: e de como encontrou esta Armada, e pelejou com ella, e a desbaratou, e tomou.

D Epois de Francisco Barreto ser partido da costa do Malavar pera Goa, que foi em Março, offerecco-se hum Rume, que vivia a soldo do Camorim, a ir esperar as náos de Bengala, e saquear toda a costa da Pescaria, e as Cidades de Negapatão, e São Thomé, promettendo-lhe humas muito grandes prezas. E como o Camorim neste negocio do mar nunca entra com cabedal algum, mais que com licença pera quem quizer armar navios o poder fazer, a deo facilmente a este, a quem logo se lhe offerecêram pera esta jornada muitos, e se começáram a negociar de navios, artilheria, munições, e soldados; e em poucos dias se ajuntáram de differentes portos quatorze navios mui formosos, e mui bem petrechados, e com todos se fez o Rume á véla, indo elle em huma galeota latina grande, e possante; e fazendo-se na volta do Sul, passáram o ca-

bo

bo do Çamorim, e correndo a costa da outra banda, chegáram ao porto de Ponicale, aonde estava por Capitão Manoel Rodrigues Coutinho, Fidalgo honrado, que alli tinha sua mulher, e familia, e pera sua guarda tinha hum forte de taipa, que cercava a povoação, que era de Christãos; e assim elle era Capitão de toda aquella costa da Pescaria.

Está esta povoação de Ponicale em huma parte, e ficou em Ilha, (porque era toda cercada de agua.) Chegada esta Arma-da, lançou logo o Rume em terra perto de quinhentos homens pera irem commetter a povoação. Manoel Rodrigues Coutinho acudio á praia com setenta Portuguezes que alli havia, em que entravam alguns Cavalleiros muito honrados; e com os Christãos da povoação, que acudíram com suas armas, remettêram com os inimigos, e traváram com elles huma formosa batalha, em que os nossos peleijáram mui bem, assinalando-se antre todos hum Antonio Franco de Gusmão, que levava a bandeira, ou guião; porque pondo-se diante de todos, como hum leão endireitou com hum Abexim, que trazia a bandeira do Rume; e liando-se com elle, o tomou, e deo com elle no chão, e o matou ás punhaladas, e tomando-lhe a bandeira, remetteo de novo com

os inimigos, seguindo-o todos os Portuguezes, e de feição apertáram com elles, que os fizeram lançar ao mar. O Rume que estava na prôa da sua galeota, vendo o estava na prôa da sua galeota, vendo o estava dos seus, e a sua bandeira perdida, e o pequeno número dos nossos, começou a brádar com os seus, affrontando-os, e estava com os seus, affrontando-os, e estava com os seus. pancando-os, fazendo-os lançar outra vez ao mar; e elle com toda a mais gente, que seriam perto de mil e quinhentos por todos, se poz em terra. Os nossos vendo a multidão dos inimigos, desamparáram os mais delles ao Capitão, e foram-se recolhendo pera a povoação. Manoel Rodrigues Coutinho ficou com só dezesete companheiros, em que entravam Nuno Pita, Antonio Camelo seu irmão, Estevão de Lemos, e Antonio Franco; mas com estes tão poucos fez rosto aos inimigos, porque a honra não lhes dava lugar pera lhes virarem as costas. Vendo todavia Nuno Pita que aquillo parecia mais temeridade que esforço, chegou-se a elle, e tomando-o por hum braço, lhe disse: » Que adeterminais. Senhor è não vedes quão pou-» determinais, Senhor? não vedes quão pou-» cos somos? pera que he perdermo-nos em » cousa que não ganhamos honra? recolha-» mo-nos, e ponhamos em cobro vossa mu-» lher, e filhos, que he o que mais impor-» ta. » Manoel Rodrigues Coutinho ouvindo aquillo, foi virando com os companheiros, que nunca o deixáram, e de quando em quando fazendo rosto aos inimigos com as espingardas, com que derribáram alguns, e quiz a desaventura que déssem huma espingardada a Manoel Rodrigues Coutinho, de que cahio logo; mas os companheiros o leváram nos braços, e o recolhéram pera a povoação, que acháram já despejada; porque como víram ir os primeiros em desbarato, logo todos se passáram da outra banda do Estreito, que eram terras de Bisme Naique, hum vassallo do Rey de Canará. Manoel Rodrigues Coutinho mandou tambem passar sua mulher, e silhos, e elle com os que o seguiram tambem o sizeram.

Os Mouros entráram na povoação, e a roubáram, e escaláram, tomando toda a fazenda que Manoel Rodrigues Coutinho, e os mais Portuguezes alli tinham, porque não salváram mais que o que leváram sobre si. Os Malavares depois que escaláram, e roubáram tudo, se tornáram a embarcar, e se

foram pela costa adiante.

O Bisne Naique da outra banda, tanto que teve rebate daquelle negocio, acudio com sete, ou oito mil homens; e achando todos os Portuguezes nas suas terras, dando-lhes a cubiça de hum grande resgate, lançou mão de todos, e os prendeo. Manoel Rodrigues Coutinho despedio recados mui

apref-

apressados a Cochim, tratando de seu resgate com o Naique, (que porque se resgatassem mais depressa, e melhor, os tratou muito mal, e lhes estreitou as prizões.) Os recados que partíram pera Cochim, foram em poucos dias na Cidade, e se deram ao

Capitão.

Estava então naquella Cidade de Cochim Gil Fernandes de Carvalho, que havia pouco era chegado, depois daquelle honroso,
e esforçado feito que fez em Malaca em
tempo de D. Pedro da Silva, Capitão daquella fortaleza; e havida aquella grande vitoria, (como dissemos atrás no Cap. IX. do
Liv. IX.,) se tornou pera Quedá a fazer seu
negocio; e depois de carregar de pimenta,
se foi a Bengala, onde a vendeo, e carregou de outras fazendas com que era chegado.

Correndo as novas por Cochim da Armada Malavar, e do negocio de Ponicale, poz toda aquella Cidade em revoltas, porque bem entendêram que não havia alli de parar o mal. Gil Fernandes de Carvalho se foi logo á Camara, onde estavam os Vereadores, e Capitão, e lhes disse, a que elle pestava muito prestes pera acudir áquelle nepocio, porque pera o serviço de Deos, e de ElRey tinha muito dinheiro, e muita pobrigação, e vontade; que lhe déssem na-

vios a

## DEC. VI. LIV. X. CAP. IX. 461

» vios, e artilheria, que elle não tinha; que » todos os soldados, e mantimentos elle os » embarcaria á sua custa, porque pera aquel-» las, e outras semelhantes necessidades que-» ria o que tinha. » A Cidade lhe agradeceo muito aquelle serviço, que queria fazer a Deos, e a ElRey, e lhe disse: » que » lhe dariam quatro navios, e artilheria pe» ra elles. » Gil Fernandes de Carvalho lhos acceitou, e logo se foi pôr na praça, onde se fazem os leilões, armando meza, e mandando lançar pregões, offerecendo de sua casa dez pardáos a cada soldado, que com elle se quizesse embarcar: e assim começou a pagar a todos os que acudíram, que foram cento e setenta; e por outra parte mandou comprar todos os mantimentos, e cousas necessarias, que se embarcáram logo nos quatro navios, que a Cidade lhe mandou pôr no caes. Gil Fernandes de Carvalho mandou negociar pera sua pessoa huma formo-sa galeota, o que tudo se fez em tres dias, e se embarcou no sim de Abril.

Dada á véla, foi seguindo sua derrota até dobrar o cabo do Camorim, e de longo da costa foi na demanda dos parós, e chegou a Calecare, onde os inimigos estavam, e como hia com vento escaço, não pode dobrar a restinga, em que se perdeo Manoel de Macedo, (como na quarta Decada no

Cap.

Cap. XI. do Liv. VII. temos dito.) Hum Capitão de hum navio da sua companhia, que se chamava Lourenço Coelho, natural de Tangere, que hia diante, foi desatentadamente varar por sima da ponta da restinga, onde ficou em fecco. O Rume Capitão mór dos Malavares, que estava da outra banda, vendo varar aquelle navio, mandou sinco, ou seis a elle pera o tomarem. Chegáram estes navios, e acháram os nossos mettidos no seu, sem nunca o quererem largar, e abalroando-o por todas as partes, tiveram com elle huma formosa batalha á vista de Gil Fernandes de Carvalho, que lhe não pode soccorrer por ser o vento contrario, e muito rijo. Lourenço Coelho com seus companheiros, posto que estavam em secco com o navio, quando se viram abalroados, puzeram-se em defensão, e fizeram tudo o que o valor Portuguez lhes pedia, sustentando-se em damno dos inimigos muites horas. Mas como onúmero era tão desigual, e elles não se quizeram render, soram todos mortos á espada, ficando só hum muito atassalhado, que se metteo debaixo do jugo da fusta.

Vencida a batalha por elles, deram os inimigos cabo ao nosso navio, e o tiráram pera fóra, e o leváram á vista de Gil Fernandes de Carvalho, que lhe não pode va-

ler.

# DEC. VI. LIV. X. CAP. IX. 463

ler. Gil Fernandes de Carvalho voltou pera a Ilha das Lebres, que era perto, onde achou hum navio de Portuguezes; e tomando-o comsigo ao outro dia, quiz nosso Senhor (por ser vespera do seu Triunso da Ascensão, que soi aos quatorze dias do mez de Maio) que se mudasse o tempo, e lhe sicasse prospero, e dando á véla soi em busca dos inimigos. E ao outro dia pela manda se a constant de servicios de nhã, que era de sua gloriosa Ascensão, houve vista da Armada inimiga junto do lugar de Calecare, e pondo-se em armas, a foi demandar, e accommetteo com grande determinação, pondo elle a prôa na galeota do Rume, dando-lhe aquella primeira furriada com que lhe matáram muitos, e lançandose dentro com os seus, teve huma muito arriscada batalha, porque o Rume era muito cavalleiro, e levava perto de duzentos homens na sua galeota. Os outros quatro na-vios da nossa companhia tambem abalroáram cada hum com o seu, e depois de grandes refertas os rendêram, e investiram outros. Gil Fernandes de Carvalho depois de muitas horas, e de ter feito grande estrago nos inimigos, deo com os mais ao mar, onde tambem se salvou o Rume, e se soi pera a terra que era perto.

Rendida aquella galeota, que era amais importante, se soi metter no meio das ou-

tras, e ás falcoadas desapparelhou duas; e envestio com outras, que logo se lhe despejáram, sicando-lhe os navios nas mãos. Em sim, quando soi sobre a tarde toda a Armada era rendida, e os navios sicáram em poder dos nossos, sem escapar hum só, que até a susta de Lourenço Coelho soi tomada com o soldado ainda vivo, que se tinha estapar hum so soldado ainda vivo, que se tinha estapar hum so soldado ainda vivo, que se tinha estapar hum so soldado ainda vivo, que se tinha estapar hum so soldado ainda vivo, que se tinha estapar hum so soldado ainda vivo, que se tinha estapar hum so soldado ainda vivo, que se tinha estapar hum so soldado ainda vivo, que se tinha estapar hum so soldado ainda vivo, que se tinha estapar hum so soldado ainda vivo, que se tinha estapar hum so soldado ainda vivo, que se tinha estapar hum so soldado ainda vivo, que se tinha estapar hum so soldado ainda vivo, que se tinha estapar hum so soldado ainda vivo, que se tinha estapar hum so soldado ainda vivo, que se tinha estapar hum so soldado ainda vivo, que se tinha estapar hum so soldado ainda vivo, que se tinha estapar hum so soldado ainda vivo, que se tinha estapar hum so soldado ainda vivo, que se tinha estapar hum so soldado ainda vivo, que se tinha estapar hum so soldado ainda vivo, que se tinha estapar hum so soldado ainda vivo, que se tinha estapar hum so soldado ainda vivo, que se tinha estapar hum so soldado ainda vivo, que se tinha estapar hum so soldado ainda vivo, que se tinha estapar hum so soldado ainda vivo, que se tinha estapar hum so soldado ainda vivo, que se tinha estapar hum so soldado ainda vivo, que se tinha estapar hum so soldado ainda vivo, que se tinha estapar hum so soldado ainda vivo, que se tinha estapar hum so soldado ainda vivo, que se tinha estapar hum so soldado ainda vivo, que se tinha estapar hum so soldado ainda vivo, que se soldado ainda vivo, que se soldado ainda vivo.

condido debaixo do jugo.

Alcançada tão grande vitoria, foi-se Gil Fernandes de Carvalho pera a costa de Negapatão, pera onde levou todos os navios, e invernou naquella Cidade. Estas novas corrêram logo a Cochim, e dahi a Goa, e soram tão estimadas, e sestejadas, que lhe sizeram logo cantigas, que se cantavam nas folías, (que então havia muitas, porque tudo o daquelle tempo era alegria, e boas venturas,) e dizia huma: » Gil Fernandes » de Carvalho tomou os parós a quinze de » Maio. »

O Bisme Naique, tanto que soube da grande vitoria que a nossa Armada houve dos Malavares, logo se concertou com Manoel Rodrigues Coutinho no resgate das pessoas de todos, e os largou, sicando-lhe em refens do preço o Padre Henrique Henriques da Companhia, e depois de serem em Punicale, ajuntáram o dinheiro, e o mandáram. Os Paravás (que são os Pescadores do

al-

## DEC. VI. LIV. X. CAP. X. 465

aljofar daquelle lugar) vendo que Manoel Rodrigues Coutinho ficava muito pobre, lhe deram de serviço hum dia de pescaria, que foram fazer á sua conta; e foi sua ventura tal, que lhe rendeo sete, ou oito mil pardáos. Gil Fernandes de Carvalho tomou nos parós toda a fazenda de Manoel Rodrigues Coutinho, e dos mais Portuguezes, e o que pode salvar das mãos dos soldados, que foram os vestidos, e joias de sua mulher, e algumas peças, que tudo lhe mandou.

#### CAPITULO X.

Do que aconteceo a D. Antão de Noronha na jornada até Ormuz: e do que fez Pirbec tanto que chegou a Baçorá: e do que mais passou D. Antão de Noronha, até entregar a Armada a D. Diogo de Noronha.

P Artido D. Antão de Noronha com a Armada pera Ormuz, (como atrás diffemos no Cap. VI. deste X. Liv.) cursando-lhe sempre bons tempos, chegou áquella fortaleza no sim de Novembro, aonde já havia mais de hum mez que D. Diogo, e D. Antonio de Noronha eram chegados. O Capitão D. Alvaro de Noronha lhe sez grande recebimento, e o povo todo, que ainda estava assombrado das galés. D. Antão de Couto, Tom. III. P.II. Gg No-

Noronha despedio logo Gomes de Siqueira, e Luiz de Aguiar (dous grandes Catureiros) pera irem até dentro de Baçorá vigiar as galés, dando-lhes por regimento, que hum lhe trouxesse novas do que achasse, e o outro se deixasse ficar lá até seu recado, ficando D. Antão negociando, e provendo a sua Armada de novo.

Aqui se conta delle huma cousa, que se lhe notou a grande prudencia, e artificio, como elle realmente tinha; e foi esta. Costumavam os Reys de Ormuz, quando chegava algum Capitão mór áquella fortaleza, mandallo visitar com presentes de brincos, e curiosidades, conforme á pessoa, e á Armada que leva; e porque D. Antão de Noronha por ambas aquellas cousas havia que estava no segundo lugar da India, querendo que todos o estimassem nisso, sabendo que El-Rey o havia de mandar visitar com hum presente, quiz que fosse maior que todos os que até então mandára aos Capitães que alli tinham vindo; e pera isso se fiou de hum Letrado que alli estava por Veador da Fazenda, que era de sua obrigação, e grande amigo de ElRey. Este estando hum dia praticando com ElRey, lhe deo elle conta do presente que queria mandar a D. Antão de Noronha. O Bacharel lhe disse » que lhe » mandasse o maior, e o mais rico que pu-» def-

# DEC. VI. LIV. X. CAP. X. 467

» desse, que elle faria com D. Antão que » lho tornasse depois, porque não queria » mais que acreditar-se com os homens; e » que pera segurança disso lhe daria hum as-» signado do mesmo D. Antão, e outro seu. » ElRey o fez assim; e estando hum dia Dom Antão de Noronha com D. Diogo de Noronha, D. Antonio, e todos, ou os mais dos Fidalgos, e Cavalleiros de fua Armada, chegou a visitação de ElRey, e o presente, que valia dez, ou doze mil cruzados, porque era hum sio de perolas riquissimo, algumas peças de ouro, e prata curiosas, alcatifas grandes, e pequenas, mui finas, e outras cousas. Acceitado o presente em público, tanto que foi noite o tor-nou a mandar a ElRey pelo Bacharel, que recolheo os assignados, que disto lhe tinha passado. Contamos isto, porque he necessario pera outras cousas que adiante havemos. de tocar, e agora os deixaremos por hum pouco, porque he necessario continuar com o Pirbec.

Partido este Turco de Ormuz com o recheio que dissemos, foi ter a Baçorá, onde se deixou sicar. O Baxá de Baçorá tanto que soube que elle desembarcára em Mascate, e Ormuz contra o regimento do Turco, despedio logo pela posta recado disso a Constantinopla. Disto soi avisado o Pirbec; e co-

Gg ii

mo

mo era sagaz, e prudente, tomou todo o recheio de Mascate, e de Ormuz, e Lareca, que montaria mais de hum milhão de ouro, e embarcou tudo em tres galés ligeiras, e ferrolhou nellas todos os Portuguezes que cativou em Mascate, e partio-se de Baçorá com tenção de se ir a Constantinopla deitar aos pés do Turco com todas aquellas riquezas, pera com isso o abrandar; porque estava certo que se esperasse recado seu em Baçorá, que lhe havia de mandar

cortar a cabeça.

Partido de Baçorá, tomou a derrota de longo da costa de Arabia; e tanto ávante como Catisa, de noite deo huma das galés em huma restinga, onde se dessez, e espedaçou; como isto era de noite, e os Portuguezes que hiam afferrolhados não sabiam a terra, receando de se affogarem, se deixáram sicar na galé já desafferrolhados. Pirbec que hia diante achando logo a galé menos, tornou a voltar atrás; e chegando á restinga, achou a galé quebrada, e toda a gente nella, e deitando barquinhas sóra, mandou recolher todos, e os Portuguezes que foram tão mosinos, que podendo-se salvar em terra, que era perto, se deixáram sicar. Os Turcos recolhêram as mais das cousas da galé, e foram seguindo sua derrota.

Os nossos navios, que andayam vigiando

### DEC. VI. LIV. X. CAP. X. 469

as galés, tanto que fahíram de Baçorá, logo houveram vista dellas, e deixou-se ficar o Siqueira vigiando-as, indo sempre á sua vista; e o Luiz de Aguiar se foi com recado a Ormuz com a mór pressa que pode; e chegando áquella fortaleza, deo rebate a Dom Antão de Noronha, que logo se embarcou com muita pressa, e com elle D. Diogo, e D. Antonio de Noronha; e ao partir de Ormuz chegou a elles o Siqueira, e lhes difse, que as galés hiam de longo da costa de Arabia pera fóra. D. Antão tornou a voltar apôs ellas; e indo os galeões a meia boroa, e a Armada de remo de longo da costa, e diante de todos o Siqueira, e Aguiar, pera descubrirem todas as enceadas, porque lhe não ficassem atrás. Era isto no mez de Fevereiro, em que cursão os ventos Xamais, que são os Noroestes, que dentro naquelle Estreito são mui tormentosos; e assim teve a Armada tanto trabalho, que esteve perdida com huma tormenta desfeita que lhe deo, com que corrêram com vélas pequenas até defronte de Mascate; e sendo vista a Armada da terra, lhe sahio Fernão Dias Cesar em hum terranquim, e disse a D. Antão de Noronha, que o dia d'antes passáram as duas galés á vista da terra. D. Antão mandou dar todas as vélas, e as foi seguindo, mandando diante os navios de remo pera as emba-

raçarem, se as achassem, e chegou até o cabo de Resolgate sem haver vista dellas. Alli tomou parecer sobre o que faria, e se as seguiria até o Estreito de Meca, e assentouse, que já não era monção, porque ventavam os Ponentes, e que a Armada não hia apercebida pera isso, mas que sosse esperar as náos de Judá na ribeira de Teve, e as recolhesse, e se sos fosse com ellas pera Ormuz; e assim o sez, que logo voltou pera aquella ribeira, aonde esteve até todo Abril, e ainda alguns dias de Maio, e recolheo todos os navios. Alli soi ter Pero de Taíde Inferno com toda sua Armada, estando Dom

Antão de Noronha pera dar á véla.

Este Fidalgo tanto que partio de Goa, foi demandar as portas do Estreito, onde esteve até áquelle tempo, sem lhe acontecer cousa notavel, nem haver vista do Pirbec, porque parece que passou de noite por elle. D. Antão de Noronha tanto que vio a sua Armada, teve com elle cumprimento sobre as bandeitas; e todavia Pero de Taíde tirou a sua, e o foi seguindo até Ormuz, aonde D. Antão de Noronha tomou posse da fortaleza, e entregou a Armada a D. Diogo de Noronha o Corcôs. Pero de Taíde Inserno achou hum regimento do Viso-Rey, em que lhe mandava entregasfe a sua Armada a D. Diogo de Noronha

Cor-

Corcôs, como logo fez, e se embarcou com elle por seu soldado no galeão S. Lourenço. D. Diogo tanto que tomou posse da Almada a mandou negociar, e reformar, e D. Antão de Noronha lhe sez paga aos soldados, e lhes ordenou mezas, que se lhes deram todo o tempo que alli estiveram. Dom Diogo de Noronha despedio alguns navios ligeiros pera andarem de Ormuz até Baçorá em paragens, pera haverem falla das galés, e lhe mandarem cada dous dias recado do que se lá passava.

#### CAPITULO XI.

De como Francisco Lopes de Sousa chegou a Maluco, e das cousas que fez: e de como faleceo: e das differenças que houve sobre quem succederia naquella Capitanía: e das cousas que sobre isso fez o Rey.

Danno passado partido de Malaca pera Maluco; e tendo boa viagem, chegou á fortaleza em Dezembro passado, e Balthazar Veloso lhe entregou a fortaleza, com cujas obrigações começou a correr; e a primeira cousa que fez foi apresentar a ElRey a Provisão do Viso-Rey, que tambem levou, em que mandaya, que nenhuma pessoa vendes.

desse cravo, nem o comprasse, senão de cabeça, e limpo de páo, e bastão, pelos inconvenientes que atrás dissemos. Este Rey como desejava de se mostrar muito leal a todos os mandados dos Viso-Reys, e Gover-nadores, mandou apregoar a Provisão por todas suas Ilhas; o que tomáram muito mal todos seus vassallos, assim pela muita perda que recebiam, como pelo muito grande trabalho que se lhes offerecia no alimpar do cravo; mas ElRey trabalhou tanto nisso, que os quietou, e sez com elles que obedecessem aos mandados do Viso-Rey; e asserciare loga a vandar o cravo lim sim começáram logo a vender o cravo limpo, e a carregar-se no galeão da carreira. Succedeo mais em sua entrada dizerem-lhe os Padres da Companhia, » que era serviço » de Deos mandarem com elles alguns Porn tuguezes ao lugar de Camafo (que era de n ElRey de Tidore) dividir, e apartar os n Christãos, que alli viviam, dos Mouros, e » Gentios, porque viviam todos misturados, » e muitos Christãos casados com Mouras, » e Gentias, e muitas mulheres Christans pe-» la mesma maneira; o que era contra a Lei » de Deos, e grande perturbação daquella » Christandade. » Isto praticou o Capitão com ElRey, e lhe pedio algumas corocoras pera mandar áquelle negocio com os Padres. ElRey lhe disse » que aquella obra era ta-

» manha, que se ambos se não achassem em » pessoa nella, não se poderia fazer cousa » alguma, porque receava grandes altera-» ções, e movimentos; e que elle estava » prestes pera isso. » O Capitão lhe agradeceo aquelle conselho, e lançou mão dos cumprimentos, pedindo-lhe que se fizesse prestes, o que elle logo fez; e ambos se embarcáram em suas corocoras, levando o Capitão cem Portuguezes, e deixou a fortale-

za entregue a Gabriel Rabello.

Chegados ao lugar do Toloco, duas leguas de Camafo, deixáram-se sicar ElRey, e o Capitão, e mandáram hum Padre da Companhia, e com elle Bastião Veloso, e Pero de Ramos com alguns Portuguezes pera irem fazer aquella diligencia. Chegados estes homens a Camafo, começou o Padre a dividir, e apartar os Gentios, e Mouros dos Christãos, as mulheres dos maridos, e elles dellas; pais de filhos, e filhos de pais, de maneira, que tal ordem tiveram, que ficaram os Christãos todos sobre si, e os mais em bairros, que pera isso lhes ordenáram; e os que se não quizeram apartar das mu-Iheres Christans, e assim mesmo as Gentias, ou Mouras, que quizeram viver com seus maridos, recebêram a agua do santo Bautilmo.

Feita esta obra sem alteração alguma, se tor-

tornáram pera o Toloco, onde Estava El-Rey, e o Capitão. Vendo ElRey aquelle negocio, que elle tinha por muito duvido-so, e difficultoso, movido de sua boa inclinação, e natureza, disse ao Padre: » Ora » já que vós, Padre, viestes a fazer huma » obra tão santa, como foi apartar os Chri-» staos dos Mouros, eu tambem quero que » se faça em mim justiça, pois eu vos favo-» reci pera as fazerdes nos outros. Eu tra-» go ha muitos annos huma mulher Christa » por manceba, nunca Deos queira que eu » fique com ella; » e mandando-a vir, logo lha entregou. O Capitão, e o Padre pasmáram daquella obra, e lha louváram, e en-grandecêram muito, e logo ordenáram ca-far a mulher, como fizeram, ajudándo-a todos com seu quinhão.

ElRey de Tidore como nunca foi amigo dos Portuguezes, e desejava vellos acabados, e fóra daquellas Ilhas, sabendo que estava o Capitão no Toloco em poder de ElRey de Ternate, despedio huma corocora muito ligeira com huma carta pera El-Rey, em que she dizia: » Que pois tinha » em sua mão o Capitão, e os Portuguezes, » que she sería muito facil matallos, e que » depois tomariam a fortaleza, e sicariam li-» vres de sua sujeição. » ElRey como era bom homem, tornou a despedir a coroco-

ra, e respondeo a ElRey » que o não acon-» felhava bem naquelle negocio; que antes » tinham todos obrigação de pouparem as » vidas dos Portuguezes, porque depois que » elles entráram naquellas Ilhas, foram to-» dos os dellas ricos, honrados, e politicos, » sendo d'antes pobres, e barbaros. » E posto que ElRey quiz encubrir isto por não homiziar aquelle Rey com o Capitão, pelos parentescos que com elle tinha, elle o veio a saber, e dissimulou com o negocio. Acabado tudo ao que foram, se recolhêram pera Ternate, onde o Capitão adoeceo logo de humas febres mortaes, de que ao seteno dia faleceo com grande mágoa de to-dos, porque era muito bom Fidalgo. E abrindo-se seu testamento, achou-se nelle nomeado por Capitão Christovão de Sá, que de Malaca se tornou com elle. Filippe de Aguiar, que era Alcaide mór, acudio a requerer a Capitanía, conforme ao regimento, e trazia já comsigo alguns soldados, e quiz lançar mão das chaves da fortaleza com união, estando Francisco Lopes de Sousa ainda arquejando. A isto acudio ElRey, e o Ouvidor; e vendo a cousa revolta, tomou a menagem ao Alcaide mór, e o mandou pera a torre; e lendo o testamento do Capitão, entregou a fortaleza a Christovão de Sá. Feito isto, tratáram de enterrar o Ca-

pitão, como logo fe fez, e lhe fizeram feus Officios com muita folemnidade, a que El-Rey com fer Mouro fe achou vestido de dó

á Portugueza.

Passado o Officio se assentou ElRey á porta da fortaleza, onde se ajuntou todo o povo, e mandou soltar o Alcaide mór a seu requerimento pera o ouvir de sua justiça, e elle lhe requereo a posse daquella fortaleza, porque lhe pertencia, conforme à Ordenação do Livro vinte, titulo dos Alcaides móres; e com isto apresentou hum regimento do Governador Nuno da Cunha, em que mandava » que por morte dos Capitães suc-» cedessem os Alcaides móres. » Christovão de Sá acudio, dizendo: » Que elle estava já de » posse da Capitanía por virtude da verba » do testamento; e que além disso viera da » India provído da Capitanía daquella for-» taleza por huma Provisão do Governa-» dor Garcia de Sá. » Sobre isto debatêram ambos, e começou a haver alvoroço, a que ElRey acudio, e os apazigou, e por fim de todas as pertenções se louváram ambos em ElRey, do que o Ouvidor sez hum Termo assignado por elles. Acabado isto, sez El-Rey a todos os Portuguezes esta breve falla.

» Ninguem vos póde negar, valorosos » Portuguezes, que antes que viesseis a estas » Ilhas, eramos todos barbaros, e sem po-

li-

### DEC. VI. LIV. X. CAP. XI. 477

» licia, nem ordem alguma boa de gover» no, e que todo o bom que hoje temos,
» de vós o tomámos, e aprendemos, por» que vos governais por razão, e justiça,
» por homens doutos, e letrados, que en» direitam as cousas tortas; pelo que o vos» so governo, e ordem das cousas he tudo
» santo, e bom, e he razão que todos o si» gamos, e imitemos. E pois assim he, pe» ço-vos que me digais a qual destes direi» tos, que estes dous pertençores allegão
» por si, hei de obedecer, pera que ElRey
» de Portugal meu Senhor seja bem servido,
» porque vos hei de lançar a culpa do erro,
» se o houver, e a elle dareis conta de tu» do, porque eu desejo de acertar em seu
» serviço.

Acabada a falla, estiveram todos calados por hum espaço, e depois sahio de antre todos huma voz que dizia: » Eu obedeço » a Christovão de Sá, que está já de posse; » a isto disseram todos o mesmo. Vendo El-Rey aquillo, deo a sentença por elle, e lhe tornou de novo a dar posse da fortaleza. Do que tudo o Ouvidor sez hum auto assignado por ElRey, e por todos, e com isto se quie-

#### CAPITULO XII.

Dus cousas que este anno acontecêram em Ceilão: e de como Tribuly Pandar, que estava prezo, se fez Christão, e fugio da prizão: e dos damnos que fez, e de outras cousas.

Eixámos as cousas de Ceilão com a prizão de Tribuly Pandar, pai de ElRey da Cota, e com a chegada de D. Duarte Deça; agora continuaremos com as cousas que este verão succedêram. Entregue Dom Duarte da Capitanía de Ceilão, tratou El-Rey com elle sobre a soltura de seu pai, fazendo-lhe muito grandes partidos, e dandolhe todas as seguranças que quizesse, sem o poder acabar com elle. Corriam com este Principe os Padres de S. Francisco, a quem rogou que o fizessem Christão, porque estava affeiçoado ás cousas da nossa Fé, e porque em ninguem achára humanidade, e caridade senão nelles. Os Padres estimáram aquillo muito, e o catequizáram, e bautizáram, sem darem conta disso ao Capitão, porque receavam de lho impedirem; mas depois de feito, lho fizeram a saber. D. Duarte sentio-o tanto, por se fazer aquillo sem lho communicarem, que logo mandou lançar ao Tribuly hum façanhoso grilhão, e fechallo

### DEC. VI. LIV. X. CAP. XII. 479

a huma corrente, e tirar-lhe a communicação dos Frades, por cujo meio elle cuidava tivesse algum remedio, e todas as outras confolações que hum prezo podia ter, com o que poz aquelle atribulado Principe em grande desesperação. A mulher, mãi de ElRey, que, como dissemos, escandalizada da prizão do marido, se tinha passado pera o lugar de Reigão,) como era mulher prudente, e varonil, sendo avisada do máo tratamento que se fazia ao marido, tratou de o tirar dalli por industria, já que não podia ser por força; e tendo prática com algumas pessoas de que se fiou, Portuguezes, que tambem estavam escandalizados daquelles excessos, peitou tanto, e deo tanto, que ordenáram huma mina no quintal dos Padres, onde a prizão respondia, que foi dar no lugar em que Tribuly estava, e por ella o ti-ráram huma noite, e foi lançado fóra da fortaleza. Ao outro dia, que deram rebate ao Capitão daquelle negocio, acudio a fazer suas diligencias, e prendeo algumas pessoas, contra quem se não provou cousa alguma, e despedio logo recado ao Viso-Rey do que era passado. O Tribuly tanto que se vio fó-ra da prizão, como levava no coração a mágoa do máo tratamento que lhe fizeram, ajuntando muita gente, que a mulher lhe tinha mandado, se foi pera a banda de Gale,

le, etodas as Igrejas, e Christãos que achou foi pondo a ferro, e a fogo, sem perdoar a cousa alguma; e chegando a Gale, sez o mesmo, e queimou huma formosa náo que alli estava já acabada, e no estaleiro, que era de hum Miguel Fernandes; e passando a Reigão, tomou a mulher, e se foi pera o lugar de Pelande, que sería da Cota oito leguas, com tenção de fazer aos Portuguezes

toda a guerra que pudesse.

ElRey seu filho tanto que teve aviso de sua fugida, e soube os damnos que fora fazendo, pezou-lhe muito, e lhe mandou pedir » que não quizesse proseguir mais na-» quelle negocio, nem lembrar-se do aggra-» vo que lhe fizeram; mas que puzesse os » olhos no Madune seu inimigo, que fora » causa de todos aquelles trabalhos; e que » se ajuntassem todos em seu damno, por-» que de outra maneira perder-se-hia aquel-» le Reyno; » e isto mesmo praticou com o Capitão, e lhe pedio » que esquecidas as » cousas passadas, tratassem das presentes, e » que se armassem todos contra o Madune, » que estava poderoso, e alterado com aquel-» las desavenças; e que soubesse de certo, » que se senão acudia a isto muito de pro-» posito, que se havia de perder toda aquel-» la Ilha, e ficar em poder do Rey inimi-» go; e que ElRey de Portugal era o que n nif-

## DEC. VI. LIV. X. CAP. XII. 481

» nisso mais perdia, pois era Senhor daquel-» le Reyno da Cota, e o commercio da-» quella canela lhe importava muito.»

D. Duarte Deça considerando todas aquellas cousas, se concertou com ElRey contra o Madune, mettendo na liga o Tribuly Pandar, pera que fosse do lugar de Pelan-de, onde estava, com a sua gente contra Ceitavaca; e que ElRey mandasse o Camereiro mór com todo o poder, e sincoenta Portuguezes que lhe daria. Estes concertos jurou o Capitão de cumprir sobre hum Missal, e ElRey lhe deo logo mil cruzados pera ajuda dos gastos dos sincoenta soldados, e começou a negociar as cousas pera a jornada, pondo no campo o Camereiro mór perto de tres mil homens; e quando esperava pelos Portuguezes, que D. Duarte Deça ficou de lhe mandar, faltou-lhe com todos, mandando-lhe dizer: » Que os solda-. » dos não queriam servir sem paga, que lhe » mandasse mais dinheiro pera isso. » ElRey como estava roubado, e despezo, não teve que lhe mandar; mas o Camereiro mór tirou huma arelhana de ouro, que valeria quinhentos cruzados, e lha mandou, pera que pagasse os sincoenta soldados. D. Duar-te recebeo a arelhana, e lhe respondeo com vinte soldados que lhe mandou, e por Capitão delles João Coelho. ElRev sentio mui-Couto.Tom.III.P.II.

to faltar-lhe assim D. Duarte Deça com o que tinha jurado; e não deixou de mandar proseguir na empreza, e despedio o Came-reiro mór com ordem, que se sosse ver com o Principe das Corlas pera o metter na liga. Partido o Camereiro mór, chegou ao lugar de Madabe, aonde se vio com aquelle Principe, e concertou com elle, que o ajudasse contra o Madune por aquella banda, e lhe deixou quatrocentos homens pera ajuntar com a sua gente. Feito isto, commetteo o Came-reiro mór com os Portuguezes as terras do Madune por huma parte, o Principe das Corlas pela outra, e o Tribuly Pandar pela outra de Pelande. Pela parte por onde o Camereiro mór entrou, lhe sahio ao encontro o Capitão geral do Madune, com quem tiveram os nossos alguns recontros, em que o desbaratáram. D. Duarte Deça, (ou que o Madune o mandasse peitar em segredo,) sabendo esta conjuração, pera que não savorecesse o Rey da Cota, ou que elle por cubiça do que delle esperava se lhe offereceste, ou como quer que sosse, elles trouxeram antre si intelligencias, que não foram tão secretas, que o Tribuly Pandar as não viesse a saber, e avisou disso logo ao silho.

Vendo ElRey tamanha maldade, como era muito amigo dos Portuguezes, receando-se de alguma traição, mandou recolher

# DEC. VI. LIV. X. CAP. XII. 483

todos com o Camereiro mór. O Tribuly vendo aquella injustiça do Capitão, e como por sima do que jurára se carteava com o Madune, quiz tambem remediar-se, e sanear-se com elle, e assim entráram em concertos, que se vieram a concluir por esta maneira.

» Que o Tribuly Pandar casasse com hu-» ma filha do Madune, já viuva, que tinha » huma filha, e que esta casasse com seu si-» lho segundo irmão de ElRey; » e disto sizeram seus assentos, que logo se publicáram. ElRey tanto que o soube, sentio-o muito, porque entendeo da malicia do Madune, que todos aquelles concertos eram pera se gurar o Tribuly seu pai, pera vir a lhe tomar o Reyno, que era o que elle perten-dia. A Rainha velha avó de ElRey, e do Madune, (que era huma Senhora muito grave, e de grande prudencia,) vendo ElRey da Cota desamparado até de seu proprio pai, tomou comsigo o Camereiro mór, e se foi ao lugar de Reigão, onde o Tribuly estava; e vendo-se com elle, lhe fez sobre este negocio huma falla muito honrosa, que teve tanta força, que lhe fez remover todos os partidos, que tinha feito com o Madune, tornando a pôr as cousas de seu silho em melhores esperanças; e quiz Deos que acudisse esta Senhora primeiro, que se consumenta disse esta Senhora primeiro, que se consumenta de la companio de la consumenta de la consume

massem os Matrimonios com o Tribuly; porque se assim não fora, tudo se perdêra.

Declaradas estas cousas, foi D. Duarte Deça desapossado, e em seu lugar succedeo Fernão Carvalho, Alcaide mór de Columbo. ElRey, o Tribuly Pandar seu pai, eo Principe das Corlas (que por ordem da Rai-nha velha tornáram a jurar nova liga) se fizeram prestes pera proseguirem na guerra, pedindo ajuda de sincoenta soldados a Fernão Carvalho, que lhos offereceo, e elles lhe deram logo quinhentos cruzados pera fuas defpezas. Postos todos em campo, quando El-Rey mandou pedir os soldados ao Capitão, mandou-se-lhe escusar, com dizer, que andavam pela costa de Columbo alguns navios Malavares, e que hia acudir, por lhes não saquearem a terra; e assim se foi sem lhes mandar soldados, nem dinheiro. Vendo El-Rey quanto de mal em peior lhe hia com aquelles Capitaes, não delistio da empreza, e mandou proseguir nella. Os conjurados entráram pelas terras do Madune, e lhes desbaratáram seus Capitaes muitas vezes, e o chegáram a estado, que mandou pedir misericordia ao irmão, que como era bom homem, a teve delle, e fizeram novas pazes, com se effeituarem os casamentos, que estavam concertados. Neste estado deixamos estas cousas.

CA-

#### CAPITULO XIII.

De como o Turco teve o recado do Baxá de Baçorá, das cousas que Pirbec fez em Mascate, e Ormuz: e de como mandou Moradobec, que lhe tornasse quinze galés ao porto de Moçá: e de como Pirbec chegou á Corte, e o Turco lhe mandou cortar a cabeça: e de como D. Diogo de Noronha se encontrou com Moradobec: e da muito notavel batalha que as galés tiveram com o galeão de Gonçalo Pereira Marramaque.

Anto que Pirbec chegou a Baçorá, (como atrás dissemos no Cap. X. deste X. Liv.,) logo o Baxá avisou pela posta o Grão Turco das cousas que fizera em Mascate, e Ormuz, e de como era partido com tres galés; e que ficava na fortaleza de Ormuz huma poderosa Armada de Portuguezes, que acudio a seu soccorro. Com estas cartas lhe chegou tambem recado, que nas portas do Estreito de Meca sicava outra Armada (que era a de Pero de Taíde Inferno.) E receando-se o Turco que lhe entrasse até a casa do seu salso Profeta, e que lha destruissem de todo, (porque sicava aquelle Estreito desamparado,) assentou mandar levar quinze galés, das que Pirbec passou a Ba-

çorá, pera o Estreito de Meca, pera sua

guarda, e defensão.

Isto soube Moradobec, Capitão que soi de Catisa, que andava na Corte muito desconsiado de largar tão depressa aquella sortaleza a D. Antão de Noronha, como atrás dissemos no Cap. XIV. do Liv. IX. E querendo remediar a quebra que por elle passára, metteo suas valias, pera que lhe déssem aquella jornada, e assim lha concedeo o Turco, e o despedio logo pela posta, dando-lhe por regimento, que se fosse a Baçorá, e que das galés que lá levára Pirbec tomasse quinze, e com ellas se fosse pera o Estreito de Meca, e andasse em guarda delle; e que as mais galés ficassem em Baçorá fazendo guerra aos Gizares.

Partido este Moradobec, a menos de hum mez chegou Pirbec a Constantinopla; porque chegando a Suez com as galés as varou, e tomou todos os thesouros, e Portuguezes cativos em camellos, e se passou a Alexandria, e dalli por mar a Constantinopla, aonde chegou muito consiado nas riquezas que levava, e com tudo se apresentou aos pés do Turco. Mas como este Senhor, ainda que barbaro, não consente corromper suas leis, nem seus mandados com thesouros, ou privanças, alli logo mandou cortar a cabeça a Pirbec por quebrantador de seus

## DEC. VI. LIV. X. CAP. XIII. 487

regimentos, e os Portuguezes mandou metter nas galés a banco, donde a mór parte depois se resgatáram, e vieram á India. E tornando a Moradobec, deo-se tan-

E tornando a Moradobec, deo-se tanta pressa, que chegou a Baçorá no sim de Julho; e negociando quinze galés que lhe melhor parecêram, mettendo-lhe a melhor artilheria, e os melhores soldados de todas ellas, se sahio pera sóra em Agosto. Dom Diogo de Noronha tambem na entrada deste mez se tinha partido de Ormuz com toda a sua Armada, e se soi pôr no cabo de Moçandão; e dalli despedio Gomes de Siqueira, e Luiz de Aguiar com regimento, que sossem até Baçorá a tomar falla das galés, e que hum as sicasse vigiando, e outro lhe trouxesse recado do que achasse dellas.

Chegados estes navios á boca do rio Eufrates, tomáram hum terranquim com alguns Mouros, que lhes disseram como Moradobec sicava no mar com as galés pera sahir pera fóra. Com este recado se partio hum dos navios, e o outro sicou vigiando. Chegado este recado a D. Diogo de Noronha, preparou a sua Armada muito bem, e tornou a mandar o navio pera se ajuntar com o outro, pera lhe trazerem recado como sossemo fossem sahidas, e elle se deixou andar do cabo de Moçandão até á Ilha de Angão, aonde as galés forçado haviam de vir de-

mandar. E sendo já sim de Agosto, chegáram as fustas a D. Diogo de Noronha, e lhe disseram, que alli atrás vinham quinze galés; e apôs este recado começáram de apparecer todos á véla de longo da costa de Persia com vento Ponente. D. Diogo de Noronha estava surto com toda a Armada da banda de Arabia; e em lhe dando o recado, mandou levar ancora, e dar á véla, e foi atravessando á costa de Persia; e chegando a tiro de bombarda das galés, se poz com ellas ás bombardadas, porque não ousou de fe chegar mais á terra pera onde as galés hiam mettendo de ló tudo o que podiam, e desparando tambem sua artilheria; e quiz a desaventura que acertasse hum tiro da coxia no galeão do Capitão mór ao lume da agua, pela banda de gilavento, que o varou dentro, e começou a fazer tanta agua, que se hia ao fundo. Os Officiaes acudindo abaixo, víram o galeão que se hia alagando, e requerêram ao Capitão mór que voltasse em outro bordo, porque se perdiam. D. Diogo de Noronha o consentio, ainda que contra sua vontade, e os Officiaes viráram no outro bordo, e foram deitando rombos com muita pressa. Era isto ás dez horas do dia, em que o vento começou a calmar, e os galeões ficáram anhotos por esse mar, sem governarem, divididos, e apar-

### DEC. VI. LIV. X. CAP. XIII. 489

apartados de feição, que o galeão de Gon-çalo Pereira Marramaque ficou da banda de Persia, affastado de toda a mais Armada hum tiro de espera. Moradobec vendo os favores do tempo, tomou as vélas, e foi com todas as galés demandar o galeão de Gon-çalo Pereira; e chegando a elle, o rodeáram por todas as partes, e o começáram a ba-ter furiosamente, descarregando nelle huma prolixa tempestade de pelouros; e depois que despendiam todas as cargas, tornavamse a affastar, e a carregar de novo, e a dar sua bateria por esta ordem. Gonçalo Pereira Marramaque tinha no seu galeão cento e vinte homens, em que entravam muitos Fi-dalgos, e Cavalleiros muito nobres, e esforçados; e vendo que as galés o demandavam, puzeram-se em armas, e guarnecêram o galeão de suas arrombadas, tomando os Fidalgos a artilheria á fua conta com os. bombardeiros; e assim com grande determinação esperáram os inimigos, em quem desparáram tambem sua artilheria, que se empregou de feição, que lhes desaparelháram as mais das galés. Mas como o galeão pelejava a pé quedo (como lá dizem) sem se mover de hum lugar, e as galés por causa do remo se chegavam, e recolhiam cada vez que queriam, puzeram o galeão em estado, que lhe não ficou cousa em que pôr

os olhos; porque todas as obras de sima es-tavam desfeitas em muitas rachas, que seríram todos os do galeão, a mezena toda quebrada, os mastros ambos rachados por muitas partes, e as vergas com as vélas por esse mar. Mas assim estava o piedoso galeão no meio de todas as galés, como hum for-moso, e forte baluarte, deitando chammas de fogo, e coriscos por todas as partes; e todos os soldados, ainda que feridos de muitas feridas, tão esforçados, e animosos, que desejavam que as galés os commettessem de bordo a bordo, pera satisfazerem nos Turcos o furor com que todos andavam. Gonçalo Pereira Marramaque mostrou este dia os quilates de seu sangue, e esforço, apresentando-se sempre nos lugares mais perigosos, ainda que alli não havia algum que o não fosse, e estivesse, e em tudo era companheiro de todos, assim nos trabalhos, como nas feridas, porque tambem trazia tres muito crueis fréchadas por seu corpo.

D. Diogo de Noronha vendo aquella

D. Diogo de Noronha vendo aquella braveza, e que não podia soccorrer o seu galeão, esbravejava como homem sem siso, queixando-se de S. Lourenço, porque lhe não dava vento pera o soccorrer, dizendo-lhe » que era hum mancebo, e que lhe » roubava sua honra; » e com esta paixão mandou esquipar todos os bateis dos galeões,

## DEC. VI. LIV. X. CAP. XIII. 491

e dar-lhes toas, pera ver se podiam chegar alguma cousa, mas tudo era em vão; e despedio todos os navios de remo, pera que fossem favorecer o galeão, no que seus Capitaes trabalharam bem, chegando alguns muito perto das galés; mas como ellas ti-nham rodeado o galeão, não foi possível po-derem chegar a elle. Gonçalo Pereira não lhe ficava cousa alguma por fazer, porque tudo corria, e tudo via com os olhos, fazendo bem o officio de Capitão muito animoso, e prudente. O Mestre, e o Piloto, que este dia trabalháram como Elefantes, não se resguardando dos perigos, foram mortos de espingardadas, porque de todas as partes choviam pelouros, e sogo, e nuvens de fréchas sobre o galeão, de que todos os nossos andavam empenados por muitas partes. Em sim, todos pelejáram tanto, que não houve algum que não tivesse inveja aos companheiros que tinha apar de si.

Francisco da Cunha, homem Fidalgo,

Francisco da Cunha, homem Fidalgo, pelcijou sempre com hum falcão com muito valor, e destreza, fazendo tiros tão certos, como se toda a vida usára aquelle officio. E posto que esta batalha era merecedora de se engrandecer com mais alto estilo, e com muitas mais palavras, nós o deixámos de fazer, porque nos falta pera isfo tudo; basta que a briga durou até horas

de vespera, em que a viração começou a ventar, e os galeões se foram chegando. Moradebec tanto que vio ventar o vento, achando-se com todas as galés destroçadas, houve por melhor conselho tornar-se pera Baçorá; e tomando o remo em punho, se encostou á costa de Persia, e de longo della tornou a voltar pera dentro, sicando-she a não, que era de João Nunes Homem, que he a que Pirbec tomou em Ormuz, que levavam carregada de artilheria, munições, e mantimentos pera provimento da Armada.

D. Diogo de Noronha chegou ao galeão de Gonçalo Pereira Marramaque, que senão via delle mais que o calco; e metten-do-se no batel, foi a elle. Gonçalo Pereira o esperou a bordo com todos os seus soldados, banhados em seu proprio sangue, e cheios de polvora, e suor, e empenados de muitas fréchas por todas as partes. Subindo D. Diogo de Noronha assima, foi Gonçalo Pereira Marramaque pera o abraçar, e elle lhe disse: » Affastai-vos, Senhor, pera lá, » que a vós não quero eu abraçar; nada se » vos deve, porque o que vós fizestes, vos-» so sangue, e honra vos obrigou a isso, e » do ventre de vossa mai trouxestes essas obri-» gações; a estes soldados sim, » e abraçou a todos hum e hum, enchendo-se de seu

## DEC. VI. LIV. X. CAP. XIII. 493

sangue, e de seu suor, dizendo a todos pa-

lavras de muitos, e grandes louvores. As pessoas principaes que aqui se acháram com Gonçalo Pereira Marramaque, são as seguintes: D. Affonso Henriques, Luiz Freire de Andrade, que foi Capitão de Chaul, e sustentou o famoso cerco que o Zamaluco poz áquella fortaleza o anno de setenta e hum, Jorge de Sousa seu tio, André Pereira de Berredo, D. Leoniz Pereira, filho do Conde da Feira, Dom Luiz Pereira, Manoel Furtado Machado, Sebastião Machado, Diogo Nunes Pedroso, Vasco de Reboredo, Leonel Pereira, Francisco da Cunha, Christovão de Araujo Evangelho, e outros muitos Fidalgos, e Cavalleiros. Dom Diogo de Noronha deixou algumas fustas com Gonçalo Pereira pera o levarem a Ormuz; e elle com a mais Armada foi apôs as galés, que hiam cozidas com a terra. Os nossos navios ligeiros foram demandar a não, que lhes hia fugindo, até a vararem na Ilha de Queixome, onde os Turcos se lançáram ao mar pera se salvarem em terra; mas a mór parte delles perecêram á espada, ficando a náo com todo seu recheio em poder dos nossos. D. Diogo de Noronha foi seguindo as galés, que se foram mettendo por antre as Ilhas, e a terra firme, aonde os nossos galeões não podiam chegar, e assim fo-

ram

ram até entrarem pela boca do Estreito de Baçorá, e rio Eufrates dentro, seguindo-as a nossa Armada sete dias continuos até as ensacar. D. Diogo de Noronha tanto que as vio recolhidas, não tendo alli mais que fazer, voltou pera Moçandão, aonde se deixou andar, em quanto duráram os Ponentes; e como se acabáram, se foi pera Ormuz negociar-se pera se partir pera a India, como tinha por regimento.

### CAPITULO XIV.

Da Armada que este anno de sincoenta e tres partio do Reyno, de que era Capitão mór Fernão de Alvares Cabral: e das cousas em que ElRey mandou prover: e de como o Viso-Rey D. Affonso de Noronha partio pera Cochim.

Estembro, chegáram á barra de Goa duas náos do Reyno: huma de que era Capitão D. Jorge de Menezes o Baroche, da companhia de Fernão Soares de Albergaria, que ficou o anno passado invernando em Moçambique; e a outra era a náo S. Bento, em que vinha Fernão de Alvares Cabral, que o Março atrás passado de sincoenta e dous tinha partido do Reyno por Capitão mór de quatro náos, e dellas só esta chegou a Goa.

## DEC. VI. LIV. X. CAP. XIV. 495

Das que faltavam eram Capitães, Belchior de Sousa da não Santa Cruz, que com tempo arribou ao Reyno. D. Paio de Noronha da não Rosario, que ficou invernando em Moçambique. E Ruy Pereira da Camara, que foi em Novembro tomar Cochim, como adiante diremos. O Viso-Rey recebeo muito bem o Capitão mór, que lhe entregou o saco das vias, onde achou algumas instrucções de cousas, em que ElRey mandava prover logo, e de algumas daremos razão, porque convem assim á historia.

Achou o Viso-Rey hum Alvará, em que lhe mandava ElRey » que logo, tanto que » aquelle visse, tornasse a ElRey de Ceilão » todo o dinheiro, e joias que lhe tomára; » e que sendo algumas vendidas, se lhe pa-» gassem pela avaliação; » porque se houve ElRey por muito desservido das cousas que o Viso-Rey usou com aquelle Rey, de que o reprehendeo por cartas. O Viso-Rey co-meçou logo a dar execução ao Alvará, e despedio o galeão da carreira de Ceilão, aonde mandou embarcar Affonso Pereira de Lacerda, que proveo da Capitanía daquella Ilha, mandando vir D. Duarte Deça, e por elle mandou áquelle Rey todas as joias, que ainda estavam por vender; e dos mais, que poderiam ser perto de duzentos mil par-dáos, sicou seita declaração na receita de Bel-

chior Botelho (sobre quem tudo estava carregado) pera se lhe ir pagando pouco e pouco; mas de tudo não logrou o pobre Rey vinte mil pardáos, por pedaços, e por peças que lhe mandáram, porque tudo o mais se lhe descontou, parte nas pareas, e a mór quantidade em dadivas, e mercês que fez a Capitães, Alcaides móres, Secretarios, Fidalgos, Officiaes, e criados dos Viso-Reys, e Governadores. E nestas dadivas se cumprio bem aquelle adajo velho, que diz: » Mouro que não podes haver, dá-o por tua » alma. » Assim este Rey vendo que não podia arrancar das mãos dos Governadores, que depois succedêram até Mathias de Alboquerque, o que se lhe devia, fazia mer-cês largas aos que lhas pediam, que se pa-gavam por intelligencias, que pera isso todos tinham; injustiça muito grande, e mui-to usada na India, não se pagar aos homens o dinheiro, a susta, o mantimento, o cairo, e tudo o mais que se toma pera as Armadas, e pagar-se a outros com quem se elles concertão pela terça parte. E deixando esta materia, e outras em que vimos pouca satisfação, e menos emenda, tornemos a nosso são. Ficou este Rey puxando pelos Governadores, e Viso-Reys pela sua divida, sem nunca lha poder arrancar das mãos, até o anno de sincoenta e oito, que sendo Go-

## DEC. VI. LIV. X. CAP. XIV. 497

vernador Francisco Barreto, vendo quanto aquelle Rey apertava com elle, poz aquelle negocio em Relação, depois do Procurador de ElRey vir com hum Libello contra aquelle Rey: pelos Desembargadores soi sentenciado, que não estava ElRey obrigado a lhe pagar cousa alguma, porque muito mais tinha despendido o Estado em Armadas, que lhe mandava de soccorro.

Esta sentença parece que não houve por boa ElRey D. Filippe, depois que succedeo nos Reynos de Portugal, porque no anno de oitenta e sinco passou hum Alvará, assignado pelo Cardial Alberto, Regente do Reyno, em que mandava, » que não se simo y quelle Rey da Cota desse su a quem a y quelle Rey da Cota desse su dividas; e y que á conta dellas lhe dessem cada anno y o que lhe costumavam a dar de entretimen y to, que eram mil pardáos; » como melhor, e mais largamente declararemos na nossa decima Decada, porque aqui não fazemos mais que referillo, por irem estas coufas todas juntas.

Mandou ElRey tambem outro Alvará, em que mandava, » que prendessem Bernal» dim de Sousa, e que lhe tomassem toda » sua fazenda, porque fora metter ElRey » Aeiro de posse do Reyno de Maluco; » e segundo nos disseram, que o mandava El-Couto. Tom. III. P.11.

Rey levar prezo pera o Reyno; mas estes papeis nem os vimos, nem os achámos. E pera fazer esta execução, mandou ElRey na náo com Fernão de Alvares Cabral o Licenciado Antonio Rodrigues de Gamboa, porque a não quiz fiar de Pero Soares, ir-mão de André Soares, que na India servia de Procurador da Coroa; porque tinha obrigações á casa do Governador de Lisboa, irmão de Bernaldim de Sousa. Esta execução assim crua mandava ElRey sazer, porque lhe escreveo Jordão de Freitas de Maluco, que fora muito contra seu serviço levar Bernaldim de Sousa ElRey Aeiro a Maluco, e mettello de posse daquelle Reyno; porque como todos os desgostos passados antre El-Rey D. João, e o Imperador Carlos V. seu cunhado, foram sobre o direito das Ilhas de Maluco, cuias differenças cassáram pelo em-Maluco, cujas differenças cessáram pelo em-penho, de que na quarta Decada no Cap. I. do Liv. VII. fizemos menção, que tanto que os Reys Catholicos tornassem os trezentos e fincoenta mil cruzados, logo se tornaria a contender sobre o mesmo direito, como os póvos de Hespanha muitas vezes lhe requerêram. O que não poderia fazer, se Bernaldim de Sousa não mettêra de posse ElRey Aeiro, tendo-a elle Jordão de Freitas tomado por ElRey D. João de Portugal, por virtude do testamento de ElRey D. Manoel,

# DEC. VI. LIV. X. CAP. XIV. 499

que morreo em Malaca, porque se ficavam acabando as contendas todas; porque já EleRey de Portugal, além do direito que allegava da posse, e propriedade, ficava-lhe agora muito melhor pela herança, como verdadeiro herdeiro de ElRey D. Manoel de Maluco, que o constituio por esse, por não ter filhos, nem irmãos legitimos. E como isto importava tanto, e ElRey não tinha outra informação mais que a que lhe mandou Jordão de Freitas, mandava fazer aquella execução em Bernaldim de Sousa, estando elle sem culpa, pois fora por mandado do elle sem culpa, pois fora por mandado do seu Governador, sobre sentença dada na Relação de Goa, porque julgáram ElRey Aeiro por Rey de Maluco; e pera o metterem de posse delle, mandou o Governador Dom João de Castro a Bernaldim de Sousa, como no principio desta sexta Decada no Cap. IV. do Liv. I. fica dito.

O Viso-Rey como estava informado daquelle negocio, e fabia a pouca, ou nenhu-ma culpa, que Bernaldim de Sousa tinha, o mandou prender, e escrever-lhe a fazenda pera melhor se poder livrar. E vendo que lhe era necessario acudir ás cousas de Cochim, pela guerra que o Rey da Pimenta lhe fazia, começou a se preparar, e a fazer pagamento aos soldados, e a pôr a Armada no mar. E dando despacho a muitas li ii cou-

cousas apressadamente, entregando o governo aos Deputados, se embarcou no sim de Novembro, e deo logo á véla com toda a Armada, que era de mais de cem vélas. Os Capitaes que o acompanháram nesta jornada, dos que pudemos saber os nomes, são

os seguintes.

Seu filho D. Fernando de Menezes, Bastião de Sá, Vasco da Cunha, D. Antonio de Noronha, Francisco de Mello Pereira, e Francisco de Sousa em galés. D. Pedro da Silva da Gama, Antonio Moniz Barreto, Francisco Barreto, D. João de Almeida, si-Iho do Contador mór, e Pero de Taíde Inferno em galeotas latinas. Gil Fernandes de Carvalho, Fernão de Castanhoso, e Belchior Botelho em galeões. Pero Botelho, Alvaro de Mendoça, Manoel Mascarenhas, Luiz Alvares da Cunha, Diogo de Mello da Cunha, e Affonso Basto em caravelas. O Veador da Fazenda Simão Botelho, Gomes da Silva, Duarte Paes de Mello, Jorge Pereira Coutinho, D. Diogo de Taíde, D. Je-ronymo de Castello-branco, Gil de Goes, Gomes Furtado, e outros muitos Fidalgos, e Cavalleiros em fustas. O Viso-Rey hia embarcado na galé Reliquias, e com elle Bernaldim de Sousa, que já estava solto pera se livrar, e lhe tinha recebido sua contrariedade, e D. Alvaro de Noronha, filho do

### DEC. VI. LIV. X. CAP. XV. 501

Viso-Rey D. Garcia, que tinha já chegado de Ormuz de ser Capitão, e outros muitos Fidalgos velhos, e dada á véla, foram seguindo sua derrota.

#### CAPITULO XV.

De algumas cousas que acontecêram ao Viso-Rey D. Affonso de Noronha até chegar a Cochim: e dos conselhos que tomou sobre dar no Chembe: e de como se assentou darem nas Ilhas alagadas, e de como as destruíram.

Chim, que trazia as vias da náo, de que era Capitão Ruy Pereira da Camara, que havia poucos dias que era chegado áquella Cidade. O Vifo-Rey as abrio, e achou nellas hum Alvará, em que lhe mandava « que fe » não fervisse em cousa alguma de D. Dio- » go de Almeida, filho do Contador mór, » porque o tinha riscado de seus livros, » pelas razões que atrás dissemos no Cap. XVI. do Liv. IX. O Viso-Rey sentio aquillo muito por ser amigo daquelle Fidalgo, e porque tinha elle partes pera puxarem por elle todos os Viso-Reys, e Governadores. E porque não podia remediar aquelle negocio, por lhe não deixar ElRey lugar algum aber-

to

to pera isso, tratou logo de o mandar tirar da fortaleza de Dio em que estava, porque soubesse ElRey pelas náos o como cumpria seus mandados; e pera isso commetteo alguns Fidalgos pera irem tomar posse daquella fortaleza, pera se D. Diogo vir pera elle; mas nenhum a quiz acceitar, assim por não irem desapossar D. Diogo de Almeida, como por não se embaraçarem por dous, ou tres mezes naquelle negocio; porque tinha aquelle anno vindo do Reyno aquella Capitanía a D. Diogo de Noronha o Corcôs, que como chegasse de Ormuz, força-do havia de ir entrar nella. Só D. Jorge de Menezes Baroche a acceitou, o que lhe to-dos estranháram, porque diziam, » que a-» quella diligencia havia o Viso-Rey de man-» dar fazer por hum Desembargador; que » aquillo era mais profissão de hum Bacha-» rel, que de hum Fidalgo tão honrado,» e sobre isso lhe fizeram muitas trovas; mas elle por sima de tudo se partio logo em hu-ma fusta muito ligeira, e soi seu caminho em que o deixaremos.

D. Diogo de Noronha o Corcôs chegou a Goa com toda a sua Armada, poucos dias depois do Viso-Rey ser partido; e tomando mantimentos, e agua, deo logo á véla apôs elle, e o soi tomar na barra de Cochim, porque soi o Viso-Rey sazendo deschim,

ten-

### DEC. VI. LIV. X. CAP. XV. 503

tença em Cananor, e Chalé. O Viso-Rey o recebeo bem, e a todos os seus Capitaes, principalmente a Gonçalo Pereira Marramaque, pela grande vitoria que houve das ga-lés. O Viso-Rey deixando fóra todos os galeões, e caravelas, entrou pela barra dentro nas galés, e em todos os navios de remo; e passando pela Cidade, que o salvou soberbissimamente, foi aquella noite surgir no castello de sima, aonde foi visitado dos Vereadores, e principaes da Cidade. Alli teve hum conselho geral, em que

fe assentou, que desembarcasse no Chembe, e destruisse aquelle Reyno. Com esta resolução foi surgir com toda a Armada desronte do Chembe. Alli teve outro conselho, em que os principaes de Cochim tornáram a revogar o passado, dizendo, » que não era » bem que déssem no Chembe, porque ti-» nham espias, que estava aquelle Rey mui-» to fortificado, e com grande poder, e que » se arriscaria a muito, mas que déssem no » Pagode de Baiqueta, que he na mesma » Ilha, e que o destruissem, e assolassem, » porque era a mór affronta, e damno que » se podia fazer áquelle Rey.»

Com este parecer soi o Viso-Rey surgir com toda a Armada desronte deste Pagode; e ordenando a desembarcação em terra, se deteve nisso por espaço de tres dias. No ca-

bo delles tornou a haver outro conselho, em que se assentou, « que sossem dar nas » Ilhas alagadas, que eram daquelle Rey, » por ser o mais importante rendimento de » seu Reyno, e de que ElRey se sustentava, » por serem de palmares fertilissimos, que » era toda sua substancia. » Com esta ultima resolução se levou o Viso-Rey, e soi surgir no mar largo desronte de Tecancute, e alli ordenou a desembarcação no modo que havia de ser, que soi por esta maneira.

Que o Viso-Rey com os Capitães, e

Que o Viso Rey com os Capitaes, e gente de sua Armada desembarcassem pela banda do Sul; João da Fonseca, Capitão de Cochim, com todos os casados, e gente de ElRey de Cochim pela banda do Norte; pera o que se ordenáram muitos tones, e embarcações pequenas pera entrarem por a-

quelles esteiros.

Assentado isto, mandou o Viso-Rey a Francisco Barreto, e a Bernaldim de Sousa que fossem cada hum em seu navio ligeiro ver, e notar a parte por onde elle havia de desembarcar, pera verem se tinha algum impedimento. Estes Fidalgos se embarcáram em os navios, e foram ambos juntos demandar o rio; e antes de chegarem a elle algum estapaço, acháram o Siqueira Malavar, que era o homem que melhor sabia todas aquellas entradas que todos; e sabendo ao que hiam,

### DEC. VI. LIV. X. CAP. XV. 505

hiam, chegou-se a Bernaldim de Sousa, e lhe disse, « que não hiam bem, porque se » entrasse o rio, que nenhum delles havia » de tornar, porque estava atravessado de es-» tacadas grossas, e que era são estreito, que » não podiam voltar nelle; e que os inimi-» gos de sima das barranceiras os haviam de » matar hum, e hum ás fréchadas, e espin-» gardadas. » Bernaldim de Sousa lhe respondeo « que fosse elle dizer aquillo ao Viso-» Rey, porque elles não haviam de deixar » de ir seu caminho. » O Siqueira voltou pe-ra a galé, e disse ao Viso-Rey « que pera » que arriscava aquelles Fidalgos? que os » mandasse recolher, porque hiam perdidos; » que quem havia de entrar o rio, havia de » passar ávante, porque não podia tornar a » voltar; que devia de entrar com todo o » poder, e ir desembarcar na Cidade, e » que perigasse quem perigasse, porque for-» çado na entrada havia de haver damno.» O' Viso-Rey mandou logo capear as fustas pera que se tornassem. Bernaldim de Sousa, depois que se apartou delle, chegou-se a Francisco Barreto, e lhe perguntou se hia confessado? e com isso lhe contou tudo o que passára com o Siqueira. Ouvindo Francisco Barreto aquillo, lhe perguntou o que fariam? Já não ha que tomar conselho, lhe respondeo Bernaldim de Sousa, senão pasfar

sar ávante, e encommendar a Deos; e foi remando. Em quanto estiveram nestas práticas, vio hum pagem de Bernaldim de Sousa capear, e lho disse, e Bernaldim de Sousa pelejou com elle, e lhe disse que se calas-se. E passando ávante, lhe atiráram huma bombardada, e apôs ella despedio o Viso-Rey a sua manchua apôs elles. A' bombardada disse Francisco Barreto a Bernaldim de Sousa, que aquillo era chamallos; Bernaldim de Sousa she respondeo, que bem podia ser que fosse outra cousa; e foi remando, até que a manchua chegou a elles, e lhes disse que o Viso-Rey os chamava. Com isto voltáram ambos de melhor vontade do que hiam; o que não fizeram ao primeiro final por pura desconfiança.

Recolhidos á galé, mandou o Viso-Rey negociar as sustas todas, e sazer arrombadas pera o outro dia desembarcar. E tanto que rompeo a manhã, abalou o Viso-Rey com todos os navios ligeiros, e seu silho D. Fernando de Menezes, e Francisco Barreto na dianteira, e diante delles o Siqueira, e os mais Capitaes Malavares; e chegando ás estacadas, as arrancáram com muito trabalho, e risco, porque os inimigos de sima dos vallos descarregáram sobre elles nuvens de fréchas, com que feríram muitos dos nossos. Tirado este impedimento,

### DEC. VI. LIV. X. CAP. XV. 507

entráram os navios todos a fio até chegarem ás Ilhas, em que haviam de desembarcar, onde saltáram D. Fernando de Menezes, e Francisco Barreto com suas bandeiras, o que fizeram a poder de bombarda-

das, e espingardadas.

Franqueada a desembarcação, chegou o Viso-Rey a terra, e desembarcou com todo o poder, e começou a assolar, e destruir, e pôr a ferro, e a fogo todas aquellas Ilhas daquella parte, matando, e cativando muita gente; e depois de não haver cousa alguma em pé, se tornou a embarcar, e se foi pera a Armada. João da Fonseca, Capitão de Cochim, com a gente de sua companhia desembarcáram pela parte do Norte, e entráram naquelles esteiros, que estavam tambem entupidos com estacadas; e depois de as desfazerem, e arrancarem, faltáram em terra, e mettêram tudo a ferro, e a fogo, matando, e cativando muita gente. Depois que João da Fonseca sez a mór destruição que podia ser, mandou seu filho Antonio de Siqueira com recado ao Viso-Rey do que era passado, que elle estimou muito a vitoria que tinha havido, por não perder naquella jornada mais que hum homem; e logo o despedio, mandando dizer a João da Fonseca, que se recolhesse pera elle, como fez.

O Viso-Rey vendo que tinha bem castigado aquelle Rey, e que era necessario acudir á carga das náos, se partio pera Cochim, deixando por aquelles rios Gomes da Silva com doze, ou quinze embarcações ligeiras pera ir continuando na guerra. Neste estado os deixaremos hum pouco, porque he necessario continuarmos com o que neste tempo succedeo em Cambaya.

#### CAPITULO XVI.

Das revoltas que houve no Reyno de Cambaya por morte de Soltão Mahamude: e como D. Diogo de Almeida deo na Cidade de Dio, e a destruio.

Soltão Mahamude, Rey de Cambaya, era tão mão, e tão cruel, que aborrecia a todos os vassallos. E de muitas brutalidades, que delle se contam, só duas diremos pera prova bastante de sua maldade. Huma dellas he: tinha este barbaro trezentas mulheres de suas portas adentro, de que usava; destas, toda a que emprenhava delle, (porque de outrem não podia ser pelo grande resguardo com que as tinha,) tanto que era de tempo, lhe mandava abrir a barriga, e tirar-lhe o silho, ainda palpitando, recreando-se naquella deshumanidade. A outra he: costumava elle ir muitas vezes

## DEC. VI. LIV. X. CAP. XVI. 509

a huns Paços de prazer que tinha fóra da Cidade, em que estava o mais rico, e curioso jardim de quantos lemos de todos os Imperadores do Mundo; porque deixando aguas, fontes, esguichos, tanques, boninas, e hervas fresquissimas, e suaves: todas as arvores de todas as sortes das do Oriente que alli tinha, que eram muitas, todos os seus troncos, dos pés do chão até á rama eram forrados de veludos de cores, de borcados riquissimos, e de outras sedas muito curiosas, que todos os verões as renovavam, porque nos invernos apodreciam a mór parte. Havia neste jardim todas as aves bravas, e domesticas, que se podiam imaginar, e todas as alimarias, porcos, veados, gazellas, e todas as mais que elle costumava amontear. Andando este barbaro hum dia neste jardim á caça com fuas mulheres, correndo apôs hum veado, cahio do cavallo, e ficou dependurado por hum pé, levando-o o cavallo a rasto hum espaço. Huma daquel-las mulheres, que sicou mais perto delle, teve tal acordo, que arrancou de hum alfange, e cortando o loro do estribo, ficou El-Rey no chão estirado hum pouco, e maltratado, e o cavallo passou por diante. Le-vantando-se ElRey, em lugar de pagar á po-bre mulher a vida que lhe deo, (porque sem dúvida o cavallo o espedaçára, se ella o não

livrára,) chegando-se a ella, a matou, dizendo, que mulher de tamanho animo, e determinação tambem o poderia hum dia matar.

Deste barbaro cruel se affirmava, que de moço se começou a crear com peçonha; e assim como veio a ser Rey, logo começou a usar de espantosas cruezas, e a temer-se de tudo, e de todos, não se siando de cousa alguma, (que este he o mór trabalho que todos os tyrannos tem, e a mór vingança que se lhes pode desejar; como se lê de Dionysio de Sicilia, que fallava ás partes de sima de hum eirado, e que nunca fazia a barba, por não entregar a garganta nas mãos de algum barbeiro; e affirmão os Escritores, que elle mesmo a fazia com tições de fogo.) Assim este tyranno Soltão Mahamude não se fiava de pessoa alguma, mais que de hum pagem que lhe tinha a chave da sua agua, que elle creou de menino sempre dentro na sua camara, donde lhe nunca sahia, que se chamava Borandim. Este ou que sosse induzido de alguns, ou que o demonio lhe mettesse em cabeça que podia ser Rey, estando o Mahamude dormindo huma noite, o matou ás punhaladas, e metteo em fegredo no Paço alguns Capitães de sua valía. Morto ElRey, mandou Borandim logo recado a todos os Capitaes principaes, que

### DEC. VI. LIV. X. CAP. XVI. 511

que na Corte havia, a chamallos da parte de ElRey; e assim como chegavam, os recolhia pera dentro, e lá os matava, e isto sez a dezesete. Só dous, chamados Mosta-sá Carman, e Bearcan Abexim, deixou vivos recolhidos em huma camara, porque eram grandes seus amigos, e tratou de os grangear, pera que elles consentissem em sua

tyrannia, e o sustentassem nella.

Antre os Capitães que chamáram, foi hum Aimiticão, Gentio de nação, que se tinha feito Mouro. Este como era muito prudente, e prevenido, dando-lhe o recado da parte de ElRey a deshoras, cousa não costumada, parecendo-lhe mal aquelle negocio, se sahio logo fóra da Cidade, e foise metter em huma Mesquita. Borandim tanto que amanheceo tomou as insignias reaes, e se poz na cadeira, e mandou chamar Mostafá Carman, e Bearcan, e lhes fez grandes promessas, pera que lhe fizessem a veneração como a seu Rey, o que sez Bearcan Abexim; mas Mostafá Carman dissimulando com o negocio, sahindo-se pera fóra, se poz em hum cavallo muito ligeiro, e se partio pela posta pera Baroche a dar rebate a Madre Maluco, genro de Coge Cofar, que era hum dos Regedores do Reyno.

A morte de ElRey divulgou-se logo pela Cidade, e acudíram todos ao Paço a sabe-

rem o que aquillo era. Antre todos estes soi Xavascan, Guzarate de nação, Capitão muito animoso, e de grande posse; e entrando na casa em que Borandim estava, que o vio com as infignias de Rey, ficou embaraçado. Borandim lhe disse, » que lhe fizesse a ve-» neração como a seu Rey, que elle lhe fa-» ria muitas honras, e merces. » O Xavascan, que era homem muito determinado, entendendo que o Rey era morto, embebeo hum arco, e deo com huma setta pelos pei-tos a Borandim, dizendo, » que elle não » fazia veneração a hum escravo de ElRey » Borandim cahio logo morto; e indo-se o Xavascan recolhendo, as mulheres de El-Rey que estavam nas janellas, que cahiam sobre a casa em que isto passou, vendo cahir o Borandim, embebeo huma dellas hum arco, e atrevessou o Xavascan por huma espadoa com huma setta, dando com elle logo morto no chão.

Os criados da casa de ElRey acudiram ao Paço, e achando-o morto, o enterráram com pompa real em huma mesquita muito rica, e formosa, que pera isso tinha seita; e o mesmo sizeram os criados dos Capitaes, que Borandim tinha mortos, e ao mesmo Borandim, sicando assim a cousa aquelle dia, e o outro, sem saberem determinar o que

haviam de fazer.

Mof-

## DEC. VI. LIV. X. CAP. XVI. 513

Mostafá Carman, que partio pela posta pera Baroche, deo-se tanta pressa, que chegou aquella noite; e dando as novas a Madre Maluco do que passava, logo ao outro dia ajuntando dez, ou doze mil homens, partíram pela posta pera a Corte; e o mesmo fez Itimitican, que se tinha acolhido pera huma Villa sua pera dalli se pôr em cobro. E assim acudio outro Capitão, chamado Cide Mombareque, que tambem era de grande posse; e cada hum destes tinha dez, ou doze mil homens de sua obrigação.

Estes todos chegáram á Corte juntamente; e entrando nos Paços, souberam tudo o que era passado; e vendo-se sem Rey, compuzeram-se entre si de feição, que repartiram todos os thesouros reaes irmamente, sicando todos tres de posse dos Paços, e o Madre Maluco levantou hum arco com hum coldre de fréchas, sobre hum alto do throno Real, e lhe fizeram todos a veneração como a Rey, até se mandar trazer hum mo-ço, que Madre Maluco dizia que era silho do Rey morto, e que se creára em huma aldeia com muito segredo; porque a mai tanto que se sentio prenhe, temendo-se que ElRey a matasse, como fazia a todas, soube-se encubrir de maneira, que nunca se sen-tio seu parto, nem emprenhidão; e parin-Couto.Tom.III.P.11. Kk do

do o menino, teve modo com que o deo a quem o levou escondidamente sem se saber, e só Madre Maluco dizia que sabia delle; mas outros affirmavam que tal não era, e que o singia o Madre Maluco silho de El-Rey, pera com aquella capa sicar tyranni-

zando o Reyno.

Em fim como quer que fosse, elle mandou trazer o moço, que se chamava Hamedoxá, que sería de sete, ou oito annos, que soi havido por filho de ElRey; e assentado na sua cadeira, e alli venerado por tal de todos os Capitães, sicando em poder de Madre Maluco, como Regedor, e pessoa principal pera o crear como seu Ayo; não tendo o moço eleição de querer em nenhuma cousa, porque tudo governava, e mandava o Ayo absolutamente, sem lhe ninguem ir á mão pela muita posse que tinha.

Divulgadas estas novas por todas as Provincias do Reyno, logo os Governadores dellas lançáram mão de tudo o que tinham, entendendo que o Madre Maluco tratava de tyrannizar o Reyno. Os Capitães que se le-

vantáram, são os seguintes.

Cide Mombareque com as Cidades de Cambayete, Mamadabá, Deolcá, e outras.

Alucan com a Cidade de Damão, e com todas as fuas Tanadarias, desde Bolcar até o rio de Agaçaim. Abixcan Abexim com as

ter-

## DEC. VI. LIV. X. CAP. XVI. 515

terras de Dio, des da serra de Uná até a de Junager, e sez sua residencia na Villa de Novanager, duas leguas de Dio, de cuja Cidade tambem lançou mão, e mandou metter nella hum Capitão Abexim, chamado Cide Elal, e mandou Embaixadores a D. Diogo de Almeida, Capitão daquella fortaleza, a lhe pedir pazes com as condições, que estavam seitas; e que sicasse a Alfandega correndo ametade pera ElRey de Portugal, e a outra pera o Cide Elal, e que teriam ambos seus Officiaes nella, como estava assentado pelo contrato das pazes, que fez D. Garcia de Noronha, e depois Dom Estevão da Gama.

Tartacan se alevantou com a serra de Junager, que era cousa inexpugnavilissima, e com toda a sua Comarca, que se estendia até o Pagode de Jaquete, e mais de vinte leguas pelo certão dentro. Passado Cide Elal á Cidade de Dio, poz logo Officiaes na Alfandega, e renovou a fortaleza velha, que estava sobre hum tezo sóra da Cidade, que soi a antiga de Melique As, e se metteo nella com trezentos homens de guarnição. E como todos os Mouros são por natureza soberbos, e entendêram no seu Capitão inclinação contra os nossos, tanto que se encontravam na sua Cidade, aonde os nossos soldados Portuguezes hiam comprar as cousas Kk ii

que haviam mister, faziam-lhes affrontas; vexações, e desprezos grandes, que elles soffriam, porque lho tinha assim encommenda-do o Capitão. Em sim chegou a cousa a tanto, que mandou D. Diogo de Almeida recado ao Cide Elal » pera que provesse na-» quillo, e castigasse os seus soldados, por-» que não viessem a rompimento com os Por-» tuguezes; porque se lhes tinham soffrido » muitas cousas, era por lho elle assim ter » mandado, porque desejava de conservar » com elle a amizade, e vizinhança; e que » senão provesse naquillo, que o faria elle » com dar licença aos seus pera se satisfa-» zerem de quem os aggravasse. » O Abexim respondeo-lhe bem, e com grandes cumprimentos; mas todavia os seus não se emendáram, nem deixáram de usar sua soberba. Encontrando os nosfos, como os achavam na sua Cidade, de má feição, trocendo-lhes os bigodes, e outras roncas semelhantes.

D. Diogo de Almeida, a quem os soldados fizeram queixume, vendo que todo o mais soffrimento ficava em descredito, determinou de castigar os Mouros; e ajuntando os Portuguezes que havia na fortaleza, que seriam perto de quinhentos, deixando o Alcaide mór em guarda da fortaleza com alguns, deo huma madrugada na Cidade, e commettendo as casas dos Mouros, que

eram

## DEC. VI. LIV. X. CAP. XVI. 517

eram conhecidas, (porque nos naturaes não quizeram tocar, ) e entrando-as, matáram todos os que acháram sem perdoarem a algum, assolando-lhes, e destruindo-lhes as casas, e roubando-lhes as fazendas, fazendo-lhes tamanhas deshumanidades, que foi espanto. E como vio que estava satisfeito, se recolheo a seu salvo, sem o Capitão Abexim lhe sahir, nem ousar a bullir comsigo; antes mandou recado a D. Diogo de Almeida, pedindo-lhe perdão do passado, e que tornassem a correr em amizades. E desta maneira ficáram os Mouros tão domesticos, que aonde viam hum Portuguez se desviavam. Poucos dias depois disto passado, chegou a Dio D. Jorge Baroche com as Provisões do Viso-Rey, pera lhe D. Diogo de Almeida entregar a fortaleza, o que elle logo sez, e se embarcou no mesmo navio em que Dom-Jorge foi, e com os Noroestes rijos veio em oito dias a Cochim, e tomou ainda o Viso-Rey sobre o Chembe.

# 518 ASIA DE DIOGO DE COUTO CAPITULO XVII.

Das pazes que o Viso-Rey D. Affonso de Noronha fez com o Rey de Chembe: e das náos que partiram pera o Reyno: e de como se perdeo a náo S. Bento na cos-ta da Cafraria.

Recolhido o Viso-Rey em Cochim, começou a dar pressa ás náos do Reyno; e como não eram mais que duas, bastou pera a carga dellas huma pouca de pimenta que havia feita, e outra que veio de Coulão, e com as mais drogas as acabou de encher, e carregar. Gomes da Silva, que o Viso-Rey deixou entre aquellas Ilhas, andou por ellas fazendo tanta guerra, cortando, e destruindo seus palmares, e fazendas, e cativando-lhe tanta gente, que poz aquel-le Rey em necessidade de mandar pedir pa-zes ao Viso-Rey; e pera isto lhe despedio seus Embaixadores, que o Viso-Rey ouvio, e começáram a tratar de pazes, que se assentáram na fórma seguinte.

» Que aquelle Rey deixaria correr por » seus rios pimenta pera as náos, e torna-» riam a sicar sixas as persilhações que tinha » feito com ElRey de Cochim. E que o Vi-» fo-Rey lhe largaria as Ilhas alagadas, que » tinha tomadas. E lhe foltaria todos os Ca-

» pitães que na guerra foram prezos. »

Af-

### DEC. VI. LIV. X. CAP. XVII. 519

Assentado isto, mandou o Viso-Rey recolher Gomes da Silva, e largou logo a gente que estava cativa, e deixou ordem a João da Fonseca, Capitão daquella Cidade, pera ir metter aquelle Rey de posse das Ilhas que lhe tinha tomado, o que elle depois no inverno mandou fazer por seu silho Antonio de Siqueira. O Viso-Rey, porque era já cabo do verão, se recolheo pera Goa, sicando aquelle Rey da pimenta correndo com as pazes com as cautelas, e invenções, com que o costumam fazer todos aquelles Reys Gentios.

As náos do Reyno partíram até quinze de Janeiro deste anno de sincoenta e quatro, e na náo Capitania com Fernão de Alvares Cabral se embarcou D. Alvaro de Noronha, silho do Viso-Rey D. Garcia de Noronha, que tinha acabado de servir a Capitanía de Ormuz. Esta náo se foi perder na costa da Cafraria, antes da aguada de S. Braz, salvando-se a gente della em algumas jangadas, que foram ter a terra; mas a em que hia Fernão de Alvares Cabral, e D. Alvaro de Noronha se virou, e elle com toda a gente de sua obrigação se assogram. A mais gente que chegou a terra se fez em hum esquadrão, e foram caminhando por ella, e alguns chegáram depois a Moçambique. Contamos esta viagem assim em so-

ma,

ma, porque não soubemos as particularidades della.

# CAPITULO XVIII.

Das cousas, em que o Viso-Rey D. Affonso de Noronha proveo: e de como mandou seu filho D. Fernando de Menezes com huma Armada ao Estreito: e da sentença que se deo contra D. Alvaro de Taíde, Capitão de Malaca: e dos Capitães que foram entrar em suas fortalezas: e do que aconteceo na jornada a D. Francisco de Menezes até chegar a Ormuz.

Chegado o Viso-Rey D. Affonso de Noronha a Goa, a primeira cousa em que entendeo, soi em ordenar huma Armada pera seu silho D. Fernando ir ao Estreito de Meca, e de lá ir invernar a Ormuz pera esperar as galés se sahissem de Baçorá em Agosto, e mandou pagar mil e duzentos homens pera esta jornada; e tanta pressa lhe deo, que no sim de Fevereiro a teve toda prestes pera dar á véla. Bernaldim de Sousa, que estava despachado pera ir entrar na Capitanía de Ormuz, andava pejado de Dom Fernando ir invernar áquella fortaleza, porque por silho do Viso-Rey havia de querer levar poderes sobre tudo; e como era muito seu amigo, tratou de se desviar de desentado se su maio, tratou de se desviar de desentado se su muito seu amigo, tratou de se desviar de desentado se su muito seu amigo, tratou de se desviar de desentado se su muito seu amigo, tratou de se desviar de desentado se su muito se su maio de se desviar de desentado se su muito se su maio de se desviar de desentado se su muito se su maio de se desviar de desentado se su maio de se su m

gol-

#### DEC. VI. LIV. X. CAP. XVIII. 521

gostos. E vendo-se com elle, lhe disse » que » se elle hia a Ormuz com poderes sobre tu» do, que lho dissesse, que se deixaria si» car, pera ir entrar naquella fortaleza em
» Outubro, porque era seu servidor, e não
» queria que houvesse antre elles algum des» gosto sobre jurdição. » D. Fernando lhe
respondeo: » que elle não levava poderes al» guns na fortaleza, aonde elle era Capitão,
» mais que os que lhe elle lá désse. » Bernaldim de Sousa sicou com isso desalivado.

Posta a Armada na barra, foi o Viso-Rey fazella á véla, deitando grandes bençãos a seu filho, e a todos. Era esta Armada de seis galeões, seis caravelas, e vinte e sinco, ou seis fustas mui bem negociadas. Dos galeões eram Capitaes D. Fernando de Menezes, filho do Viso-Rey do galeão S. Mattheus; Gomes da Silva, Fidalgo Gallego, do de Santa Cruz; Gonçalo Falcão do de S. Sebastião; D. Alvaro Gonçalves de Taíde do de Sant-Iago; D. Alvaro da Silveira do de S. Lourenço; Balthazar Gomes, Feitor da Armada, do galeão S. Thomé, em que levava muitas munições, mantimentos, e outras cousas pera a Armada. Das caravelas eram Capitaes Nuno Alvares de Caftro, Antonio de Valadares, D. Manoel Mascarenhas, Jorge de Moura, D. Jeronymo de Castello-branco, e D. Fernando de Mon-

royo,

royo, Fidalgo Castelhano. Os Capitães das fustas eram D. Duarte de Vasconcellos, Jorge Pereira Coutinho, Francisco de Sousa, Damião de Sousa, Ruy de Castro, Antonio Lopes de Carvalho, João de Mello da Cunha, João Pereira, Diogo de Mendoça de Vasconcellos, João Mendes do Rio, João Teixeira Pinto, Simão da Costa, Simão de Sousa, Alvaro de Castro, Antonio de Almeida, Inofre do Soveral, Gonçalo Guedes, Bastião de Macedo, Antonio de Espindola, Manoel de Siqueira, João Vieira, Belchior Pires, Pedralvares de Cananor, Eytor Nunes, Cosmo Alvares, Francisco Sanches, Gaspar da Barca, e outros. Dada á véla, foram seguindo sua jornada, a que logo tornaremos.

Partida a Armada, entrou logo o Viso-Rey no despacho das cousas que haviam de ir pera sóra, e mandou dar pressa aos seitos que corriam contra Bernaldim de Sousa, pelas culpas que lhe ElRey mandou do Reyno; e contra D. Alvaro de Taíde da Gama, Capitão de Malaca; e depois de correrem seus termos, soram conclusos á Relação, e os Desembargadores pronunciáram, a que Bernaldim de Sousa não tinha culpas a nas cousas que lhe puzeram, por quanto a fora por mandado do Governador D. João a de Castro a metter ElRey Aeiro de pos-

### DEC. VI. LIV. X. CAP. XVIII. 523

» se do Reyno de Maluco, por huma senten» ça que elle disso houvera na mesma Rela» ção de Goa, (de que no principio desta De» cada, no Cap.IV.do Liv.I. fizemos menção,)
» e que sosse entrar na sua fortaleza, e que
» se lhe tornasse toda a fazenda que lhe es» tava socrestada. » E no feito de D. Alvaro de Taíde da Gama, por lhe acharem culpas graves, pronunciáram, » que sosse pre» zo pera o Reyno, com os autos de suas
» culpas; e que sosse hum Desembargador
» desapossallo; e que D. Antonio de Noro» nha, silho do Viso-Rey D. Garcia de No» ronha, sosse entrar na fortaleza de Mala» ca, de que era provido. »

Dadas estas sentenças, ordenou logo o Viso-Rey que sosse o Licenciado Antonio Rodrigues de Gamboa a Malaca dar á execução a sentença contra D. Alvaro de Tasede da Gama, e a metter D. Antonio de posse daquella fortaleza; e no mesmo tempo despachou Jorge de Mendoça pera ir entrar na Capitanía de Chaul, e D. Diogo de Noronha na de Dio, e Henrique de Macedo na de Cananor, e D. Duarte Deça na de Maluco, por terem vindo novas da morte de Francisco Lopes de Sousa. E porque todos estes Capitães haviam de dar as menagens de suas fortalezas, ordenou o Viso-Rey, que o fizessem todos juntos em hum

dia;

dia; e pera aquelle auto (que quiz que fosse feito com grande solemnidade ) mandou armar a salla grande com estrado, e docel, e mandou recado a todos os Officiaes da Fazenda, e Justiça, e a todos os Fidalgos, e Capitaes pera se acharem aquelle dia presentes, os mais galantes, e bem tratados que pudessem, como fizeram, indo todos os que haviam de dar as menagens, de plumas, e medalhas, só Bernaldim de Sousa não mudou o trajo ordinario, de que se tomou o Viso-Rey muito, havendo que o fizera em desprezo daquelle auto; e os Fidalgos amigos de Bernaldim de Sousa galantearam com elle sobre isso, e hum delles lhe disse: » que » havia elle de dar alguma hora sinco dapar » dos páos; » ao que lhe elle respondeo: » Es-» ses Senhores Capitaes, que vem dar a me-» nagem, he-lhes necessario virem a este au-» to com seixinhos na boca, que eu já sou » noivo velho. » Em sim o Viso-Rey sez aquelle auto com grande ceremonia, e tomou as menagens a todos, e os despedio, e logo se começáram a embarcar pera suas fortalezas.

E porque as cousas de Dio estavam arruinadas pelas alterações que atrás contámos no Cap. XVI. deste Liv. X., ordenou o Viso-Rey trezentos homens com seus Capitães pera lhes irem dar mezas, que são os se-

guin-

### DEC. VI. LIV. X. CAP. XVIII. 525

guintes. D. João de Almeida, filho do Contador mór; João Lopes Leitão, pagem da lança do Principe D. João; Tristão Vaz da Veiga; Filippe Carneiro, sobrinho de Pero de Alcaçova; Fernão de Castanhoso, a fóra outros Fidalgos, que foram invernar áquella fortaleza por amor de D. Diogo de Noronha, e pela guerra que se esperava. O Viso-Rey encommendou a D. Diogo de Noronha, que trabalhasse por tomar a fortaleza aos Mouros, e lançallos fóra da Ilha.

Pera Ormuz pagou o Viso-Rey quinhentos homens, que repartio por quatro, ou sinco navios de mercadores de alto bordo, que haviam de ir em companhia de Bernaldim de Sousa, a quem o Viso-Rey deo hum formoso galeão, de que era Capitão Ruy de Castro, em que hiam embarcados trezentos homens, e lhe deo mais dous navios de remo, com regimento, que como chegasse a Ormuz, entregasse a gente a D. Fernando de Menezes, e o galeão a D. Antão de Noronha pera se vir nelle pera a India. Estes Capitães partíram por todo o mez de Março, e logo se cerrou o inverno de Goa em que não ha que fazer, e por isso continuaremos com D. Fernando de Menezes.

Partida esta Armada de Goa, foi seguindo sua derrota até monte de Felix, aonde se deixou andar esperando pelas náos do Achém,

e Cambaya, sobre que teve grandes vigias, e mandou algumas sustas ligeiras, que sossema sustas de marcadores de quem sustas que as tres, ou quatro galeotas, de que era Capitão Cafar, que soi com quem Luiz Figueira pelejou; e recolhendo-se com este recado, o deram ao Capitão mór. Era já isto entrada de Abril, tempo, em que she era necessario recolherem-se a Ormuz, o que sizeram sem

acharem cousa alguma.

Dada á véla, foram correndo a costa de Arabia; e chegando á fortaleza de Dosar, surgio com toda a Armada, porque levava D. Fernando por regimento de seu pai, que lançasse della os Fartaquins, que se tornáram a metter dentro. Ao outro dia se passou toda a gente da Armada aos navios de remo, e bateis dos galeões, e caravelas, e commettêram a terra, onde os nossos desembarcáram com trabalho por causa da quebrança dos mares, que alli são muito soberto de trezentos em cavallos Arabios, e camellos, que pera isso mas abrahar com os primeiros que sahíram em terra, mettendo-se antre elles como brutos, sem temor da morte, dereles como brutos, sem temor da morte de levava de Dos da morte de Dos da de Dos da Dos da

TI-

#### DEC. VI. LIV. X. CAP. XVIII. 527

ribando, e ferindo daquelle primeiro encontro dez, ou doze dos nossos, em que entrava João Velho, Capitão de hum navio, Lopo Gonçalves Maracote, e Thomé Figueira, Cavalleiros muito honrados. Os nossos que hiam desembarcando devagar por causa dos mares, vendo os que estavam em terra travados com os inimigos, com aquelle furor se lançáram ao mar pera se acharem com os companheiros naquella envolta. A nossa espingardaria fez grande estrago nos inimigos, e dos primeiros tiros lhes derribáram muitos, huns mortos, e outros feridos, que logo foram recolhidos. Os Fartaquins vendo-se apertados da arcabuzaria, se recolhêram pera a fortaleza, e tratáram de se defenderem nella. D. Fernando de Menezes desembarcou em terra com toda a gente, e chamando a si os Capitaes, tomou com elles conselho sobre o que faria, e assentáram, que se não commettesse a fortaleza, já que se não podia desembarcar a artilheria pera se bater. Com esta resolução se foram embarcar adiante daquelle posto hum tiro de espera, onde fazia mais remanço pera as embarcações chegarem.

Recolhidos nellas, deram á véla, e foram correndo a costa de Arabia, Curia, Muria, Matraca, Amicieira, e os Palheiros, até dobrarem o cabo de Rosalgate. Dalli fo-

ram a Mascate, onde a Armada grossa entrou, e D. Fernando a entregou a Manoel de Vasconcellos, (de que fallámos muitas vezes no cerco de Dio, na quinta Decada no Liv. IV. Cap. I. e VI.,) que foi sogro de Diogo de Mesquita, e de Pantaleão de Sá, que era hum Fidalgo velho de muito bom entendimento, que o Viso-Rey mandou embarcado com seu silho pera o aconselhar em tudo; porque havia de sicar alli com ella invernando, e D. Fernando era-lhe necessario passar a Ormuz. E sabendo que Bernaldim de Sousa não era ainda passado ávante, despedio sinco navios de remo a esperallo ao Cabo de Rosalgate, e pera recolherem os navios de mercadores.

Chegados estes navios ao Cabo, veio logo ter com elles Bernaldim de Sousa; e porque o vento era ponteiro, mudou-se aos navios de remo, e soi ter a Mascate, onde achou D. Fernando, que o recebeo bem: dahi a poucos dias chegáram as náos da companhia de Bernaldim de Sousa, e com ellas se partio elle, e D. Fernando pera Ormuz, onde foram muito sestejados, e Dom Antão de Noronha entregou a Fortaleza a Bernaldim de Sousa, e tomou posse do seu galeão, que logo mandou pera Mascate a invernar com os outros.

#### CAPITULO XIX.

De como D. Diogo de Noronha, Capitão de Dio, tomou a fortaleza aos Mouros: e da gente que Abiscan mandou de soccorro: e do recontro, que com ella teve Fernão de Castanhoso, em que foi morto com dezesete soldados: e de como D. Diogo de Noronha acudio, e lançou os Mouros fóra da Ilha.

D'Artido D. Diogo de Noronha de Or-I muz, chegou a Dio no fim de Abril, e D. Jorge lhe entregou a fortaleza, e se embarcou logo pera a outra Costa. Entregue D. Diogo da fortaleza, tomou informação das cousas da Ilha, e soube como o Cide Elal, Abexim, não deixava de usar de sua natureza, nem nunca fería bom vizinho naquella Ilha por sua soberba; porque os seus esquecidos do castigo, que lhe deo Dom Diogo de Almeida, como dissemos no Cap. XVI. deste Liv. X., não deixavam de assoberbar os officiaes Portuguezes, que estavam na Alfandega, e de se encontrarem com os que hiam à Cidade, fazendo-lhes desprezos, e affrontas, que elles soffriam por lho ter assim mandado o Capitão. E querendo usar do Regimento, que lhe o Viso-Rey deo sobre aquelle negocio, determinou de Couto. Tom. III. P.11.

tirar dalli aquelle vizinho, e desfazer aquella fortaleza; pera o que se sez prestes, e deo recado aos Capitães, que repartiram munições pelos soldados, e mandáram fazer escadas pera commetterem a fortaleza á escala vista. Prestes tudo, sahio o Capitão huma tarde a horas de vesperas da fortaleza, aonde deixou só velhos, e mancos; e mandou que se fechassem as portas, e com seiscentos homens repartidos por suas bandeiras, ao som de muitos tambores, e pisaros atravessou a Cidade, que se lhes despejou toda de medo.

O Cide Elal, tanto que teve rebate de como o Capitão hia, recolheo-se na fortaleza com toda a gente que pode, com determinação de se defender. Os nossos chegáram á fortaleza, e com grandes estrondos, gritas, e determinação accommettêram, arvorando-lhe logo muitas escadas, por onde começáram a subir, e dos primeiros foi Filippe Carneiro, a que deram huma espingardada por huma perna, de que ficou sempre manquejando, e a Alexandre de Sousa huma fréchada na mão, e outros muitos. Vendo D. Diogo de Noronha que pelas efcadas se não podia entrar a fortaleza, mandou trazer muita lenha, e palha, para queimar as portas, e em lhes pondo o fogo, mandou gritar aos de sima por Coge Abrahão Judeo, » que se entregassem, e lhes daria as

### DEC. VI. LIV. X. CAP. XIX. 531

» vidas, e que queria mandar fallar com Abis-» can; » de sima lhe responderam, que mandasse embora; e lançaram-lhe huma escada de cordas pera isso. D. Diogo de Noronha mandou subir assima Coge Abrahão, que ainda hoje vive, e lhe deo o seu annel de

sinete pera credito do que dissesse.

Posto Coge Abraham em sima, disse ao Capitão » que D. Diogo de Noronha lhe » mandava dizer, que lhe entregasse a for- » taleza, e que deixaria sahir della todos os » que lá estavam, salvas suas pessoas; e que » pera penhor de sua palavra, mandava a- » quelle annel de suas armas. » O Abexim tomou parecer com os seus sobre o que saria, e assentáram, que acceitassem os partidos; e em recados, que foram, e vieram sobre isto, se gastou a noite toda, e em amanhecendo abríram as portas, e se salviram todos da fortaleza sem levarem mais, que suas pessoas, deixando dentro até as armas, e se foram recolhendo livremente pera se passarem á outra banda.

D. Diogo de Noronha, depois dos soldados escalarem a fortaleza, a mandou derribar por muitos trabalhadores, e escravos, que pera isso levava, com muitos picões, e alviões.

E estando nesta obra, lhe deram rebate, que pelo passo do Callado passavam da outra banda muitos Mouros, e que era alli

Ll ii che-

chegado Abiscan com quatro mil homens pera soccorrer a fortaleza, porque logo soi avisado pela posta. D. Diogo de Noronha despedio logo Fernão de Castanhoso, com cento e vinte homens, que partio tão apressadamente, que não esperou por todos os que haviam de ir com elle; e chegando ao campo, deo com mais de trezentos de cavallo, pelo que lhe foi forçado recolher-se. Nesta retirada se lhe desmandáram os seus, e elle se achou com só dezesete, que sempre o seguiram. E vendo que os inimigos o hiam entrando, se recolheo a hum tezo todo de huma lagea, onde os cavallos não podiam chegar: alli se fizeram os nossos fortes, e com suas espingardas se defendêram valorosamente. Os Mouros vendo-os naquelle posto, descendo-se dos cavallos, os rodeáram, e commetteram mui determinadamente. Fernão de Castanhoso com os companheiros pondo as costas huns nos outros, pelejáram mui animosamente, derribando muitos dos inimigos; mas como o número era tão desigual, foram todos mortos ás fréchadas, porque se não atrevêram os Mouros commettellos á espada, pelas façanhas, e cousas que com ella lhes viam fazer.

Mortos estes esforçados Cavalleiros, os inimigos lhes abriram os peitos, e lhes tiráram aquelles grandes, e mui animosos co-

rações, que ainda estavam palpitando, pera os levarem de presente a Abiscan; e de todos os que se aqui acolhêram só dous escapáram, que se recolhêram, e escondêram em huma vasa. D. Diogo de Noronha teve rebate de como os da companhia de Fernão de Castanhoso vinham fugindo; e dando-lhe a paixão, tomou o guião de Christo apar de si, e abalou pera o campo com to-do o corpo da gente. Luiz Cabral, que era Feitor de Dio, Cavalleiro mui honrado, e esforçado, vendo ir assim D. Diogo cheio de colora, e tendo informação como o campo estava já cheio de inimigos, chegou-se a elle, e o liou, dizendo, » que lhe reque-» ria da parte d'ElRey, que não passasse dal-» li, porque a fortaleza d'ElRey sicava só, » e que poderiam os inimigos ir por outra » parte, e tomarem-na; e ainda que não » tentassem isto, se lhe acontecesse hum des-» astre, tudo se perderia. » D. Diogo como a paixão o tinha cego, desasindo-se delle, lhe disse: » Como eu morrer, acabe-se tudo.» Esta palavra soou mal a muitos, e pezoulhes de lha ouvirem; e a nós nos affirmáram algumas pessoas muito graves, que se escreveo a ElRey, e que isso fora causa de não succeder nas vias, por não querer El-Rey entregar a India nas mãos de hum homem tão arrifcado.

D. Diogo de Noronha foi caminhando pera o campo, e despedio Coge Abrahão em hum cavallo muito formoso, pera que fosse ver onde os inimigos estavam, e o que faziam: o Judeo passou adiante, e chegou ao lugar onde Fernão de Castanhoso estava morto com os companheiros; e passando ávante, descubrio os inimigos, que não seriam mais que aquelles, que pelejáram com Fernão de Castanhoso, que estavam parados, esperando por mais gente, que vinha pas-sando. E voltando, chegou a D. Diogo de Noronha, e lhe disse, que adiante tinha os inimigos. E mandando-lhe que o guiasse, o fez; e como era Judeo, e prudente, o foi desviando do lugar em que Fernão de Cas-inimigos, mandou alguns Capitaes que os fossem commetter, o que elles fizeram mui determinadamente; os inimigos não ousando aos esperar, se foram recolhendo pera o passo, até onde os nossos os seguiram, e os apertaram de maneira, que os fizeram lançar á agoa, e se passáram da outra banda. Abiscan vendo os seus desbaratados, man-

dou

#### DEC. VI. LIV. X. CAP. XIX. 535

dou atirar aos nosfos com algumas bombardas, que trazia acarretadas. Como o campo era todo descuberto, receando D. Diogo que lhe matassem alguns, se foi recolhendo pera a Cidade; e passando por onde os mortos estavam, os mandou recolher á fortaleza, e dar-lhes honrosas sepulturas; e não se quiz apartar da fortaleza, que se estava derribando, até ser toda posta por terra. E como teve aquella obra acabada, se recolheo á Cidade, e mandou fechar as portas, e repartio pelo muro (que a cérca de mar a mar) trezentos homens, e poz pelas guaritas algumas peças pequenas de artilheria pera sua desensão, porque bem entendeo que Abiscan havia de commetter a Cidade, como fez ao outro dia; mas foi-lhe tão bem defendida dos nossos, que o fizeram recolher com muita gente morta.

Passado isto, despedio logo D. Diogo de Noronha Coge Abrahão em hum catur ligeiro, e com elle hum Diogo Fernandes, Castelhano, e por elle mandou dizer a Madre Maluco, Regedor do Reyno, » que A-» biscan se alevantára com aquellas terras; » e que por lhe parecer que servia nisso a » ElRey de Cambaya, o castigára como trai-» dor, e lhe tomára a fortaleza, e Cidade » de Dio, com toda a Alfandega, mas que » tudo era d'ElRey de Cambaya; e que o » en-

» entregaria a quem elle mandasse. » Este recado estimou muito Madre Maluco, e mandou os agradecimentos a D. Diogo de Noronha, e lhe escreveo » que Abiscan si-» caria na Cidade de Novanager, aonde El-» Rey mandava que residisse, e que não en-» tendesse mais com os Portuguezes; e que » lhe deixasse arrecadar a metade da Alfan-» dega, que lhe ElRey dava, conforme aos » contratos das pazes; » e sobre isto mandou hum largo formão a Abiscan. D. Diogo de Noronha folgou muito com a resposta de Madre Maluco; e o Abiscan mandou logo visitar, e a tratar de pazes por lho mandar assim Madre Maluco: e concertaramse, que corresse a Alfandega como d'antes, e que não fosse mais o recebedor della Cide Elal, porque fora o alvoroçador de todas as cousas passadas. Abiscan o mandou tirar, e proveo em seu lugar de outro Abe-xim, chamado Cide Merjão. Neste estado deixamos estas cousas até tornar a ellas.

#### CAPITULO XX.

De como o Turco mandou outro Capitão, chamado Alecheluby, por lhe levar as galés de Baçorá a Suez: e de como sabio de Baçorá, e se encontrou com a Armada de D. Fernando de Menezes, e lhe tomou seis galés.

R Ecolhido Moradobec pera Baçorá com as galés, fugindo a D. Diogo de Noronha, daquella grande batalha que teve com Gonçalo Pereira Marramaque, logo o Turco teve recado por terra do successo, do que ficou mui enfadado. Andava na Corte hum cossairo, que se chamava Alecheluby, que fora thesoureiro do Cairo, homem muito rico, e valído antre os Baxás. Este em chegando as novas do que succedeo a Moradobec, o começou a vituperar diante dos Baxás, dizendo » que homem, que entre-» gára a fortaleza de Catifa aos Portugue-» zes sem esperar golpe de espada, não se » lhe houvera de entregar aquelle negocio » nas mãos; » offerecendo-se aos Baxás pera elle passar aquellas quinze galés a Suez, co-mo o Turco mandava. Os Baxás porque eram seus amigos lhe houveram a jornada, e elle partio pela posta pera Baçorá; e tomando posse da Armada, começou a negociar

ciar as quinze galés muito bem, pera par-tir na entrada de Agosto.

D. Fernando de Menezes como entrou o mez de Julho, despedio tres navios, de que eram Capitaes Gomes de Siqueira, Luiz de Aguiar, e Bastião de Macedo, da obrigação do Conde da Vidigueira, e deo-lhe por regimento, que se fossem pôr na boca do estreito de Baçorá, e vigiassem as galés; e que das novas que achassem o avisassem por hum delles; e que sempre os dous ficariam em vigia até as galés sahirem. Estes Capitaes se foram pôr na paragem, que lhes mandavam, onde se deixaram estar; e de algumas terradas que tomáram, souberam como era chegado Alecheluby, e que ficava já com as galés no mar, negociando-as pera sahir pera fóra. Com elle aviso partio o Gomes de Siqueira.

Bernaldim de Sousa teve tal maneira, que mandou algumas espias a saber das ga-lés, que se foram em terranquis seitos pescadores, pescando dentro no estreito, e levavam o peixe a vender ás galés, e viam, e notavam tudo sem ninguem se recear delles, e cada dous dias era Bernaldim de Sou-

sa avisado do que se passava.

Alecheluby tendo as galés prestes, sen-do já alguns dias de Agosto, sahio com el-las fóra do estreito. Os nossos navios, que

## DEC. VI. LIV. X. CAP. XX. 539

lá andavam, tanto que houveram vista dellas, voltáram pera Ormuz, e deram as novas a D. Fernando de Menezes, que no mesmo dia se embarcou nos navios ligeiros, que tinha prestes, e partio pera Mascate a se metter na sua Armada, e sahir em busca das galés, e em sua companhia foi Dom Antão de Noronha em huma galeota com quarenta soldados, e Fidalgos. Chegando áquelle porto, tomando depressa algumas cousas necessarias, se embarcou nos galeões, e com toda a Armada tornou a voltar em busca das galés.

Bernaldim de Sousa, tanto que se partio D. Fernando de Menezes, armou hum galeão, que alli estava de hum Gomes Farinha, e tres, ou quatro náos de mercadores, e lhes metteo artilheria, e muitas munições, e foldados, e se embarcou no galeão, com tenção de tanto que as galés. passassem, ir-se pôr na boca do estreito de Baçorá; porque se as galés viessem sugin-do da Armada de D. Fernando de Menezes, lhes tivesse as portas fechadas, pera senão poderem recolher, e assim não escaparia nenhuma; e disto avisou a D. Fernando por terranquins muito ligeiros, avi-sando-o » que se as galés lhe sugissem pe-» ra dentro, as seguisse até Baçorá, onde » elle estaria, e que assim lhe sicariam as ga-» lés

» lés no meio, e se perderiam todas: » discurso, e ardil de muito grande Capitão.

D. Fernando de Menezes, tanto que sahio de Mascate, soi correndo a costa de Arabia pera dentro em busca das galés, e
mandou diante alguns catures ligeiros pera
as espiarem: estes chegando ao cabo de Moçandão houveram vista das galés, que eram
quinze, e todas vinham em huma ala; e
voltando ao Capitão mór, lhe deram recado de como vinham atrás. D. Fernando negociou os seus galeões, e deo ordem no
modo de como haviam de commetter as
galés; e indo adiante, encontrou-se com ellas, e mandou as sustas, e caravelas por
mais ligeiras pera pegarem com ellas, como fizeram, ateando-se antre todos huma
formosa batalha de bombardadas.

Alecheluby tanto que vio a nossa Armada, deixou-se ir á véla, e foi arribando pera terra, e despedindo sua artilheria. Dom Antão de Noronha, que hia no seu galeão, metteo-se em huma galeota com muitos Fidalgos, e soldados, e foi demandar o Capitão mór pera se metter com elle, por lhe ter assim escrito o Viso-Rey; e que seu silho não sizesse cousa alguma sem elle. O vento hia refrescando, e as galés arribando pera terra, sicando-lhe o galeão de Gomes da Silva muito perto ás bombardadas

#### DEC. VI. LIV. X. CAP. XX. 541

com ellas, e sabia D. Antão que levava pouca gente, porque com a pressa lhe si-cáram todos em Ormuz. E receando que lhe acontecesse algum desastre, por estar hum pouco desviado da Armada, pedio aos Fidalgos, que com elle hiam, que se sossem metter naquelle galeão, que era assim necessario ao serviço d'ElRey; e tomando o remo, chegou a elle arriscado as galés o commetterem, e deitando-lhe dentro vinte e tantos homens, voltou pera o galeão do Capitão mór, onde se metteo. As galés foram arribando pera terra, e se reco-Ihêram na enceada de Lima, aonde os galeões não podiam chegar. D. Fernando de Menezes vendo-se atalhado, tomou conselho sobre o que faria, porque as galés hiam fazendo sua derrota cozidas com a terra; e huns diziam huma cousa, outros outra: mas hum Piloto velho, e antigo, que hia na Armada, de quem parece que fallou o Espirito Santo, disse, » que os ventos eram » Oestes, Oes-Suduestes pela prôa, e que os » galeбes naquelle bordo per nenhum caso » poderiam surdir avante, nem tomar Mas-» cate: que era de parecer, que se fizessem » na volta da costa da Persia, e que della » na outra volta poderiam tomar Mascate, » (porque elle o anno passado indo em hu-» ma náo do Capitão de Ormuz pera Ben-

» gala naquella mesma monção, tomára a» quella derrota, e que pela outra costa achá» ra os ventos galernos, e fora correndo á
» vontade; e que do cabo de Jasques atra» vessára, e fora tomar Mascate muito fol» gadamente.) » Parecendo aquillo bem a todos, voltáram no outro bordo, e foram ferrar Mascate, deixando o Capitão mór os
navios mais ligeiros pera vigiarem as galés.

Chegada a Armada áquelle porto, surgio na bahia, e mandou o Capitão mór fazer agua, e lenha, e despedio mais navios ligeiros a espiar as galés. Nestes dias que aqui esteve se notáram dous casos notaveis. Hum delles foi: estando a Armada surta na bahia, entrou hum dia por ella dentro hum monstro marinho, muito maior que huma balêa, e da mais estranha feição, que nunca se vio; e chegando ao galeão de Dom Fernando de Menezes, o rodeou muito devagar. Os Mouros da terra tendo rebate, se embarcáram alguns pescadores em hum grande, e formoso terranquim, e tomando betas grossas amarradas humas nas outras, fizeram hum grande laço, e pondo-lhe suas iscas, foi-as o monstro demandar, e dando no laço, ficou prezo. Os Mouros tanto que o sentiram, foram-lhe largando as betas todas, dando-lhe fugalaça, porque os não mettesse no fundo, levando-os o monstro á toa

### DEC. VI. LIV. X. CAP. XX. 543

pela barra fóra; porque com a força, que era mui grande, foi dando pancadas, e tirando pela terrada, no que se gastáram muitas horas. Cançada aquella alimaria, puzeram-se os Arabios aos remos, e foram remando pera dentro, levando-a apôs si até á enceada de Mocalachina, e lançando os cabos em terra, foram amarrados em parte segura; ajuntando-se muita gente, alaram por elles, e puzeram o monstro á borda da agua, onde o dessizeram pelo não poderem trazer a terra.

A outra cousa que se notou, soi: huma noite antes de pelejarem com as galés, viram correr pelo Ceo hum Cometa desses errantes, muito grande, e sogoso, e se soi dessazer naquella parte, em que depois os nossos tomáram as galés, que durou muito grande espaço. Estando a Armada assim surta, chegáram as sustas que as foram espiar, e disseram ao Capitão mór, que as galés sicavam aos Ilheos de Soar, doze leguas de Mascate. Com estas novas se levou, e mandou embandeirar a Armada, e deo á véla em busca das galés; e aos vinte e sinco dias do mez de Agosto, dia de S. Luiz, Confessor, ás nove horas do dia houveram vista dellas.

O Alecheluby vendo os galeões, cuidou que eram náos de mercadores, porque ti-

nha deixado atrás a Armada com tempos tão ruins, que depois que a perdeo de vista até alli, poz quinze dias, e pareceo-lhe que se tinha tornado pera Ormuz. As galés vinham todas a remo de longo da terra a são com o vento pela prôa; e aos Ilheos, que estam duas leguas de Mascate, se encontráram na mais formosa, e limpa praia, que ha em toda a costa da Arabia. O Capitão mór soi cingindo o mar com toda a sua Arabia. ha em toda a costa da Arabia. O Capitão mór foi cingindo o mar com toda a sua Armada, porque as galés lhe não pudessem estapar, e as foi demandando com os navios de remo diante, e as caravelas logo apôs elles, e os galeões estendidos pelo mar, todos embandeirados, que era huma formosa cousa de ver. O Alecheluby vendo-se encurralado á terra, e que pera voltar pera trás já o não podia fazer, determinou de passar a remo, cozido com a terra pelas prôas dos nossos navios, e foram forçando o remo pera vingarem huma ponta, que alli lançava ao mar. D. Fernando de Menezes chegou com o seu galeão até dar em oito braças a com o seu galeão até dar em oito braças, que mandou lançar serro, e as caravelas soram arribando a terra sobre as galés. O Alecheluby com nove galés as mais ligeiras, que hia diante, vingou a ponta primeiro, que as nossas caravelas chegassem, e as seis, que sicáram mais atrás, não a pudéram passas para para paris per serem per serem paris per serem paris per serem per serem paris per serem paris per serem paris per serem p far. As caravelas, que eram navios mais peque-

quenos, e ligeiros, foram-se mettendo bem a terra; a de D. Jeronymo de Castello-branco, que hia diante de todos, foi prepassando pelo galeão do Capitão mór. D. Antonio de Castello-branco, irmão de D. Jeronymo, que hia com D. Fernando de Menezes, vendo ir o irmão diante de todos, se poz em sima do capiteo, e bradou pelo irmão, dizendo: » Ah rapaz, vara-me essa caravela:» o D. Jeronymo o fez assim, porque mettendo de ló tudo o que pode, chegou a terra pela prôa das galés: e quiz Deos que neste tempo désse do galeão do Capitão mór huma bombardada em huma galé, que hia diante, com que a atravessou, e as outras foram encalhar nella. Ao mesmo tempo chegou D. Jeronymo de Castello-branco, e atravessou-se antre as galés, pondo a caravela em secco no meio de duas dellas, sobre quem lançou tanto fogo, que as abrazou. D. Manoel Mascarenhas, que hia logo pegado a D. Jeronymo de Castello-branco, chegou ás galés, em que elle estava afferra-do, e lançou tanto fogo sobre huma, que a abrazou, e passou adiante, e serrou em outra. D. Jeronymo lançou-se com quinze, ou vinte soldados em huma das galés em que estava encalhado, e á espada a axorou matando todos os Turcos.

As outras caravelas foram chegando, e Couto. Tom. III. P.II. Mm fer-

ferráram cada huma da sua; Antonio de Valadares, e D. Fernando de Monroy, tanto que puzeram as prôas em as galés, logo se baldeáram dentro, e á espada, e rodela tiveram huma aspera batalha com os Turcos; e por sim della matáram muitos, e os mais se lançáram ao mar.

D. Manoel Mascarenhas, depois que axorou huma das galés, das em que D. Jeronymo estava encalhado, soi pôr a próa n'ou-

tra, que tambem rendeo.

D. Jeronymo de Castello-branco, depois que rendeo as suas duas galés, mandou lançar hum virador ao mar, e alando-se por elle, se tirou do secco, e levou as galés comsigo; confessando publicamente, que Dom Manoel Mascarenhas rendêra, e abrazára huma dellas, do que a D. Manoel she não

deo cousa alguma.

Rendidas as seis galés, a gente dellas que se lançou ao mar, soi toda morta pela das nossas fustas, (que se mettêram antre as galés, e a terra,) sem darem vida a pessoa alguma. Alecheluby, que tinha passado a ponta com nove galés, soi se pór ao mar da nossa Armada, e esteve olhando a briga; e vendo as galés rendidas, deo á véla, e se sez na volta da outra costa, com tênção de se passar a Cambaya, porque a Constantinopla não havia de ir, porque o Turco estava

## DEC. VI. LIV. X. CAP. XX. 547

certo cortar-lhe a cabeça. As nossas caravelas vendo ir as galés, largáram as vélas, e as foram seguindo até a costa da India.

D. Fernando de Menezes com aquella vitoria se recolheo a Mascate pera se curarem alguns feridos que havia, que os Capitães das caravelas passáram ás sustas; e as
seis galés mandou reformar, e concertar, e
resgatou a chusma das mãos dos soldados,
e as mandou benzer pelos Sacerdotes, e lhes
poz a todas nomes pera serem conhecidas,
e as repartio por Fidalgos Capitães das sustas.

A galé Santa Elena, a Bastião de Macedo; Santa Luzia, a Manoel de Siqueira; a Conceição, a Balthazar Monteiro; a Vitoria, a Gomes de Siqueira; Sant-Iago, a Jorge Pereira; e S. Miguel, a Gonçalo Guedes. Tomaram-se nestas galés quarenta e sete peças de artilheria de bronze, em que entravam basiliscos, esperas, e canhões forçados de até quarenta arrateis de pelouro, e outros camelos, e aguias.

D. Fernando de Menezes em quanto provía a Armada, despedio hum navio ligeiro com as novas da vitoria a seu pai; e elle sicou refazendo a Armada. As nossas caravelas, que hiam seguindo as galés, deramlhe cassa até á costa da India; as sete se recolhêram a Surrate, aonde as caravelas de

D.

D. Jeronymo de Castello-branco, de Nuno de Castro, e de D. Manoel Mascarenhas as ensacáram, e se deixáram sicar sobre a barra. As outras duas galés foram seguindo D. Fernando de Monroy, e Antonio de Valadares, que as acossáram de maneira, que as fizeram varar, huma em Damão, e outra em Danú, aonde se despedaçáram, e elles se passáram a Baçaim. Francisco de Sá de Menezes, Capitão daquella fortaleza, sabendo o que passava, e de como as outras galés estavam recolhidas em Surrate, negociou dez, ou doze navios em que se embarcou, e se soi pôr sobre aquella barra em companhia das caravelas.

Chegando estas novas a Jorge de Mendoça, Capitão de Chaul, armou com muita pressa outros dez, ou doze navios, em que se embarcou, e se foi ajuntar com Francisco de Sá. Era já isto perto de vinte de Setembro, e aos vinte e tres surgio na barra de Goa D. Pedro Mascarenhas, que vinha por Viso-Rey da India. E porque as cousas que mais succedêram entram em seu tempo, as guardaremos pera a setima Decada seguinte, em que com o savor Divino entraremos, dando primeiro sim a esta sexta á gloria, e honra de Deos nosso Senhor, que vive, e reina pera sempre. Amen.









```
Recd. 10/11/57 Livraria Coelho,
Lisbon, $209.40 (24 vols.)
```

